# EL#MUNDO

Domingo 26 de mayo de 2024. Año XXXV. Número: 12.575. Edición Madrid. Precio: 3 €. Precio El Mundo con HOLA: 4 €. (Ejemplar revista HOLA de venta conjunta e inseparable con El Mundo).



REAL MADRID El Bernabéu despide a Toni Kross en el último partido del alemán de blanco antes de la final de Wembley Pág. 38 BARCELONA Tercera Champions azulgrana con goles de sus Balones de Oro Aitana Bonmatí y Alexia Putellas Pág. 39



ISABEL DÍAZ AYUSO PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

# «El PP no puede ser la tabla de salvación de un Gobierno roto que se ahoga»

«La amnistía no debe de pasar de puntillas, es la mayor corruptela de nuestra democracia»

«Esta vez no cuadré agenda con Milei, pero no tengo inconveniente en recibirle cuando vuelva»

«No es normal que la inspección de mi pareja esté siempre en boca del fiscal general y del presidente» UNA ENTREVISTA DE JAIME RODRÍGUEZ Y PABLO R. ROCES PÁGS. 6 Y 7

# Robles sube el tono contra Israel: «Lo que sucede en Gaza es un genocidio»

Abucheos a la ministra y vivas a los Reyes en el día de las Fuerzas Armadas por marina pina Páginas 16 y 17





Sánchez y las voces furiosas de Europa Pága

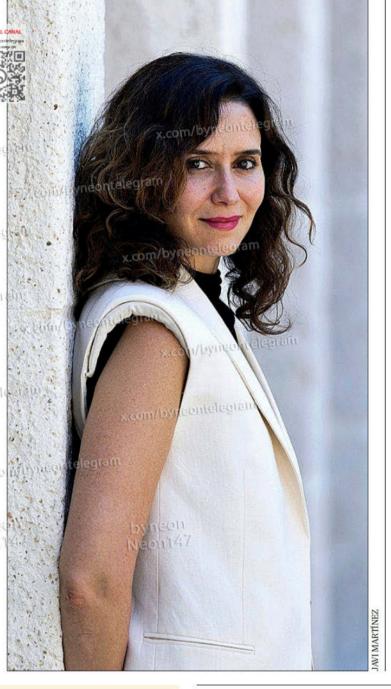

# El PSOE esquiva las críticas de González y del viejo socialismo para preservar las europeas

El ex presidente arremete contra Sánchez y reprocha el apoyo incondicional que le brinda Zapatero

POR LUCÍA MÉNDEZ Página 10

# **CRÓNICA**

EL PARTO DEL NIÑO P. CON "MALA PRAXIS" MÉDICA Y LA INDEMNIZACIÓN DE 13 MILLONES

POR ANDROS LOZANO



CON EL MUNDO EL PERIÓDICO Y LA REVISTA, JUNTOS POR SOLO 4 EUROS

# PAPEL ANSIEDAD ADOLESCENTE, BELDRAMA DE CRECER EN LAS REDES Por Jose María Robles



AMY WINEHOUSE CAUTIVA A MARISA ABELA Por Charlotte Davies



HIBA ABOUK: "HAY QUE IR A TERAPIA ESTANDO BIEN" Por Begoña Donat



ESLOVENIA, JOYA OCULTA DE LA VIEJA EUROPA Por Isabel García

# ECONÓMICA

ACTUALIDAD

#### MIGUEL STILLWELL CEO DE LA ELÉCTRICA EDP

«ES VERGONZOSO QUE SEA MÁS FÁCIL CONSTRUIR EL GASODUCTO ALEMANIA-RUSIA QUE CONECTAR ESPAÑA Y FRANCIA

«Nadie va a hacer inversiones en renovables dentro de la UE si los precios de la luz no repuntan»

POR PAULA MARÍA Revista de 56 páginas

# OPINIÓN

GENTE CON CORAJE

# «Aunque todo este perdido, aún quiero molestar. Ley y razón están de nuestro lado»

Considerada una pionera en la lucha contra el nacionalismo, Marita Rodríguez (Ceuta, 1949) se rebeló contra la exclusión del español en la escuela en la que impartía clases cuando la inmersión empezaba a abrirse camino en Cataluña. Acabó defendiendo sus convicciones desde la Asociación por la Tolerancia, que presidió durante 15 años. Nacida en 1992, es la entidad constitucionalista en activo más antigua de Cataluña

POR VICTOR MONDELO

CUENTA Marita Rodríguez que se inició en «la resistencia» como «francotiradora». Llegada a Cataluña desde Ceuta en 1972, comenzó a impartir clases de Física y Química en un instituto «altamente catalanizado» de la muy convergente villa de Sant Cugat del Vallès. Imperaba el pujolismo y pronto presenciaría en primera persona «la sustitución lenta del castellano» en la escuela. «Era un tiempo en el que el nacionalismo catalán tenía una estrategia más sibilina, que muchos no detectaron. Nunca fue así para Marita y no calló ante ello», rememora Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y, por tanto, heredera de esta pionera activista contra la «normalización».

Aunque obtuvo la titulación de catalán que la habilitaba para enseñar en esa lengua cuando aún no era obligatoria, siempre impartió Marita sus materias en castellano -porque «no tenemos que aprender catalán para integrarnos, como dicen los apóstoles lingüísticos»- y decidió actuar al percibir «la labor de ingeniería social» de la Generalitat.

En inquebrantable alianza con su marido Antonio, profesor catalanohablante, se rebeló contra el proyecto lingüístico que certificaba el ingreso de la inmersión en su escuela, lo tumbó y después comprobó cómo la Administración catalana lo imponía, de todos modos, «con malas artes». «Aquello me resultó insoportable», recuerda Marita, que entonces decidió «emplearse a fondo».

A título individual, haría llegar a la Casa Real, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y el jefe de la oposición, José María Aznar, pruebas del «proceso de adoctri-



MARITA RODRÍGUEZ PRESIDENTA «VITALICIA Y HONORÍFICA» DE LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA 74 años • Profesora de Física y Química • Activista contra el nacionalismo catalán

namiento» que se estaba produciendo en Cataluña. Los documentos aportados iban acompañados de una edición de Extranjeros en su país, la recientemente reeditada obra de Antonio Robles-después diputado de Cs-que, ya en 1992, denunciaba «las políticas excluyentes y de racismo cultural del nacionalismo separatista catalán».

Al poco, cayó en manos de Marita el manifiesto En castellano también, por favor, de la Asociación por la Tolerancia, que recogió más de 50.000 firmas contra el «deterioro de la convivencia lingüística en Cataluña». Ahí arrancó su «militancia», asegura.

Tras asistir a un puñado de asambleas de la Tole-considerada la entidad «nodriza» del constitucionalismo catalán y sólo superada en antigüedad por la ya casi inactiva Cervantina-Robles la convirtió en su presidenta; cuatro meses después, ella lo relevó. Corría

1995 y Marita ostentaría el cargo hasta el año 2009. «Todos la consideramos presidenta honorífica vitalicia», explica Carlos Basté, actual presidente de la entidad, volcada en la defensa de una Cataluña bilingüe, y que funciona gracias a las aportaciones de su «discreto» número de asociados.

El jueves la asociación decidió a quién entregará su XXX Premio a la Tolerancia: Alejo Vidal-Quadras. Desde 1994, este galardón viene reconociendo a figuras de relieve social posicionadas claramente contra la imposición nacionalista como Fernando Savater, Francesc de Carreras, Gregorio Peces-Barba, Arcadi Espada, Rosa Díez, Mario Vargas Llosa, Félix Ovejero, Victoria Prego, Joseba Arregi o Maite Pagazaurtundúa.

«Con la *Tole* empezó casi todo en nuestro movimiento. Cuando la sombra de Pujol tapaba cualquier tipo de disidencia, allí estaba para enarbolar la causa de la libertad de elec-

ción de lengua en la escuela o de la lucha cívica contra el terrorismo sanguinario de ETA», recuerda Pepe Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, y nueve años vicepresidente de Marita.

Además de protestar en la calle durante los años duros de la banda, junto al Foro Ermua o la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Tole creó la plataforma Libertad, primera coordinadora nacional de entidades contra el terrorismo. Aún hoy organiza un ciclo de cine contra la violencia; su única actividad subvencionada, y no por la Generalitat, sino por La Fundación Víctimas del Terrorismo. Son conocidas sus jornadas sobre la Lengua Materna y su concurso literario en español para es-

volver a la mínima desatendiendo su labor.

Lo cierto es que la llamada a consulta de

los embajadores se está convirtiendo en su

forma habitual de trabajo. Así, se ha reque-

rido a la embajadora española en Buenos

Aires sine die tras las desafortunadas pala-

bras propias del provocador Javier Milei. Y

se ha dejado sin efecto su importante dedi-

cación. Aun siendo consciente de la grave-

dad de llamar «corrupta» a una ciudadana

si no hay una condena de por medio, la so-

lución tomada parece irracional y enmar-

cada en una rabieta a la misma altura que

las palabras del propio provocador. Luis Al-

berto Rodríguez. León.

tudiantes de ESO, sin igual en Cataluña.

Constata Marita que el separatismo «ha expulsado a España». Su única hija ha abandonado la región «para evitar la toxicidad con sus hijos». «Es frustrante a más no poder», admite, pero se niega a claudicar: «Aunque todo esté perdido, aún quiero molestar. La ley y la razón están de nuestro lado».

## Presidió la Asociación por la Tolerancia durante 15 años

Es la más antigua entidad en activo contra el nacionalismo

Creó la primera coordinadora de colectivos en contra de ETA

CARTAS AL DIRECTOR Los textos pueden enviarse a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán originales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

#### Leyes de memoria y de concordia

Sr. Director:

Sigo con detenimiento desde hace algún tiempo todo lo relacionado con las leyes de memoria histórica, memoria democrática y de concordia, según la denominación oficial. No deja de sorprenderme la actuación de la izquierda: aprueban normas destinadas solo a una parte de los ciudadanos españoles y, cuando otras formaciones aprueban a nivel autonómico normativas de concordia, que miran por el conjunto total de la población española, se quejan y se indignan. ¿Es democrático velar solo por los intereses de una parte de la ciudadanía? Pienso que no. José Antonio Ávila. Barcelona.

### Zafarrancho entre los parlamentarios

Sr. Director:

No reparamos suficiente en la falta de decoro e incluso en la violencia verbal en los Plenos de la Asamblea de Madrid. Casi es peor que en los del Congreso y el Senado. En la Cámara no se ahorran descalificaciones, insultos explícitos e incluso gestos que reproducen la acción de pegar un tiro. Las responsabilidades están compartidas, pero es a la máxima autoridad en esta comunidad a quien habría que pedir un plus de mesura y ponderación en sus intervencio-

#### Hay que ponerse en la piel de los embajadores

nez. Correo electrónico.

Lo mismo es por desconocimiento, pero siempre me imaginé a los embajadores como profesionales altamente cualificados realizando tareas trascendentales -a veces no exentas de elevado riesgo-para con sus compatriotas en países extranjeros. Nunca los imaginé con la incertidumbre de tener la maleta hecha por si al presidente de su país o al ministro de Exteriores una nimiedad les hiere tanto en su fuero interno como para llamarles a consultas y hacerles

nes para rebajar el tono. La responsabilidad institucional obliga a todos los parlamentarios a comportarse como exi-Sr. Director: ge su cargo. Antonio Martí-

#### Trapiello y la buena literatura

Dentro de unos días aparece-

rá en las librerías Fractal: del

Salón de pasos perdidos, una antología del monumental diario de Andrés Trapiello, del que lleva publicados 24 tomos. Todos empiezan describiendo el despertar del día de año

mos libros publicados se palpa el paso inexorable del tiempo, con los hijos ya mayores y cada vez más alejados del núcleo familiar. En todos los tomos, vivimos y disfrutamos los viajes y encuentros del escritor con gente del mundo literario o con personas de otros ámbitos. Seguimos sus pasos y andanzas en la ciudad y en su refugio del campo extremeño. La antología de esos diarios quizá sea necesaria para quien desee iniciarse como lector del Salón de pasos perdidos. José Fuen-

tes Miranda. Ávila.

nuevo, la evocación de la ya

pasada noche de San Silves-

tre, con los destellos melan-

cólicos del último día que re-

mata un año más. En los últi-

# **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO: Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual SUBDIRECTORES: Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román

Carlos Segovia, Gonzalo

Suárez, Esteban Urreiztieta



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00 ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A. DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro





# Sánchez y las voces furiosas de Europa

ESTA semana hemos sido conscientes de hasta qué punto la política exterior española cambió para siempre aquel 24 de noviembre de 2023, cuando Pedro Sánchez provocó un cisma con Israel al invocar el Estado palestino en el lugar y

en el momento emocionalmente más críticos: en el paso de Rafah en el instante en el que los israelíes esperaban la liberación de los primeros rehenes, con las heridas del 7 de Octubre en carne viva.

La política exterior quedó entonces al servicio de la proyección personal doctrinaria del presidente del Go-

bierno, que le ha transferido la misma vocación divisiva que aplica a la política interna. Ha exportado el muro, al margen de los intereses nacionales. Ya hubo un síntoma durante su discurso de investidura, en un párrafo que adelantaba su narrativa internacional para esta legislatura y en el que criticó «a la derecha tradicional argentina arrollada por el delirante discurso reaccionario de Javier Milei».

Sánchez ha abandonado cualquier atisbo de prudencia diplomática, habitualmente por encima de las discrepancias ideológicas porque hay intereses de Estado que las trascienden. En pocos días, España ha arruinado su condición histórica de interlocutor mediterráneo singularmente válido para tender puentes entre Israel y los países árabes. Y ha dinamitado el vínculo fraterno construido durante siglos con Argentina.

En los dos casos, surfeando la ola de la política sentimental: Sánchez tiene la ambición de ir por delante. Sabe que la respuesta irreflexiva y mortífera de Benjamin Netanyahu a la desalmada agresión de Hamas está desgastando la causa de Tel Aviv ante la opinión pública internacional, en parte por la irrigación del antisemitismo, pero sobre todo por el natural sentimiento de piedad que cualquie-

ra tendría ante la injusticia y el sufrimiento; y asimismo conoce bien el miedo al desmantelamiento del Estado del Bienestar que despiertan en toda Europa, con el recuerdo de la Gran Crisis todavía reciente, las agresivas invectivas de Milei contra la «justicia social».

Sánchez ha leído el momento global y es un experto en la política disruptiva porque es uno de sus precursores. Lo que cree anticipar también el presidente es lo que le contaba Carlo Bastasin a Pablo R. Suanzes en su gran reportaje del domingo pasado: quizá pronto las instituciones europeas se radicalizarán y serán también un eco de «voces furiosas». La polarización internacional. Ayer, el ministro José Manuel Albares acusaba al Partido Popular Europeo, de la misma Ursula von der Leyen que ha sido un sostén para el Gobierno, de ir de la mano de los extremistas y alertó de un retorno a una «Europa violenta e insolidaria».

En este contexto, Sánchez repite el marco del 23-J, penetra en el macizo en ruinas de Yolanda Díaz, desvía la atención del colapso gubernamental al que conduce su mayoría imposible y, gracias a Milei, mantiene los problemas judiciales de su esposa como cuestión de Estado que justifica un plebiscito amenazante hacia la prensa y los jueces.

El presidente al mismo tiempo redefine su dimensión europea, a la que siempre ha sido muy sensible porque de ella surge una importante fortaleza interna. La izquierda perderá poder en Europa y la extrema derecha tendrá más influencia, pero el PSOE seguirá siendo el grupo nacional mayoritario entre los socialdemócratas. Con el canciller alemán débil, Sánchez intenta ejercer una suerte de liderazgo conceptual entre la izquierda europea, a su particular estilo: o con nosotros o contra la democracia.

Nunca unas elecciones europeas habían sido tan importantes y nunca los ciudadanos habían sido tan conscientes de lo que significa Europa. En la entrevista con *The Economist* que siguió a su lúgubre discurso en La Sorbona, Emmanuel Macron advirtió de que la UE «puede desmoronarse muy rápidamente».

La ofensiva rusa sobre Járkiv, mientras Vladimir Putin y Xi Jinping se dan la mano, sitúa al continente y al reservorio de valores universales que representa ante un peligro existencial, y una eventual victoria de Donald Trump incrementa la urgencia para multiplicar la inversión conjunta en Defensa. Europa también tendrá que aumentar exponencialmente el gasto industrial y profundizar hacia un auténtico mercado único en todos los sectores si quiere ser competitiva y asegurar la prosperidad de sus ciudadanos. Cualquier avance hacia la ineludible autonomía estratégica exigirá hablar con una sola voz y nuevas cesiones de soberanía. O la UE responde como un ente integrado o no será.

La paradoja es que en ese proceso habrá que contar con la creciente influencia de los populismos. El PPE será el partido central, controlará la Comisión y el Consejo y será mayoritario en la Eurocámara. Los *populares* españoles serán el segundo grupo nacional, tras los alemanes. La gran coalición con socialdemócratas y liberales no peligra, pero la novedad será que el PPE contará con una mayoría alternativa hacia la derecha que sugiere posibles acuerdos restrictivos en la agenda verde o la política migratoria.

El gozne determinante en ese punto será la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que desde que llegó al poder ha desarrollado un acercamiento pragmático a la UE para aprovechar el peso de Italia. Von der Leyen estableció el jueves los límites: ser pro-europeo, pro-Ucrania y pro-Estado de Derecho. Para no erosionar la autoridad moral del proyecto europeo habría que exigirle el respeto para los valores del humanismo liberal que no cumple cuando ataca libertades nucleares como la de prensa o cuando sus ministros envían mensajes racistas. Pero resulta cómico ver a Sánchez rasgarse las vestiduras, él, que viajó al Palacio Chigi para reivindicar junto a ella una «Europa más mediterránea» y con la que necesariamente tendrá que entenderse en inmigración.

El sentido práctico de Meloni contrasta con el negacionismo teológico de Vox, que no conoce otra dinámica que la del rechazo visceral a cualquier acuerdo transversal mientras mantiene cínicamente una entente táctica notoria con Sánchez para contribuir a bloquear la alternancia y atrapar al PP en una pinza.

Tras la buena experiencia de Cataluña, Alberto Núñez Feijóo ha escogido para estas elecciones el marco de la moderación y del «diálogo sereno». El 9-J tendrá lugar sólo días después de la aprobación definitiva de la amnistía, que continuará provocando la mayor sucesión de conflictos institucionales de toda la democracia. Estas elecciones también son un plebiscito que convalidará, o no, las pulsiones autoritarias contra el Estado de Derecho que el presidente deslizó en sus cinco días de abril. La manifestación de hoy en Madrid nos dará la temperatura de la capacidad de movilización de la alternativa



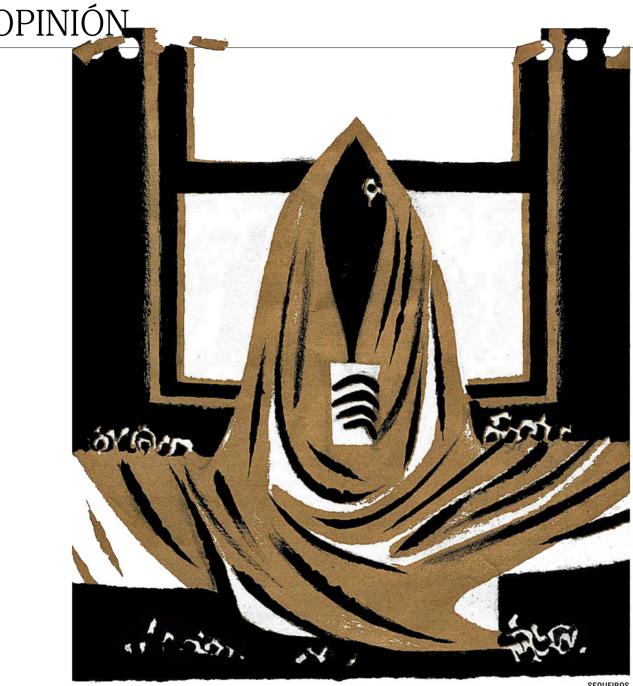

SEQUEIROS



# Terapia para el coma diabético

(Canadienses) Leo a Michael Ignatieff y a Stéphane Dion desde hace años, entre otros motivos porque ha habido que acumular munición. Tan canadienses, tan liberales, tan au point. Tan berlineses, en realidad. Pero siempre me dejan un retrogusto incierto. La entrevista de Maite Rico a Dion de ayer en el periódico. Todo está cargado de razón en la superficie y conviene sacar instrucciones para el manejo de la crisis española. Esta advertencia, por ejemplo, de que la estrategia del apaciguamiento, las continuas cesiones de soberanía, solo hacen que fortalecer al nacionalismo. Pero en el fondo de sus razonamientos suele haber cesiones radicales que, probablemente, justifiquen y produzcan las superficiales. Esta frase: «Franceses y británicos han tenido que aprender a aceptarse a pesar de las diferencias de idioma y religión, un elemento también muy importante». Obviamente, las diferencias existen. ¿Pero qué debe hacer un intelectual con ellas? Solo desacreditarlas: enfermedades infantiles de la humanidad. Manuel Toscano acaba de publicar en Athenaica Contra Babel, que es un útil diagnóstico de la primera. Aunque a su higiénico escepticismo sobre las virtudes babélicas le falte insistencia en las puramente lingüísticas. Esto que dejó dicho Boadella hace tiempo, con crucial indiferencia: «Y es que algo hay que hablar». Sobre la segunda enfermedad huelga extenderse: católicos y protestantes canadienses, un leve matiz entre ficciones

Para hacerse con el poder en sus comunidades los grupos humanos han usado inmemorialmente la religión o la lengua. Es decir, han organizado diferencias, porque la diferencia es la vía más recta hacia el poder. Así, la primera obligación del intelectual es desmontar que lenguas o religiones sean motivos legítimos para impedir la convivencia. Su obligación subsiguiente aún es más importante, y es el descrédito constante de lenguas o religiones, su consideración vírica. Por eso el retrogusto cuando le leo a Dion: «Creo que el nacionalismo puede ser un movimiento positivo: es imposible no ser un poco patriota». Ahí están exhibidas todas las vacilaciones del intelectual au point: puede ser, movimiento positivo, un poco patriota. Pero, en fin, aceptemos que sea imposible no ser un poco nacionalista. El problema surge cuando la instrucción dada al gilipollas sea que se acepte y no un radical programa de enmienda.

(Casi nada) Un autobús de desahuciados vuelve de Ávila. Es un grupo de hombres y mujeres que en algún momento perdieron su casa y después de vivir en la calle entran y salen ahora de un llamado Centro de Acogida San Isidro, que gestiona el Ayuntamiento de Madrid, y al que algún funcionario, en algún pasado, empezó a llamar por su adverbio. Casi un lugar, casi unos hombres. Han ido a Ávila de excursión, a visitar las murallas y pasar el día. En el autobús viaja también Jorge Bustos. Escribe en este diario. Las cosas ya le van bien y hace tres años compró un ático tranquilo y luminoso con vistas a la Estación del Norte. Una noche, volviendo del trabajo, tuvo que esquivar un bulto con forma de hombre que había en el portal. «Uno del Casi», le informaría alguien. Poco a poco fue descubriendo que su nueva casa estaba demasiado cerca del principal albergue español de desahuciados. Le jodió. Una vida por estrenar en el ático y tener que cruzarse con tantas vidas acabadas. Descartada la venta del piso, tomó una decisión inteligente. Algo parecida a la que hay que tomar cuando uno llega a casa a medianoche y arriba hay una fiesta. Compañero, únete. Empezó a intere-

sarse por el Centro. Por las gentes acogidas y por las que lo gestionaban. Y decidió escribir unas tranches de vie, este género que inventó Francia y en el que el sonido de tranche dispersa ecos múltiples sobre las vidas descritas. Un libro cuya dificultad máxima está expuesta en el capítulo que trata de aquel viaje a Ávila y concretamente en el silencio del autocar que los traía y llevaba de excursión: «Uno solo habla si está seguro de que lo que dice importa a alguien. Si con una frase aún cree poder producir un efecto. Así que ellos prefieren callar. O bien hablan solos, sin esperanza ni cordura, para comunicarse a sí mismos los silenciosos estragos de la pena».

Esta y otras muchas dificultades menores las ha vencido Bustos, y así ha logrado escribir un reportaje naturalmente titulado Casi, que acaba de publicar Libros del Asteroide. Un reportaje de mérito en el que el asunto casi nunca contamina su voz; y donde el tremendismo y la pornografía de la miseria están ausentes. La voz de Casi es sobria y no extingue el drama con la espuma del énfasis. Es la propia de una humanidad inteligente que señala muchas veces al azar por todo responsable; pero también a la política, cuya prioridad no debe ser la periódica redacción de un catálogo de culpables sino la limitación de los efectos de la desdicha. Una voz que no elude un discreto humor sobre las catástrofes. Y que encara con modestia algunas de las circunstancias de los vencidos.

El libro acaba (más bien debió acabar, porque hay un posfacio sobrante) en la pradera de San Isidro, celebrando los desahuciados a su lógico patrón y con el cronista yendo por última vez con ellos. Bajo el sol del mediodía primaveral se produce en el grupo una vacilación: si ir a visitar o no el cementerio más bonito de Madrid (la Sacramental de San Isidro) o quedarse perezosamente sesteando en la pradera. Hasta que se escucha un argumento dicho en voz muy alta: «Si todavía estamos vivos, ¿para qué ir a ver muertos?». Eso es. Se empeñó Bustos en que están vivos y ha escrito un libro de una delicada nobleza para demostrarlo.

(Apisonadora) Lleno de lágrimas y moco por el artículo de Muñoz Molina en El País sigo su consejo y logro ver el anuncio del nuevo iPad... en la página oficial de Apple en youtube. En efecto: una imperial prensa hidráulica se abre paso entre las reliquias del mundo analógico y de las ruinas emerge con su finura inverosímil el nuevo iPad. Como suele ser habitual en Apple, todo lo que no es tradición es plagio, y es plagio. Hace tiempo (jen 2008!) Lg presentó un teléfono con una bestia hidráulica que hacía lo mismo. Y al teléfono le llamaron Renoir para poder chulearse: tú sí que vas a hacer buenos retratos con

Nuestro sensible escritor protesta y siente tan profunda la punzada que traduce el anuncio de Apple al revés. Porque no es un distópico iPad el que habla diciendo: «Soy todo lo que necesitas», sino un usuario feliz el que celebra el advenimiento: «Eres todo lo que necesito». Samsung ha debido de leerle y ha sacado enseguida un vídeo de réplica con el avatar de una Joan Báez cuando trataba de que la amara Dylan, que rescata una guitarra acústica de entre las ruinas distópicas y empieza a puntear las notas que lee en una tablet Galaxy: «La creatividad no puede aplastarse», dicen los de Samsung. La principal enfermedad de nuestro tiempo es el coma diabético.

Hay que celebrar la irrupción de la apisonadora. Toda la creatividad del hombre está en el lema Less is more. Menos, siempre menos. Crear es quitar. Baste mirar el curso de los últimos trescientos mil años. Extinguidos los dinosaurios, apaciguada la monstruosidad geológica, todo empieza a achicarse cuando aparece el hombre. Y ahí sigue todo achicándose, menos el propio hombre, cada vez más rápido, cada vez más fuerte, cada vez más alto. ¡Oh, vibrante genocidio de los objetos! ¡Oh, desbordante apoteosis de los fluidos, incluido, dommage, el llo-

(Ganado el 25 de mayo, a las 14:16, compadeciendo al pobre Puigdemont y sus irritantes palestinas y comprobando que después de tantos años y tanto exilio aún no ha entendido que la ley fundamental del principio de autodeterminación ejecutado es la proliferación de derechos de autodeterminación ejecutándose, y es por eso que la autodeterminación no existe salvo como metástasis, como así lo zanjó

5



#### **JAVIER MILEI**

«Esta vez no hemos cuadrado agendas pero no tendría ningún inconveniente en recibirle cuando vuelva»

#### **HACIENDA**

«Si no fuera mi pareja, Alberto hubiera llegado a un acuerdo con la Fiscalía como sucede en España en el 95% de casos»

#### **FILTRACIONES**

«No es normal que una inspección como la de mi pareja esté siempre en boca del fiscal general y del presidente»

#### **INDUSTRIA**

«Mejor un empresario que un activista del Gobierno para estar en el consejo de una empresa estratégica»

# ISABEL DÍAZ AYUSO

# «La amnistía es la mayor corruptela en la historia de nuestra democracia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid cumple su primer año de mayoría absoluta en plena escalada de tensión con el Gobierno por la denuncia fiscal contra su pareja y censura las últimas decisiones de Pedro Sánchez, como la crisis con Milei o Palestina. Hoy lidera, con Feijóo, una nueva manifestación de protesta del PP

Pregunta. El martes se cumple un año del 28-M y su mayoría absoluta, ¿lo esperaba tan convulso? Respuesta. La política es siempre movimiento y más cuando se trata de una comunidad tan mediática e importante como esta. P. ¿El 23-J fue lo que alte-

ró su hoja de ruta?
R. Sobre todo ha alterado el ritmo que lleva Madrid, que aún estando en su mejor momento en inversiones, atracción de talento, de captación de jóvenes... podría estar multiplicando su fuerza. Pero el Gobierno no rema en la mis-

ma dirección y lo lamento. P. ¿En qué estaría mejor Madrid si el Gobierno remara a favor?

R. No tendríamos que soportar un impuesto de patrimonio emboscado en una ley que nada tenía que ver, las políticas de Golden Visa, la amnistía, la in segurida djur'idica por los anuncioscontra la empresa y los beneficios... Hoy [este viernes] había noticias de la intromisión del Gobierno en empresas de múltiples maneras. Y todo esto unido a proyectos que tenían que ser de la Comunidad de Madrid, como la Agencia de Inteligencia Artificial o la Aeroespacial, y las hemos perdido. Si remáramos en la misma dirección y se respetara nuestra autonomía, todo iría mejor.

P. Sobre esas entradas del Gobierno en empresas estratégicas, ¿usted es partidaria de las mismas o de dar vía libre a los fondos extranjeros?

R. Confío más en los empresarios españoles que en el gobierno para ser contrapeso dentro de la empresa.
P. En este caso no son españoles, hablamos de los fondos soberanos de



JAIME RODRÍGUEZ



PABLO R. ROCES

Abu Dhabi o Arabia Saudí como en Telefónica. **R.** El hueco que hay para un político español, es mejor que se deje para un empresario o un experto del ramo que para un activista del Gobierno al que se le devuelve un favor.

P. Dentro de esa confrontación total y mutua entre Madrid y el Gobierno, ¿existe alguna opción de acuerdo en la legislatura?

R. Que que de claro que no es una cuestión divertida ni necesaria para mí, pero no la veo por dos motivos. En primer lugar porque el Gobierno necesita que a

Madrid no le vayan bien las cosas por interés político y luego porque son un Gobierno roto, sin capacidad de sacar Presupuestos ni leyes fundamentales, que está en una carrera por fagocitarse y mostrar quién es más ultra. Su forma de ver la vida es cada vez más lejana a la de una comunidad que aboga por la prosperidad, la propiedad y, sobre todo, la libertad. P. En ese escenario de ruptura, ¿acudiría a una llamada de Pedro Sánchez a Moncloa si se produjera?

R. Sin ninguna duda, llevaría todo aquello que considero que se está haciendo mal y todo lo que es necesario cambiar. La inversión extranjera en España se ha hundido un 50% y los más perjudicados somos los lugares donde estaba esa inversión extranjera como Madrid. Si se sigue metiendo la mano en las empresas, va a faltar mano de obra porque hay muchísimos problemas que se están macerando aún.

P.Y, respecto a su partido, hemos visto esta semana al Gobierno retirando la Ley del Suelo del Congreso y va

para seis años con el Consejo General del Poder Judicial sin acuerdo de renovación. ¿Debe llegar el PP a acuerdos con el Gobierno o vetarlos?

R. Hay algunas políticas en las que los gobiernos autonómicos ya veníamos trabajando y que por responsabilidad debemos seguir, cosa diferente es que el PP sea la tabla de salvación de este Gobierno solo y roto cuando se está ahogando. No puede ser, no puedes engañar a todo el mundo y cuando fallan tus socios pedir que te salvemos. Y menos en una cuestión en la que el PSOE no es fiable como la Justicia, porque hay sobrados ejemplos de cómo intentan ser el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial desde La Moncloa. Nunca son tiempos de que el Gobierno tenga poderes ilimitados, pero ahora menos

P. ¿En qué casos concretos entiende que el Gobierno busca tener esos poderes ilimitados?

R. En el mismo momento en que el presidente presume de que la Fiscalía depende de él, pone al frente a una persona de dudosa reputación dentro de la carrera y cuyas decisiones ha tenido que revocar el Supremo. Y después con decisiones que demuestran la pretensión de seguir adquiriendo cada vez más poder desde el Ejecutivo para que nada se le pueda poner en medio.

P. En ese caso que ponía de la Justicia, si se bloquea la renovación del CGPJ, ¿no se le está abriendo la puerta a que el Gobierno pueda precisamente cambiar ese sistema de mayorías para tener más control?

R. Lo que hace Sánchez es una amenaza, que yo vea que la cumple y lo que le van a decir las instituciones europeas. Lo que pretende es que no haya un solo contrapeso y con eso la democracia en España se va a acabar porque este Gobierno ya ha colonizado todas las instituciones, no conoce límites. Nos queda la confianza en el Poder Judicial y en los miles y miles de jueces que dictan sentencia, que a veces nos gustan y a veces no, pero son la última esperanza.

P. Ha repetido ya en varias ocasiones que el Gobierno está roto, ¿eso

aboca a que haya unas nuevas elecciones en el corto plazo?

R. Esta coalición es una confluencia de intereses de unos para que sus delitos sean borrados, de otros para salir de las cárceles con total impunidad, de otros porque sino desaparecerían y de otros porque les gusta el poder y les pirran los palacios, los *falcon*, los asesores... les vuelve locos y se comportan como nuevos ricos. Cada uno tiene un proyecto, un programa y tienen España manga por hombro y se está viendo gravemente afectada. Pero si se dice que Sánchez está planteando convocar, es que no lo hará.

P. Ante ese escenario que dibuja, ¿qué le pasa al PP o al centroderecha para no haber llegado a una mayoría suficiente con la que poder gobernar? ¿Y qué haría diferente?

R. Hay múltiples fallos, pero también múltiples mentiras. La autocrítica sobre nuestra campaña ya la he hecho en múltiples ocasiones, pero tampoco a nadie le estaban diciendo cuando iba a las urnas que la amnistía iba a ser convivencia. De Illa a Sánchez decían que era una aberración jurídica anticonstitucional e insoportable en una democracia. Así que ha habido una confluencia de muchas mentiras, mucha manipulación y un Partido Popular que debimos haber hecho otra campaña. Ahora ya las cartas están sobre la mesa, se sabe qué socios quiere Sánchez, qué prioridades tiene y qué quiere hacer con la Justicia y con las instituciones. Lo único que debemos hacer es demostrar cuáles son las consecuencias de un proyecto como éste para España y ser una alternativa abierta, liberal, generosa, con ganas, con garra, con bravura... Así se daría el vuelco.

P. Hoy justamente hay una nueva manifestación sobre esa amnistía. R. Es que todos aquellos que hicieron su trabajo ahora ven con asombro cómo todo eso se olvida y se les da la razón a aquellos que no han respetado a España ni la convivencia ni las instituciones. Es muy importante que la amnistía no pase de puntillas porque ha sido la mayor corruptela que se ha puesto en marcha en nuestra democracia.

P. Y sin embargo, presidenta, en términos políticos parece que al menos al PSOE le ha resultado positiva. R. El suflé y la prepotencia del inde-

pendentismo ha bajado por varias cosas: por la aplicación del 155, porque la cuerda se tensó de tal manera que se fueron miles de empresas y ciudadanos, por la gestión tan nefasta dejando a Cataluña últimos en agua, en Educación, en tantas cosas... El independentismo lleva bajando mucho tiempo, si no hubiera sido por Sánchez, que ha devuelto el protagonismo a Puigdemont por sus votos, estaría aún más bajo porque después de la ruptura de la convivencia los catalanes vieron que se están es-

# «NO QUEREMOS TENER LAS COMPETENCIAS DEL CERCANÍAS EN MADRID»

Pese a las últimas semanas plagadas de incidencias y de choques con Óscar Puente, ministro de Transportes, la presidenta de la Comunidad de Madrid rechaza, como solicitó Cataluña con Rodalies, asumir las competencias de Cercanías en la capital. «Primero porque tiene que ser una red pensada desde una estrategia nacional de vertebración. Además acabaría asumiendo unas competencias y nunca me darían

un duro para ellas como pasa en tantas otras cosas. Por ejemplo, con la dependencia, que estamos hablando de que la factura nos asciende a más de 5.400 millones de euros. Lo que tienen que hacer es gestionar el plan de Cercanías que tienen paralizado porque estamos sufriendo incidencias a diario», expone.

#### **PALESTINA**

«El reconocimiento de Palestina no puede ser el premio a unos terroristas que violan y torturan a inocentes»

#### **ISRAEL**

«Es profundamente injusto el trato que se da a Israel tras exhibir Hamas a sus mujeres mutiladas el 7 de octubre»

# CRISIS DIPLOMÁTICA

«El apoyo abrumador en las urnas a Milei debe hacer recapacitar a la izquierda que dejó Argentina en la pobreza»

#### CRÍTICAS AL GOBIERNO

«Pedro Sánchez ya ha colonizado todas las instituciones, solo nos queda confiar en el Poder Judicial»



tancando tras haber sido la comunidad más próspera de España.

P. Atendiendo a las urnas no lo parecía, en 2021 la suma de las tres fuerzas independentistas tenía aún mejor resultado que en pleno procés. R. Según han ido pasando los años, los catalanes han ido diciendo 'mucho hablarme de la nación catalana, pero qué hay de mi prosperidad'. Porque cada vez hay más inseguridad, el 50% de la okupación es en Cataluña, se hunden las empresas... y Madrid va creciendo. Todo ha sido un fracaso del independentismo, dejarles gestionar ha hecho que muchos catalanes se lo replanteen. P. Son partidos que gobiernan ininterrumpidamente desde el año 2010 y en 2021 obtuvieron 74 diputados. En lo electoral, algo ha cambiado. R. Yo he ido como unas 12 veces a Cataluña desde que soy presidenta y la gente en la calle está desesperada. Muchos catalanes que eran independentistas piden que se acabe ya que la política lo cubra todo y dejar de trabajar para una supuesta república independiente. Eso ha hecho cam-

lizado siempre el nacionalismo. P. ¿Usted no ofrecería los votos del PP al candidato del PSC como se hizo, por ejemplo, en Barcelona para acercarle a un Gobierno en minoría?

biar las elecciones. Ahora bien, Illa

me ha parecido siempre el caballo

de Troya de ese independentismo y

sus discursos seguirán la tónica del

victimismo y del agravio que ha uti-

R. Yo en Barcelona hubiera hecho lo mismo intentando ayudar al cambio, pero se ha demostrado que es imposible porque cada vez que el PP le ha tendido la mano al PSOE, a la izquierda en general, nos han escupido. Pasó con Patxi López en el País Vasco y en muchos ayuntamientos. P. En el arranque de la campaña europea, el presidente del Gobierno ya la ha introducido a usted por sus declaraciones sobre ETA.

R. En toda campaña está la pinza de PSOE y Vox buscando el victimismo y la pelea barata en el barro.

P. La frase exacta que usted usó fue: «Pretenden que las democracias hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado». ¿Mantiene ese razonamiento que planteó el jueves? R. Por supuesto, ETA se organizó a través del asesinato, del secuestro y de la mafia para la independencia del País Vasco y esa gente, con un reguero de sangre y terror, han visto que sus planes se van consiguiendo. Y por supuesto que esas personas pueden reinsertarse, pero no deberían estar habilitados para un cargo público jamás. Del mismo modo, considero que lo sucedido en Israel lo empezó un grupo terrorista violando, secuestrando y torturando a miles de ciudadanos inocentes. Y, por tanto, el reconocimiento del Estado palestino, al que

nunca me he opuesto, no puede ser la moneda de cambio ahora para premiarles porque se demuestra que empiezas por una vía del terror y te puedes acabar sentando en una mesa a negociar y a recibir beneficios.

P. ¿En qué considera que se le ha entregado una comunidad autónoma a ETA? ¿Y quién lo ha hecho?

R. No hay más que ver cómo va creciendo Bildu en País Vasco y Navarra, el poder que va consiguiendo, el silencio que va inoculando, la transformación sociológica que está fomentando y las decisiones a nivel nacional que está tomando por todos los españoles como borrar el legado de la Transición. Si no hacemos lo conveniente, los herederos de ETA dirigirán dos comunidades, no una.

P. Pasando a ese reconocimiento del Estado de Palestina, Feijóo se posicionó con el Rey por la solución de los dos Estados e incluso ha llevado al Congreso recuperar el consenso de 2014. Usted defiende que no es el momento de que se dé ese paso. ¿Existe una doble visión en el PP?

R. Me gustaría saber si en ese Estado palestino se reconocería el Estado de Israel. Ya le digo que no. Y yo como presidenta madrileña tengo la responsabilidad de fomentar la convivencia. Esta es la casa de los palestinos, de los israelíes y de los judíos. Pero son todas las declaraciones antisemitas que se están produciendo las que dinamitan la convivencia.

P. Usted pone el foco en los atentados de Hamas de octubre. ¿Eso justifica una respuesta del Gobierno de Netanyahu que la ONU cifra en 35.000 civiles muertos en la franja de Gaza? R. Hace dos semanas la ONU reconocía que las cifras que ha estado ofreciendo a la comunidad internacional durante estos meses provenían de la oficina de prensa de Hamas. Como todos los que estamos aquí deseo que no haya más muertes, pero hay tantas mentiras y medias verdades sobre este asunto... Es profundamente injusto el trato que se le está dando a Israel tras sufrir las violaciones, torturas o la exhibición de cuerpos de mujeres mutiladas mientras Hamas destina su dinero a lanzar misiles, no a escuelas u hospitales

P. Este asunto ha provocado imágenes de gran tensión en el Pleno de la Asamblea de Madrid, como un diputado de Más Madrid haciendo un gesto de cargar una pistola.

R. Lo de las pistolas no es muy edificante, precisamente por eso no quiero darle más publicidad. He decidido no ponerme a la altura de ese hombre y la Cámara debe decidir qué hacer con un caso como este.
P. A esa misma Cámara también ha llegado el conflicto diplomático entre España y Argentina en el que usted se ha posicionado con Milei.

R. No es cuestión de posicionarse, ojalá esto no se hubiera producido,

SIGUE EN **PÁGINA 8** 

#### **CATALUÑA**

«Si Sánchez no le hubiera dado protagonismo a Puigdemont por sus votos, aún estaría más bajo el independentismo»

#### EL PAPEL DEL PSC

«Illa me ha parecido siempre el caballo de Troya del independentismo y seguirá su tónica de victimismo»

#### RELACIÓN CON MONCLOA

«No me tomo el ensañamiento de Sánchez como algo personal sino que Madrid es un freno a sus pretensiones»

#### **FAMILIA**

«Ya he asumido que mientras estemos cohabitando con este Gobierno cualquiera en mi entorno será calumniado»

VIENE DE **PÁGINA 7** 

pero desde luego no lo ha iniciado el presidente de Argentina.

P. ¿Dónde encuadra esa crisis diplomática? ¿A qué la achaca?

R. A que salvo Cataluña, Sánchez ha perdido todas las elecciones y el crédito de España entera. Su único margen de maniobra es crecer con los votos de Yolanda Díaz. Cada vez que hay cualquier polémica, sea Argentina, sea Israel, sea el Sáhara, se ve que el Gobierno está roto y usa cada polémica para comer los votos del otro. P.¿Qué diferencia a Milei de otros líderes como Le Pen o Trump con los que usted fue muy crítica por el acto de esta pasada semana de Vox? R. En ese congreso participaron políticos como Le Pen o representantes de Trump que han tomado decisiones nefastas para los productos españoles que no son para

presumir. Sobre el presidente de Argentina sólo expongo datos: que fue el país más rico del mundo, que uno de cada dos argentinos es pobre, que la inflación ha superado límites nunca vistos, que jóvenes y empresas han tenido que huir por las políticas que ahora se ponen en marcha en España... Un presidente elegido en las urnas por un resultado abrumador ha de hacer recapacitar a esa izquierda que ha dejado Argentina en ese estado.

P. Una de las primeras medidas de Milei recogida en su Ley Ómnibus es que el poder Ejecutivo asuma las funciones del Legislativo. ¿Eso lo considera un asalto al Estado?

R. Yo no voy a estar ni criticando ni defendiendo cada decisión que tome el presidente de la Argentina. Hago una radiografía de la situación que ha llevado a Argentina a pedir a Milei que se pusiera al frente y quierollamar la atención de que son las mismas políticas del Gobierno de Sánchez.

P. ¿Han planteando una recepción al presidente ar-

gentino en su próxima visita a España? ¿Se han puesto en contacto con ustedes en este último viaje?

R. Ahora no hemos cuadrado agendas, pero en el futuro no tendría ningún inconveniente. Nosotros recibimos a muchos gobiernos.

P. Estamos ahora en una campaña europea, el otro día el presidente de su partido sacó a Meloni de la extrema derecha europea con quien el PP europeo tiene el debate de si se debe pactar o no. ¿Usted cómo se posiciona en esa discusión?

R. A mí no me compete decidir las estrategias de partido, la verdad. Lo

único que digo es que los gobiernos que han sido democráticamente elegidos en las urnas y que vengan a Madrid con nosotros van a tener siempre un encuentro amistoso. P. Entremos en el caso por presunto

fraude fiscal de su pareja. El 13 de marzo, en una rueda de prensa tras un Consejo de Gobierno en Leganés, usted aseguró que todo se debía a «una inspección salvaje» y «sacada de quicio» de Hacienda. ¿Se mantiene en que eso fue lo que sucedió?

R. Yo he dado explicaciones cuando la prensa lo ha pedido y respondí que la situación que se está dando con él sería muy distinta si no fuera mi pareja. Y tanto es así que lo que se iba a quedar en una inspección en lugar de cerrarse, se ha llevado a la Fiscalía y a los medios de comunicación con todos sus datos. Están persona-

euros, es automática y el pacto, pasado el plazo, no se puede alcanzar hasta abierto el juicio, ¿no es así? R. Él ya regularizó y aún así la Fiscalía ha dejidido que abora no quiero

lía ha decidido que ahora no quiere llegar a ningún acuerdo y busca estirarlo. No es normal que una inspección fiscal esté en boca del fiscal general del Estado en un medio de comunicación durante 20 minutos, ni que lo esté en la del presidente del Gobierno otros diez. ¿Es normal que la vicepresidenta de un Gobierno o sus ministros estén hablando de un ciudadano anónimo? El aviso es que como seas un ciudadano incómodo para el gobierno y te abran una inspección fiscal, estarás condenado y perseguido mediáticamente.

P. Cuando usted supo de este caso, ¿imaginaba que eso iba a suceder por un componente político?

de límites, cuando alguien lo critica lo más mínimo se le expulsa, como a Joaquín Leguina, Nicolás Redondo Terreros o Fernando Savater de El País. Todo aquel que es un contrapeso mínimo es laminado así que no me lo tomo como algo personal sino como que Madrid es un freno a sus pretensiones y el lugar que destapa sus vergüenzas. También digo que no es normal el ensañamiento conmigo respecto a otros presidentes autonómicos, pero no vivo victimizándome. P. ¿En qué entiende que se le está

P. ¿En qué entiende que se le está dando un trato distinto a su entorno con respecto al de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ahora que estamos con un proceso judicial abierto contra ella?

R. Lo veo más en el caso del hermano, ¿le han abierto ya la inspección fiscal? ¿Han abierto ya la inspección personas que están muy contentas de vivir en Madrid y de lo que se está haciendo en esta región de todos. P. Hablemos de la Comunidad de Madrid ahora que se cumple un año de su mayoría, ¿está satisfecha con el Gobierno técnico que ha formado? R. Siempre que se renueva pasa lo mismo. A mí me pasó, porque en los primeros meses no te tienen cogida la matrícula y no te llegan a entender. Yo creo al 100% en la renovación y al mirar atrás vemos un año de balance que, cuando pasen las europeas, para no interferir en toda la campaña, que siempre es complicado, daremos a conocer con más detalle: un centro diurno de ELA, superar los 14 millones de turistas, las empresas que llegan a Madrid, construcciones sanitarias como el 12 de Octubre, una compañía de danza admi-

rable para tantos...

P. Si hubiera previsto, al formar ese Gobierno, el escenario político que saldría del 23-J, cuando todas las encuestas apuntaban a una victoria que acercaba a Feijóo a Moncloa, ¿hubiera diseñado ese Ejecutivo?

R. Confieso que cuando hice este gobierno yo me esperaba otro escenario, pero creo que no hubiera conseguido unos consejeros mejores. Estoy muy contenta con el equipo que he elegido porque buscaba gente honrada, perseverante y al haber empezado todos juntos hacen un equipo muy eficaz porque entre ellos hablan mucho y piensan en el de al lado. Cuando un Gobierno es pequeño, de un mismo color y está coordinado, es muy ejecutivo.

P. Aunque estamos al inicio de la legislatura y dado que no ha despejado ese asunto, ¿se ha planteado su futuro en la política?

R. Llevamos un año de legislatura y pienso en tantísimos proyectos aún por hacer y otros sembrados que me importa ver que van funcionando. Mientras sigamos con esa intensidad,

no hay nada más que plantearse. **P.** Pero usted era partidaria de un mandato limitado. ¿Ha cambiado su visión a ese respecto?

R. Creo que hay que vivir al día, sin pretender eternizarse ni aferrarse al cargo porque eso te lleva a tomar decisiones cobardes y egoístas. Soy consciente de que hay que estar en política de manera efímera, pero de este planteamiento, que hice en mis primeras entrevistas, emanaron quejas de ciudadanos que en la calle me decían que esa era una decisión suya. Entonces decidí aparcar un debate que innecesario por el momento.



JAVI MARTÍNEZ

dos diputados de Más Madrid y un abogado del PSOE en el juicio contra la pareja de su adversaria política. ¿De verdad todo esto es normal en una inspección fiscal? No lo creo, no he visto una inspección fiscal a un anónimo llevada a este nivel de detalle de información. Si no fuera mi pareja, hubiera llegado a un acuerdo con la Fiscalía, como ocurre en el 95% de casos con Hacienda.

P. Esa filtración de datos está en pleno proceso judicial con el fiscal general del Estado en el centro, pero la denuncia de la Fiscalía, cuando la cantidad defraudada es de 120.000 R. Me he mantenido bastante al margen, pero me parece que ha habido un ensañamiento y lo suponía porque necesitan destruirme desde lo personal. Ya he asumido que mientras estemos cohabitando con el Gobierno de Pedro Sánchez cualquiera en mi entorno será calumniado. P. Ese ensañamiento al que usted alude, ¿lo imputa a una cuestión personal del presidente Sánchez o se debe a su posición como presidenta de la Comunidad de Madrid?

R. Estoy convencida que es por lo segundo y cualquiera en mi posición lo sufriría. Este Gobierno no entiende

fiscal a alguno de los del caso Koldo? ¿Sabemos algo de los 20 detenidos? ¿De las pistolas, los rulos de dinero o los paraísos fiscales? ¿Sabemos algo de su entorno? ¿A los primos de cualquiera de ellos han llegado a ponerles cámaras de televisión en la puerta de los colegios? ¿Había una lona en algún sitio con la cara del hermano del presidente? Diría que no, las barbaridades y mentiras que se han dicho de mi entorno no las he visto con nadie. Ahora insisto, no me detengo un minuto en eso porque no viviría y sobre todo porque me importan mucho más los ecos de las

# ADÉNTRATE EN NUESTRA VIBRANTE COLECCIÓN DE VERANO

# MANGO





JORGE ARÉVALO

**POLÍTICA.** El ex presidente Felipe González ha irrumpido en la campaña de las europeas con críticas hacia la gestión de Pedro Sánchez. Aunque en esta ocasión, ha ampliado el foco incluyendo en sus reproches a Zapatero

# Un presidente socialista contra los otros dos

HACE 28 años que Felipe González dejó de ser presidente del Gobierno, y 27 que abandonó la Secretaría General del PSOE. A pesar de lo cual, el ex presidente socialista que enamoró a los españoles de derechas y de izquierdas en

los 80 del siglo pasado sigue ejerciendo una extraña fascinación entre las élites, que le escuchan como si fuera el Oráculo de Delfos.

Desde que abandonó los mandos del partido, el PSOE ha cambiado como un calcetín varias veces. Y, sin embargo, cada vez que abre la boca en *prime time*, mucha gente se revuelve en la silla. Para bien, los que comulgan con él, que están más bien



LUCÍA MÉNDEZ

fuera del PSOE. Para mal, la mayoría de los militantes socialistas que apoyan a **Pedro Sánchez** y no entienden muy bien por qué el ex presidente dispara sus críticas contra el presidente del Gobierno, que es al fin y al cabo uno de sus sucesores en el liderazgo socialista.

En el transcurso de tres días y en vísperas de la campaña europea, González acudió a la presentación del libro de memorias del ex presidente aragonés **Javier Lambán** y se presentó en *El Hormiguero*, el programa de entretenimiento de **Pablo Motos** que se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para La Moncloa de Sánchez. Los colabora-

dores del presidente consideran que el espacio de Antena 3 contribuye a quitarle votos al PSOE. Los datos de audiencia de González fueron envidiables y su discurso contra Sánchez, recibido con aplausos. Aunque en esta ocasión, el ex presidente amplió el foco de sus críticas para cargar también contra **José Luis Rodríguez Zapatero**.

El PSOE ha tenido tres presidentes del Gobierno en la democracia. Uno de ellos censura a los otros dos en público, en directo y en diferido. González contra Zapatero y Sánchez. El asombro de la socialdemocracia española. Y de toda la geografía política. El único antecedente pudiera ser aquel Aznar contra aquel Rajoy después de la controvertida sucesión. El PP usa ahora a González contra Sánchez, olvidando su combate sin cuartel en la oposición contra el ex presidente socialista. Hay que recordar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sin ser de izquierdas, votó a González cuando era joven.

Zapatero decidió antes de las elecciones generales hacer tándem con Pedro Sánchez porque le espantaban los insultos que recibe el jefe del Ejecutivo y el odio que rezuman las críticas. Y, a juzgar por sus palabras llenas de sarcástica ironía -llegó a referirse a él como «buen muchacho» que no se entera de muchoal ex presidente González no parece gustarle mucho que el ex presidente Zapatero apoye al presidente Sánchez. Fuentes socialistas cercanas al ex presidente socialista del talante señalan que no saldrá una palabra de su boca contra González, y que su respeto por su antecesor no va a cambiar porque le critique en El Hormiguero.

Tampoco la dirección socialista ha respondido en público a las opiniones de González sobre la gestión de Sánchez, la Ley de Amnistía, el pacto con los partidos independentistas y la consulta emocional que lle-

# LA FRASE QUE UNE A SÁNCHEZ Y RUBALCABA

El pasado 10 de mayo se cumplieron cinco años del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, un político clave en la historia del PSOE. Sus amigos figuran ahora mismo en el sector del partido más crítico contra Pedro Sánchez. Su viuda, Pilar Goya, asistió a la presentación del libro de memorias de Lambán cuyos honores hizo otro íntimo amigo, Javier Fernández. Precisamente en estos días, Sánchez -sucesor de Rubalcaba en la Secretaría General-proclama en sus actos públicos una advertencia que también utilizó Rubalcaba en un momento difícil de su trayectoria política. «A mí no me van a quebrar», señala el presidente del Gobierno en todos sus mítines. «Seré un líder fuerte, a mí no me van a quebrar», proclamó Rubalcaba en su discurso ante el 38 Congreso del PSOE, en febrero de 2012 en Sevilla. Presentaba su candidatura a liderar el PSOE frente a Carme Chacón. Allí, el ex vicepresidente defendió el legado de Zapatero, ganó el Congreso y el militante Pedro Sánchez votó por él.

vó a cabo durante su retirada de cinco días para saber cuánto y cómo le respaldaba España y su partido. En opinión de González, ésta no es la

forma adecuada de comportarse como presidente del Gobierno.

Aunque sin respuesta pública y dejando claro los actuales dirigentes socialistas que González no le quita ni un voto a Sánchez con sus reproches de hombre de Estado, cada vez que habla el ex presidente una molestia indefinida recorre el partido. Una molestia que, por otro lado, ayuda al jefe del Gobierno a completar su relato de víctima de todos los ataques posibles por tierra, mar y aire; incluso por parte de los que dirigieron el partido que ahora lidera él. «Los ataques de Felipe son injustos», señalan algunos dirigentes.

La posición oficial del PSOE es no hacer comentarios sobre las declaraciones de su ex presidente más carismático. Aunque fuentes de la dirección señalan que los ataques de González contra Sánchez son injustos precisamente en esta coyuntura histórica. «Estamos en un momento crítico en Europa, en estas elecciones hay una ofensiva enorme contra la Europa que Felipe creó, esa Europa de las personas de los años 80. Sánchez y Zapatero están ahora defendiéndola en las trincheras. La Historia dirá dónde estaba cada uno si los ultras acaban creciendo y la derecha clásica hinca la rodilla», resumen desde la dirección del PSOE.

Felipe González y **Alfonso Guerra** –unidos contra Sánchez con la misma intensidad que caracterizó su ruptura emocional en los 90– encabezan el grupo de los ex ministros y ex dirigentes socialistas que protagonizaron el cambio histórico del PSOE. Un grupo de personas muy relevantes que consideran que Sánchez está desnaturalizando al partido y que se reúnen en distintos actos en Madrid para intercambiar lamentos sobre la situación del PSOE.



**12** EL MUNDO. Domingo, 26 de mayo 2024

# ESPAÑA



Montero observa a Pedro Sánchez mientras se hace un selfi con dos mujeres, ayer en Sevilla. F. J. OLMO / E. PRESS

# «Baño de cariño» en plena investigación a Gómez

El PSOE andaluz se vuelca con el presidente y su esposa en Sevilla

#### SILVIA MORENO SEVILLA

Baño de «cariño y energía», pero no de masas. Así se puede resumir el ambiente que se respiró ayer en el acto electoral celebrado por el PSOE en Sevilla, con el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, ministra y candidata en las elecciones europeas que se celebran el 9 de junio.

Con este acto, el PSOE andaluz pretendió brindar un «baño de cariño, fuerza y energía» —en palabras del secretario general del PSOE-A y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas— a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, justo después de que el juez que investiga la causa por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias contra la esposa del presidente del Gobierno esté estrechando cerco contra la investigada.

Precisamente este viernes, el titular del Juzgado de Instrucción 41, Juan Carlos Peinado, que investiga la querella contra Begoña Gómez, pidió un informe sobre las «frecuentes e inusuales visitas» del fiscal del caso al juzgado y su «inhabitual» actitud procesal. Además, solicitó a la Policía Nacional que le remita «a la mayor brevedad posible una copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI» de la esposa del presidente, a quien menciona en la providencia como «investigada».

Aunque Begoña Gómez no estaba presente en la primera fila del mitin en Sevilla, el líder del PSOE andaluz inició su intervención subrayando que el PSOE-A apoya «las causas justas» y, por ello, ofreció un «baño de cariño, fuerza y energía a Pedro Sánchez y Begoña Gómez» en el primer «gran acto» de la campaña electoral de las europeas. «¡Estamos contigo!», proclamó Espadas.

El «baño de cariño» en Sevilla hacia Pedro Sánchez y su esposa no fue multitudinario. El PSOE celebró su acto en Fibes (el Palacio de Congresos y Exposiciones), pero no en el gigantesco auditorio reservado para los grandes eventos, que el PSOE ha llenado en otras épocas, sino en otra sala más pequeña. El salón acristalado elegido por los socialistas, eso sí, estuvo repleto de banderas del PSOE, de Europa, la LGTBI y unas pocas de España. Asistieron unas 2.000

## El PSOE quiere frenar el 9-J la «motosierra de la ultraderecha»

personas, según el PSOE. Pese a que no fue un evento masivo, Teresa Ribera derrochó fervor. «¡¿Pero qué desayunan aquí?! ¡Qué entusiasmo! ¡De aquí salen dos escaños más!», arrancó la candidata socialista.

Mientras, Pedro Sánchez apeló a la movilización de la izquierda en estos comicios para frenar, lo que él denominó, la «motosierra de la ultraderecha», evocando al presidente de Argentina, Javier Milei, y su polémico plan para hacer recortes masivos en la administración. Con esa imagen, el presidente situó a su partido como «el único» que puede hacer frente a la «derecha y la ultraderecha» en estas elecciones y así evitar lo que ocurrió hace años, cuando Europa «se tambaleó por los recortes de los hombres de negro y la motosierra de la ultraderecha».

Además, el secretario general del PSOE criticó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se alinee con la ultraderecha en Europa y no «juegue en el equipo de España». «Yo no sé en qué equipo juega Feijóo, pero no juega en el equipo de España. Eso es seguro», dijo en un acto en también participó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

En la sala donde el PSOE celebró su acto de campaña se oyeron abucheos cuando María Jesús Montero hizo referencia al polémico paso de Javier Milei por Madrid el fin de semana pasado. «Vienen con bulos a España porque Pedro Sánchez representa el gobierno más europeísta y más progresista», enfatizó.

En esta campaña de las elecciones europeas, el PSOE pretende volcarse en Andalucía, el histórico caladero de votos socialistas dentro del territorio nacional. Hoy, sin embargo, la federación más numerosa del PSOE está en horas bajas, tras las últimas victorias del PP, que gobierna en la comunidad andaluza con mayoría absoluta. No obstante, en los comicios europeos de hace cinco años, el PSOE obtuvo el 40,5% de los votos (algo más de millón y medio), mientras el PP apenas superó el 22%.

# Feijóo alienta a votar PP a los «estafados» por Pedro Sánchez

Reclama someter a referéndum la ley de Amnistía: «Así decidiremos todos»

#### MARISA CRUZ MADRID

Alberto Núñez Feijóo replica el eslogan de los socialistas que llaman a construir un dique contra la «ola ultra» en la que incluyen al PP, pidiendo el voto a todos los ciudadanos que se sienten «estafados» por Pedro Sánchez y les conminado a «dar respuesta y decir no al muro, al fango, a la frivolidad, al radicalismo, al independentismo, a las subidas de impuestos, a la amnistía y al Gobierno del bulo».

El líder de los *populares* se expresó así, ayer, en un mitin en la localidad castellano manchega de Tomelloso (Ciudad Real), veinticuatro horas antes de que se celebre hoy en Madrid la concentra-

ción que ha convocado para mostrar su rechazo a la amnistía, a la estrategia de la división, a las subidas de impuestos, a la radicalidad, a las cesiones ante el independentismo y a la política del insulto, características todas que el PP atribuye al Gobierno de coalición PSOE-Sumar.

Feijóo insistió en que las próximas elecciones del 9 de junio «van de algo más» que de afrontar los retos de Europa y ese algo más es, en su opinión, «responder a la mala política que sufre España».

Una política de la que puso como ejemplo el «paripé» protagonizado por Sánchez tomándose cinco días para reflexionar sobre si le merecía la pena seguir

siendo presidente del Gobierno. Una duda a la que el *popular* respondió tajante: «Son los españoles los que no se merecen un presidente como tú».

También cuestionó la aprobación, previsiblemente el próximo jueves, de la ley de Amnistía, una norma, dijo, para la que sería necesario reformar la Constitución. En este sentido, urgió al Gobierno a «someterla a referéndum» para que así «se decida entre todos».

«No queremos», añadió, «un Gobierno tutelado y condicionado desde Suiza con un mediador salvadoreño, ni un Gobierno que dispersa la atención creando líos con alguien», en alusión a los dos conflictos diplomáticos abiertos esta semana con Argentina e Israel.

«No queremos», insistió, «un Gobierno que insulta a todo el mundo y cuya obsesión es dividir a los españoles y en el que los intereses personales de Sánchez están por encima de los generales, ni tampoco un Gobierno desunido en el que el presidente y su partido están cercados por casos de corrupción».

Feijóo hizo hincapié en la necesidad de concentrar el voto en el PP y evitar la división entre diferentes partidos, en clara referencia a Vox. En este sentido, aseguró que esa fragmentación fue la que dio como resultado que la oposición a Sánchez obtuviera 170 escaños el pasado 23-J en lugar de los «190» que él calcula que habría logrado de haberse aglutinado el voto en torno al Partido Popular.

No dudó en acusar a Sánchez de tener como prioridades «la amnistía, silenciar a los críticos e insultar». Y antes esto, recalcó: «Ahora



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

#### Anima a superar el resultado del 23-J concentrando el voto en sus siglas

hay muchas más razones que el 23-J para votar al PP» porque muchos han podido comprobar que su voto «ha servido para pagar los favores a los independentistas».

Tras atacar con dureza la gestión de su rival socialista que, dijo, no duda en tratar de «dispersar la atención» sobre los casos de corrupción que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno, creando problemas con terceros —en alusión a los conflictos diplomáticos con Argentina e Israel—Feijó propuso una política «centrada en las personas y en las empresas», una política que afronte el «problema del agua», que garantice el «empleo estable y continuado» y que «una y no divida» a los españoles.



# El extremo bulo

El lunes se presentó en el Congreso el libro La extrema izquierda en Europa Occidental (Tecnos, 2024). Los autores se acompañaron del portavoz popular, Miguel Tellado, y del catedrático Blanco Valdés. El libro identifica a todas las fuerzas que se sitúan a la izquierda de la izquierda convencional -socialdemócrata o centro izquierda- en el continente. Como a cada país le corresponde un capítulo –a los que suma otros cuatro con análisis comparados-, cada «extrema izquierda» tienes sus propias particularidades. Por eso, definir y explicar la categoría fue un desafío para los profesores Edurne Uriarte y Ángel Rivero. Optaron por la conceptualización sencilla, en razón de la autoubicación ideológica

Los analistas

no utilizan el

izquierda»

término «extrema

de sus votantes y la ubicación del partido.

También se decidieron por la justificación sencilla. El uso del sintagma facilita la comparación y equiparación con lo que se identifica con mayor naturalidad y

soltura como «extrema derecha». Aclaran que el uso de la expresión no presupone la existencia de actitudes antidemocráticas en esos partidos. La puntualización es relevante por dos razones entrecruzadas: porque la disciplina solía emplear la etiqueta «extrema» para ubicar a los partidos al otro lado del perímetro institucional; y porque si el uso del término «extrema izquierda» no implica admitir sus inclinaciones iliberales

-aunque el subtítulo dé por hecho que las hay, más o menos acentuadas: Iliberalismo y amenazas para la democracia-, el término antitético, «extrema derecha», debería ser testado con el mismo decantador.

Sin embargo, los autores descubrieron la facilidad y ligereza con que se emplea el término «extrema derecha» y lo que cuesta encontrar la locución «extrema izquierda», que constituye, según Rivero, «un ángulo muerto de la política extremista en Europa». Ayer, la candidata de Podemos, Montero, dijo: «La UE es pura hipocresía». La frase puede no ser un exceso, lo que no debería variar es su catalogación en relación con el emisor. Los partidos de esa izquierda de la izquierda no condenan el totalitarismo comunista y además se muestran condescendiente con tiranías. Aun así, el término «extrema izquierda» resulta esquivo y los analistas y politólogos, huidizos. No la encuentran ni la usan porque no la consideran una amenaza. En definitiva, si el oficialismo académico y mediático em-

pleara la noción «extrema izquierda» rebajaría los efectos que pretenden provocar cuando hablan de «extrema derecha».

El esfuerzo intelectual de los autores llega a tiempo como verificador y tarde a efectos comparati-

vos. El orfeón de Sánchez ya ha variado la partitura. Para el 9-J ha sustituido el término «extrema derecha» por «derecha y ultraderecha». No sólo cambia el prefijo sino que vincula a la derecha de la derecha con el centro derecha, estableciendo una relación de dependencias e influencias mutuas. Sobre este reclamo construye el PSOE su campaña. Y sus terminales de propaganda eluden distinguir, a la



#### IGLESIAS SE LANZA CONTRA LA PRENSA

El líder espiritual de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó ayer, en un acto para promocionar la candidatura 'morada' a las elecciones del 9-J, que en España «los grandes corruptos tienen carné de periodistas». Después señaló expresamente al director de La Sexta, Antonio García Ferreras, y afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le tiene «miedo».

derecha de los populares, entre el eurogrupo de los conservadores y el de Identidad y Democracia. El bulo y revoltijo especulativo es teóricamente flácido aunque electoralmente útil, pues permite a Sánchez disimular sus carencias y renuncias –a liderar un proyecto con su partido– y trasladar a Europa su binario combate. Si la derecha crece -por eso las mezcla-, él gana... otro pírrico día.

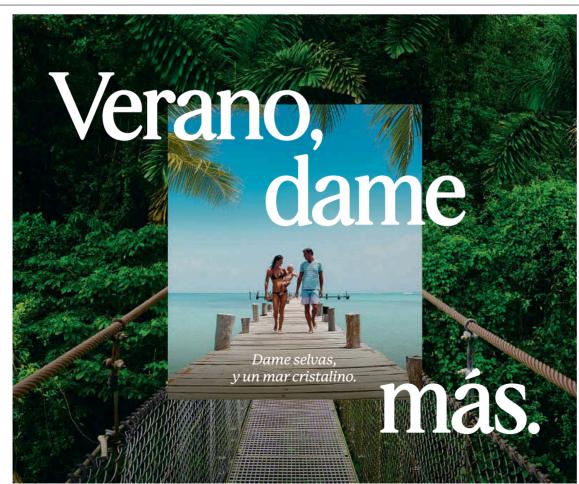

HASTA 500€ EN CUPÓN REGALO DE El Corke Inglas





— CARIBE —

República Dominicana | Punta Cana

Hotel Vista Sol 4\* • TI + 🛪 790€ 9 días | 7 noches

México | Riviera Maya Hotel Riu Lupita 5\* • TI + 🛪 9 días | 7 noches

990€

República Dominicana | Punta Cana Hotel Impressive Punta

Cana 5\* • TI + 💥 9 días | 7 noches

1.000€

Cuba | Cayo Santa María Hotel Playa Cayo Santa María 5\* • TI + ₹ 1.144€ 9 días | 7 noches

México | Riviera Maya Barceló Mava Grand Resort 5\* • TI + 🛪 9 días | 7 noches

1.161€





EL MUNDO. Domingo, 26 de mayo 2024

# ESPAÑA

# 25 de mayo de 2014: Y ya nada volvería a ser igual

Podemos y Vox nacieron ese día: suerte inversa, como exhiben 10 años después. Y ese domingo, Ucrania inició el no retorno

Si una vez hubo un Sábado Santo comunista, aquello fue el Domingo de Resurrección rojo, que cuatro décadas, y no tres días, llevaba moribundo ese dios.

Aquel 25 de mayo de 2014 - ayer hizo 10 años -, domingo-como hoy-, de elecciones europeas -como en dos semanas-, impuso una foto en portada,

primera de **Iglesias**: en EL MUNDO, con una mirada amenazante que llenaba un periódico; en El País, esbozaba un aplauso conjolgorio a su espalda, de Monedero, de Teresa Rodríguez y de un trozo del cuerpo de Errejón. En ABC, sin embargo, aún confiaron en Cospedal y Arias Cañete en portada, vencedores numéricos, con el labio caído ella y un susto tremendo él. Esa noche el bipartidismo se dejó cinco millones de votos. Nacía otra España política en otra Europa. Y no solo por la izquierda, aunque hay que comenzar por ahí.

Los 2.829.145 votos que sumaron Izquierda Unida y Podemos eran el mejor resultado histórico de esa izquierda a la izquierda de Ferraz, que con el mejor Anguita firmó 2,6 millones y con el mítico PCE nunca superó los dos, desde esa legalización de Sábado Santo del 77. Pero, además, esos casi tres millones de votos rojos emergían en unas Europeas y eran el 18%, cuando los topes previos en generales eran un 10,77% de Carrillo (1979) y un 10,54% de Anguita (1996). Hay que aclarar un equívoco común: al 18% contribuyó mucho más IU (10,03%) que Podemos (7,98%). Pero si los diarios no se acordaban (casi) de Arias Cañete ni de Elena Valenciano (cabeza de lista del PSOE, compareció

con Óscar López, hoy mano derecha de Sánchez), quién se iba a acordar de Willy Meyer. Ni en IU dudaban de dónde estaba el futuro.

En ese futuro aparecían nombres de un pasado. Consultados de urgencia, uno de ellos, aún leal comunista, lamentaba: «Nos han ganado en Rivas y hace tres días íbamos juntos». Efectivamente, en ese feudo, aquel domingo, Podemos logró el 21% e IU, el 17%. En otra consulta rápida, en este caso, a un neomorado, ante la pregunta: «¿Iglesias es aquel



**LUIS FERNANDO** 

LÓPEZ

que...?», la respuesta fue: «Sí, pero Tere va segunda y Urbán, séptimo», dejando clara su raíz anticapitalista-troskista, en IU hasta 2008, bajo la marca Espacio Alternativo. Dos mensajes bastaban para aventurar que lo que había unido dios (resucitado, recuerden) lo separarían pronto sus hombres (rojos), ob-

cecados, entre familiares, por quién le gana a quién o quién es el mío.

Este 9-Jese espacio político vuelve a concurrir quebrado, exhibiendo el final de su década prodigiosa -aún en Moncloa- y menguante-ni la mitad de escaños-. El horizonte conjunto está a un abismo de aquel 18%. Alrededor del 10% dan los sondeos, es decir, lejos del tope UE de la propia IU (13,4%, 1994). Tantas vuelas para... y volver y volver y volver.

Si las elecciones de 2024 certifican el repliegue de esa izquierda se debe sobre todo a la pulsión aniqui-

que el Juan por el camino. Cuando arrastra jirones, que... Con él, Podemos de Castilla y León cayó de 10 procuradores (2015) a dos (2019) v de dos a uno (2022). Número 3 europeo es. Justo un puesto por delante aparece Isabel Serra, la 16 en 2014. Aupada entonces por el ala anticapitalista, llegó a liderar en Madrid una lista contra el pablismo. Vio pasar todas las guerras mientras cambiaba de bancada, de aliados o, simplemente, de amistades. Resiste por lo único fiable: la sintonía con el clan de Iglesias, que no tardó en imponer en casa los peores usos. La decrepitud alcanza hoy, pero la carcoma estaba en el principio.

Sobre Lola Sánchez, que era cuarta en la lista morada fundacional para Europa, la wikipedia incluye es-

te incunable: «Iglesias le encargó dos tareas: espiar a Urbán (no lo hizo) y presentarse a las primarias de Podemos en Murcia contra Urralburu, seguidor de Errejón». Esta joya sería un chiste hacker si no naciese de su propia confesión hace un año. La formación que juega su última bala el 9-J, tras un infinito de traiciones, acabó reducida a un grupo de devotos del joven cuyo rostro pusieron como logo en su primera papeleta, que ahoralidera Irene Montero, como su predecesor, criada en las Juventudes Comunistas, cantera mayor de un único espacio que hoy, y en 2014, se presenta como si fuesen dos.





www.voxespaña.es

Abascal (3º, izda.), con la cúpula de Vox de 2014.

CAMBIAR

Dimitió en la Navidad de 2015 y ha reaparecido en primera línea hace un mes, como secretaria de Organización de Sumar, es decir, para intentar lo imposible a este lado de la izquierda, en incesante refundación.

Veamos un ejemplo de la lista de Sumar el 9-J. Fabio Cortese tiene 32 años que le han permitido ser un prominente adolescente comunista y entre los líderes de Juventud Sin Futuro, cuña del 15-M; aliado mediático de Iglesias en La Tuerka; impulsor desde el ala comunista de la fusión con Podemos para aupar a Carmena... Rompió con su pretérito y abrazó el errejonismo; como asesor en la Alcaldía, firmó el registro de Más Madrid que les divorciaba de Podemos... Resurgió en la lista de Sumar del 23-J (suplente), y va el 25 para Europa. En el 4 está Manu Pineda, en el PCE desde los 90, cuando nació Cortese. Maneras de vivir en el Salvaje Oeste; reinvención de nunca acabar.

Aquel 25 de mayo de 2014 tuvo otra novedad en las portadas: el triunfo del Frente Nacional en Francia; tema secundario aquí porque la extrema derecha no existe en España, ripio clásico durante décadas, aunque justo habría aflorado ese domingo de debut de Vox. Con 246.833 votos, ni una décima parte de los logrados por el rojerío, se quedó a 1.740 de lograr un eurodiputado. Todavía no era Abascal su líder, sino Vidal-

Quadras, con Espinosa de los Monteros (hijo) a la derecha, dos caídos ya. Fueron la undécima formación y la primera sin representación, detrás de Compromis-Equo. Tanto después de esa decepción, como en días recientes, Vox vivió puñaladas, escándalos y disparates argumentales sin descomponerse, disciplinados hasta para rendirse, a diferencia de sus equivalentes por la izquierda.

A mitad de la última década, en 2019, Vox ya estaba por delante de Unidas Podemos. Yhoy se ven blindados ante los intentos de absorción del PP, a diferencia de Ciudadanos, con hechura fantasmal hoy

y nacido como partido nacional ese mismo 25 de mayo de 2014 (dos escaños). Abascal, además, emerge como pivote europeo de todas esas derechas radicales que no lograron pactar un portavoz para el primer debate electoral europeo. Son nacionalistas sobre todas las cosas, unidos por el rechazo a lo ajeno, sea el izquierdista -«zurderío», diría Milei- o el extranjero, especialmente si es de otra confesión religiosa. Es su momento, de manera nítida en Europa y, en España, aunque aquí, paradójicamente, la izquierda fía su empuje al miedo al ultrerío. Vox ya ha superado la fase del qué dirán. Está en la ola, anfitrión hace una semana de Le Pen y Milei, con vídeo de apoyo

de Meloni, a la que Von der Leyen, y Feijóo, ya ha validado como socio deseable. Irreconocible Europa sólo una década después.

P.D. Los diarios de ese 25 de mayo, entre Iglesias, Le Pen y el festejo de La Décima, llevaron a portada la victoria de Petro Porosehenko - ejército, idioma y fe eran sus principios, nacionalistas- en las elecciones de Ucrania, boicoteadas en el Este pro ruso. Llevaban un mes a tiros; Europa, en guerra. Y sólo avanza a peor.



Iglesias, antes de la rueda de prensa tras el espectacular resultado en las Europeas'2014 (5 eurodiputados). SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

ladora del camarada torcido y a la fragilidad orgánica. Errores estratégicos, excesos y/o defectos programáticos, malas compañías, las cloacas o el propio contexto fueron las tres menores comparados con la autodestrucción. Tiene algo de adicti-

vo navegar en esas biografías. Folletín. En las listas vigentes de Sumar y Podemos se descubren pocos vivos una década después. En Podemos, un par. Un tal Juan Pablo Fernández Santos, noveno suplente en 2014, es número 3 en 2024 sin dejarse más

Izquierda Unida sólo existe ya-no es poco, para la expectativa-como manantialy armadura de Sumar. En la lista de IU de 2014, ocupó el tercer puesto **Urtasun**, hoy ministro y portavoz de **Yolanda Díaz**. Y en el número 10 aparecía Lara Hernández, portavoz de La Acampada de Sol, en aquel 15-M de 2011, y un mes después de las Europeas de 2014 en el grupo que tomó la dirección de IU con Garzón. Fue responsable de Convergencia, es decir, encargada de propiciar la reunificación con Podemos. Las biografías de esta década en la izquierda dibujan un adictivo folletín

Ni las puñaladas repetidas socavan Vox. Disciplinados hasta al rendirse



# Robles habla de «genocidio» en Gaza en el despliegue del Día de las Fuerzas Armadas

La ministra, abucheada al principio del desfile en Oviedo, eleva el tono e Israel la acusa de «hacer suyo el relato de Hamas»

# MARINA PINA OVIEDO

ENVIADA ESPECIA

Margarita Robles elevó ayer el tono en la crisis diplomática con Israel al ser la primera ministra socialista del Gobierno en calificar de «auténtico genocidio» la intervención en Gaza. Lo hizo en plena crisis diplomática con el país que preside Benjamin Netanyahu, en una entrevista que emitió Televisión Española poco antes de que diera comienzo en Oviedo el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Preguntada por el reconocimiento español del Estado palestino, la responsable de las Fuerzas Armadas descartó que la tensión diplomática tenga consecuencias en la relación entre los servicios de inteligencia de Israel y España. Y al expresar su opinión sobre el ataque de Netanyahu sobre la Franja, afirmó sin rodeos: «Es un auténtico genocidio

La embajada de Israel en España respondió anoche en la red social X acusando a Robles de «hacer suyo el relato falso e infundado de la organización terrorista Hamas». «Israel lucha en Gaza de acuerdo con el derecho internacional en una guerra contra Hamas que ni empezó ni quería, consecuencia de la masacre sin

### Robles invitó a 200 familiares de los 88 caídos en estos seis años

La ministra y Marlaska fueron pitados por el público

### Los Reyes recibieron vivas y aplausos de la gente de la calle

precedentes perpetrada el pasado 7 de octubre», añadió, recalcando que Hamas «utiliza a su población como escudos humanos y que todavía mantiene secuestrados a 125 israelíes».

Robles descartó ayer que vaya a haber represalias en la colaboración que ambos países mantienen en la lucha contra el terrorismo. Pero el viernes Israel anunció que cortaría las conexiones del consulado español en Jerusalén con los palestinos



El cabo guía del paracaidista que ha portado la bandera nacional. EF



Grupo de carros de combate Leopard durante el recorrido. PACO PAREDE



*Grupo de regulares de Ceuta cerraron el desfile con su paso lento.* RIMADA



#### **ANÉCDOTAS**

DESFILE AÉREO. La orografía de Oviedo hizo imposible hacer el desfile aéreo, por lo que se tuvo que celebrar el día anterior en Gijón, donde además la Patrulla Águila realizó una aclamada exhibición.

LESIONES. La Reina Doña Letizia tuvo que calzar zapatillas por la fractura limpia que tiene en el dedo central del pie derecho. Además, lleva una plantilla de carbono en el pie para no mover el dedo cuando camina. Ello no le impidió cumplir con su papel institucional.

LA CABRA. La mascota de la Legión es uno de los elementos más aclamados de todos los desfiles. La Legión, que camina con una cadencia de 160 pasos por minuto, llevó este año a un carnero de dos años llamado Baraka, que significa suerte en árabe. Fue muy aplaudido y no perdió el ritmo.

lestino por parte de España y las declaraciones «antisemitas» de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que usó la expresión «desde el río hasta el mar», que la comunidad judía interpreta como una llamada al exterminio de Israel.

Se da la circunstancia de que Robles fue ayer protagonista involuntaria del desfile que presidieron los Reyes en la capital asturiana. Un cuarto de hora antes de las doce de la mañana, la ministra de Defensa se incorporó a la línea de saludo donde el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón, y el jefe del Cuarto Militar, el general Gracia Cirugeda, esperaban a los Reyes. En ese momento el público de los balcones de la Avenida Hermanos Menéndez Pidal y algunos desde las vallas, comenzaron a abuchear y pitar a la ministra. Coincidió con su presencia en la zona de autoridades, aunque también se escuchó algún exabrupto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, objeto de insultos en casi todas las citas cas-

A las doce de la mañana, los Reyes hicieron aparición en la avenida y el público rompió en vivas y ovaciones. El viernes Felipe VI ya había presidido la revista naval en Gijón. La Reina, asturiana de nacimiento y Princesa de ese título durante una década adaptó la solemnidad del traje que se exige en los actos



castrenses a sus circunstancias particulares. Doña Letizia tiene una fractura limpia en la falange proximal del dedo central derecho de ese mismo pie. Una lesión que le con-

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia durante el acto. J. L. C. / EFE firmaron el pasado 5 de mayo los médicos y que sólo tiene una solución: aplicar una sindactilia terapéutica uniendo el dedo al de al la-

do, y caminar lo menos posible y en zapato plano y ancho. Es por ello que la Reina se vio obligada a vestir en este acto un traje de chaqueta y unas zapatillas.

Ello no impidió a Doña Letizia aparecer con una gran sonrisa en una tierra que le es cómoda. Y los ovetenses correspondieron. Miles de personas se arrancaron entonces en vivas y aplausos a los Reyes. Que saludaban sin cesar a la izquierda, a la derecha y hacia el cielo, a las ventanas de los vecinos que tenían una visión privilegiada.

Por la Avenida Menéndez Pidal se realizó el recorrido militar. Un desfile en el que participaron 3.293 efectivos, 13 carros de combate, 108 vehículos sobre ruedas y 36 motos. Los Reyes llegaron acompañados del jefe del Cuarto Militar y fueron recibidos por la ministra y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, además del presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Una vez el Rey pasó revista al Batallón de Honores de la Guardia Real, un cabo de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio protagonizó el tradicional salto con la enseña nacional. Tras izar la espectacular bandera de 54 metros cuadrados y 15 kilos, se rindió homenaje a los caídos por España. Con ellos en la memoria de todos, al toque de oración la Patrulla Águila realizó un pase por el luminoso cielo de Oviedo.

Este año no siguieron más aeronaves a la Águila, puesto que se decidió que el desfile aéreo se reaPatrulla Águila comenzó el desfile motorizado. Y un desfile a pie. Una vez más los legionarios fueron los más aclamados y en esta ocasión desfiló junto a ellos un borrego macho de dos años llamado Baraka.

Tras el desfile, las autoridades se dieron cita en el hotel Reconquista, donde se ofreció un vino español en el que la ministra de Defensa dijo que este era un día muy especial por tener a la Princesa de Asturias



I. RIMADA / E.P.

UN HERPES ZOSTER. La ministra Robles tiene el ojo izquierdo afectado por un herpes zoster, por lo que no se pudo quitar las gafas de sol.

lizara en Gijón el día anterior. Una fórmula nueva y que fue un gran acierto, pues las condiciones urbanísticas del entorno de la Playa de San Lorenzo permitieron, además del desfile, ser testigos de una exhibición aérea que fue muy bien acogida por los miles de ciudadanos que la presenciaron. Así que tras la

dentro de las Fuerzas Armadas. El Rey, por su parte, destacó la importancia de que las familias de los fallecidos en acto de servicio estuvieran presentes. Este año, la ministra invitó a las familias de los 88 soldados que han muerto en los seis años que lleva al frente de las Fuerzas Armadas.

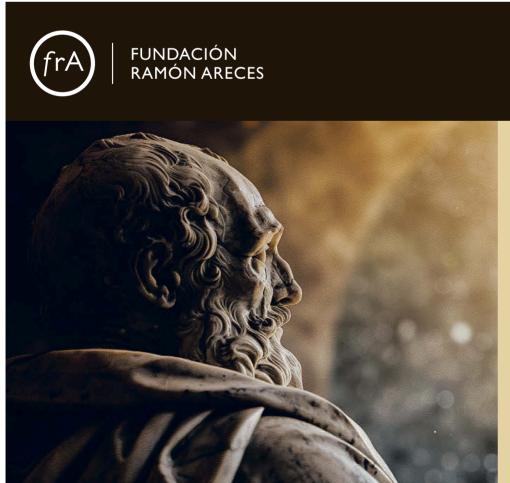



MESA REDONDA

# Tendencias del pensamiento emergente: ¿podemos confiar en la ciencia? Miradas filosóficas informadas

Antonio Diéguez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, Mauricio Suárez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid y Félix Ovejero, Profesor de Metodología de las Ciencias Sociales y Filosofía Política en la Universidad de Barcelona protagonizan un nuevo diálogo organizado por la Fundación Ramón Areces y el Colegio Libre de Eméritos. En esta ocasión los ponentes intentarán responder a la pregunta de si puede esperar algo (bueno) la ciencia de la filosofía.

#### Jueves, 30 de mayo de 2024, 19:00h

SEDE: C/ Vitruvio 5. Madrid

Asistencia gratuita hasta completar aforo. Necesaria inscripción online previa en **www.fundacionareces.es** 

**18** EL MUNDO. Domingo, 26 de mayo 2024

# ESPAÑA



La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso de los Diputados. BERNARDO DÍAZ

# Hombre en el Registro, mujer en VioGén

Interior autoriza a la Policía a inscribir en el sistema a varones como 'maltratadas'

#### QUICO ALSEDO MADRID

Dos varones que han denunciado agresiones de sus parejas han sido inscritos por la Policía Nacional, según ha podido saber ELMUNDO, como mujeres maltratadas en el registro de protección del Ministerio del Interior, el denominado Sistema Vio-Gén, puesto en marcha tras promulgarse la Ley contra la Violencia de Género hace 20 años, y en el que hasta ahora exclusivamente se inscribía a mujeres en peligro de ser agredidas o dañadas por hombres.

El registro de estos dos varones en un espacio reservado a mujeres maltratadas se ha realizado a instancias de la Ley Trans, en vigor desde febrero del año pasado, y pese a que estas personas no han optado al cambio de sexo al que faculta la norma a cualquier ciudadano, alegando, sin más, el hecho de sentirse íntimamente más identificados con su sexo no biológico que con el de nacimiento.

Los agentes se han amparado, más directamente, en las nuevas directrices policiales emanadas desde la Secretaría de Estado de Interior para llevar a la práctica policial lo dispuesto en la Ley Trans, a las que ha tenido acceso este diario, y que facultan a otorgar la protección reservada a mujeres maltratadas a hombres registrales que simplemente se sientan mujeres, y que la reclamen con la credibilidad suficiente a los policías en el momento de su denuncia. Queda a la decisión discrecional del «agente protector» de turno hacerlo o no.

Estos dos casos de inclusión de hombres registrales en el sistema de protección a mujeres han tenido lugar en Andalucía, según ha podido saber este diario. El primero de ellos acaeció el 17 de febrero pasado, cuando en el Centro Provincial de Sevilla del Instituto Andaluz de la Mujer se recibe notificación de un caso de violencia de género y se solicita que trabajadores del centro entren en contacto con una persona para ayudarla de forma urgente.

Al llamarla telefónicamente para poner a su disposición los recursos del centro, el trabajador que realiza la comunicación se sorprende al escuchar una voz masculina, y llega a pensar que se trata de un error.

Tras colgar el teléfono, responsables del centro se ponen en contacto con la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de Sevilla, el grupo encargado por el plan nacional contra la violencia de género de atender a las posibles víctimas. Desde allí se les indica que no hay error: la demanda del varón ha sido valorada por los agentes que han atendido su denuncia y el riesgo que su situación entraña con respecto a su posible agresor, otro hombre. La decisión, perfectamente legal, ha sido otorgarle la condición de mujer a efectos del Sistema VioGén para al menos poder ser protegido, o más concretamente protegida, por las disposiciones de la Ley de Violencia de Género.

Según ha podido saber este diario, las responsables del Instituto Andaluz de la Mujer se sorprenden, por la discrecionalidad que la directriz otorga al agente policial de turno a la hora de atribuir un sexo u otro, pero un mes después, en unas jornadas sobre violencia de género en entornos digitales en Bormujos (Sevilla), responsables de la UFAM despliegan las nuevas directrices del Ministerio de Interior: se puede registrar en VioGén a hombres con apariencia de mujer sin necesidad de que hayan sido cambiado su sexo en el Registro Civil.

Este diario ha accedido a las directrices enviadas a las distintas comisarías por la Secretaría de Estado de Seguridad a principios de este año.

En ellas se establece, bajo el epígrafe «Víctimas que han cambiado su sexo de masculino a femenino», que, cuando «no hay rectificación de la inscripción registral» —es decir, cuando la persona sigue siendo registralmente varón—, «el agente protector tendrá en cuenta las circunstancias que rodean a la víctima, con el fin de valorar su identificación con el sexo femenino, aunque no haya procedido a la modificación de la mención registral, pudiendo consultar a esta Administración central en caso de que el contexto genere dudas», reza el texto.

El cambio de sexo en el Registro Civil se realiza con supervisión judicial y, aunque finalmente se apoya mayormente en la pura subjetividad de la persona, se concede después de dos entrevistas en profundidad separadas por varios meses.

Reciben protección aunque no formalicen el cambio de sexo

Ya hay dos casos en Andalucía de agredidos por sus compañeros

Se deja en manos de los agentes valorar la identificación Interior se apoya, para fundamentar esta directriz, en una antigua circular de Fiscalía General del Estado, la número seis de 2011 en concreto, que dice que, «aunque la mujer transexual no haya acudido al Registro Civil para rectificar el asiento relativo a su sexo, si se acredita su condición de mujer a través de los informes médico forenses e informes psicológicos por su identificación permanente con el sexo femenino, pueden ser consideradas víctimas de violencia de género».

La circular en todo caso fue promulgada cuando no existía norma que facultara a cambiar de sexo ape-

3

Casos. Madrid conoce 3 posibles fraudes: hombres denunciados que se convierten en mujeres para ser protegidos por la ley

lando solamente a la subjetividad de cada cual.

En el segundo caso, un hombre con pasaporte peruano de sexo masculino pero que se definía con nombre femenino acudió al Instituto Andaluz de la Mujer para solicitar asistencia. Venía de poner una denuncia contra otro hombre por violencia de género en un juzgado de Granada, tras lo cual la Policía le dio de alta en el Sistema VioGén. Se le etiquetó en la base de datos con riesgo bajo y se le asignó un recurso policial de seguimiento, de los reservados a mujeres. Por parte de la comunidad autónoma, al ser su sexo acreditado el masculino, se le derivó al Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía y a una asociación del ámbito LGTBI.

La Comunidad de Madrid ya elevó hace dos meses dudas al Ministerio de Igualdad sobre posibles usos irregulares de la nueva normativa de cambio de sexo por parte de varios presuntos agresores sexuales detectados por la administración regional. Se trató de tres casos de hombres denunciados por violencia de género y que, tras convertirse registralmente en mujeres, se habían acercado a los mismos recursos que atendían a sus ex parejas, sembrando el pánico entre los trabajadores sociales de estos recursos. Al igual que en estos casos de Andalucía, se habían acogido a su nueva condición de mujeres para pedir ser protegidos por la Ley contra la Violencia de Género.

Madrid había detectado también un número indeterminado de peticiones de información sobre la ley de VioGén por parte de varones recién cambiados de sexo, y elevaba a Igualdad su sospecha de un fraude a la Ley Trans en una mayoría de estos casos, como informó en exclusiva este diario. Ahora, con los casos andaluces, emerge que los propios policías pueden atribuir la condición trans a quienes denuncien a sus parejas sin que consten en la directriz de Interior requisito alguno, más allá de la propia impresión del agente.

# Media docena de tiroteos en la Costa del Sol en unos meses

La mayoría, relacionados con el narco y los ajustes de cuentas

#### SILVIA MORENO SEVILLA

La oleada de violencia no cesa en la Costa del Sol. En los últimos meses. se han registrado siete tiroteos en las localidades de la zona: cinco en Marbella, uno en la vecina Mijas y otro en Estepona, donde la madrugada de este sábado un hombre resultó herido por arma de fuego.

La Policía Nacional ya ha abierto una investigación sobre el último tiroteo en Estepona para esclarecer las circunstancias en las que se produjo. En este suceso, un hombre de 33 años resultó herido.

Al lugar se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de los servicios sanitarios, que trasladaron al herido al Hospital Costa del Sol de Marbella, pero no se teme por su vida. De momento, no se ha practicado ninguna detención.

En cualquier caso, la mayoría de los tiroteos en la Costa del Sol han estado relacionados con el narcotráfico y los ajustes de cuentas. Así fue con los ocurridos el pasado abril. El día 2 de abril en la urbanización Los Naranjos de Marbella, un joven de 21 años resultó herido por dos impactos de bala sobre las 00.15 horas. Tres hombres, vestidos con prendas de colores vivos, abordaron al joven e iniciaron un forcejeo por un macuto que contenía droga.

Tras una exhaustiva investigación, la Policía Nacional logró identificar a los presuntos autores de los disparos y el 7 de mayo detuvo a tres personas. Entre los arrestados había un hombre con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Francia por pertenencia a organización delictiva. También se practicaron siete registros domiciliarios, entre Málaga capital, Mijas y Marbella. Los investigadores localizaron una pistola con silenciador, dos armas simuladas, nueve kilogramos de marihuana, tres balizas, 21.000 euros en efectivo y un pasamontañas, entre otros efectos.

Un niño muerto. Ese año, murió un menor en un tiroteo en Marbella en un ajuste de cuentas en el que nada tenía que ver.

El pasado 13 de abril hubo otro tiroteo en Marbella en un establecimiento de hostelería del centro comercial de Guadalmina. Allí resultó herido un ciudadano albanés, de 33 años, que recibió diez disparos, la mayoría en las extremidades inferiores. El autor, otro varón, abrió fuego contra él, en un nuevo ajuste de cuentas, como certificó después la Policía Nacional.

Los hechos se produjeron, a las 21.00 horas, cuando la víctima se había citado con una persona para tratar unos asuntos en un bar. Allí, recibió varios tiros, de manera sorpresiva. La inmediata asistencia de un médico, libre de servicio, que se hallaba casualmente en el restaurante, le salvó la vida, al hacerle un torniquete que evitó que se desangrara.

El 3 de mayo, en un amplio dispositivo, la Policía Nacional detuvo en Sevilla a dos personas de origen albanés relacionadas con este tiroteo en Marbella. Entre los arrestados está el presunto autor material de los disparos: un varón con antecedentes por secuestro y tenencia ilícita de armas, y otro que habría citado a la víctima en el bar donde fue tiroteado.

Esta espiral de violencia ha motivado que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pidiera a la Subdelegación del Gobierno que la capital de la Costa del Sol fuera una «prioridad» para ellos. A pesar de los últimos tiroteos, los datos sobre criminalidad muestran que en Marbella se ha producido una disminución del 7,4% de los «delitos habituales», según las cifras que maneja Muñoz.



Un bombero, en el lugar donde ocurrió el derrumbe. EUROPA PRESS

# Muere un bombero en Vigo mientras revisaba un edificio en mal estado

El fallecido es Sergio Sanlés, de 49 años

VIGO La muerte de un bombero en el derrumbe de un inmueble en mal estado ayer en Vigo ha conmocionado a la ciudad gallega, que ha decretado dos días de luto oficial con las banderas ondeando a media asta, informa Efe. El accidente laboral se produjo hacia las 11:30 horas, cuando el miembro del servicio de emergencias Sergio Sanlés, de 49 años, que llevaba dos décadas en el cuerpo, se disponía a abandonar la construcción en la que estaban actuando por los problemas que tenía en la cubierta. Era una intervención rutinaria, habían comprobado un derrumbe

en el tejado y ya estaban dando cuenta a Urbanismo y trasladando que la zona quedaba balizada cuando, según ha relatado el jefe del servicio de bomberos, Guillermo Domínguez, «se vino abajo la primera planta» del número 127 de la Avenida de Beiramar, que sorprendió a Sanlés.

El aviso al 112 Galicia llegó por parte de un particular que se encontraba con el bombero y la Policía Local. Los gestores de Emergencias informaron al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-o61, que movilizó una ambulancia, y a la Policía Nacional. Las urgencias sanitarias solo pudieron certificar el fallecimiento.









**PROYECTO GRATIS** un proyecto de su oficina

gratuito y sin compromiso



Ahora usted puede alguilar sus muebles y disfrutarios cómodamente mediante un contrato de arrendamiento

# **GRAN MADRID**



Miembros de la Coordinadora de Músicos de Teatro Musical, en la Gran Vía de Madrid, la Meca del género en España y la tercera ya del mundo. BERNARDO DÍAZ

# El basta ya de los músicos de los musicales: «Estamos al límite»

 Lanzan por primera vez una coordinadora: son los únicos artistas teatrales sin convenio y algunos hasta son sustituidos por grabaciones mientras el género bate récords
 «Hay empresas que sólo quieren forrarse»

#### RUTH DÍAZ MADRID

Se proclama en salmodia que Madrid es la tercera potencia mundial en musicales, por espectadores, nada menos que tres millones, facturación y turismo, pero la enhorabuena esconde una alarma: «La olla acabará explotando. En absoluto se está viendo reflejado en las condiciones de los artistas». Sobre todo, de los músicos: «Estamos al límite». Con una lista de agravios y abusos tal que, por primera vez, se han organizado en una Coordinadora de Músicos de Teatro Musical (CMTM). Suman 250 miembros ya, pese a ser un gremio que nunca se movió en un todos a una

Y estimado espectador, un aviso: hay musicales sin músicos. Sí, musicales sin músicos tocando en el foso. La propia patronal APTEM admite ser conocedora de la anomalía. Stage Entertainment España, la productora líder (una de cada tres entradas), admite que le «preocupa enormemente, porque se está engañando de algún modo», tal y como señala Yolanda Pérez, directora general de Stage. También es vicepresidenta de APTEM (Asociación de Productores y Teatros de Madrid).

«Somos los únicos trabajadores del sector que no tenemos convenio laboral que nos regule y estamos a merced de las empresas», asienta Gabriel Sterpein, guitarrista con más de 30 años de trayectoria y 14 en el género. Lo que a vuelapluma se resume en que ni siquiera tienen fijado el mínimo de jornada, tabla salarial, antigüedad o indemnización específica por despido, bajas médicas o vacaciones adaptadas, multiplicándosela «precariedad, desprotección, can-

sancio o falta de continuidad... y el miedo, porque si te quejas quedas señalado» para el futuro. Y lo que, al detalle, se traduce en que ellos mismos deban formary descontar de sus propios salarios el del músico suplente; que deban usar sus propios instrumentos, que pueden costar «5.000-10.000 euros» y sin seguro, sufragando el mantenimiento; que hay ensayos que no se pagan; que encadenan el tope de nueve funciones semanales, sin descansos regulados, o que, estimado espectador, se grabe su música en directo, sin negociar el caché o sin siquiera notificarlo, para luego sustituirles en shows posteriores, sin advertir al público o bajar el precio.

«La mayoría de las veces no se nos ve y, hay una jugada muy sucia que se está haciendo, que es grabar funciones en directo y luego hacer giras o temporadas con esa grabación», confirma Aitor Antruejo, guitarrista con más de 14 años dedicado a la música y cinco en teatros. «Imagina que el periodista tuviese que llevar su ordenador de casa a la redacción. El de la luz no viene con su cañón de luz al teatro. Yo llevaba mi guitarra eléctri-

Millones de entra des. Madrid se ha convertido en la tercera capital de los musicales, tras Nueva York y Londres, con unos tres millones de entradas al año. ca, la acústica, la española... Y en asuntos de salud laboral: tocamos en lugares húmedos, sin calefacción. No me puedes poner una silla de instituto para tocar o a 10 centímetros del músico de al lado o de una caída de 15 metros», protesta. Añade Carlos Sánchez de Medina, con casi tres décadas como contrabajo y bajo eléctrico y 17 años en la industria: «Hay gente diciendo: Esto es un gran musical', cuando tienen a un señor dándole al play. Estás mintiendo al público. Y si tiene dos músicos, los tiene pagándoles un salario ridículo. Se están ahorrando un montón de dinero vendiendo el espectáculo como si fuese el mismo». Lo que, además, supone una degradación de la especialidad, a la zaga de Broadway o Londres.

«Ir a un musical con música grabada no es ir a un musical», sentencia la

# **GRAN MADRID**

directora de Stage. «En bastantes casos se está haciendo, y cada vez más. Madrid se ha convertido en potencia, pero está atrayendo a gente que piensa que con un musical se va a forrar v escatima en lo no escatimable. No quieren hacer un musical de altísima calidad, sino aprovechar para ganar dinero. Es muy triste». Parejo al boom, proliferaron oportunistas. «Muchos nuevos están aplicando la normativa inexistente», reivindica.

Con 25 años en la cartelera madrileña y líderes en butacas, Stage cuenta para El Rey León con 50 músicos contratados, todos con suplente, y «por encima de lo que pagan los de-

Obviamente, tenemos que cuidarlos». No obstante, la práctica no se corresponde con la intención. Reunidos por GRAN MADRID en Gran Vía, epicentro del espectáculo, un nutrido grupo de la Coordinadora describe la tónica que sufren como una situación de «estancamiento desde ha-

ce más de 10 años», anclados como «el agujero por el que se pueden ahorrar» y los «absolutamente peor valorados», pese a que su valía no es asumible por cualquier músico, por su

> The Producers, Elfantasma de la ópera, The Book Of Mormon...

resto de artistas se rige por el Convenio de Teatro de la Comunidad de Madrid, a ellos se les aplica el Estatuto General de los Trabajadores, sin más, o hasta el Convenio del Circo, según convenga, «rozando el fraude de ley o el SMI», afirma



ta ya de las barricadas -véase Los Miserables-alos despachos, retumba en una nota fundamental: «Denostar al género va en contra de todos». La burbuja puede pinchar si



Los músicos, desde el foso, marcan el ritmo. E. M.



Los afectados: «Se está mintiendo. Tienen a un señor dando al 'play'»

#### La patronal: «Al estar en un limbo, tienen situaciones que no merecen»

más», asegura. Tienen un comité de empresa bien consolidado.

Como patronal, avala que «los músicos son tan importantes como actores o técnicos», mientras esperan a que la Coordinadora se oficialice para reunirse. «Estamos superdispuestos a hablar con ellos para que tengan ese convenio, y nos sentaremos a negociar», adelanta. «Como están en un limbo, sí que es más fácil para las empresas que no tienen las cosas muy claras o que los escrúpulos no los tienen muy allá, tenerles en situaciones que no son las que se merecen». Valora, además, que es un personal «muy cualificado». En España, subraya, «tenemos músicos buenísimos y mejores que en la mayoría de los países.

> «versatilidad, preparación y regularidad». Saxofonistas, flautistas, clarinetistas, bateristas, trompetistas... manejan distintos instrumentos y estilos. «Hay musicales con una exigencia musical altísima. Si sólo vienes deuna banda derock, no sabes seguir a un director», explican. A sus espaldas, títulos tan relevantes como West Side Story, Billy Elliot, El Rey León, Matilda, Malinche, Chicago, Grease,

Mientras que el Carlos Sánchez de

Medina. «Me da vergüenza salir de mi casa, decirle adiós a mi mujer, paredondea Gabriel Sterpein. Otro exceso que Yolanda Pérez desconocía: «No es generalizado. Es importante no hablar del sector como un todo».

Sin embargo, la armonía, del bassus músicos no subsisten



EMERGENCIAS MADRID

#### MUERE UN CONDUCTOR DE VTC AL ESTRELLARSE EN UN PEAJE

Un conductor de VTC, de 33 años, perdió la vida en la mañana de ayer tras impactar su vehículo contra un pilar de hormigón en la autopista de peaje R-3, a la altura de Vicálvaro. El siniestro se produjo sobre las 7.00 horas, quedando atrapado dentro del automóvil. Facultativos del Samur sólo pudieron certificar su muerte.

# Un juzgado anula autorizar los parkings del Bernabéu

Desde el Ayuntamiento estudian recurrir este fallo ante el TSJM

DANIEL SOMOLINOS MADRID

Varapalo judicial para el Ayuntamiento de Madrid. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 ha estimado un recurso de la asociación vecinal de Perjudicados por el Bernabéu que anula el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se autorizaba el contrato de concesión de obra para la cons-

trucción y explotación de los aparcamientos del Paseo de la Castellana y de Padre Damián.

Los Servicios Jurídicos del Consistorio ya están analizando esta resolución, con fecha del 23 de mayo. Tal y como ha podido saber este diario, estudian «la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)». En la citada sentencia, la magistrada «atiende a cuestiones formales» como que no se presentó un nuevo estudio de viabilidad económica-financiera tras introducirse

modificaciones en el proyecto una vez que se había sometido a información pública. Asimismo, se imponen las costas al Consistorio.

La parte demandante sostenía que los proyectos autorizados infringían las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en lo relativo al uso de garajes y aparcamientos. Argumentaban, además, que se omitía el trámite de evaluación de impacto ambiental y que carecía, entre otras cuestiones, del «estudio de seguridad específico para el túnel».

En el recurso presentado se aludía también a la «opacidad del procedimiento», mientras que desde el Ayuntamiento se reclamó la inad-

44 - 46 →

Fachada del estadio Santiago Bernabéu. C. FERNÁNDEZ

misibilidad del mismo por considerar que el acto impugnado era «de trámite no cualificado» y había «falta de legitimación activa de la parte actora». Pero esto no ha convencido a la magistrada.

La sentencia sostiene que tanto el estudio de viabilidad presentado por el Real Madrid como el posterior estudio de viabilidad económico-financiera elaborado por la Administración sufrieron «una alteración significativa» tras el trámite de audiencia pública, «siendo el propio Ayuntamiento quien introdujo importantes modificaciones las cuales no fueron sometidas nuevamente a información pública».

La sentencia destaca, al mismo tiempo, que los estudios de tráfi-

co que se han considerado por el Consistorio «sólo se han basado en simulaciones para una hora punta horaria de un día tipo y no para cuando se producen eventos masivos

Por su parte, el Ejecutivo de Almeida incide en que la construcción de estas dos nuevas plataformas de estacionamiento, además de «satisfacer la demanda de aparcamiento», promovería la «movilidad sostenible». Este proyecto, que prevé ejecutar un paso inferior que conecte directamente el Paseo de

la Habana con la calle Padre Damián, contempla la creación de 1.846 plazas, de las que casi un tercio (547) irían destinadas a residentes, vecinos y comerciantes

Según estudios del área de Movilidad, este paso inferior absorberá el 25% del tráfico de superficie. «Unos 200 vehículos/hora que incluyen vehículos pesados», rematan.

# **GRAN MADRID**



# Señor Pepe, un restorán clasicón

Me gusta que abran restaurantes cerca de casa a los que pueda ir sin tener que planificar o reservar. Sobre todo si es agradable y se come muy bien. La improvisación, como el tiempo y el espacio, son los lujos más preciados. Señor Pepe (Castelló, 1) se ubica en el mismo lugar que el efímero Don Dimas.

Pero, al contrario que su predecesor, en Don Pepe se apuesta por clásicos que no pasan de moda, para comilones a los que les gusta disfrutar. Como cada par de meses con el general bonito, que me tiene prohibidos los inventos. Esto es, que no

quiere ni espumas, ni platos orientales, ni esa gente que se autodenomina como vanguardista.

Al general le gusta pedir croquetas, ensaladilla, calamares y esas cosas que le evocan cuando era alférez sin estrellas y hasta el rancho le sabía a gloria. Don Pepe es perfecto. Sirven una ración de jamón con pan de cristal que nunca falla y cuesta 28 euros, aunque te dejan pedir media.

Pedir jamón en los sitios es de ricos, por lo que no es algo que acostumbre a hacer. Después, le dejo que pida una croqueta que yo no como por aquello de las dietas. Es de jamón, bastante líquida. Para terminar, la ensaladilla de langostinos y mayonesa de limón. Es de las pocas que no lleva atún, lo que seguro gustará a mi amiga Rosario, que es de las que considera que poner atún en la ensaladilla es un sacrilegio.

De verdura tiene lo que se cultive en temporada. Guisantes y espárragos en primavera. Les recomiendo que se reserven para la tortilla abierta de gambas con piparras, inspirada en Sacha. De segundo



Uno de los manjares de Señor Pepe, en la calle de Castelló, 1.

Siempre nos quedará... 17.00 - 19.30

hay carne y pescado, preparados de forma muy clásica.

Yo me tomé un rodaballo, pero si me hubiera dejado llevar por las ganas creo que hubiera preferido los judiones con tendones, cigalas y rabanitos. Me disuadió el calor y que no sabía si el general iba a acompañarme en la segunda botella de vino. Otro plato que tiene muy buena literatura son los garbanzos con rabo de toro relleno de foie-gras. (Lo tomaré si voy con pantalón de goma). Pedimos una tabla de quesos de postre y algo de chocolate. Al cardenal, que invitaba, le costó 70 euros o así. Es de esos que no deja mirar la cuenta a sus invitados.

Otro restaurante cercano que también permite improvisar es La Bien Aparecida, en Jorge Juan 8, que al igual que en Cañadío (Conde de Peñalver, 86) se come estupendamente.

#### **CINES**

#### **MADRID**

ARTISTIC METROPOL Calle Cigarreras, 6. Tlfno

nta de entradas: www.artisticmetropol.es. El Señor de los anillos (1978)12.00

14.20 - 22.00 AUTOCINE MADRID Calle de la Isla de Java. 2. Tifno

675744984. Venta de entradas: www.ticketea.com.

CINE CAPITOL Gran Vía, 41. Tifno: 915222229 Venta de entradas: capitolgranvia.com. Hasta el fin del mundo 19.00 Hispanoamérica, canto... 16.00 16.00 19.00 22.00

CINE DORÉ FILMOTECA ESPAÑOLA Santa Isabel 3. Tlfno:

913691125. Venta de entradas: 913691125

Siempre nos quedará... 22.00

Melodías de Broadway 195521.00

CINES CALLAO Pza. Callao 3. Tlfno: 902221622 Venta de entradas: 902221622 y reservaentradas.com

la libre 16.30 22.30 lino del planeta... 16.00 19.00 22.00 Garfield: La película 18.30 20.30

16.00 22.45 16.00 - 18.10 - 20.35 - 22.40 22.00 Furiosa: De la saga. 16.00 - 17.40 - 19.00 - 20.30 - 21.50 - 

 Hasta el fin del mundo
 16.00° 17.40° 20.10° 21.50°

 Hispanoamérica, canto...
 16.00° 18.25° 20.35

 16.00 18.30 20.10 22.40 La quimera 16.15 19.00 21.40 Marisol, llámame Pepa 18.15 16.00 - 18.05 - 20.15 - 22.35 Siempre nos quedará... 16.00 - 17.50 - 20.10 - 22.30

CINES VERDI MADRID Bravo Murillo 28. Tifno

venta de entradas: 914473930 y cines-verdi.com. 16.00 22.35 de Polonia 16.00 17.45 Furiosa: De la saga... 17.35 20.05 22.05 La fuga Lo que sucede después 11.30 - 16.00 - 20.35 22.25 <sup>-</sup> 11.30 20.20 22.45 11.30 - 20.30

CINESA LA GAVIA 3D Calle del Alto del Retiro s. n. Tlfno:

902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es. Amigos imaginarios 12.10 16.05 17.00 18.30 20.25 16.45 22.50

| El especialista       | 21.10 |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| El reino del planeta  | 12.30 | 16.15 | 18.15 | 19.30 | 21.40 |
| Furiosa: De la saga   | 12.20 | 16.30 | 17.45 | 18.45 | 19.45 |
| Furiosa: De la saga   | 21.00 | 21.30 | 22.00 |       |       |
| Garfield: La película | 12.00 | 15.50 | 18.05 | 19.25 |       |
| Menudas piezas        | 15.55 |       |       |       |       |
| Red                   | 12.05 | 16.00 |       |       |       |
| Rivales               | 21.50 |       |       |       |       |
| Se abre la veda       | 19.00 | 22.35 |       |       |       |
| Tarot                 | 18.35 | 20.35 | 22.40 |       |       |
|                       |       |       |       |       |       |

CINESA LAS ROSAS 3D Avda. Guadalajara 2. Tlfno 902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es.

16.00 17.00 18.35 19.40 21.20 22.15 Disco, Ibiza, Lo 16.15 18.15 19.30 21.30 El reino del planeta. Furiosa: De la saga 16.45 18.45 20.15 21.00 22.00 Garfield: La p 15.45 17.15 18.25 Menudas piezas 20.00 22.35

CINESA MANOTERAS Avenida de Manoteras, 40. Tifno

902100842. /enta de entradas: 902100842 y cinesa.es 12.20 15.45 17.05 18.40 19.35 Amigos imaginarios Civil War 12.40 16.05 19.15 21.50 15.00 17.15 Dune: Parte do El reino del planet 
 12.40
 16.25
 19.05
 21.05

 11.55
 12.30
 16.15
 17.15
 17.45
 uriosa: De la saga. Furiosa: De la saga Garfield: La película 12.05 14.25 16.05 16.50 18.15 Hasta el fin del mundo 16.15 12.05 16.40 18.50 21.55 Jugando con fuego 12.55 16.35 18.55 21.10 
 Kung Fu Panda 4
 12.20

 Los buenos profesores
 12.35
 22.05

CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D Acanto 2. Tifno

Se abre la veda

21.35

12.50

12.45 16.30 19.00 21.25 12.25 16.50 19.25 21.35

902100842. Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es.

12.05 14.30 15.45 16.30 17.00 Amigos imaginarios 18.20 19.25 20.55 Disco, Ibiza, Loc 15.50 12.05 16.15 18.15 19.00 19.30 12.00 12.15 15.30 16.30 17.45 18.15 18.45 19.45 20.30 21.00

| runosa: De la saga     | 21.30 | 22.00 |       |       |       |   |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Garfield: La película  | 12.20 | 15.30 | 15.45 | 16.45 | 18.10 |   |
| Garfield: La película  | 19.15 |       |       |       |       |   |
| Hasta el fin del mundo | 16.25 |       |       |       |       |   |
| Historias              | 15.50 | 17.50 | 21.55 |       |       |   |
| Immaculate             | 22.35 |       |       |       |       |   |
| Jugando con fuego      | 20.15 | 22.20 |       |       |       |   |
| Kung Fu Panda 4        | 14.30 |       |       |       |       |   |
| Los buenos profesores  | 16.55 |       |       |       |       | _ |
| Red                    | 12.05 | 15.45 |       |       |       |   |
| Rivales                | 19.20 |       |       |       |       |   |
| Se abre la veda        | 12.15 | 15.45 | 19.05 | 21.30 |       |   |
| Segundo premio         | 16.35 | 20.00 | 22.30 |       |       |   |
| Spy x Family Código:   | 12.00 |       |       |       |       |   |
| Tarot                  | 18.05 | 22.15 |       |       |       |   |
|                        |       |       |       |       |       |   |

CINESA PRÍNCIPE PÍO 3D Paseo de la Florida s/n. Tlfno:

902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es 16.00 16.55 18.30 20.25 15.50 22.35 15.55 21.55 
 12.05
 16.15
 18.15
 19.30
 21.45

 12.00
 16.30
 17.50
 18.45
 19.45
 osa: De la saga. 21.05 21.30 22.00 Garfield: La película 12.10 15.45 18.00 19.20

Amigos imaginarios 12.20 16.00 16.45 18.30 16.30 20.30 22.45 no del planeta... 12.30 16.15 18.15 19.30 21.45 Furiosa: De la saga... 12.00 16.45 18.45 20.15 21.20 Lo que sucede después 16.00 19.15

CINETECA Plaza de Legazpi, 8. Tlfno: 915170903. Venta de entradas: www.entradas.com. Ciclo Las cuatro estaciones de Marcel Har

CÍRCULO DE BELLAS ARTES Marqués de Casa Riera 4. Tifno: 902488488. Venta de entradas: 902488488 y reservaentradas.com. 17.00

CONDE DUQUE AUDITORIO MORASOL Calle Pradillo, 4. Tlfno: 910524380. Venta de entradas: 910524380 y reserv

16.30 18.30 Amigos imaginarios 
 Caída libre
 16.25
 22.15

 El primado de Polonia
 16.45
 19.05
 21.30
 El reino del planeta... Furiosa: De la saga. 16.25 19.05 21.45 do 19.55 22.00 
 la la!
 18.10
 20.15
 22.00

 indo premio
 17.15
 19.20
 21.30

 ipre nos quedará...
 17.00
 19.15
 21.30

**GOLEM** Martín de los Heros 14. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y golem.es. **Hasta el fin del mundo** 19.00 ° 22.00 ° 16.10 20.20 18.15 22.30 La casa

Venta de er

12.00 16.00 18.10 19.30 20.20 21.15 Disco, Ibiza, Loco 12.15 16.00 11.45 16.30 19.00 21.30 El reino del plan 11.45 16.00 17.30 19.00 20.30 18.30 20.30 22.30 Furiosa: De la saga 11.45 - 12.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 Furiosa: De la saga 22.30 Garfield: La pelíc 12.00 12.15 16.00 17.05 18.10 Garfield: La película 19.15 Hasta el fin del mundo 16.00 18.35 17.30 19.30 ung Fu Pa Los buenos prof 17.20 12.15 16.15 15.50 18.00 20.15 22.30

20.20 22.2

Amigos imaginarios 16.00 18.00 20.00 22.00 Disco, Ibiza, Loc 16.00 18.00 El especialista 22.00 El reino del pla 16.00 19.00 22.00 16.00 18.00 19.00 21.00 22.00 Garfield: La pelí 16.00 18.00 20.00 Menudas piezas 16.00 18.00 20.00 22.00 Segundo premio

Venta de entradas: 914472920.

17.00 22.15

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA Martín de los Heros 12. Tlfno

902229122. Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com. 16.00 18.10 20.20 22.30 16.00 - 18.05 - 20.10 -El mal no existe El último verano 18.05 22.10 Los buenos profesores 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 22.15

PENOID PETIDO Narváez 42 Tifno: 902229122 Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com

El mal no existe 20.30 Hasta el fin del mundo 17.45° 22.30 16.00 18.15 20.30 22.40

VERDI KIDS HD MADRID Bravo Murillo 28. Tlfno: 914473930. /enta de entradas: 914473930 y www.cines-verdi.com Dragonkeeper 11.30 16.00

YELMO CINES IDEAL Doctor Cortezo 6. Tlfno: 902220922

| Venta de entradas: 902 | 220922 | y www | ı.entrac | das.co | n.    |
|------------------------|--------|-------|----------|--------|-------|
| Amigos imaginarios     | 12.25  | 15.45 | 17.55    | 20.10  |       |
| Caída libre            | 17.10  |       |          |        |       |
| Calladita              | 12.00  |       |          |        |       |
| Civil War              | 18.05  |       |          |        |       |
| Disco, Ibiza, Locomía  | 19.10  |       |          |        |       |
| Dune: Parte dos        | 12.30  |       |          |        |       |
| El especialista        | 20.15  | 22.20 |          |        |       |
| El reino del planeta   | 12.15  | 16.15 | 19.15    | 22.10  |       |
| Furiosa: De la saga    | 12.00  | 13.00 | 14.00    | 15.00  | 16.00 |
| Furiosa: De la saga    | 17.00  | 18.00 | 19.00    | 20.00  | 21.00 |
| Furiosa: De la saga    | 22.00  |       |          |        |       |
| Garfield: La película  | 12.45  | 16.00 |          |        |       |
| Hasta el fin del mundo | 21.30  |       |          |        |       |
| Los buenos profesores  | 15.00  |       |          |        |       |
| Rivales                | 14.30  | 17.10 | 19.50    | 22.25  |       |
| Sabor a libertad       | 12.05  |       |          |        |       |
| Segundo premio         | 12.20  | 15.50 | 18.10    | 20.25  | 22.40 |
| Tarot                  | 22.45  |       |          |        |       |
|                        |        |       |          |        |       |

YELMO CINES ISLAZUL 3D CC Islazul, Avda. Calderillas 1

| Venta de entradas: 902 | 220922 | y www | entra | das.cor | m.    |
|------------------------|--------|-------|-------|---------|-------|
| Amigos imaginarios     | 12.10  | 13.20 | 14.25 | 15.45   | 17.10 |
| Amigos imaginarios     | 17.55  | 19.25 | 20.20 | 22.30   |       |
| Civil War              | 22.05  |       |       |         |       |
| Dragonkeeper           | 12.45  |       |       |         |       |
| El especialista        | 19.35  |       |       |         |       |
| El reino del planeta   | 12.10  | 15.50 | 17.05 | 18.50   | 20.05 |
| El reino del planeta   | 21.50  |       |       |         |       |
| Furiosa: De la saga    | 12.00  | 12.30 | 13.00 | 16.00   | 17.00 |
| Furiosa: De la saga    | 18.00  | 19.00 | 20.00 | 21.00   | 22.00 |
| Garfield: La película  | 12.00  | 13.00 | 15.45 | 17.15   | 17.25 |
| Garfield: La película  | 18.00  | 20.10 | 20.20 | 22.20   |       |
| Immaculate             | 22.40  |       |       |         |       |
| Kung Fu Panda 4        | 16.05  |       |       |         |       |
| La familia Benetón     | 12.20  | 14.45 |       |         |       |
| Menudas piezas         | 19.40  |       |       |         |       |
| Misión hostil          | 14.30  |       |       |         |       |
| Ooh la la!             | 16.00  |       |       |         |       |
| Red                    | 12.25  | 17.00 |       |         |       |
| Rivales                | 21.45  |       |       |         |       |
| Spv x Family Código:   | 12.05  |       |       |         |       |

YELMO CINES PLENILUNIO 3D CC Plenilunio, Pl. Las Mercedes. Tlfno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com

18.10 20.15 22.15

| Amigos imaginarios     | 12.45 | 13.45 | 14.55 | 15.55 | 17.05 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Amigos imaginarios     | 18.05 | 20.15 | 22.25 |       |       |
| Caída libre            | 15.25 | 20.20 |       |       |       |
| Disco, Ibiza, Locomía  | 22.15 |       |       |       |       |
| Dragonkeeper           | 11.50 | 16.20 |       |       |       |
| El especialista        | 22.30 |       |       |       |       |
| El reino del planeta   | 12.30 | 17.20 | 19.15 | 20.35 | 22.10 |
| Furiosa: De la saga    | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 14.30 | 15.00 |
| Furiosa: De la saga    | 16.00 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 |
| Furiosa: De la saga    | 19.00 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 |
| Furiosa: De la saga    | 22.00 |       |       |       |       |
| Garfield: La película  | 12.00 | 12.50 | 14.45 | 16.10 | 17.25 |
| Garfield: La película  | 18.15 | 20.10 | 20.25 |       |       |
| Hasta el fin del mundo | 11.55 |       |       |       |       |
| Menudas piezas         | 15.45 |       |       |       |       |
| Red                    | 12.25 | 16.05 | 18.20 |       |       |
| Rivales                | 16.45 |       |       |       |       |
| Segundo premio         | 13.15 | 17.50 | 20.05 | 22.20 |       |

19.20 21.20

: V.O.S.E. \*: 3D



**24 EL MUNDO.** Domingo, 26 de mayo 2024

# **TOROS**

# Una corrida desgraciada

**SAN ISIDRO.** La Ventana del Puerto protagoniza el segundo batacazo de la casa en 48 horas, entre toros sin raza, otros lesionados y alguno con opciones no aprovechadas

#### LA VENTANA / Castella, Daniel Luque y Christian Parejo

MONUMENTAL DE LAS VENTAS. Sábado, 25 de mayo de 2024. Décimocuarta de feria. Lleno de «no hay billetes». Toros de La Ventana del Puerto y uno de Puerto de San Lorenzo (4º); tres cinqueños (2º,3º y 6º); de diferentes hechuras, serios; entre blandos, lesionados y bajos de raza; de buen y frágil aire del 5º y el 2º por el izquierdo; noble, tardo y a menos el 1º.

SEBASTIÁN CASTELLA, DE BLANCO Y PLATA. Estocada corta caída. Aviso (ovación). En el cuarto, pinchazo, estocada corta y tres descabellos. Aviso (silencio).

**DANIEL LUQUE, DE TABACO Y ORO.** Estocada atravesada y tres descabellos (silencio). En el quinto, pinchazo y estocada. Aviso (silencio).

CHRISTIAN PAREJO, DE BLANCO Y ORO. Estocada atravesada y algo pasada y descabello. Aviso (saludos). En el sexto, estocada caída. Aviso (silencio).

#### ZABALA DE LA SERNA MADRID

No se recordaba dos batacazos ganaderos de la misma casa tan consecutivos: en 48 horas Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, con sus diferentes líneas, se han estrellado en Madrid sin remisión. Entre el 23 y el 25 de mayo, un solo toro para la memoria -Cubanoso- y sin noticias de la bravura. Algún rastro de calidades entre una preocupante endeblez y, en el caso que nos ocupa, una manifiesta, y vieja, tendencia en la casa de los Fraile a las lesiones: dos toros -tercero y cuarto- se quebraron una mano. Conviene subrayar que los toreros tampoco ayudaron a aliviar el sopor con las rendijas por las que se colaron ciertas opciones...

...Cuando saltó ese quinto de buen y frágil aire, pareció que por momentos la remontada podía habitar en el pulso de Luque, en su tacto, en el trato, en aquellos muletazos de caricia. Pero ese trazo de enganchar y acompañar no fluyó todo lo debido. Como si se atenazara y perdiera en cada instante exacto en que se presentía el despegue de la faena. Al final todo sucumbió bajo el sino de la desgraciadas tarde. Y Daniel Luque, no del todo fino, también.

Confirmó Christian Parejo la alternativa con Bonoloto, un toro bajo, castaño, recortado, cuajado, algo aleonado y bizco, que sumando todas sus notas buenas –fijeza y nobleza– no dio números para el premio gordo: faltó ritmo, repetición, humillación más allá del embroque y, por tanto, clase y entrega. Parejo se mostró conocedor del oficio, bullidor y dispuesto en todas sus in-



Derechazo de Daniel Luque al quinto de La Ventana, que mostró su buen y frágil aire. EFE

tervenciones. Ya con el capote saludó por delantales y chicuelinas y replicó con unas quietas tafalleras a un quite de Sebastián Castella por chicuelinas. Pero en las dos ocasiones destacó la media verónica, muy bien dibujada, especialmente la úl-

# Cuando saltó el quinto, parecía que la remontada podía habitar en el pulso de Luque

tima de ellas. Tan acaderada.

CP brindó al público, se clavó en los medios y principió por cambiados. Ya entonces el toro tardeó para tomar el segundo, demasiado pronto. Ese tardeo fue cortocircuitando progresivamente las dispuestas series –tirando del toro– y también el entusiasmo. Se colocó queriendo a ajustarse a los cánones para torear con la izquierda, pero pesaba ya en el toro el tiempo, parándose.

Saltaron en segundo y tercer lugar dos de los tres cinqueños del envío de La Ventana del Puerto, muy bien hechurados, de finas líneas y armados por delante. De principio evidenciaron características diferentes para, a la postre, unificarse en un final quedo. Más frágil pero también con más calidad por el izquierdo el de Sebastián Castella; más bravo –y brioso en el caballo– el de Daniel Luque en lo que duró. No entendí en ambos casos los planteamientos de faena, los prólogos. A Castella lo castigaron por demás desde el 7 cuando, después de pasar por la derecha, levantaba las más hermosas series de la faena con su zurda, sostenidas en el pulso de su muñeca. El aliento del toro llegó hasta ahí, no el del galo: insistió con la derecha acortando distancias en arrimón a puro huevo y se desplantó a cuerpo limpio. De propina, unas manoletinas de «si no quieres arroz Catalina». Una estocada caída y un aviso pusieron el punto final.

A DL su toro se le hundió a plomo no sólo por resquebrajarse su fondo y venirse abajo, sino por sumarse la lesión de una mano, lo que afligió aún más al animal. Dolorido en sus apoyos, abrevió el matador con una estocada defectuosa y varios descabellos.

Entretanto, toda la gloria la cosechaba el peonaje con los palos: Antonio Chacón, Iván García y Jesús Arruga y José Chacón, por este orden cronológico. Viotti se apuntó con el capote en la brega.

La corrida de La Ventana se remendó con un toro de El Puerto que por lámina ponía el acento Atanasio dentro de la variedad de hechuras del conjunto. Tan largo y grande este cuarto. No evitó el sino desgraciado y también se lesionó una mano, en concreto la izquierda. De poder tampoco es que anduviera sobrado. A Sebastián Castella —que sostuvo que el toro venía lesionado desde la mañana— no le importó ni una cosa ni sobre todo la otra—la lesión—para proyectar una faena hasta el infinito y más allá.

Ya en la prórroga de la desesperación Parejo lo dio todo el sexto, el último cinqueño. Tanto quiso el hombre con el toro rajadísimo y arrollando, que le pidieron la hora, el fin del suplicio. Por favor.



# SI QUIERES PUEDES

PRACTICA DEPORTE
ADAPTADO
INCLUSIVO

# CON FUNDACIÓN TAMBIÉN



91 384 50 09

# ANUNCIOS FINANCIEROS

Convocatoria Juntas, Transformación de Sociedades, Fusiones, Reducción Capital, Disolución Sociedades, etc

# EL MUNDO

— BOE, BORME, BOCAM —

91 542 33 92

E-mail: publicidad@debod.com

#### **ANUNCIO CONDUCTOR**

Chofer con experiencia, discreto y responsable, con buenas referencias, formación universitaria, 47 años, español nacido en Ecuador, se ofrece a particulares o empresas.

Contactar Fernando Torres

Móvil: 654641968

Email: fertorresmb@gmail.com



#### **MEDITERRÁNEO**

COSTA CRUCEROS COSTA SMERALDA 8 días / 7 noches · TI Embarque en **Barcelona** 

**Incluye:** bebidas gratis, tasas, cuota de servicio, y tren gratis desde ciudades seleccionadas.

desde **799€** 

#### ISLAS GRIEGAS 🛪

CELEBRITY CRUISES
CELEBRITY INFINITY
8 días / 7 noches · PC
Embarque en **Atenas** (El Pireo)
Incluye: tasas y vuelos.

desde **1.143€** 

#### **MEDITERRÁNEO**

VIRGIN VOYAGES SCARLET LADY (sólo ADULTOS) 8 días / 7 noches · PC Embarque en **Barcelona** 

**Incluye:** tasas, propinas, restaurantes de especialidad, wifi, refrescos y clases de fitness ilimitadas.

desde **1.187€** 

#### **MEDITERRÁNEO**

NORWEGIAN CRUISE LINE NORWEGIAN ESCAPE 10 días / 9 noches · PC Embarque en **Barcelona** Incluve: tasas.

desde **1.245€** 



Precios desde por persona en camarote doble, válidos para determinadas salidas de 2024. Incluye crucero en régimen indicado, tasas de embarque, vuelos en Celebrity Infinity, y propinas en Costa Smeralda y Scarlet Lady, en el resto de cruceros no están incluidas. \*Hasta 300€ de descuento reservando hasta el 31 de mayo, aplicable sobre el valor del sólo crucero, excluyendo vuelos, tasas de embarque, cuota de servicio y demás servicios adicionales. Es aplicable en barcos y salidas seleccionadas y el porcentaje varía en función de la salida, categoría, barco, tarifa, titinerario o fecha en la que se formalice la reserva. \*\*Consulta condiciones de estas promociones en nuestras oficinas. PC: Pensión Completa; TI. Todo Incluido. Gastos de gestión por reservar en NAUTALIA 25€.





**6 EL MUNDO.** Domingo, 26 de mayo 2024

# **OTRAS VOCES**



Siete meses después, este es el balance: una legislatura embarrada, crispada y estancada

EL CONGRESO de los Diputados, por mayoría absoluta, otorgó su confianza, el pasado 16 de noviembre, a Pedro Sánchez para que formara Gobierno y dirigiera el país. El candidato a la investidura propuso «cuatro años más de estabilidad, convivencia y progreso».

También aseguró que sólo un Gobierno progresista, como el que él se disponía a encabezar, sería capaz de poner freno al desmantelamiento de los valores constitucionales y el recorte de los logros sociales que, en su opinión, promovía la «derecha reaccionaria».

Sus palabras textuales fueron: «En esta sesión nos toca elegir camino. O bien abrimos la puerta a este movimiento –el de los reaccionarios– o lo frenamos en seco erigiendo un muro de democracia, convivencia y tolerancia». El muro, esa palabra fue la clave de su discurso. El muro.

El candidato vino a decirnos que, en sus cinco años anteriores como presidente, apenas había logrado nada en su propósito de regeneración, esa bandera con la que llegó al poder tras haber tumbado a Mariano Rajoy con una moción de censura. Y, tras constatar el fracaso, lo que ahora tocaba era ponerse manos a la obra para levantar un dique de contención.

Que otro partido le hubiera superado en votos y escaños no le indujo a preguntarse por qué, y mucho menos a hacer un ejercicio de autocrítica. El entonces aspirante también se comprometió a que en su nuevo mandato no hubiera lugar para «la política del insulto, del odio y de la crispación».

Hoy, camino de cumplirse siete meses desde aquel discurso, lo conseguido deja mucho que desear. La legislatura está estancada. La sociedad, peligrosamente crispada. El Gobierno, fracturado y débil. El PSOE, convertido en segundo plato, salvo honrosas excepciones. Y el insulto—¡qué les voy a decir del insulto!— campa a sus anchas en la sede de la soberanía nacional, en las calles, en las redes sociales, en los mítines de los líderes políticos, en las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros... Vamos, un no parar.

La cosecha de estos meses se enumera con los dedos de una mano. A saber: dos decretos convalidados previo listado de concesiones de último minuto a los de Puigdemont; una reforma semántica –y justa– del artículo 49 de la Constitución propuesta mano a mano por socialistas y populares; una ley que regula las enseñanzas artísticas superiores; y, en pista de salida, una Ley de Amnistía que, para regocijo de los secesionistas, se aprobará previsiblemente la próxima semana... y pare usted de contar.

En la nada quedó un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que murió antes de nacer porque, a juicio de Sánchez, no tenía posibilidades de sobrevivir; un amago de dimisión en diferido con cinco insólitos días de reflexión; una proposición de ley contra el proxenetismo tocada y hundida por todos los grupos de la Cámara, incluidos los socios minoritarios del Gobierno; una Ley del Suelo que, como las cuentas del Estado, ha sido retirada antes de que la hicieran picadillo los tan fiables aliados gubernamentales; y dos crisis diplomáticas en apenas 48 horas con Argentina y con Israel.

Ha habido más contenciosos, pero han sido de menor nivel y conviene no apabullar. De la mayoría de estos líos, la culpa la ha tenido el de enfrente, o sea, el PP. Según el presidente, quien tiene la boca llena de exabruptos es un señor que se llama Alberto y se apellida Feijóo. Y si con señalar a este no es suficiente, añade a la lista, así en paquete, a los «pseudomedios». Él no, que se enjuaga a diario con bicarbonato y, además, es un ejemplo prístino de contención y humildad.

Es la oposición canalla, sumergida en la ola ultra, la culpable de todos los males. Nada de señalar a un tal Puente por hacer de disparadero para el choque con el de la motosierra; nada de contrición por haber puesto a su propia esposa en el centro de miradas y comentarios, y mucho menos pedir cuentas a su vicepresidenta segunda y a sus aliados por dejarle más tirado que a una colilla dos veces en una sola semana.

La culpa es del PP. Ese partido al que, cuando está en apuros, considera aliado natural y, por tanto, obligado a acudir en su ayuda. Luego, una patada en el culo y a otra cosa mariposa. Sánchez cree que los aliados han de crecer a su alrededor como las flores en primavera. Así, espontáneamente, para su uso y disfrute.

La soberbia le empuja a tratar a los demás como si fueran un *kleenex*. Eso tiene un problema: que, al primer descuido, se te suenen en la mano. Así es esta nueva política: mocos en un pañuelo. Lo de la convivencia y el diálogo sólo vale según con quién.



hechas

picadillo

Sánchez cree que los aliados han de crecerle como las flores en primavera

Usar a los demás como si fueran 'kleenex' convierte la política en un pañuelo de mocos



# Una política basada en la evidencia

DURANTE la sesión parlamentaria del miércoles, Pedro Sánchez recomendó la lectura de *Cómo mueren las democracias*, el libro de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky; los autores tratan ahí de identificar los factores que ponen en peligro la estabilidad de las democracias en la era populista. No sabemos si el líder socialista ha leído ese trabajo en clave autobiográfica, si es que lo ha leído, pero es obvio que estamos de nuevo ante esa proyección que se ha convertido en una de sus herramientas retóricas predilectas.

Porque Sánchez acusa a sus rivales de hacer justamente aquello que hace él: mentir, polarizar, crispar. Esta misma semana, sin ir más lejos, se refirió a las «recetas neoliberales» aplicadas por el PP durante la crisis financiera de 2008 en adelante... pese a que Zapatero se mantuvo en el poder entre 2008 y 2011. También culpa al PP que sus socios no le voten los proyectos de ley: todo vale con tal de mantener un flujo propagandístico que presente al Gobierno como último baluarte contra la ultraderecha.

De todo esto se ha hablado mucho ya; casi no hacemos otra cosa. Más interesante es señalar que el estilo político desplegado por Sánchez parece inspirarse en los hallazgos de esa ciencia política que se dedica a explicar la conducta del votante. O quizá lo suyo solo sea un instinto natural. En todo caso, esa literatura permite explicar por qué los trucos ejecutados por el líder socialista siguen funcionando pese que las cartas que guarda bajo la manga están a la vista de todos

¿Y qué hallazgos son esos? Sabemos que los votantes carecen de una ideología coherente, aunque crean tenerla, limitándose por lo general a asumir las posiciones del líder o partido que les sirve de referencia; que son incapaces de votar retrospectivamente, o sea de hacer un balance riguroso de la legislatura que termina cuando se disponen a votar, primando las impresiones más recientes o la identificación partidista; que están desinformados y darán por

buenos los mensajes que confirmen sus creencias, desinteresándose por completo de los hechos o la verdad. Ya lo dice el filósofo Anthony Appiah: no votamos en función de lo que queremos, sino de lo que somos.

Sánchez da la impresión de saber todo eso: solo actúa en clave electoral y explota con habiliSánchez acusa a sus rivales de hacer justamente lo que hace él

Solo actúa en clave electoral y explota la psicología de sus votantes

dad la psicología de sus votantes; por eso lleva cinco años en el poder sin una mayoría parlamentaria estable y haciendo lo que dijo que jamás haría. Tiene su mérito; asunto distinto es que un Gobierno así sirva para algo.





Pedro Sánchez (arriba); Pleno del Congreso. A. DI LOLLI / EUROPA PRESS

# **OTRAS VOCES**

EL PRESIDENTE del Gobierno es un experto en convertir asuntos poliédricos en figuras planas. Justifica cada decisión controvertida con un falso dilema. Y como para imponer una decisión no hay nada más efectivo que denigrar las alternativas, el presidente suele estampar a sus falsas dicotomías un sello de moralidad: no basta con que la decisión adoptada sea la correcta, debe ser

Falsos dilemas para problemas reales

también la única éticamente respetable.

La falacia del falso dilema no consiste en limitar a dos las posibles soluciones y después elegir. Al contrario: el demagogo primero elige y después, para hacer valer su elección, finge que existe una única alternativa fatal: o aplaudir la amnistía o ser



cómplice de la confrontación, o apoyar la revalorización de las pensiones o negar la dignidad a los pensionistas... Los españoles estamos constantemente forzados a elegir entre ser buenas personas o llevar la contraria a Pedro Sánchez.

La última muestra de esta lógica falaz la hemos visto a propósito de la decisión del Gobierno de reconocer el Estado Palestino. Una decisión cuestionable que el presidente promo-

ciona como la única moralmente aceptable: «quiero que los españoles estén satisfechos de que su Gobierno ha estado en el lado correcto de la historia». Para esquivar las críticas, el presidente se pregunta si acaso los más de cien países que ya reconocen a Palestina son también cómplices del terrorismo.

Obvia que el problema no es el reconocimiento, sino el reconocimiento post 7 de octubre, pero la pregunta es razonable. Es una lástima que no se pregunte si los países que no han reconocido a Palestina (Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá...) son acaso cómplices de la guerra. Líbrenos, señor presidente, de sus falsos dilemas y asuma que tener reservas respecto al reconocimiento del Estado Palestino en este momento no equivale a oponerse a la paz. El lado bueno de la historia no siempre es fácil de detectar, no siempre es único, y no siempre coincide con el lado electoralmente más rentable.

El urdidor de falsos dilemas pasa por alto que, si sus tesis son ciertas, su arbitraje no tiene valor. Si su postura es la única aceptable, ¿dónde está el mérito? Por eso me cuesta entender la solemnidad que Pedro Sánchez imprime a sus decisiones. Para decidir entre oro y carbón no hace falta un estadista genial. Bastaría con un niño de cinco años o un ministro.



# Ana Blandiana, contra el comunismo y con unos poemas

La poeta rumana, galardonada el pasado jueves con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, es uno de los iconos de la resistencia contra la tiranía de Nicolae Ceauşescu entre los años 60 y 80, y una de las voces críticas más solventes de la literatura del sureste europeo

AL NACER en Timisoara (Rumanía), en 1942, la registraron con este otro nombre: Otilia Valeria Coman. Es el resultado del cruce de un profesor de instituto y sacerdote ortodoxo y de una mujer de Transilvania. Llegó a este perro mundo cuando el comunismo imponía su dentellada. De los seis años que pasó su progenitor de cárcel en cárcel, la hija sólo extrajo una conclusión: las ideologías extremas pudren. Quedó huérfana pocos meses después de la liberación del padre. Esa primera derrota en casa de la mujer que prefirió firmar como Ana Blandiana fue obra del tirano Gheorghe Gheorghiu-Dej, antecesor del siniestro Nicolae Ceaușescu. Como el padre, ella estuvo marcada desde el primer vagido por el luto y el dolor. Como el padre, llegó marcada por un hierro infernal en el costado: la represión y la censura. Durante las décadas peores de la dictadura soviético-rumana recibió el alto honor de ser distinguida como «enemiga del pueblo», un título que paseó al alimón con aquel inofensivo profesor que le enseñó a leer de otra manera. Con el tiempo, como estaba previsto, su obra alcanzó el más alto de los galardones para quien no se pliega a las normas de una dictadura: fue considerada hereje, peligrosa incluso.

Soportó la mordaza con el coraje de no dejarse arrastrar por el pánico, la locura, el abandono. El primer poema lo publicó en una revista literaria. Era 1959. La respuesta de los lectores fue entusiasta. La de los comunistas, inmediata y previsible: le prohibieron estudiar en la universidad. Entonces encontró cobijo en el periodismo.

Ana Blandiana es una de las voces de la resistencia. De la resistencia al olvido, a la desmemoria, al peligro de perder el relato de lo que sucedió. Es una de las poetas principales de Europa. De la escritura ha hecho un alambique de destilar demonios. Por tres veces la obligaron a callarse. Nunca cumplió la orden. Escribía. Escribía muy a solas. Consciente de que en esa intemperie crecía su voz más propia. Hoy, en tiempo de desamparos ideológicos, Blandiana es una lumbre necesaria. En España ha publicado libros de relatos como Proyectos de pasado y Las cuatro estaciones (ambos en Periférica); y varios conjuntos de poemas: El sol del más allá, Octubre, noviembre, diciembre, Mi patria A4 (en Pre-Textos) y, dos semanas atrás, el último traducido al español: El ojo del grillo (Visor). En la poesía de Blandiana la vida se manifiesta como un pacto contra la normalización de la barbarie, contra el acuerdo de paz con la tiranía. La vida es su vida, la extensa magulladura de una biografía donde el poema o la literatura son el salvoconducto para no aceptar lo irremediable.

Ana Blandiana cumple con el hallazgo que dejó así acuñado el poeta griego Odiseas Elitis: «Escribo para intentar que la muerte no tenga la última palabra». Para que el silencio, como la sal, no se lo coma todo. Recuerda que cuando era niña y adolescente nadie hablaba de lo que sucedía alrededor, de la verdad de Rumanía. Los mayores temían las zarpas del régimen comunista y callaban. El desacuerdo era una aventura de riesgo extremo. Si te cazaban en un desafecto a la dictadura había varias posibilidades de paseo: acabar en una terrible cárcel rumana; la horca o el paredón; y, según el humor del agente de guardia, acabar en un campo de trabajo soviético a las pocas horas. Ese fue el destino de la madre de Herta Müller, también rumana, también escritora, también espantada, también acosada por la Securitate, la policía secreta del régimen comunista en Rumanía.

La necesidad de cifrar los mensajes desplazó la poesía de Ana Blandiana desde la declaración clásica a la sugestión moderna que potencia la metáfora y el misterio. Al protegerse de la censura, la poesía no renunció a su propia definición, sino que le confirió más matices y más profundidad. Pero, a diferencia de los países libres, donde el poema ha evolucionado por mil caminos posibles estableciendo un individualismo lector, en los territorios comunistas el objetivo de impedir esta comunicación fracasó y condujo a la solidaridad entre escritores y lectores. Algo es algo.

En esa terrible vigilia que impuso a millones de ciudadanos la falsa arcadia estalinista exportada al sureste de Europa, gente como Ana Blandiana dio sentido del desastre y dejó testimonio para las generaciones sucesivas. Y lo hace excluyendo cualquier traza de rencor. El propósito primero de sus compañeros de viaje era el mismo que el de esta mujer de coherencia admirable: seguir con vida y oponerse al grisú de los burócratas mediocres. Los de la banalidad del mal. Pero la suya no es una poesía política. Aunque poemas como



EFE

Todo se convirtieron en una precisa metáfora de la opresión en Rumanía. Una vez le pregunté si nunca tuvo la tentación de exiliarse. Y respondió así: «No. Aunque lo imposible no era irte, sino el miedo a no volver nunca a casa. Nunca he sido lo suficientemente optimista como para esperar que el comunismo desaparezca. Así que la imposibilidad del regreso me parecía insoportable, no sólo porque suponía la separación de todo lo que me rodea y me fortalece, sino también por el miedo y la inse-

guridad de que, al desarraigarme, no hubiera podido escribir jamás». En el poema Patria lo resume así: «Hace frío afuera/ y la niebla es espesa./ Anochece./ El tiempo caecon calma,/pero sesiente cálida la casa/cuando unos para otros somos patria». Pues la poesía también es un voy contigo. Y una memoria compartida. Y una verdad aún por decir. Y lo que queda de ti cuando olvidas, si es que olvidas, lo que has sufrido.

Su lucha contra la tiranía no se impulsa con ningún rencor

«Nunca he sido tan optimista para creer en el fin del comunismo»

# **MUNDO**



# GRAN ANGULAR

# UN FLUJO INCONTE-NIBLE A TRAVÉS DEL DESIERTO

La inhóspita sección de desierto del suroeste de Texas y el sur de Nuevo México es el escenario central de la gran arribada de inmigrantes indocumentados que condiciona la política interior de EEUU y determina sus relaciones políticas con su vecino del sur: México. Un flujo incontenible que no parará gane quien gane las elecciones del próximo domingo en México. Desde El Paso hasta Nueva York, desde las bases de Fort Bliss y White Sands hasta Wall Street y la isla de Ellis, por la que entraban los inmigrantes a principios del siglo XIX, hay 3.500 kilómetros de caos burocrático, tensiones internacionales y ambición política asentadas sobre la esperanza de 11 millones de inmigrantes 'sin papeles' en EEUU.

# EEUU ante los comicios en México: la migración condiciona las relaciones

- Gane quien gane en el sur, tendrá que lidiar con la política migratoria del norte
- En la fronteriza Texas se ensaya lo que pasaría si Trump vuelve a la Casa Blanca

De la ciudad de El Paso, en Texas, hacia el Norte, en dirección a Nuevo México, donde está al Desierto de White Sands, cuyas arenas de blanco resplandeciente parecen salidas de una película de ciencia-ficción, la autopista interestatal 54, la realidad entra en una especie de distopía. Los seis



Antes de llegar a White Sands hay que pasar por Alamogordo, un poblacho sin historia si no fuera porque allí cerca estalló la primera bomba atómica de la Historia, tres semanas antes de la de Hiroshima, en un lugar llamado Trinity. La cascada de bases secretas y áreas de acceso restringido en estos desiertos es abrumadora, y el propio Parque Nacional de White Sands se cierra a menudo a los visitantes, por que la zona protegida está dentro de otra base militar, ésta mayor que toda la comunidad de Madrid, en la que Estados Unidos ensaya sus nuevos misiles y aviones, incluyendo los hipersónicos que va a empezar a desplegar pronto y el nuevo bombardero atómico B-21, que está diseñado para operar autónomamente



PABLO PARDO

con decenas de drones que piensan gracias a la Inteligencia Artificial. El dibujante belga Hergé situó en este desierto la base de lanzamiento del cohete que lleva a Tintín a la Luna. Visto lo que hay allí, se quedó muy corto.

Esta sucesión de desiertos es un escenario en el

que se escenifican, a una escala gigantesca, las que acaso sean las actividades más antiguas de la Humanidad: la guerra y la migración. Porque esta sección del Desierto Chihuahuano, que es como se denomina al ecosistema del suroeste de Texas y el sur de Nuevo México, es, también, el escenario central de la gran arribada de inmigrantes indocumentados que lleva dominando la política interior de Estados Unidos y determinando sus relaciones políticas con su vecino del sur: México. El tramo que va de El Paso a White Sands es el más mortífero para los indocumentados. Solo en los nueve primeros meses de 2023 se descubrieron aquí los cadáveres de 84 migrantes. Ni los tanques ni los superbombarderos pudieron hacer nada para salvarles la vida.

Poco importa quién gane las elecciones del domingo que viene en México, o las del 5 de noviembre en Estados Unidos. México, el país que está «tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos», como dijo Nemesio García Naranjo (aunque se atribuye a Porfirio Díaz) seguirá temiendo sus relaciones condicionadas con su vecino del norte por ese flujo incontenible de personas a través de Texas y Nuevo México.

En el trayecto hacia White Sands, cuando ya se ha entrado en Nuevo México, hay un control. Todos los coches son desviados a un carril diferente, en el que un funcionario de aduanas pregunta: «¿Es usted estadounidense?». El hombre parece fiarse de su instinto. Basta con decirle «sí» para que le deje pasar a uno. No está claro en qué se fija. Y, si quisiera usar un criterio racial, lo tendría muy difícil. En El Paso, como en gran parte del lado estadounidense de la frontera con México, la gente es étnicamente mexicana. Todos son mestizos y tienen la piel considerablemente más oscura que los estadounidenses normales que, a fin de cuentas, son hijos de su Declaración de Independencia, que empieza proclamando que «todos los hombres tienen el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad» –eso se lo han contado a todo el mundo-y termina pidiendo el exterminio de los indígenas-ésa es la parte que no se han leído-. En esta región no solo la gente podría ser mexicana. Es que habla un castellano mexicano perfecto.

Ese surrealista «control de pasaportes» a decenas de kilómetros frontera adentro es acaso lo que mejor resume la política migratoria de Estados Unidos en su frontera sur: el caos. El Estado federal -o sea, el de Washington-puede poner esos puestos hasta cien millas (casi 161 kilómetros) dentro de su territorio. Pero los estados no tienen potestad legal para hacer esa pregunta acerca de la nacionalidad. Es inconstitucional. Y ahora, el gobernador de Texas, Greg Abbott, el mayor aliado de Donald Trump en la política de Estados Unidos, ha decidido que lo va a hacer. Así, Texas, el mayor estado por superficie y el segundo por población y tamaño de su economía de EEUU, se ha situado en un estado de rebelión. En su despacho en El Paso, Ben Lizarraga, portavoz de la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos, lo resume en una frase: «Los objetivos son dos. En el corto plazo, se trata de crear caos en la frontera para perjudicar a Joe Biden. A más largo plazo, lo que está haciendo Abbott es una especie de borrador para lo que puede pasar si Donald Trump gana la presiden-

Los planes de Trump, como él mismo ya ha declarado en múltiples ocasiones, son «lanzar la mayor operación de deportación de la Historia», arrestando a 15 millones de inmigrantes indocumentados – según su estimación, porque la mayoría de las cifras reducen el número a entre 10 y 11,5 millones – poniéndolos en campos de internamiento en la frontera y devolviéndolos a sus países en avión y en autobús. Eso es exactamente lo que está tratando de hacer Abbott. Al menos, hasta donde la ley le deja. Y, luego, un poco más allá.

El Paso es una de las ciudades más seguras de EEUU, con una tasa de delincuencia un 31% inferior a la media nacional. Una ciudad amurallada en su lado sur, con una sucesión de muros de cemento y alambradas apenas cruzados por unos puentes que tienen techo y paredes con rejas metálicas que parecen jaulas, y en los que los únicos controles de pasaporte verdaderamente serios son los que se hacen cuando se pasa de México a EEUU, no a la inversa. Con todo, y pe-



EEUU maneja de forma caótica sus 3.500 kilómetros de frontera

La competencia es del estado federal, sin controles en primera línea

El gobernador Abbott desafía la legalidad y envía a la policía estatal

29

# **MUNDO**



se a esas medidas de seguridad, no es difícil ver a gente, en parejas o en pequeños grupos, caminando por el lado mexicano entre las barreras de hormigón a ver si ven un hueco para echarse al Río Grande, que en este tramo de su territorio parece un riacho emparedado en cemento.

Parece imposible que nadie sea capaz de hacerlo. Pero en la autopista que corre paralela a la frontera por el lado de El Paso hay signos indicando a los conductores que tengan cuidado, porque en cualquier momento puede saltar las vallas un inmigrante. Muchos han muerto atropellados. Igual que otros fallecen en el desierto, en las grandes bases secretas de White Sands y sus alrededores, de golpes de calor, de insolaciones, de sed o asesinados por los coyotes, los guías que pasan a los inmigrantes por la frontera. «Te roban, te violan –da igual que seas mujer u hombre-y te dejan tirado», explica Andrés, un cubano que escapó de ese país a Islas Caymán, de allí a Nicaragua, de Nicaragua a Costa Rica, y luego a México. «Fueron 52 días durísimos, escondido todo el tiempo, caminando la mayor parte del tiempo, con miedo de que te coja la policía, con miedo de quién te va a traicionar, porque dicen que los cubanos tenemos dinero, así que te secuestran y piden a tu familia de Estados Unidos 5.000 dólares. Si no se los dan, te matan. Y si en Nicaragua te pillan y te devuelven a Cuba te meten preso diez años».

Andrés entró en Estados Unidos con un sistema desarrollado por el equipo de Joe Biden que está detrás del aumento de las entradas de inmigrantes. Se trata de una app creada por el Gobierno estadounidense, la CBP One, que se puede descargar desde las tiendas de Apple y Android en el móvil y que decide si la persona en cuestión es susceptible de recibir asilo político. Si ése es el caso, le da una fecha para que se presente en un punto de entrada. «Yo sabía que tenía que

estar el 13 de agosto de 2023. Si no llegaba a tiempo, no iba a poder entrar nunca», concluía Andrés, que vive en Houston, también en Texas, pero a once horas en coche de El Paso.

Las ciudades como Houston son la segunda línea de la batalla de la inmigración. Las nuevas regulaciones que quiere poner en práctica Abbott suponen una amenaza para los indocumentados y, de nuevo, vuelven a forzar la ley. Entre ellas está una condena de hasta diez años de cárcel a una persona que lleve en su vehículo a un indocumentado y no lo denuncie. Eso significa, al menos en teoría, que si la policía de Texas o de la ciudad en la que esté le da el alto a un taxista y éste lleva de pasajero a un ilegal, éste será expulsado, pero el otro podrá irse a la cárcel durante una década. Abbott también ha dado luz verde a la policía para que trate de sonsacar a los presuntos indocumentados si lo son, a pesar de que eso, de nuevo, viola la ley, porque las expulLa imagen de una frontera ingobernable perjudica a Biden

Trump planea «la mayor operación de deportación de la Historia»

El problema causa disputas políticas entre las grandes ciudades siones son cosa del Estrado federal.

Y ahí es donde vuelve el caos que siempre acompaña a la cuestión inmigratoria. La policía depende de los ayuntamientos condados. Aparte, los estados tienen sus propias fuerzas de seguridad, incluyendo las Guardias Nacionales, unas verdaderas Fuerzas Armadas que han combatido en Afganistán e Irak pero que no tienen entre sus capacidades legales proteger fronteras, pese a lo cual Abbott las ha puesto a hacerlo en un pequeño segmento de menos de dos kilómetros,

Migrantes acampan junto a la frontera de EEUU para cruzar hacia El Paso. C. MONTERROSA / AFP lo que ha generado una tremenda repercusión mediática, si bien su efectividad es nula en una frontera de 3.145 kilómetros, o sea, tanto como de Madrid a Járkiv, en Ucrania, junto a la frontera con Rusia.

La posibilidad de que la policía se extralimite y pregunte a los indocumentados si lo son, y éstos contesten que sí, aterra a las organizaciones de inmigrantes. Los recién llegados no conocen las leyes del país, ya que muchos de ellos son campesinos semianalfabetos de Centroamérica o Colombia, o incluso personas que vienen de China, Vietnam, Afganistán y Guinea Ecuatorial, y cuyo número está empezando a crecer de manera alarmante. Eso los pone en una situación de vulnerabilidad extrema. Pero también hay más peligros. Para evitar atraer las sospechas de la policía, los indocumentados van a dejar de denunciar violencia doméstica o reyertas de bar. Finalmente, otras minorías pueden acabar llegando a la conclusión de que atacar a los latinos es el crimen perfecto, porque éstos no acuden a la policía por temor a que ésta les identifique y expulse.

Claro que en muchos casos la policía no quiere perseguirles. «Nosotros no vamos a preguntar el estatus migratorio a nadie que detengamos o que venga a nosotros con alguna consulta o denuncia», explica un portavoz de la policía de Houston a EL MUNDO después de una reunión con la comunidad hispana de la ciudad. «El único sitio donde es legal que les pregunten eso es en la cárcel, pero para ello deberán haber cometido un delito lo bastante grande como para ser arrestados».

Así, en un caos burocrático marcado por las peleas políticas, transcurre la vida de los inmigrantes. Miles de ellos han sido enviados por Abbott a Nueva York. Los políticos advierten que la ciudad no puede recibir a más inmigrantes, y algunos recuerdan que, si Texas envía miles de inmigrantes a Nueva York por la política tolerante de la ciudad hacia éstos, Nueva York debería adoptar alguna represalia contra Texas porque ese estado concentra la mitad de las tiendas de armas de EEUU, que en gran medida abastecen no solo a los delincuentes del resto del país sino, también, a los cárteles de las drogas mexicanos y centroamericanos que han causado el caos en esos países que ha desembocado en la emigración masiva de sus habitantes.

# MUNDO

# LA CAMPAÑA DEL 9-J

# **EL REPORTAJE**

En Noeux-les-Mines, al norte de Francia, pocos saben quién es Jordan Bardella, a pesar de que es el candidato favorito para las elecciones europeas que se celebran el próximo 9 de junio. En el cartel de campaña, el joven candidato de 28 años aparece junto a Marine Le Pen, líder de la extrema derecha france-



PAS-DE-CALAIS

sa, quizá para que, en zonas como ésta, se le identifique. «Ah, sí, sí, es el pijo ese que parece el hijo de Marine Le Pen», dice un hombre que espera en la parada del autobús y que asegura que nunca ha votado en unas europeas y ahora tampoco lo

hará: «No sirven para nada».

Esta comuna tiene 11.000 habitantes y forma parte de Pas-de-Calais, una zona que fue en su día un bastión socialista, pero donde ahora cala el voto de Reagrupamiento Nacional (RN), el partido liderado por Le Pen. Jordan Bardella (Drancy, 1995) encabeza de largo los sondeos de intención de voto, a pesar de que el partido siempre ha tenido un discurso antieuropeísta. Le Pen lo ha ido moderando, dentro del llamado proceso de desdiabolización de su persona, de normalización de su discurso político.

Según la última encuesta realizada por Ipsos para Radio France y *Le Parisien*, el candidato de extrema derecha tiene el 31% de la intención de voto, muy por delante de la aspirante del partido de Emmanuel Macron (Renaissance), Valérie Hayer,

que cuenta con un 16% de apoyos. Le pisa los talones el socialista Raphaël Glucksmann, la sorpresa de estos comicios, con el 15% de las intenciones.

Hace un tiempo en esta zona había carteles pegados en las paredes en los que se leía «Frexit» (la salida de Francia de la UE). Ahora ni esos ni el citado de Bardella con Le Pen. Son las 12:00 de la mañana y en el trayecto que va de la estación de tren de Noeux-les-Mines al centro del pueblo no se oye una mosca. Pasan apenas un par de camiones y algún

El paisaje lo componen casitas adosadas, muy ordenadas, la mayoría con las persianas bajadas, y algunos comercios ce-

rrados. Se respira limpieza, calma y orden. En parte lo que propone RN.

Tres jubilados debaten en el bar del pueblo sobre política. En la televisión hay anuncios de apuestas en bucle, en lugar de noticias. «Yo voto sólo en las presidenciales, y porque nuestros padres lucharon para que pudiéramos hacerlo. Lo PAISAJES EUROPEOS

LA ULTRADERECHA



# EN LA FRANCIA DEL 'FREXIT' QUE SE DECANTA POR EL 'HIJO DE LE PEN'

FRANCIA. En esta zona del norte francés desindustrializado donde los sondeos dan la victoria a la extrema derecha, casi nadie admite que la votará. «No nos interesa Europa», afirman



Carteles electorales con Marine Le Pen y Jordan Bardella en Lanques sur Rognon. J. PACHOUD / AFP

hago por ellos, pero en realidad soy apolítica», dice una jubilada que toma el aperitivo con su marido y una amiga. Esta última dice que ya no se acuerda del tiempo que lleva sin acudir a las urnas. «Todos están en el mismo saco, ninguno va a resolver nuestros problemas», señala.

El paro, la pérdida de poder ad-

quisitivo o la falta de servicios en algunas de estas zonas aisladas son algunos de los motivos por los que la gente apoya cada vez más a Le Pen. La amiga que sí vota dice que sólo van al bar a tomar el aperitivo una vez a la semana porque «dos no te lo puedes permitir».

También explica que van al mé-

dico al pueblo de al lado porque en el suyo no hay. «No hay médicos en muchos de estos lugares, cada vez menos. El que había en nuestro pueblo quiere dejar el gabinete porque se jubila, pero no tiene relevo», explica la mujer.

Según Ipsos, en estas europeas el poder adquisitivo es la principal motivación a la hora de elegir al candidato, seguido de la inmigración y el sistema sanitario. El 64% de los encuestados para los que el bolsillo es lo más importante señala que dará su apoyo a Reagrupamiento Nacional, un porcentaje muy por encima del resto de candidatos. El 66% de los que prioriza la inmigración también apoyará a Bardella. Los que valoran más el sistema de salud se decantan por el candidato socialista.

El problema con la inmigración clandestina es mayor aquí que en otras regiones, pues cada año llegan miles de inmigrantes que tratan de cruzar al Reino Unido a través del Canal de la Mancha. Calais es el punto más cercano. En 2023 fueron más de 35.000, según datos del Ministerio del Interior, que a menudo tiene que enviar a las fuerzas del orden a desalojar los campamentos ilegales. Muchos inmigrantes mueren intentando cruzar.

Las elecciones europeas no levantan pasiones en Francia y sólo entre el 43% y 47% de los encuestados asegura que votará.

En Noeux-les-Mines no saben ni cuándo se celebran. En el bar, cuando se pregunta quién es el alcalde y de qué partido es, se interrogan los unos a los otros. Nadie lo tiene claro. Uno dice el nombre. Otro aña-

de que cree que es socialista. «Yo siempre he votado a los socialistas, aunque en las presidenciales voté a Macron, para que no ganase Marine Le Pen», declara la jubilada. Invitan al café. La gente, al entrar o salir del bar, saluda al resto dándose la mano, uno por uno.

Todo el mundo encoge los hombros cuando se pregunta por el triunfo de Marine Le Pen en Pas-de-Calais, región donde en muchos de sus pueblos tienen alcalde aún socialista. Nadie admite apoyarla a ella. En esta antigua zona minera hay más desindustrialización, el paro es más elevado que en el resto del país y los ingresos son inferiores, e influye mucho también la ausencia de

grandes núcleos urbanos. Calais, con poco más de 75.000 habitantes, es la localidad más grande y el resto son pequeños pueblos que se vertebran gracias a la línea ferroviaria. Esto, en el mejor de los casos.

Porque, en realidad, Noeux-les-Mines era sólo una parada intermedia para poder llegar a Mazingarbe,



Marine Le Pen en Henin-Beaumont, en el norte de Francia, en una imagen de 2022. SAMEER AL-DOUMY/AFP

pueblo a tres kilómetros y una de las localidades donde Marine Le Pen fue la más votada en las elecciones presidenciales de 2022, con el 72% de apoyos. Mazingarbe (unos 8.000 habitantes) no tiene tren, y ningún autobús llega allí desde Noeux. La única opción es el vehículo. En el Ayuntamiento tratan de localizar un taxi, llaman a cinco, pero todos están haciendo trayectos en Lille.

-¿Y qué hace la gente de Mazingarbe si quiere ir a otro pueblo para ir al médico, por ejemplo?



«Ah, no, aquí todo el mundo tiene coche. En estos pueblos no puedes moverte si no tienes coche», explica una de las jubiladas.

En este punto, el hombre de la parada de autobús resume parte del dilema del voto: «Hombre, es que es difícil hablar de Europa cuando no es posible llegar al pueblo de al lado sin coche».

En 2022, en las elecciones presidenciales que enfrentaron a Marine Le Pen con Emmanuel Macron, la extrema derecha fue el partido más votado en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes y en las de 10.000. Quedó a poca distancia de Macron en las de menos de 50.000 y de 200.000 habitantes. Dentro de las categorías populares más desfavorecidas, Le Pen tuvo el 37% de apoyos (frente al 29% del izquierdista Jean Luc Mélenchon y el 12% de Macron) y en las populares, Le Pen empató con el candidato de extrema izquierda.

En Berthume, a pocos kilómetros, tampoco se ven carteles electorales. Tiene unos 24.000 habitantes. A primera hora de la tarde los jóvenes toman café en las terrazas. «Ah, ¿que hay elecciones europeas? ¿Y eso para qué sirve?», pregunta Jêrome, un joven en edad de votar que está con amigos. Sólo uno asegura que irá a las urnas, para apoyar al candidato socialista. «Aunque mis padres siempre votan a Marine Le Pen», confiesa.

te del paisaje de Pas-de-Calais es verde. Estos territorios son pura contradicción: hoy luce el sol más que en París, pero se quejan de que allí nunca sale el sol, nadie dice votar a la extrema derecha, pero gana la extrema derecha, invitan al forastero al café, aunque triunfa el voto a un partido que tiene un discurso hostil con el extranjero.

«No nos interesa Europa porque ya vivimos al margen de París. Aquí tenemos otros problemas muy distintos. O estamos fuera de la realidad o París está fuera de la realidad», dice el dependiente de un comercio de alimentación. Lo ilustra añadiendo: «Bardella, por mucho que venga de la ban-

Es de los pocos que lo admite. Par-

23,3% VICTORIA DEL RN. La formación de Le Pen ganó las europeas de 2019 por un estrecho margen

para disputar a Emmanuel

Macron la Presidencia.

(23,3%) frente al partido de Macron (22,4%). Ahora, con los sondeos de cara, el RN ya se ve ganador e incluso ha reclamado ya que, si el Gobierno pierde, instará a Macron a convocar comicios.

lieue (las barriadas de las afueras de París) y sea de origen inmigrante, es un producto parisino. Aunque sí es cierto que este partido aporta al menos algunas ideas a problemas reales de la gente, como la subida de los precios o la inmigración», añade.

Francia, según los sondeos, se decanta por Jordan Bardella, aunque su actividad europarlamentaria no ha sido precisamente de las más sobresalientes. En los últimos cinco años, el que algunos de sus oponentes llaman «el diputado fantasma», por su absentismo, ha presentado sólo 21 enmiendas en el Parlamento Europeo, frente a las 3.000 de la candidata de La Francia Insumisa, Martine Aubry.

**EL MUNDO.** Domingo, 26 de mayo 2024

# **MUNDO**

# El legado de la era 'tory' golpea a Sunak y su campaña hace agua

Se suman 14 años de mandatos marcados por el Brexit, la austeridad y caos político

#### CARLOS FRESNEDA LONDRES

CORRESPONSA

Tras el diluvio en Downing Street, Rishi Sunak no tuvo mejor idea que ponerse un salvavidas en el barrio del *Titanic* en Belfast. «¿Se siente usted como el capitán de un barco que se está hundiendo?», le preguntaron al *premier* con sorna los periodistas. «Nuestro plan está funcionando», respondió automáticamente, ajeno al temporal de agoreros y presagios que le persigue desde que anunció el adelanto de las elecciones al 4 de julio.

El primer ministro que se jacta de haber devuelto la «estabilidad» al país ha terminado emulando a sus predecesores con un órdago electoral contra viento y marea, tocando fondo en las encuestas (22 puntos por detrás del Partido Laborista en el último sondeo de YouGov) y lastrado por el legado de 14 años vividos peligrosamente con los *tories* al timón.

Cinco primeros ministros, siete secretarios del Tesoro y ocho titulares del Foreign Office se han sucedido bajo los nubarrones permanentes. El vendaval del Brexit ha dejado paso al éxodo masivo, con 78 diputados (incluido el eterno superviviente Michael Gove) saltando por la borda ante el temor de un naufragio final.

Atrapados en su propio psicodrama, los conservadores han perdido el rumbo ante el malestar económico y social que sacude al país. El poder adquisitivo de los británicos ha caído unas 10.000 libras (11.700 euros) al año en términos reales con respecto al 2010. Más de 2,5 millones recurren a los bancos de alimentos y 4,5 millones de niños viven en pobreza relativa. La lista de espera de la sanidad pública (NHS) es de 7,5 millones y los servicios públicos hacen agua por los recortes acumulados.

## Los laboristas tienen hoy una ventaja electoral de 22 puntos

#### Un fuerte malestar económico y social sacude al Reino Unido

#### 1. AUSTERIDAD (2010-2016)

David Cameron llegó a Downing Street a los 41 años con la vitola de *modernizador* del Partido Conservador, arropado por George Osborne como su escudero económico (y en coalición en su primer mandato con el liberal demócrata Nick Clegg antes de su salto a Facebook). «La era de la irresponsa-



David Cameron junto a su familia en su despedida de Downing Street en julio de 2016. FRANK AUGSTEIN / AP



Sunak, el miércoles, bajo la lluvia durante su anuncio electoral. AFP



El controvertido Boris Johnson anuncia su renuncia en 2022. AP

bilidad deja paso a la era de la austeridad», dijo Cameron, entre las turbulencias de la debacle financiera y como contrapunto a 13 años de «dispendio» laborista. El propio Osborne definió la austeridad como un «*remake* del sobrio esfuerzo de reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial». La *sobriedad* se tradujo en el mayor recorte pre



*Theresa May, en 2019.* AFP



Adiós de Liz Truss, en 2022. EFE

supuestario desde la *era Thatcher*. De la salud pública a las infraestructuras, de la policía a las prisiones, de la Justicia a las bibliotecas... Casi ningún sector escapó al *hachazo*.

«¿Fue la austeridad la causante del Brexit?», se preguntaba años después el economista Thiemo Fetzer. El caso es que Cameron revalidó su mandato en el 2015 con la promesa de un referéndum sobre la UE para aplacar las iras del *ala dura* del partido y con la esperanza de que saliera la permanencia, como sucedió en el referén-

dum de Escocia. El tiro le salió por la culata. Se despidió antes de tiempo ante la puerta de Downing Street, sin atisbo de arrepentimiento.

#### 2. BREXIT (2016-2019)

Todo parecía listo para la coronación de Boris Johnson, el mayor artífice del Brexit. Su socio de Vote Leave Michael Gove le clavó una puñalada trapera y allanó el camino a Theresa May, celebrada como la nueva dama de hierro. Pese a haber votado por la permanencia, prometió «la más robusta de las salidas de la UE». Pero se topó con grandes dificultades prácticas y se vio de pronto en el fuego cruzado entre las distintas facciones del partido. Convocó elecciones anticipadas en 2017, perdió la mayoría frente a su némesis Jeremy Corbyn y acabó fagocitada por el ala dura de su propio partido.

#### 3. CAOS (2019-2024)

A Boris Johnson le llegó finalmente su momento, con la misión de rematar el Brexit y «recuperar el control». Convocó también elecciones anticipadas, logró la mayoría absoluta y enterró políticamente a Corbyn. El Covid fue su prematuro fin de flesta, precipitado por el *Partygate* y por la moción de censura de sus propios diputados, atrapados ya en la espiral del caos.

Entró en escena Liz Truss, que se desmarcó con el presupuesto de emergencia que hizo caer en picado la libra y disparó las hipotecas. Y a los 49 días expiró su mandato.

Y así llegamos de carambola a Rishi Sunak, con fama de tecnócrata y con el propósito de devolver un mínimo de estabilidad al país. Se apoyó en la guerra de Ucrania para proyectar su imagen seria hacia el exterior, pero se desmarcó con un plantel de ultraconservadoras en su gabinete (Suella Braverman, Kemi Badenoch, Esther

#### La sobriedad y los ajustes fueron la antesala de la salida de la UE

### El mayor logro de Sunak ha sido rebajar la inflación al 2,3%

McVey) y con guiños populistas como el *plan Ruanda*. Su mayor logro en año y medio ha sido rebajar la inflación al 2,3%. Con lo que no contaba era con ver convertido Downing Street en *Drowning Street* (la calle del ahogamiento): récord absoluto de precipitaciones en las islas británicas entre octubre del 2022 y marzo del 2024.

# **MUND**

# Los ultras alemanes contra Le Pen

La AfD culpa a la líder derechista francesa de distanciarse por su 'melonización'

#### CARMEN VALERO BERLÍN

Convertida la arena política en campo de batalla, el manual de supervivencia de los partidos políticos parece inspirado en la estrategia de guerra del general chino Sun Tzu, a quien se debe la famosa frase «la mejor defensa es un buen ataque».

Eso es lo que intentó ayer el copresidente del partido Alternativa para Alemania (AfD), Tino Chrupalla, para salvar la cara del partido días después de ser excluido del grupo parlamentario que compartía en la Eurocámara con las formaciones Reagrupación Nacional de la francesa Marine Le Pen, y la Liga italiana de Matteo Salvini.

En su primera aparición tras la crisis generada por el candidato del partido a las elecciones europeas, Maximilian Krah, al trivializar con las SS, Chrupalla afirmó en una conferencia de la agrupación ultraderechista de Sajonia que los socios europeos han violado el principio de no injerencia al meterse en sus asuntos y que AfD «no se doblegará ante las posiciones europeas sólo para estar más presentables ante otros partidos»

Para Chrupalla, meterse en sus asuntos es poner tierra de por medio con una formación y un candidato que declaró en una entrevista con un diario italiano que «nunca dirá que todos los que llevaban un uniforme de las SS eran automáticamente crimi-



La colíder de AfD Alice Weidel, durante el mitin electoral de ayer en Marl (oeste de Alemania). I. FASSBENDER / AFP

nales». A la pregunta de si los miembros de las SS eran criminales de guerra, respondió: «Ciertamente había un alto porcentaje de criminales, pero no todos lo eran».

Las SS nacionalsocialistas eran las

que vigilaban y administraban los campos de concentración. En los juicios de Núremberg, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, fueron declaradas organización criminal.

La cúpula de AfD ha maniobrado

en silencio tras una crisis que alarga el rosario de escándalos que han ido estallando en el partido, dañando la respetabilidad que buscan Marine Le Pen para llegar al Elíseo y la ultraderecha italiana para seguir gobernando. No es de extrañar que esas formaciones repudiaran a la AfD, como previsible era que este partido se revolviera contra ellos. Chrupalla atacó directamente en su intervención a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Con ella, dijo, «la migración masiva se ha duplicado» en el país transalpino y «cada vez se suministran más armas a Ucrania».

«Esta melonización no ocurrirá con nosotros», prometió el líder de AfD, auténtico cruzado contra la inmigración y simpatizante del Kremlin. En su lugar, exigió «respeto» y rechazó expresamente «injerencias de nuestros socios franceses e italianos».

Chrupalla sólo se dirigió brevemente al origen del escándalo de la AfD y al candidato Krah para darle las gracias por «retirarse voluntariamente de la campaña electoral por el bien

### «No nos vamos a doblegar para serles a otros más 'presentables'»

del partido». Para el dirigente político, la tormenta pasará pronto, pues hay otras formaciones en Europa con las que se podrá colaborar y porque el partido siempre ha demostrado su capacidad para superar turbulencias. Esta es sólo «una crisis menor», dijo.

Para AfD, el auténtico foco no está en Bruselas sino en los estados federados alemanes que concurrirán a las urnas tras el verano y en los que aventaja con diferencia al resto de formaciones.



# EUROPA EN GUERRA

# BOMBARDEO A CIVILES



Un cadáver cubierto junto al centro comercial de Járkiv que sufrió ayer un ataque aéreo ruso. SOFIIA GATILOVA / REUTERS

# Rusia ataca un concurrido centro comercial

Bombas guiadas a plena luz del día causan al menos siete muertos en Járkiv

#### ALBERTO ROJAS KIEV

ENVIADO ESPECIAL

Después de una noche terrible de bombardeos en la ciudad ucraniana de Járkiv, la segunda de mayor tamaño del país, Rusia atacó ayer con bombas guiadas un centro comercial, uno de los pocos que funcionaban en el lugar, lleno de gente un sábado a primera hora de la tarde. El ejército del Kremlin completaba así una semana de destrucción y terror contra objetivos civiles en esta región mientras que sus tropas hace días que se atascaron un poco más al norte. El recuento de muertos alcanzaba las siete personas al cierre de esta edición y el de heridos, a 16, aunque los operativos de rescate que se dirigieron de inmediato para socorrer a los afectados y apagar el fuerte incendio creían por desgracia que podrían ser más.

El Epicentre es una gran superficie dedicada a los materiales de construcción. Precisamente es uno de los negocios que subsisten en esta zona de Ucrania porque la gente necesita estos elementos para tratar de reconstruir sus casas, destruidas por la primera ocupación rusa (entre febrero y

noviembre de 2022) o en los continuos bombardeos lanzados desde el lado ruso de la frontera. Está enclavado entre grandes bloques de viviendas en el barrio de Saltivka, el más castigado por el régimen de Vladimir Putin cuando intentó invadir la ciudad en las primeras semanas de marzo de 2022. La gran mayoría de pisos aún permanecen deshabitados o quemados por las bombas.

El alcalde de la ciudad, Igor Téjerov, aseguró que en el momento del ataque había al menos 200 personas en el interior. En las imágenes proyectadas por las cámaras de seguridad, se aprecia el párking del establecimiento lleno de vehículos a esa hora. Además, se ve cómo impactan estas bombas, unos artefactos antiguos pero con un nuevo *kit* de guiado por láser. Es decir, los pilotos rusos que lanzaron los proyectiles lo hicieron de forma deliberada. Acto seguido, las tropas de la Z dispararon otro misil contra el parque central de la ciudad.

Este bombardeo llegó tras la publicación de una información de Reuters en la que se aseguraba que Putin está dispuesto a un alto el fuego siem-



Un bombero durante las tareas de extinción del fuerte incendio. AP



Un oficial de policía junto a una víctima, en el suelo. ANDRII MARIENKO / AP

pre que las líneas queden como están hoy y el resto del mundo reconozca como rusas las zonas conquistadas. Cada vez que desde el Kremlin se ha hablado de paz, los hechos han señalado lo contrario: la escalada.

En el fondo del asunto está el veto occidental a que Ucrania pueda usar las armas de largo alcance entregadas por sus aliados contra objetivos en suelo ruso. Los aviones que lanzan estas bombas guiadas pueden hacerlo cómodamente desde Rusia, a una distancia prudencial para no ser derribados, actuando impunemente. Si los ucranianos pudieran usar este armamento, como los misiles ATACMS, contra el aeródromo de Voronesh desde el que despegan, estos aviones tendrían que refugiarse mucho más lejos. Y lo mismo sucede con las lanzaderas de misiles ru-

#### Más de 200 personas estaban en el interior del recinto

#### El Kremlin suma una semana de terror contra objetivos civiles

sos o las concentraciones de militares para invadir territorio ucraniano.

«Este ataque es otra manifestación de la locura rusa. Sólo locos como [el presidente ruso Vladimir] Putin son capaces de matar y aterrorizar a la gente de esta manera», clamó en su cuenta de X el presidente Zelenski.

# **MUNDO**



# ISRAEL NO **DATREGUA ARAFAH**

Decenas de civiles murieron entre el viernes y el sábado en la Franja de Gaza tras arreciar los bombardeos de las tropas israelíes, informa Efe. Gran parte de los ataques se produjeron en Rafah, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Tel Aviv la suspensión «con carácter inmediato» de sus operaciones en esa zona del territorio palestino. El tribunal, cuyas decisiones son vinculantes, urgió también a Hamas a la liberación inmediata de todos los rehenes tomados en su ataque del 7 de octubre contra Israel. FOTO: OMAR AL QATTAA /

# La agitación política también sacude Taiwan

Protestas por una ley para controlar más al Gobierno en plena intimidación de Pekín

# LUCAS DE LA CAL SHANGHAI

Tres días antes de la toma de posesión del nuevo presidente de Taiwan, las imágenes de las caóticas escenas que se vivieron dentro de la Cámara Legislativa dieron la vuelta por el ruedo mediático internacional: diputados a golpes por una controvertida reforma parlamentaria que busca un mayor control al Ejecutivo. Cinco legisladores terminaron en el hospital.

Tres días después de la toma de posesión del nuevo presidente, aviones de combate y buques de guerra rodearon Taiwan. El ejército chino lanzó el jueves y el viernes un gran simulacro de invasión sobre la isla autogobernada que Pekín considera una provincia separatista. Hubo un bloqueo militar y los cazas del gigante asiático ejecutaron ataques simulados hacia la infraes tructura crítica de la isla.

Está siendo un arranque de legislatura bastante agitado para Lai Ching-te (64 años), el médico que acaba de estrenar un tercer mandato consecutivo para el Partido Democrático Progresista (PDP), la formación de corte independentista que ganó las elecciones en enero.

Si el foco geopolítico se fijaba en las peligrosas maniobras de presión de las fuerzas chinas, en Taipei, ya acostumbrados a las amenazas del vecino, el centro de atención estaba puesto en las trifulcas políticas internas. El viernes por la noche, decenas de miles de personas, la gran

# Diputados se enzarzaron a golpes por la controvertida ley

Pekín exhibe fuerza con otro simulacro militar alrededor de la isla

mayoría jóvenes seguidores del PDP, protestaron frente al Parlamento contra la propuesta de la oposición para que el Legislativo tenga más poderes para vigilar al Ejecutivo, lo que dificultaría la gobernabilidad del PDP, que está en minoría en la

Los periódicos cercanos al partido gobernante señalan que más de 100.000 personas participaron en la protesta después de que dentro del Hemiciclo se efectuara una segunda lectura del polémico proyecto de ley, la cual continuará la próxima semana. Entre los manifestantes también había varios juristas que consideran que esta enmienda «potencialmente inconstitucional» es una bofetada a la democracia de

El principal partido opositor, el Kuomintang (KMT), ha sumado mayoría con la tercera fuerza, el Partido Popular de Taiwan, para tratar de sacar adelante una ampliación de poderes del Parlamento que convierte en delito que los funcionarios del Gobierno mientan en audiencias parlamentarias, algo que podrá ser castigado con hasta un año de

Aunque la parte del proyecto de ley que más preocupa al PDP es que los parlamentarios podrán exigir conocer información militar clasificada. Algunos funcionarios sostienen, señalando la cercanía de algunos sectores del KMT con Pekín, que esto podría provocar continuas filtraciones de Inteligencia que pondrían en peligro los avances en seguridad que lleva tiempo persiguien-

Desde el PDP acusan a la oposición de «conspirar con el Partido Comunista chino», mientras que los políticos del KMT defienden que el actual sistema político de Taiwan otorga demasiado poder al presidente, y que en cualquier democracia del mundo el trabajo del Ejecutivo tiene que estar supervisado por el Parlamento.

Otro apartado del proyecto de ley que no convence a los manifestantes es un plan de infraestructuras para un tren de alta velocidad y mejores carreteras en la costa este de la isla, zona propensa a terremotos, deslizamientos de tierra y tifones. Los críticos argumentan que los fondos (más de 56.000 millones de euros) que se quieren destinar para esla capital taiwanesa mientras que en Pekín presumían durante el fin de semana de la demostración de fuerza militar durante los últimos simulacros en los que sacaron a pasear cazas, bombarderos armados con misiles reales y buques de guerra cerca de las costas taiwanesas. El Ministerio de Defensa de la isla dijo que 62 aviones del ejército chino y 27 buques operaron el viernes alrededor de Taiwan.

En Pekín se frotan las manos ante cualquier inestabilidad política que estalle en la isla que funciona de facto como cualquier otro país independiente. Algunos analistas están comparando las protestas de



Manifestantes contra la ley promovida por la oposición, en Taipei. AFP

te proyecto se restarían de la partida de los presupuestos nacionales dispuestos para que el ejército mejore sus tácticas de disuasión frente a un ataque de China.

Las discusiones se prolongan en

estos días con el movimiento del girasol de 2014, cuando miles de taiwaneses se manifestaron contra un acuerdo comercial entre el Gobierno chino y el taiwanés, entonces dirigido por el KMT.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

#### IMPACTO DE LA LEY DE VIVIENDA EN EL MERCADO

EFECTOS DE LA LEY SOBRE LOS ARRENDADORES

En % Poco o nada probable Bastante o totalmente probable

#### IMPACTO DE LA LEY COMO ARRENDADOR

En % Más fácil Neutro Más difícil

#### VARIACIÓN DEL PRECIO DEL ALQUILER DE VIVIENDA EN ESPAÑA

En % Mensual Interanual

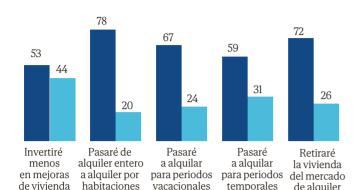

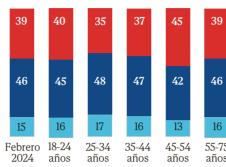

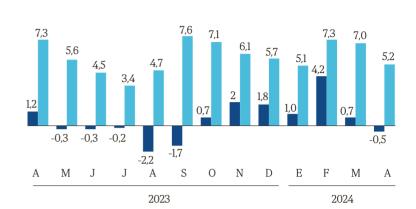

# Ley de Vivienda, año I: menos oferta, más cara y un gran cisma

- El sector advierte de la brecha entre propietarios e inquilinos en el primer aniversario de su aplicación
- «Si antes podías alquilar un piso y ahora sólo una habitación es que la norma no ha funcionado», afirman

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Si esto fuera un capítulo de Cuéntame, la mítica voz de Carlitos comenzaría diciendo que hace un año, España estaba a las puertas de una jornada de reflexión para votar en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La vivienda fue la gran protagonista de aquella campaña, hasta el punto de que el Gobierno aceleró la aprobación de una Ley de Vivienda que llevaba cuatro años estancada con la promesa de aliviar la tensión en el mercado del alquiler. La ley se aprobó el 24 de mayo y entró en vigor el día 26. Hoy, un año después, los precios para arrendar se han disparado hasta un 13%, la oferta disponible ha retrocedido un 15%, se han multiplicado los alquileres temporales y de habitaciones, y se ha creado un cisma entre propietarios e inquilinos que parece cada vez más insalvable. Para sorpresa de nadie.

«Quienes advertimos de que la ley no iba a funcionar no nos sorprendemos con estos datos, no son nada que no se pudiera prever atendiendo a la experiencia internacional que ya existía antes de que se aprobase la norma en España», asegura Sergio Na-



Varios bloques de viviendas residenciales y en construcción en Bilbao. EFE

sarre, catedrático de Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgili. Él fue, efectivamente, una de las muchas voces del sector académico e inmobiliario que advirtieron de los posibles efectos adversos de la norma que promueve como medida estrella limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas

Un año después, las fuentes consultadas por EL MUNDO no sólo se ratifican en ese análisis inicial sino que lamentan que la ley haya sido más rentable a nivel de votos que a la hora de facilitar el acceso a la vivienda. «Pedro Sánchez activó la aprobación de la ley después de cuatro años adormecida de despacho en despacho porque las encuestas le decían que perdía voto entre los jóvenes», señala Gonzalo Bernardos, economista y profesor de Economía en la Universidad de Barcelona. El experto considera que la vivienda ha pasado de ser un problema en España a ser «el problema», especialmente para los colectivos de menor edad y para las rentas más bajas.

El componente electoralista es la principal crítica a la norma, una crítica que pone de acuerdo a casi todas las partes en el sector. «La ley que el Gobierno aprobó hace un año se sacó con puros fines electoralistas. No era una ley que buscaba realmente desmercantilizar la vivienda y asegurarla como un derecho fundamental. Se sacó como una norma para usar como elemento de disputa entre bloques partidistas enfrentados. Esta ley está llena de agujeros; podría haber sido mucho, pero se quedó en un juego partidista», señala Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, quien además denuncia que la ley no ha acabado con los desahucios ni «con la dictadura de la especulación inmobiliaria».

Atendiendo a los datos, el balance del primer aniversario refleja no só-



EN RESUMIDAS CUENTAS FRANCISCO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Del refugio al hogar Una casa es el sueño de los que buscan refugio y un hogar es donde uno ama y es amado. Para tener casa es importante que existan oportunidades. Para tener un hogar hay que aprender a amar. A la política económica le debe ocupar la disponibilidad del refugio. Sin embargo, a veces la ideología se aplica a la economía como si no hubiera distinción de mercados o situaciones. Es habitual considerar que todo es oferta y demanda y que éstas son lo mismo en todos los mercados. Puede que el de la vivienda sea también de los más peculiares. En España más, porque el sector inmobilia-

rio tiene una raigambre cultural que ha devenido en paradoja: pese a una tasa de ahorro históricamente baja, los hogares españoles tienen una riqueza elevada, convergiendo a la de los países vecinos. Esto se debe a que la acumulación de riqueza no depende sólo del ahorro, sino también de la revalorización de los activos, especialmente inmobiliarios. En nuestro país, la revalorización de activos explica casi tres cuartas partes del aumento de riqueza, mucho más que en Francia (54%), Alemania (23%) e Italia (30%). A largo plazo, si la principal fuente de riqueza es sólo inmobiliaria, la

productividad de la economía y la sostenibilidad de esa riqueza están en entredicho.

Hace algo más de un año entraba en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Presentada como la panacea para resolver los problemas de acceso, ha resultado ser un brindis al sol. Se alzaron las copas con buenas intenciones, pero se ha terminado de resacón y en peores condiciones que al empezar. Los precios del alquiler han continuado subiendo, con incrementos en el entorno del 10%, con pequeñas variaciones según la fuente. La oferta de alquileres permanentes ha caído un 15%, mientras que

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

# LA OFERTA DE ALQUILERES DE CORTA DURACIÓN SE DISPARA

Los **mayores incrementos** de esta oferta **se han dado en pequeños mercados donde este fenómeno era hasta ahora inexistente** y en los que un puñado de anuncios ha provocado subidas **como es el caso de Badajoz, Cáceres, Huelva o Lérida.** 



lo que los precios no se han limitado, sino que se han disparado más y a mayor velocidad. A falta de datos oficiales, la evolución de los precios en los portales inmobiliarios son la guía para calibrar las oscilaciones en el mercado: de media, las subidas van desde el 5,2% que marca Fotocasa hasta el 13% que registran los índices de Idealista. Hasta 35 capitales de provincia se han anotado récord de precios en abril, destacando lugares como Madrid (19,2 euros por metro cuadrado), Valencia (13,9 euros), Málaga (14,2 euros) o Barcelona (21,1 euros).

En la práctica, sólo Cataluña ha aplicado los topes a los alquileres. Sin embargo, la incertidumbre propiciada por la ley ha sido suficiente para que los propietarios, grandes y pequeños, hayan optado por encarecer las rentas como remedio para anticiparse a posibles limitaciones futuras.

«La consecuencia más evidente es la subida de los precios del alquiler y

# El 'stock' de casas disponibles se ha reducido un 15% en el último año

# Hasta 35 capitales registraron precios récord de alquiler en abril

la reducción de la oferta, pero también ha generado mucha incertidumbre y mucho desconcierto entre propietarios y arrendatarios. El riesgo es que estamos creando una sociedad dividida en dos: caseros e inquilinos, y es difícil hacer políticas efectivas que se dirijan a los dos a la vez», señala Ferran Font, director de Estudios y portavoz de Pisos.com.

El cisma entre propietarios e inquilinos se hace cada vez más profundo y evidente. Los primeros se sienten señalados y atacados mientras que los segundos se sienten desprotegidos; los primeros creen que se atenta contra su derecho a la propiedad y que les exponen a la amenaza de la ocupación ilegal, mientras los segundos consideran que no pueden hacer nada frente al encarecimiento o las condiciones a veces abusivas que les imponen los arrendadores.

Según una encuesta elaborada por Fotocasa Research a partir de 8.000 entrevistas, un 52% de los propietarios consideran que la ley se lo pone más difícil para poner su vivienda en el mercado de la renta y un 35% cree que la ley complica los deseos de las personas que buscan alquilar.

«Ambas partes han resultado perjudicadas, pero quienes lo tienen más complicado aún son las personas que quieren alquilar y no pueden porque

## VARIACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE VIVIENDA EN ESPAÑA

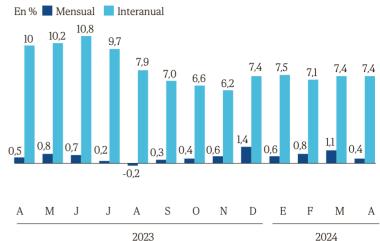

no cumplen con las nuevas condiciones que les impone el mercado. Pienso sobre todo en estudiantes, inmigrantes, personas y familias con rentas más bajas que compiten con estudiantes extranjeros, trabajadores nómadas y una población móvil y creciente en las ciudades que tiene mayor capacidad de pago. Estos perfiles resultan más atractivos y confiables para los propietarios y dejan fuera a los que no pueden igualarlos», señala Gonzalo Bernardos.

Para quienes se quedan fuera, el mercado de compra tampoco es una alternativa, porque también ahí los precios han subido un 7,4% si se toma como referencia el dato de abril de Fotocasa. Paradójicamente, propietarios e inquilinos se han encontrado en una realidad común: los alquileres temporales y los alquileres de habitaciones, si bien cada uno ha llegado a ella por caminos distintos.

Los propietarios se han volcado hacia los contratos temporales y el arrendamiento de habitaciones como forma de eludir y sortear las limitaciones que impone la Ley de Vivienda; los inquilinos, sin embargo, no tienen demasiada elección y compartir piso se ha convertido para muchos en la única manera de acceder a una camay un techo diarios. El resultado en cualquier caso es que la oferta de alquileres permanentes se ha reducido un 15%, frente al aumento del 56% interanual de los alquileres temporales, que ya suponen hasta el 11% del mercado, según los últimos datos de stock de Idealista. Por su parte, la oferta de habitaciones en piso compartido se disparó un 43% en el primer trimestre, con un precio medio de 400 euros, si bien en ciudades como Madrid (525 euros) o Barcelona (550 euros) es mucho mayor. «Si antes podías alquilar un piso y ahora sólo puedes alquilar una habitación es que la ley no ha funcionado», resumen en el sector.

Mirando a futuro, las cosas no pintan mucho mejor: uno de cada cinco propietarios se plantea pasar a alquilar habitaciones; casi uno de cada cuatro (24%) apuesta por el alquiler vacacional y una tercera parte (31%) por el temporal. «La gran problemática del mercado del alquiler en España es la falta de oferta. Si el parque se reduce todavía más debido a desincentivos normativos, nos encontraremos con un mercado muy compacto, de poca rotación y de sobreprecios en el que la accesibilidad a la vivienda será muy complicada», comenta María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

# Los contratos temporales se han disparado un 56% en 12 meses

# Las habitaciones en el escaparate crecieron un 43% hasta marzo

Nadie cree que la situación pueda revertirse y, por el contrario, todas las voces consultadas apuntan a la necesidad de un gran pacto político y entra administraciones por la vivienda. ¿Es factible? Lo ocurrido esta semana con la Ley del Suelo, que el Gobierno ha tenido que retirar horas antes de su votación para evitar que cayera, no invita al optimismo.

los alquileres temporales y por habitaciones, que evitan las restricciones de la ley, se han disparado. Con ligeras oscilaciones, España experimenta un aumento constante en los precios de la vivienda, impulsado principalmente por la demanda mayorista y de no residentes, que suele tener un carácter más especulativo, en lugar de la demanda residencial minorista, a pesar de un contexto económico adverso.

Factores como políticas de suelo a largo plazo inadecuadas y el incremento en la demanda han agravado el problema, incrementando la desigualdad entre propietarios y aquellos que no pueden comprar una vivienda ni mucho menos soñar con un hogar. Las críticas a la ley se han generalizado. El Banco de España ha advertido de que las medidas pueden tener efectos contraproducentes, como una subida en los precios del alquiler o una reducción de la oferta disponible. En lugar de aumentar la oferta, la ley ha generado desconfianza e incertidumbre entre los propietarios, reduciendo la disponibilidad de alquileres y encareciendo los precios.

No existen soluciones mágicas para un problema tan complejo. La vivienda asequi-

ble no se consigue con decretos y buenas intenciones, sino con políticas efectivas y realistas. Para empezar, es crucial fomentar la colaboración público-privada para movilizar tanto vivienda existente como suelo privado destinado a alquiler asequible. Hay mucho suelo disponible pero demasiadas trabas y problemas para que acabe siendo finalista. Además, se deben establecer los incentivos adecuados y debidamente estudiados (tal vez fiscales) para los propietarios que ofrezcan alquileres a precios asequibles, garantizando a su vez una seguridad jurídica que proteja tanto a

inquilinos como a arrendadores. Se habla también de la promoción puramente pública de vivienda. Esto ha mostrado resultados mixtos a escala internacional. Son políticas que funcionan mejor si se orientan al alquiler y si son de forma temporal. Por ejemplo, para jóvenes en formación o en sus primeras etapas laborales. La oferta de vivienda es rígida a corto plazo; lleva tiempo aumentarla y hay que actuar ya. Lo primero es el refugio, pero si también logramos el hogar donde amar y ser amado, volarán más alto tanto la economía como nuestras ilusiones.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

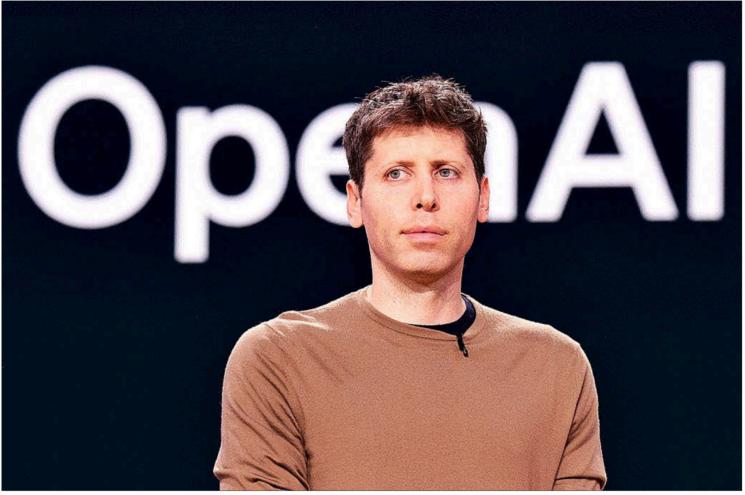

El CEO de OpenAI, Sam Altman, durante su participación en una conferencia en Washington, el pasado día 21 de mayo. AFP

# La factura de entrenar a los grandes modelos de IA no encuentra techo

El sector eleva su inversión en estos procesos para aliviar los costes en centros de datos

# JOSÉ M. RODRÍGUEZ SILVA

MADR

El origen tecnológico de lo que ahora llamamos IA generativa se remonta a 2017 con la publicación del *paper* Transformer', publicado por unos científicos de Google con un modelo cuyo entrenamiento costó unos 900.000 dólares de entonces. Gemini Ultra, el último gran modelo de la tecnológica, habría costado unas 200 veces más, concretamente 191 millones de dólares, según las estimaciones de Stanford y Epoch AI.

La prestigiosa universidad acaba de publicar su informe anual en el que analiza la industria. La publicación, la más prestigiosa sobre esta tecnología, ha presentado una de las primeras estimaciones que constatan el creciente coste de entrenar los grandes modelos de inteligencia artificial. Aunque Gemini es el más costoso, los trabajos de OpenAI no son una excepción: de la versión Davinci de GPT-3 a GPT-4 hay una diferencia de 74 millones de euros en costes de entrenamiento.

La industria se encuentra en pleno proceso de optimización de este paso como una de las medidas para aligerar la monstruosa inversión en centros de datos que es necesaria para un mundo en que la IA se use con tanta frecuencia como Internet.

En este sentido, empresas como Meta están lanzando modelos más pequeños y optimizados para tareas más simples, evitando así matar moscas a cañonazos, pero el camino es largo aún, ya que, como constata la investigación, la correlación entre la potencia de un modelo y el coste de entrenarlo es prácticamente lineal.

# HEGEMONÍA DE EEUU

Los modelos fundacionales han sido la aplicación de la IA generativa estrella del año, gracias a los asistentes que se construyen sobre eso, y el número de estos también ha crecido casi en paralelo con la atención que se les presta, ya que desde 2022 a 2023 se ha doblado el número de grandes modelos de lenguaje, pasando de 72 a 149.

Aunque OpenAI lleva la vitola de empresa puntera en el sector, las empresas que lideran por número de modelos publicados en 2023 son las grandes tecnológicas: Google, destacada con 18 publicaciones; Meta, con 11 y Microsoft, con siete, que cierra el podio tras el cual se sitúa la empresa dirigida por Sam Altman, que lanzó siete de estos productos a lo largo del año pasado.

Por países, la hegemonía es indiscutiblemente estadounidense, con más modelos publicados que el resto del mundo junto. Las 109 publicaciones en el país de las barras y estrellas hacen palidecer los 20 modelos liberados en China o los 15 que publicaron en su conjunto Reino Unido y los países de la Unión Europea.

# FALTA DE EVALUACIÓN

La principal alerta roja que enciende el informe es la falta de mecanismos de control de riesgo en la inteligencia artificial y concretamente en los grandes modelos de lenguaje. La investigación de Stanford constató que no existe un modelo estándar que permite a los grandes actores del sector mostrar cómo de avanzados están en materia de respon-

El coste asciende de 78 millones en GPT-4 a los 191 en Gemini (Google)

Un informe alerta de la falta de controles sobre los mecanismos

Se duplican los grandes modelos de lenguaje, de 72 a 149, en un año sabilidad de forma que sean comparables. «Los desarrolladores líderes, entre ellos OpenAI, Google y Anthropic, testean sus modelos contra referencias de IA responsable distintas. Esta práctica completa el esfuerzo para comparar sistemáticamente los riesgos y limitaciones de los grandes modelos de IA», señala el informe.

En paralelo, también destacan negativamente por la falta de transparencia en las formas en que han entrenado sus datos y sus metodologías, una polémica de rabiosa actualidad tras la denuncia contra OpenAI de la actriz Scarlett Johansson por usar una voz similar a la suya para su asistente, pese al rechazo expreso de la actriz [una acusación que la compañía niega]. Esto se une a un aumento del 32,3% de los incidentes con IA en el mundo, con casos como los deepfakes sexuales de Taylor Swift o las fotos manipuladas con IA de menores para mostrarlas menudas del Instituto de Zaragoza.

Precisamente, otro punto señalado es la complejidad que entraña la batalla contra los *deepfake*. Estos vídeos que recrean la realidad con inteligencia artificial siguen siendo muy difíciles de detectar en comparación con lo fácil que es generarlos. «Ya están afectando a elecciones a nivel global», alertan desde la prestigiosa institución.

# Trabajo ultima un acuerdo contra la discriminación LGTBI laboral

### **ELMUNDO**

El Ministerio de Trabajo ultima un acuerdo con los agentes sociales contra la discriminación de las personas LGTBI en el entorno laboral, que obligará a las empresas de más de 50 trabajadores a iniciar en un plazo de tres meses la negociación de medidas para proteger al colectivo.

El borrador de real decreto, al que ha tenido acceso *Efe* y que ha planteado el Gobierno a patronal y sindicatos, recoge una serie de medidas planificadas para lograr la igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas, así como un protocolo ante situaciones de acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género.

Las empresas de más de 50 trabajadores deberán comenzar a negociar estas medidas planificadas para evitar la discriminación del colectivo LGTBI en el plazo de tres meses (seis meses si no cuentan con un convenio colectivo) desde el día siguiente a la publicación de la norma y será de aplicación a toda su plantilla, incluyendo a los empleados puestos a disposición.

Las empresas de 50 trabajadores o menos podrán negociar estas medidas de manera voluntaria. Las medidas se fijarán en la mesa de negociación colectiva en el marco de los convenios colectivos. En ausencia de convenio colectivo, las empresas que cuenten con una representación legal de los trabajadores podrán acordar estas medidas, en tanto que las que no tengan presencia sindical deberán elaborarlas con apoyo y asesoramiento externo especializado en materia LGTBI, algo a lo que también podrán recurrir todos los negociadores de estas me-

# IGUALDAD DE TRATO

Los convenios o acuerdos colectivos deberán recoger en su articulado cláusulas genéricas de igualdad de trato y no discriminación que contribuyan a crear un contexto favorable a la diversidad y a avanzar en la erradicación de la discriminación de las personas LGTBI. Estas cláusulas deberán hacer una referencia expresa no sólo a la orientación sexual e identidad de género, sino también a la expresión de género y a la diversidad familiar.

Las empresas también deberán incluir en sus convenios medidas para erradicar estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBI, en especial, a través de la formación adecuada de los trabajadores que participen en el proceso de selección. **EL MUNDO.** Domingo, 26 de mayo 2024

# IFEMA MADRID / ORGANIC FOOD & ECO LIVING IBERIA

# El consumo ecológico como estilo de vida

Organic Food & Eco Living Iberia celebrará del 4 al 5 de junio su quinta edición, en un contexto en el que los productos sostenibles atraviesan su mejor momento en España. Contará con la presencia de 350 organizaciones de 28 países

### Por Jaime Vicioso

limentación, bebidas, belleza, moda, salud... No importa el tipo de producto; el consumidor cada vez valora más que el proceso de fabricación sea natural y que durante el mismo se evite el uso de químicos. Ésta es sólo una de las razones que explican el creciente interés de eventos como Organic Food & Eco Living Iberia desde su primera edición, allá por 2019. El pabellón número 4 de Ifema Madrid volverá a ser el escenario que sirva como punto de encuentro para los actores más importantes del sector durante el 4 y el 5 de junio, en un año en el que se espera que la feria se expanda de forma significativa a nivel internacional: la organización estima que reunirá a unas 350 empresas expositoras procedentes de 28 países

La expectación con esta quinta edición es proporcional al calado que tienen hoy en día en España los productos ecológicos. Según el *Informe Anual 2024*, elaborado por Ecovalia, la asociación profesional del sector, el mercado total de productos ecológicos alcanzó los 3.000 millones de euros a nivel nacional, con un gasto medio de 64 euros por persona. Esto sitúa a España en el *top ten* mundial en términos de consumo.

# A TENER EN CUENTA...

# ¿CUÁNDO?

Martes 4 de junio, de 9:30 a 18:30 horas. Miércoles 5 de junio, de 9:30 a 17:30 horas.

# ¿DÓNDE?

En el pabellón número 4 de Ifema Madrid.

# **EXPOSITORES**

Cerca de 350 empresas de 28 países diferentes.

# APOYO SECTORIAL

Ecovalia y Agrobio, las asociaciones profesionales de la producción ecológica en España y Portugal, respectivamente, son los principales patrocinadores.

# **PREMIOS**

Los Eco & Organic Awards reconocerán los productos más innovadores lanzados por los expositores en una decena de categorías distintas. Ecovalia es, junto a su asociación homóloga portuguesa Agrobio, el principal patrocinador del evento. Pero el apoyo sectorial no se limita a estas dos agrupaciones: la Asociación de Elaboradores y Comercializadores de Alimentos Ecológicos (Asobio), Intereco, la autoridad de control de la agricultura ecológica o la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) también estarán presentes en el salón.

# Seminarios, novedades y premios

Más allá de la zona de exposición, Organic Food & Eco Living Iberia ejercerá de nuevo como un gran foro en el que analizar la situación de la industria. Es por eso que su programa de seminarios y mesas redondas, conocido como *Organic Talks*, se ha ampliado a 20 sesiones para tratar temas como el comercio justo, el control ecológico de plagas o el mercado de los complementos alimenticios en España.

Pero, además de eso, el evento ha introducido este año algunas novedades, la mayoría centradas en fomentar la comunicación entre expositores y compradores. Para ello, se habilitará el espacio *Meet The Buyer*, que permitirá estas reuniones cara a cara. En esa misma línea, la organización pondrá en marcha *LIVE Connect*, una red social de negocios que permite la conexión en tiempo real para facilitar el *networking* hasta un año después de la conclusión de la feria.

A esto hay que sumarle que, como cada año, se volverán a entregar los *Eco & Organic Awards*, que reconocerán los productos más innovadores lanzados por los expositores a lo largo de los últimos 12 meses en 11 categorías distintas. A su vez, se otorgarán los galardones *Eco & Organic Retail Awards*, con el objetivo de remarcar la importancia de sector *retail* a la hora de aumentar la conciencia sobre la importancia de lo ecológico en el mercado.

Para el director del evento, Álex Suau, esta edición supondrá una nueva oportunidad para poner sobre la mesa los desafíos a los que se enfrenta el sector, como "las nuevas regulaciones y la necesidad de aumentar la producción". Pero también, concluye, servirá para "explorar las enormes posibilidades que se presentan para innovar y expandirse a los mercados internacionales".









Kroos llora con su hija en brazos, mientras es aclamado por la afición, ayer, en el Bernabéu. JAVIER SORIANO / AFP

# El Bernabéu es un te quiero

# **FÚTBOL.** La afición despide a Kroos como una leyenda / Los titulares de Wembley empatan ante el Betis

LIGA (JORNADA 38)

O
REAL MADRID
BETIS

SANTIAGO BERNABÉU. LLENG

Real Madrid: Courtois (Kepa, m. 63), Carvajal (Lucas Vázquez, m. 73), Rüdiger, Nacho (Militao, m. 63), Mendy, Camavinga (Modric, m. 73), Valverde, Kroos, Bellingham, Vinicius y Rodrygo.

**Betis:** Vieites, Sabaly, Sokratis, Visus, Miranda, Johnny, Marc Roca, Bellerín, Rodri (Altimira, m. 71), Ayoze y William José (Abde, m. 80).

Árbitro: Díaz de Mera

Tarjetas amarillas: Nacho y Carvajal.

# ORFEO SUÁREZ MADRID

Los pasillos han dejado de ser lo que eran en un fútbol que ha perdido la cortesía. Como la política. Hace falta tener una condición inmaculada para convocarlos. Toni Kroos la posee, y es la razón por la que no le hicieron el pasillo únicamente sus compañeros. También sus rivales. Los jugadores del Betis se unieron a los del Madrid, como si lo hiciera todo el fútbol español. Ese pasillo conduce a la gloria, a la eternidad, con parada en el templo de Wembley. Las lágrimas de

sus hijos son lágrimas del orgullo. Dios te salve, Kroos.

El respetable acudió en masa a despedir a una leyenda, como podía leerse en el tifo desplegado en la grada. Muchas son las que lo han hecho en este mismo estadio entre reproches, porque el fútbol español, tan cainita como el país, suele perder las formas cuando dice adiós. Le pasó a Di Stéfano, nada menos. Este adiós es distinto, porque lo ha dicho Kroos. El alemán se ha anticipado a nuestras miserias para dejar un Bernabéu convertido en un te quiero.

Le queda un acto de blanco, un acto supremo. La conquista de la Champions, ante el Borussia Dortmund dentro de una semana, igualaría a Kroos con Gento. También a Modric, aunque en el caso del alemán uno de los trofeos lo levantó como jugador del Bayern. Sería su título número 23 en 10 años pletóricos en el Madrid.

Kroos partió en el once ante el Betis no sólo por la despedida, sino porque Ancelotti decidió alinear al equipo que debería partir en Wembley. Con Courtois, con Nacho junto a Rüdiger y con Camavinga en el lugar del lesionado Tchouaméni. Era la hoja de ruta del italiano y la cumplió.

Nada se jugaba el Madrid, campeón hace semanas, y nada se jugaba el Betis, en el que Pellegrini optó por dar oportunidades a jugadores menos habituales. Johnny es uno de los que está llamado a tener un papel en el futuro de los verdiblancos. Su primer gol lo pudo marcar en el Bernabéu, pero el VAR lo invalidó porque Marc Roca partió en fuera de juego al intentar rematar en primera instancia. Courtois despejó por ello forzado y mal, y Johnny ganó la segunda jugada. En caso de subir al marcador, habría quedado esa pequeña manchita del belga, una vez decidido que sea el portero en la finalísima, en lugar de Lunin. Se resarció con dos paradas soberbias a tiros de Ayoze y Miranda. Ello no le librará de estar bajo la lupa en Wembley. Lo mismo le pasaría a Lunin y a quien ha de tomar la decisión, dadas las circunstancias.

El Madrid se ha tomado con mucha profesionalidad los partidos que siguieron a proclamarse campeón, especialmente por tratarse de una oportunidad para futbolistas que quieren competir internamente, como Brahim, Joselu o Güler. La cercanía de Wembley, sin embargo, ha

atemperado el ímpetu, dado el temor a las lesiones, hecho que se acentúa si quienes juegan son los elegidos para el gran día. Era de esperar, pues, un partido abierto y algo hipotenso. Únicamente a Nacho se le fue demasiado un pie en una disputa, lo que le costó una inesperada amarilla. No es la primera vez que le ocurre. El Madrid lo necesita en su me-

Courtois realizó dos paradas de gran nivel antes de dejar despedirse a Kepa en la portería

Ancelotti permitió minutos juntos al alemán y Modric, eje clave de la última era jor versión, dado que Militao está muy lejos de la suya, como quedó de manifiesto frente al Villarreal.

El Betis lo quiso aprovechar en el inicio con un Bellerín profundo en el espacio del interior y un Ayoze siempre activado, pero a los verdiblancos les faltó la precisión en el remate. El Madrid lo tiene aunque vaya en tercera, con un Vinicius preciso, Rodrygo y hasta Bellingham, aunque haya llegado al tramo final del curso en reserva. Ante todos respondió Vietes, portero de mano dura, y se fajó Sokratis, un viejo rockero de las defensas.

El Madrid pasó de la búsqueda del gol a la búsqueda de la liturgia, con cambios medidos de Ancelotti en busca de los homenajes. Kepa tuvo sus minutos para despedirse y quién sabe si Nacho, al que el técnico también retiró del campo antes del final. Todos esperaban que el siguiente fuera Kroos, pero Ancelotti esperó. Quiso el técnico que compartiera los últimos minutos con Modric, eje clave de una era en el Madrid. Esa hoja de ruta también fue perfecta, un final medido por todos, el primero por Kroos, derrotado al final por las emociones, por las lágrimas de sus hijos, por este te quiero que se lleva a la eternidad.

# El Atlético se despide con media sonrisa

El Atlético de Madrid despidió la temporada con una victoria intrascendente ante la Real Sociedad en Anoeta por cero goles a dos. Samuel Lino y, en los minutos finales, Reinildo dieron la victoria al conjunto de Diego Simeone, que mostró una actitud muy diferente a la del Metropolitano en la penúltima jornada de liga. Los rojiblancos exhibieron ganas y actitud para llevarse el duelo.

# **LALIGA EA SPORTS**

### JORNADA 38ª

Girona 7 Granada 0. Osasuna 1 Villarreal 1. R. Sociedad 0 Atlético 2. Almería 6 Cádiz 1. Rayo 0 Athletic 1. Real Madrid 0 Betis 0. Hoy: Getafe-Mallorca (14,00 h.) Celta-Valencia y Las Palmas-Alavés

(16,15 h.). Sevilla-Barcelona (21,00).

|                  | J  | G  | Е  | Р  | GF | GC | Pt |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. Real Madrid   | 38 | 29 | 8  | 1  | 87 | 26 | 95 |
| 2. Barcelona     | 37 | 25 | 7  | 5  | 77 | 43 | 82 |
| 3. Girona        | 38 | 25 | 6  | 7  | 85 | 46 | 81 |
| 4. At. Madrid    | 38 | 24 | 4  | 10 | 70 | 43 | 76 |
| 5. Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8  | 61 | 37 | 68 |
| 6. R. Sociedad   | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 60 |
| 7. Betis         | 38 | 14 | 16 | 8  | 48 | 43 | 58 |
| 8. Villarreal    | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 53 |
| 9. Valencia      | 37 | 13 | 9  | 15 | 38 | 44 | 48 |
| 10. Osasuna      | 38 | 12 | 9  | 17 | 45 | 56 | 45 |
| 11. Alavés       | 37 | 12 | 9  | 16 | 35 | 45 | 45 |
| 12. Getafe       | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 52 | 43 |
| 13. Sevilla      | 37 | 10 | 11 | 16 | 47 | 52 | 41 |
| 14. Celta        | 37 | 10 | 10 | 17 | 44 | 55 | 40 |
| 15. Las Palmas   | 37 | 10 | 9  | 18 | 32 | 46 | 39 |
| <b>16.</b> Rayo  | 38 | 8  | 14 | 16 | 29 | 48 | 38 |
| 17. Mallorca     | 37 | 7  | 16 | 14 | 31 | 43 | 37 |
| 18. Cádiz        | 38 | 6  | 15 | 17 | 27 | 55 | 33 |
| 19. Almería      | 38 | 3  | 12 | 23 | 43 | 75 | 21 |
| 20. Granada      | 38 | 4  | 9  | 25 | 38 | 79 | 21 |
|                  |    |    |    |    |    |    |    |

# **LALIGA HYPERMOTION**

# **JORNADA 41**<sup>a</sup>

Hoy (18,30 h.): Albacete-Mirandés Amorebieta-Espanyol, Burgos-Tenerife, Cartagena-Huesca, Elche Eldense, R. de Ferrol-Leganés, Racing-Zaragoza, Levante-Alcorcón, Oviedo-Andorra, Sporting-Eibar y Valladolid-Villarreal B.

|                  | J  | G  | Е  | Р  | GF | GC | Pt |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. Leganés       | 40 | 19 | 13 | 8  | 52 | 25 | 70 |
| 2. Valladolid    | 40 | 20 | 9  | 11 | 47 | 32 | 69 |
| 3. Eibar         | 40 | 20 | 8  | 12 | 68 | 44 | 68 |
| 4. Espanyol      | 40 | 16 | 17 | 7  | 56 | 41 | 65 |
| 5. Racing        | 40 | 18 | 10 | 12 | 64 | 52 | 64 |
| 6. Real Oviedo   | 40 | 16 | 13 | 11 | 49 | 35 | 61 |
| 7. Sporting      | 40 | 16 | 11 | 13 | 49 | 42 | 59 |
| 8. Elche         | 40 | 16 | 11 | 13 | 42 | 42 | 59 |
| 9. Ferrol        | 40 | 15 | 13 | 12 | 47 | 49 | 58 |
| 10. Levante      | 40 | 13 | 18 | 9  | 47 | 43 | 57 |
| 11. Burgos       | 40 | 16 | 9  | 15 | 50 | 52 | 57 |
| 12. Tenerife     | 40 | 14 | 10 | 16 | 35 | 39 | 52 |
| 13. Cartagena    | 40 | 14 | 9  | 17 | 37 | 46 | 51 |
| 14. Albacete     | 40 | 12 | 13 | 15 | 47 | 53 | 49 |
| 15. Zaragoza     | 40 | 11 | 14 | 15 | 39 | 41 | 47 |
| 16. Eldense      | 40 | 11 | 14 | 15 | 44 | 54 | 47 |
| 17. Huesca       | 40 | 10 | 15 | 15 | 34 | 33 | 45 |
| 18. Mirandés     | 40 | 11 | 12 | 17 | 44 | 53 | 45 |
| 19. Amorebieta   | 40 | 11 | 11 | 18 | 37 | 52 | 44 |
| 20. Alcorcón     | 40 | 10 | 12 | 18 | 29 | 50 | 42 |
| 21. Andorra      | 40 | 10 | 10 | 20 | 32 | 50 | 40 |
| 22. Villarreal B | 40 | 10 | 10 | 20 | 38 | 59 | 40 |
|                  |    |    |    |    |    |    |    |

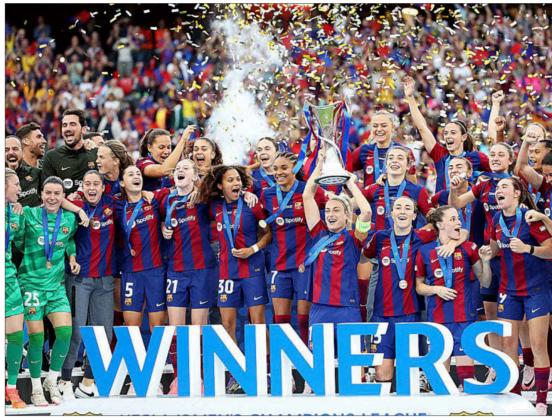

Alexia levanta la Copa de Europa rodeada por sus compañeras, ayer, en el césped de San Mamés. L. TEJIDO / EFE

# Un Barça de época levanta la tercera

# **FÚTBOL.** Gana la Copa de Europa con goles de Aitana y Putellas

# DANIEL GÓMEZ-FONTECHA

Este Barça es historia. Pocas frases pueden definir mejor al equipo de Giráldez que, a pesar de sufrir, ha vuelto a demostrar que está por delante de todos los demás. Aitana hizo la luz donde solo había oscuridad para llevar a su equipo camino a la gloria. Porque sólo las mejores aparecen en las grandes ocasiones.

San Mamés se vistió de gala para la gran final y los dos gigantes del fútbol femenino respondieron. Tanto el Barcelona como el Olympique Lyon saltaron a La Catedral dispuestos a medir sus fuerzas desde el primer minuto. El Lyon, con su fortaleza física y su potencial ofensivo, salió dispuesto a impedir que las blaugranas pudieran jugar cómodas y fieles a su estilo.

Un duelo de dos pesos pesados que en la primera parte tuvo claro dominio francés. En el minuto 11, Bronze sacó bajó los palos una volea de Renard, que llegaba después de que el larguero rechazara un envenenado saque de esquina francés.

Ocasión que devolvió poco después Patri Guijarro en el 27 al colarse en el área pequeña tras un robo en la frontal, pero la sensación de peligro no abandonaba el área catalán. Hansen era la única que gitaba el avispero y en el 44 tuvo la mejor de la primera mitad con un disparo cruzado desde la derecha. Aitana también intentó un remate desde la media luna en el descuento, pero Gilles, la central, la sacó con el pecho. El Barça se marchó al descanso con buenas sensaciones en los últimos

minutos, pero muy consciente de que el partido se iba a hacer muy largo. Con Aitana y Mariona protagonizando el juego, la segunda parte arrancó mucho mejor, pero el Lyon se mantenía seguro atrás y no dejaba de crear peligro.

Todo estaba en el aire y Graham Hansen avisaba en cada contragolpe, pero el partido estaba reservado para ella. Para la Balón de Oro. Un grandísimo pase de Mariona por dentro, dejaba a Aitana en el pico del área. y no lo desaprovechó. El disparo cruzado, que tocó en una zaguera francesa, se colaba finalmente en la portería de Endler.

Aitana se besaba el escudo en la celebración, haciendo ver a todo el mundo que ya no había vuelta atrás. A partir de ese momento, el Barça hizo suyo el partido y ya no lo soltó.

El Lyon, ocho veces campeón, tuvo su momentum en los minutos finales con un disparo de Diani desde la frontal y con centros laterales al área, pero todavía faltaba el broche de oro. El soñado por todos los seguidores blaugranas. Alexia, que había saltado al campo en el descuento, metía el segundo en el 96 para derribar cualquier atisbo de prórroga, desatar la locura y poner así fin a una temporada excepcional. Un póker de títulos que marcan una era y que dejan un legado difícil de superar. «Final soñado», decía Giráldez. El técnico se marchará a Estados Unidos dejando al Barcelona en el mejor lugar posible. Dominante e imbatible en la liga, ganador en la Copa, coronado en Supercopa e insaciable en la Champions. Son ya tres, tras las logradas el pasado año y en 2021.

# **BARCELONA OLYMPIQUE DE LYON**

0

BARCELONA: Catalina Coll: Bronze. Paredes. Engen, Rolfo (Batlle, min 67); Bonmati, Walsh (Pu-tellas, min 92), Guijarro; Hansen, Paralluelo (Brugts, min 85) y Mariona Caldentey (Pina, min 92).

**OLYMPIQUE DE LYON:** Endler; Carpenter, Renard, Gilles (Becho, min 81), Bacha; Van de Donk (Hegerberg, min 81), Egurrola, Horan; Cascarino (Majri, min 66), Dumonay y Diani.

GOLES: 1-0: Aitana Bonmatí (min. 63). 2-0: Ale-

SAN MAMÉS: Casi Ileno (50.827 espect.).

# «Ojalá pueda volver»

# **FÚTBOL.** Xavi deja la puerta abierta y renuncia a su último año de contrato

# AMADEU GARCÍA BARCELONA

Con la conciencia muy tranquila y orgulloso de la labor que ha llevado a cabo en el Barça. Así es como Xavi quiere despedirse, otra vez, del club de su vida. Dejando, eso sí, la puerta abierta para un posible regreso y deslizando también que no acaba de estar de acuerdo con la decisión que ha tomado el presidente, Joan

Laporta, por mucho que tenga que respetarla. «Me transmitió por qué cree que el club necesita un cambio de rumbo y no me queda otra que aceptarlo. Soy un hombre de club y siempre estaré a disposición de lo que necesite el Barça. Deseo lo mejor a todos», señaló.

«Hasta hoy, seguía motivado, ilusionado y con la ambición intacta. Creía en la plantilla, en que podíamos hacer cosas interesantes, cambiando pequeñas cosas, pero no ha podido ser», recalcó un Xavi al que, a pesar de todo, le gustaría poder volver en un

futuro. «¿Por qué no? Es el club de mi vida. Ojalá se dé la posibilidad de volver», apuntó el técnico, quien apostilló que sigue dispuesto a renunciar a su último año de contrato. «Lo que dije en su momento», aseguró. Hace un mes, en una rueda de prensa muy diferente, en la que se confirmaba su continuidad, de-

jó claro que, si se iba, no iba a cobrar ni un euro y que ese dinero podía destinarse al nuevo entrenador.

En su discurso, dejó entrever que está algo dolido por las formas, por

mucho que respete la decisión del presidente. «Soy un hombre de consenso y un hombre de club. Me he adaptado a las circunstancias que, por desgracia, tenemos ahora. El pre-

sidente me dio sus razones y no me queda otra que aceptarlas», insistió, para recalcar poco después que es el máximo dirigente quien debe exponer sus motivos. «Las razones son suyas, no mías, y, a partir de aquí, sólo me queda aceptarlas. Creo que debería explicarlas él mismo», apun-







Carlos Alcaraz charla con los recogepelotas durante un reciente entrenamiento en Roland Garros. AURELIEN MEUNIER / GETTY

# Alcaraz contra el bloqueo: «Debe recordar quién es»

TENIS. Debuta hoy en Roland Garros y se confiesa «asustado» por si vuelve el dolor

### JAVIER SÁNCHEZ PARÍS ENVIADO ESPECIAL

«¿Sabes qué? Cuando era pequeño, Carlos me hacía dibujos y siempre se dibujaba a él mismo levantando el título en Roland Garros. Ya ha ganado Wimbledon y el US Open, pero su sueño siempre ha sido Roland Garros», rememora Josefina Cutillas, la psicóloga deportiva que ayudó a Carlos Alcaraz a estar donde está: con opciones de cumplir su sueño. De los ocho a los 16 años, Cutillas se encargó de formar la mentalidad del hoy número tres del ránking mundial y, por eso, horas antes de su debut en París (hoy, alrededor de las 14.00 h., Eurosport) ante el estadounidense Jeffrey John Wolf, puede analizar mejor que nadie el problema que se le presenta. Porque Alcaraz tiene un problema, sí. Un problema serio. Y éste no tiene nada que ver con la técnica, ni con la táctica, ni tan siquiera con su físico. Es un problema mental.

Con un cuadro amable, sin rivales de ranking elevado hasta cuartos de final, el español tiene margen para solventarlo, pero le exigirá trabajo. Anteayer, en rueda de prensa, el propio Alcaraz lo reconocía: «Sigo pensando en la lesión cuando pego derechas. Estoy

un poco asustado si pego un drive al 100%. Es lo que tengo que solucionar en mi primer partido porque ahora no siento nada de dolor».

A principios de abril, después de vencer en el Masters 10000 de Indian Wells, la musculatura de su antebrazo derecho se empezó a quejar y los médicos consultados le aseguraron que era temporal, que no se preocupara. Ahí se creó el trauma. Sobre la arcilla de Montecarlo o en su club en Villena, Alcaraz siguió preparándose, pero una semana tras otra veía que la dolencia regresaba cuando aumentaba la intensidad de sus golpeos. No era temporal, no era un dolor pasajero, sí debía preocuparse. Y, de ahí, el miedo. Después de perderse Montecarlo y Barcelona, resentirse en Madrid y ausentarse también de Roma, ahora no sabe qué esperar. Ya no hay

«Lo importante es recuperar la confianza», dice Josefina Cutillas, su ex psicóloga

lesión y no siente dolor, pero... ¿Y si reaparece el tormento? En la cabeza de Alcaraz resuena la pregunta.

«En estos casos, el factor más importante para un deportista es la rápida recuperación de la confianza. Generar sensaciones positivas y, a través de visualizaciones, sea con imaginación o sea con vídeos, recordar quién eras. Es un trabajo que debe hacerse junto a ejercicios de relajación, de distensión muscular, para evitar un posible bloqueo mental», expone Cutillas, que está «segura» de que Alcaraz será capaz de salir de ésta. «Tiene una predisposición psicológica para el deporte y las lesiones son parte del deporte. Por ejemplo,

# ORDEN DE JUEGO

PISTA CENTRAL. 12.00. Lucia Broncetti-Naomi Osaka. 14.00. Carlos Alcaraz-J.J. Wolf. 20.15 Stan Wawrinka-Andy Murray.

SUZANNE LENGLEN. 11.00. Ugo Humbert-Lorenzo Sonego. Jelena Ostapenko-Jacqueline Christian.

PISTA 8. 11.00.Pedro Martínez-Thiago Tirante.

PISTA 13 11.00 h. J. Bouzas-Jana Fett.

tolera muy bien la frustración», desvela la psicóloga que ahora sigue, desde la distancia, el trabajo del equipo que rodea el tenista en el que está una colega suya, Isabel Balaguer.

En los últimos días, éste ha diseñado un trabajo curioso para que Alcaraz abandone su miedo y vuelva a golpear fuerte con la derecha. Desde que está en París, el número tres de la lista ha ido aumentado el número de drives realizados en sus entrenamientos y la dureza de los mismos, de los 80 al 50% del principio a los 120 casi al máximo del final.

«Me parece positivo que lo haya explicado, humaniza al deportista, normaliza que las lesiones y este tipo de miedos son parte del juego. Cuanto antes lo interiorice antes lo podrá superar», expone Cutillas, pese al riesgo de lo expuesto. En una entrevista con Marca esta semana, Alcaraz llegó a reconocer que si nota dolor una vez ya «será suficiente como para empezar a pensar cosas» y que, contra ese temor, ha aceptado un parapeto.

Aunque ya no le duele y aunque sus efectos terapéuticos son dudosos, Alcaraz jugará todos sus partidos con una malla protectora en el antebrazo derecho. Ya lo hizo en Madridy repetirá en París. «Le puede servir de refuerzo, ayudarle», finaliza la psicóloga. Alcaraz está en Roland Garros con opciones de cumplir su sueño de infancia, aquel que dibujaba en sus cuadernos, pero debe solucionar el serio problema que tiene delante.



Novak Djokovic saluda a Rafael Nadal, ayer, en Roland Garros. JEAN-FRANCOIS BADIAS / AP

**Estamos** ante

para alumbrar

un nuevo

campeón

un torneo propicio

LÍNEA
DE FONDO
GARBIÑE
MUGURUZA



# París, listo para el cambio generacional

Nunca quise mirar los cuadros. «No me digáis nada», imploraba a mi equipo, sólo pendiente del primer partido. No quería hacerme muchas películas ni manejar hipótesis. Estaba en mi mundo, evitaba pasar tiempo en las redes sociales y navegar en internet, con el fin de mantenerme a salvo. Mejor así. Miren sino. **Rafael Nadal** debutará mañana ante **Alexander Zverev** en el que puede ser su último Roland Garros. Un duelo que supondrá de por sí un enorme desafío para el mejor jugador de la historia de la tierra. Todo un marrón también para el alemán, que a buen seguro habría preferido tras su reciente

triunfo en Roma cualquier otro adversario. Cómo no aplicar aquello del «partido a partido».

A estas alturas, haga lo que haga, Nadal será el campeón del torneo, al menos en el corazón de todos quienes venimos disfrutando de sus hazañas desde hace tantos años. Llega como ha podido llegar, sitiado por los contratiempos físicos y

sin el aval de un torneo en el que haya podido encadenar victorias significativas que le proporcionaran la confianza que precisa. Pero, ojo, es Nadal y es la **Philippe Chatrier**.

Carlos Alcaraz tendrá más margen para adquirir ritmo, al no toparse con adversarios tan cualificados desde el inicio. En un torneo a cinco sets, siempre se impone el mejor. Es el número tres del mundo, ya ha ganado Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, se mueve bien sobre tierra y cuenta con la experiencia asimilada de lo que le sucedió el

pasado año en la semifinal frente a **Novak Djokovic**. Fue normal que sintiese la responsabilidad del momento. Era parte del proceso. Cuando me tocaba enfrentar ese tipo de partidos, ya los había disputado 50 veces en mi cabeza. Es inevitable. Llevas entrenando toda tu vida para estar ahí. Eso que te dicen, «vive el aquí y ahora», es muy bonito sobre el papel, pero es difícil de aplicar. Al principio de mi carrera era yo contra el mundo, lo autogestionaba sola. Fue en los últimos años cuando conté con un psicólogo.

Jugadores tan consagrados como Djokovic también ofrecen muestras de debilidad. Después de ganar tres Grand Slam en 2023, es lógico que haya dado un bajón. Creo que estamos ante un torneo propicio para un nuevo campeón. Los favoritos de toda la vida ya están en otra edad. Cuando llevas tres horas en pista y tienes 36, 37 o 38 años, tu energía no es la misma, aunque el serbio sigue siendo uno de los candidatos al título.

Suele decirse que Roland Garros es el más exigente de los *majors*. Permítanme discutirlo, al menos desde mi experiencia. El Abierto de Estados Unidos tiene servidumbres añadidas a la propia competición, como son los largos desplazamientos.

Cualquier jugador de élite entrena lo suficiente como para encontrarse listo ante las demandas físicas de estos torneos. Jugar es lo que mejor sabemos hacer y contamos con un equipo para facilitar la recuperación. También Wimbledon es duro. Te presentas allí casi sin oportunidad de haber realizado un trabajo específico para la hierba. Te duele el tobillo, el abductor, te duele todo.

Volvamos a París. Entre las mujeres, el guion está más definido. Manda **Iga Swiatek**, tricampeona del torneo y demoledora sobre tierra, con la alternativa de **Aryna Sabalenka**, a quien ha superado en las dos últimas finales, en Madrid y en Roma. Ahora mismo, no veo a jugadoras españolas con opciones de hacer algo grande. **Paula Badosa** está mucho mejor de lo que estaba, como demostró en Roma. Pero aún no es momento de poner demasiada presión sobre ella. Todavía es joven, y tal vez no tarde en expresar todo el tenis que lleva dentro.

# Una exhibición de potencia colectiva

**GIRO.** Arropado por el UAE, Pogacar gana su sexta etapa / Hoy se corona vencedor

### **CARLOS TORO**

«La commedia è finita». El Giro dictó su sentencia definitiva, resumen de las parciales. A falta de la última etapa, un paseo, un desfile de honor, de Roma a Roma, la carrera coronó a Tadej Pogacar. Un jalón más en su camino tras la estela de Hinault y Merckx, sus modelos a imitar, sus referentes a perseguir.

Pogacar ganó su sexta etapa tras un trabajo de progresiva demolición de su equipo, el UAE, en una de las mayores demostraciones de potencia colectiva que cabe contemplar. Toda la etapa fue una intensa espera hasta el momento de afrontar

la segunda ascensión al Monte Grappa, 18 kilómetros al 8% de media y picos del 15% y el 17%. Una subida tendida, que iba matando despacio, como un veneno paciente, ingerido a pequeñas dosis. La escapada precoz del día corrió a cargo, bajo la lluvia, de Davide Ballerini y Lorenzo Germani. Se les unieron poco después nueve hombres, entre ellos Andrea Vendrame (el vencedor del viernes) Rubén Fernández y, en su enésima demostración de fuerza y ganas, Pelayo Sánchez. Hicieron camino hasta que, de pronto, abruptamente, se irguió ante ellos el Grappa. Para entonces ya lucía el sol.

En el grupo de delante y en el pelotón trasero, el coloso fue depurando la carrera, preparándola para el segundo y crucial asalto. Lo afrontaron en cabeza Pelayo, Jimmy Janssens y Giulio Pellizzari, que habían dejado a sus exhaustos compañeros de

fatigas. La carrera empezó de nuevo cuando Janssens se rindió y Pelayo, que no se rinde nunca, no dio, sin embargo, más de sí. Pellizzari echó a volar, estableciendo una pugna entre él y el resto del mundo, representado por el UAE, que mantenía con la lengua fuera a los restos del pelotón.

Uno tras otro, los hombres de blanco se fueron inmolando al servicio del de rosa. Cuando Majka, el último escudero del rey, expiró, el ángel, el demonio esloveno desplegó, a 5,4 km. de la cumbre, sus alas, a la vez que las de Pellizzari, héroe de

20 años, empezaban a encoger. Pogacar se lo tragó en cuatro pedaladas y lo abandonó a su suerte en tierra de nadie. Pero el chaval se agarró como una lapa al grupo de quienes peleaban por el podio, disputándose entre ellos los restos del manjar, mientras Pogacar cubría en imperial soledad los 30 km. que quedaban para la meta. Este Giro ha sido el de un hombre aislado, acompañado solamente por su propia grandeza. Tras él, a un mundo de gestas y minutos, un bloque numeroso de corredores indefinidos. En cierto modo, calcinados por la luz del vencedor, no han existido.



Pogacar, de nuevo vencedor, ayer. L. B. / AFP

# GIRO DE ITALIA 20ª etapa. Alpago-Bassano del Grappa. 184 kms. CLASIFICACIÓN ETAPA 1. T. Merlier (BEL/SOU) 4:58.23 2. V. Paret-Peintre (FRA/ACT) a 2:07. 3. D. Martínez (COL/BOH) m.t. 48. P. Sánchez (ESP/MOV) a 18:59.

| CLASIFICACIÓN GENERAL       |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. T. Pogacar (ESL/UAE)     | 76:20.5   |
| 2. D. F. Martínez (COL/BOR) | a 9:57    |
| 3. G. Thomas (GB/INE)       | a 10:26   |
| 31. J. P. López (ESP/LIDL)  | a 2:07.38 |
| Hoy: Roma-Roma 125 kms.     |           |

# Chacho, ¿truco final?

# **BALONCESTO.** Decisivo como hace un año, mantiene sus rutinas físicas para llegar listo a la hora de la verdad / No se pronuncia sobre su retirada / Hoy, final ante Panathinaikos

LUCAS SÁEZ-BRAVO BERLÍN

Ese «cuerpecillo» del Chacho, como lo definió cariñosamente Chus Mateo el viernes tras la semifinal, ha vuelto a llegar dispuesto a todo a la hora de la verdad. Han pasado 13 años de su primera Final Four -los mismos desde que el Panathinaikos ganara su última Euroliga, aquella del Sant Jordi-y 14 desde que fichara, por primera vez, por el Real Madrid. Se fue y volvió. Y ni él hubiera soñado que este último baile al que aún no quiere poner fecha de caducidad (aunque su retirada a final de este curso es algo que a nadie extrañaría) hubiera resultado tan asombroso. Pepu Hernández solía hacer un juego de palabras con el nombre de quien fue su pupilo en el Estudiantes y en aquella selección campeona del mundo en 2006. Con las mismas letras que forman el nombre de Sergio también se puede escribir riesgo. Pero hace tiempo que el veterano base es más bien todo lo

Mateo: «Le hemos cuidado para que llegara bien. Y se siente cómodo en las Final Four»

contrario; es absoluta seguridad.

«Le hemos cuidado para que llegara bien. Y se siente cómodo en las Final Four», le elogia su entrenador, que hace un año, mismo escenario, le comparó con un torero: «Cuando saca la muleta y se pone a torear...». En un par de semanas Sergio Rodríguez cumplirá los 38 y ésta es su novena Final Four. En abril nació Roberta y la

familia ya es más que numerosa con Carmela, Greta y Sergio. El Chacho se conoce y se encuentra fresco. Hace más de una década que sigue la misma rutina física, la que comenzó con Joaquín Joan, el preparador de Pau Gasol y tantos otros. «Todo está planificado desde septiembre», cuenta quien decidió poner punto y final a sus veranos con la selección (154 partidos y siete medallas, entre ellas un oro Mundial y otro Europeo, y la plata olímpica de Londres) tras los Jue-

gos de Tokio con la vista puesta en lo que está sucediendo, alargar su carrera. Y en noches como la de hoy (20.00 h.) ante el Panathinaikos, en la que el Madrid buscará su Duodécima Euroliga y volver a ganar dos seguidas más de 50 años después.

Sergio ha hablado estos días de «aceptar los roles», pero también de esa sensación «tan buena y bonita de cuando ganas, que quieres perseguirla continuamente». Desde que volvió al Madrid, tras su temporada

en los Sixers y su paso por CSKA (campeón de Europa en 2019) y Armani (Final Four 2021), ha calcado su hoja de ruta. El año pasado disputó 40 partidos en Euroliga, casi 15 minutos de promedio, 4,9 puntos y 4,4 asistencias. Pero lo mejor lo dejó para el final. El quinto partido contra el Partizán en el WiZink será siempre recordado como uno de los más plenos de su carrera: 19 puntos y seis asistencias para poner en pie al WiZink. En la Final Four de Kaunas también

estuvo cumbre, 12 puntos y cinco asistencias al Barça y 15 y nueve en la final contra Olympiacos.

Este año, a pesar de la llegada de Facundo Campazzo, lo ha vuelto a hacer, 31 partidos en Euroliga, 15 minutos por noche, 4,2 puntos y 4,3 asistencias. Pero en el momento clave... «Tengo la confianza de entender que el equipo confía en mí», decía antes de partir a Berlín. Superior en la serie contra el Baskonia y estupendo el viernes ante el Olympiacos, donde Chus Mateo le otorgó los mandos en los últimos minutos cuando los griegos trataban de remontar y había que congelar el tiempo. Sin perder la magia. La noche en el Uber Arena se cerró con asombro, una asistencia por la espalda del Chacho a Musa para terminar con todo. Rudy dirá hoy adiós a la Euroliga, Llull seguirá y el Chacho..



Poirier y Sergio Rodríguez, durante la semifinal contra Olympiacos, el viernes en el Uber Arena de Berlín. CLEMENS BILAN / EFE

# Una excéntrica amenaza

FINAL. Ataman, técnico rival, ya derrotó al Real Madrid con el Efes hace dos años

L. SÁEZ-BRAVO BERLÍN

ENVIADO ESPECI

Ataman es genio y figura, un entrenador siempre rodeado de polémica, un tipo sonriente y confiado también, que ayer llegaba a la rueda de prensa acompañado, cómo no, por su hijo Sharp. El ya no tan pequeño de 13 años ha ido siempre de la mano de papá, siempre en primera fila, en cada viaje ya fuera del Efes o ahora del Panathinaikos, a la vera de las estrellas del equipo, día lectivo o no. «Conoce todo lo que pasa en el vestuario. Me sigue a todos los lados y habla mucho conmigo sobre los partidos», dice su padre.

Ergin es odiado y amado, y en esa ambivalencia se siente feliz. Le ha costado lo suyo llegar a la cima, pero ya es una leyenda tras los dos títulos logrados con Efes, el último en la final de 2022 ante, precisamente, el Madrid. El miércoles, a su llegada al hotel de Berlín, los aficionados del Fenerbahçe le recibieron con algún altercado. «Un pequeño incidente con gente pequeña», despejó con su sorna habitual. Sus críticas a los árbitros y las consiguientes sanciones por ello ya no sorprenden a nadie. El último conflicto ocurrió durante los cuartos contra el Maccabi. Tras perder el primer partido arremetió contra los colegiados, no se presentó a la rueda de prensa y la Euroliga le sanción con 35.000 euros. Cuando este verano fue fichado por el decaído Panathinakos, parecía una apuesta arriesgada. Mezclar su personalidad con la del igualmente inflamable Giannakopoulos, presidente griego, no parecía una buena idea.



Ataman, el viernes. / EFE

Y tampoco el comienzo del curso fue alentador, pese a los millonarios refuerzos—entre ellos Sloukas, arrebatado al eterno rival—, pero la reacción en el tramo final fue estupenda, 17 victorias en los últimos 22 partidos para acabar segundos.

La vida de Ataman y sus bravuco-

nadas bien podría dar para una novela. Su abuelo materno fue Ministro de la Guerra en Turquía y sus familiares por parte de padre son poderosos empresarios. Pero también están sus éxitos deportivos. Ha ganado casi 30 títulos y los que logró en el Efes son inolvidables. Pero también tiene sonoros fracasos y uno de ellos estaba ayer a su vera en el Uber Arena. Cuando Musa regresó de la NBA fue a parar a sus órdenes y aquello no funcionó. «Gané la Euroliga, pero no le di mucho tiempo. Fue un error. Lo perdimos. Espero que no se quiera vengar en la final», trató de templar gaitas con el bosnio. El propio Dzanan recordó aquella temporada 2020/21: «Llegué a mitad y no podía esperar jugar mucho. Conoces el carácter de Ergin y el mío. Tuvimos algún roce en la cancha y fuera. Pero todo es respeto entre nosotros. Aprendí mucho».

# En el atolladero de Mónaco

FÓRMULA 1. Alonso pierde cualquier opción en una carrera donde Sainz parte tercero

# MIGUEL A. HERGUEDAS MÓNACO

ENVIADO ESPECI

Todas las esperanzas se perdieron por los sumideros de Montecarlo, pulidos como el mármol, como corresponde a un Principado. Fernando Alonso cayó en las trampas del tráfico y saldrá hoy decimosexto, lejos de donde le correspondía. «Me encontré en el lugar equivocado y en el momento equivocado», admitió con resignación. Ahora no le queda sino afrontar otra carrera tan aburrida como la del pasado domingo en Imola.

Tras la bajada del túnel y salir de la nueva *chicane*, camino de Tabac, su Aston Martin se topó con la lentitud de Pierre Gasly, que levantaba el pie buscando espacio. Según los cálculos del asturiano ahí se escaparon tres décimas. Una eternidad en el trazado más lento del Mundial. Aunque el asunto se torcería del todo en la emblemática Rascasse. Para estupor entre la selecta concurrencia del Paddock Club, Alex Albon y Esteban Ocon arruinaban su último intento. El propio Alonso confirmaría que en ese sector cayeron otras tres décimas.

«Habían aparcado allí para iniciar la vuelta», ironizó el asturiano, convencido de que si hubiese dispuesto de más metros, sin que nadie le entorpeciese, habría acabado primero la Q1. En cualquier caso, su análisis



Alonso, ayer, a su llegada al 'paddock' de Mónaco. LUCA BRUNO / AP

no puede esconder deficiencias estructurales en este monoplaza que vienen apuntando desde Miami.

De hecho, Aston Martin fue el único equipo de los 10 equipos que no mejoró su crono de 2023 en Mónaco. Mientras la dentellada de McLaren, con Oscar Piastri al frente, se estiraba a 1,83 segundos, el mejor intento de Lance Stroll se quedó a 11 centésimas del rubricado por Alonso hace 12

meses. El anodino desempeño del canadiense por la Q2, sin opciones frente a Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Ocon, Gasly o Albon, terminaría relegándole a la decimocuarta plaza.

«Ha sido un día realmente duro y no hay excusas. Simplemente no teníamos un coche capaz de entrar en el *top 10*» admitió Mike Krack, *team principal* de Aston Martin. El panorama, desde luego, pinta tan negro co-

mo durante durante el GP de Singapur y el de Estados Unidos, las dos últimas ocasiones en que la escudería de Silverstone hubo de anotarse un cero. «Debemos mejorar el rendimiento de cara al futuro», sentenció Krack, con una crudeza que ayer escocía en el *hospitality* verde.

Alonso se sabía con ritmo para codearse entre la élite, como venía demostrando desde la segunda sesión libre del viernes. Desde entonces, Aston Martin había montado una especificación de motor más arriesgada que el resto, reduciendo asimismo la carga de gasolina. Un par de factores que terminaban trasladándose a la tabla de tiempos. «El coche sigue siendo difícil de llevar, así que lo importante es no sufrir sustos y tratar de mantenerlo en pista», reconoció Alonso, que este fin de semana se ha convertido en el primer piloto de la historia con 20 participaciones en Mónaco. Además de probar piezas para el GP de Canadá, su única motivación de hoy será trepar hasta el top 10. Si alcanza, al menos, un punto igualará un récord de longevidad de Michael Schumacher. Desde el GP de Italia de 1991 al GP de Brasil 2012, El Kaiser fue acumulando su botín. Alonso inició la cuenta en el GP de Australia 2003. Han transcurrido, exactamente, 21 años, dos meses y 17 días.

# Espargaró gana y anuncia su retirada

### E. M. BARCELONA

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) sumó su primera victoria de la temporada en una carrera *sprint* y lo hizo en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, que se disputa en Montmeló, en el que, además, anunció su retirada al final de la temporada, en tanto que los también españoles Sergio García Dols (Boscoscuro) e Iván Ortolá (KTM) lograron la primera *pole position* de su carrera deportiva en sus categorías.

Junto a Aleix Espargaró acabaron también en el podio los pilotos españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que protagonizó una brutal remontada desde la decimocuarta plaza en la formación de salida hasta la segunda, por delante de Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), informa Efe.

Ellíder del Mundial, el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), se tuvo que conformar con la cuarta posición final, pero sigue primero con 135 puntos, con 37 de ventaja sobre Marc Márquez, que ahora es segundo, a la espera de la carrera de hoy.

| [W] NA                | LOTERÍA SORTEO DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2024 SÁBADO  SORTEO DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2024 Diez series de 100.000 billetes cada una  SORTEO 42 24  Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a los números premiados, clasificados por su cifra final  Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del dia siguiente al de la celebración del sorteo |                       |                       | Districts proble for bridges and problems and problems and problems and problems and problems are problems and problems and problems are problems and problems are problems and problems are problems and problems are problems. |                         |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                     | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                       | 6                     | $\mathcal{I}$         | 8                     | 9                     |
| Números Euros/Billete | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete | Números Euros/Billet                                                                                                                                                                                                             | e Números Euros/Billete | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete |
| 25400 300             | 25401 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25402 300             | 25403 360             | 25404 300                                                                                                                                                                                                                        | 25405 300               | 25406 300             | 25407 360             | 25408 300             | 25409 300             |
| 25410 300             | 25411 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25412 420             | 25413 360             | 25414 420                                                                                                                                                                                                                        | 25415 300               | 25416 300             | 25417 360             | 25418 300             | 25419 300             |
| 25420 300             | 25421 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25422 300             | 25423 360             | 25424 300                                                                                                                                                                                                                        | 25425 420               | 25426 300             | 25427 480             | 25428 300             | 25429 300             |
| 25430 300             | 25431 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25432 300             | 25433 360             | 25434 300                                                                                                                                                                                                                        | 25435 300               | 25436 300             | 25437 360             | 25438 420             | 25439 420             |
| 25440 300             | 25441 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25442 300             | 25443 360             | 25444 300                                                                                                                                                                                                                        | 25445 300               | 25446                 | 25447 120.060         | 25448                 | 25449 300             |
| 25450 300             | 25451 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25452 420             | 25453 660             | 25454 300                                                                                                                                                                                                                        | 25455 300               | 25456 300             | 25457 360             | 25458 300             | 25459 300             |
| 25460 300             | 25461 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25462 300             | 25463 360             | 25464 300                                                                                                                                                                                                                        | 25465 300               | 25466 300             | 25467 360             | 25468 300             | 25469 300             |
| 25470 300             | 25471 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25472 300             | 25473 360             | 25474 300                                                                                                                                                                                                                        | 25475 300               | 25476 300             | 25477 360             | 25478 300             | 25479 300             |
| 25480 300             | 25481 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25482 300             | 25483 360             | 25484 300                                                                                                                                                                                                                        |                         | 25486 300             | 25487 480             | 25488 300             | 25489 300             |
| 25490 300             | 25491 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25492 300             | 25493 360             | 25494 300                                                                                                                                                                                                                        | 25495 300               | 25496 300             | 25497 360             | 25498 300             | 25499 300             |
| 97700 300             | 97701 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97702 300             | 97703 360             | 97704 300                                                                                                                                                                                                                        | 97705 300               | 97706 300             | 97707 360             | 97708 300             | 97709 300             |
| 97710 300             | 97711 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97712 420             | 97713 360             | 97714 420                                                                                                                                                                                                                        | 97715 300               | 97716 300             | 97717 660             | 97718 300             | 97719 300             |
| 97720 300             | 97721 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97722 300             | 97723 360             | 97724 300                                                                                                                                                                                                                        | 97725 420               | 97726 300             | 97727 480             | 97728 300             | 97729 300             |
| 97730 300             | 97731 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97732 300             | 97733 360             | 97734 300                                                                                                                                                                                                                        | 97735 300               | 97736 300             | 97737 360             | 97738 420             | 97739 420             |
| 97740 300             | 97741 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97742 300             | 97743 360             | 97744 300                                                                                                                                                                                                                        | 97745 300               | 97746 300             | 97747 360             | 97748 300             | 97749 300             |
| 97750 10.300          | 97751 600.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97752 10.420          | 97753 360             | 97754 300                                                                                                                                                                                                                        | 97755 600               | 97756 300             | 97757 360             | 97758 300             | 97759 300             |
| 97760 300             | 97761 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97762 300             | 97763 360             | 97764 300                                                                                                                                                                                                                        | 97765 300               | 97766 300             | 97767 360             | 97768 300             | 97769 600             |
| 97770 300             | 97771 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97772 300             | 97773 360             | 97774 300                                                                                                                                                                                                                        | 97775 300               | 97776 300             | 97777 360             | 97778 300             | 97779 300             |
| 97780 300             | 97781 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97782 300             | 97783 360             | 97784 300                                                                                                                                                                                                                        | 97785 300               | 97786 300             | 97787 480             | 97788 300             | 97789 300             |
| 97790 300             | 97791 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97792 300             | 97793 360             | 97794 300                                                                                                                                                                                                                        | 97795 300               | 97796 300             | 97797 360             | 97798 300             | 97799 300             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                       |                       |                       |
|                       | Terminaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terminaciones         | Terminaciones         | Terminaciones                                                                                                                                                                                                                    | Terminaciones           | Terminaciones         | Terminaciones         | Terminaciones         | Terminaciones         |
|                       | 411480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71821.500             | 453360                | 14120                                                                                                                                                                                                                            |                         | 136300                | 6847 1.560            | 38120                 | 9039 1.620            |
|                       | 441360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12120                 | 360                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 615300                  | 626300                | 717360                |                       | 289300                |
|                       | 751480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52120                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                  | 755300<br>25120         |                       | 27 180                |                       | 769300                |
|                       | 11 180<br>51 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                  | 25120                   |                       | 87180                 |                       | 39 120                |
|                       | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       | 760                   |                       |                       |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                       |                       |                       |
|                       | ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 42.000.000 DE EUROS EN PREMIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                       |                       |                       |

# **EL TIEMPO**

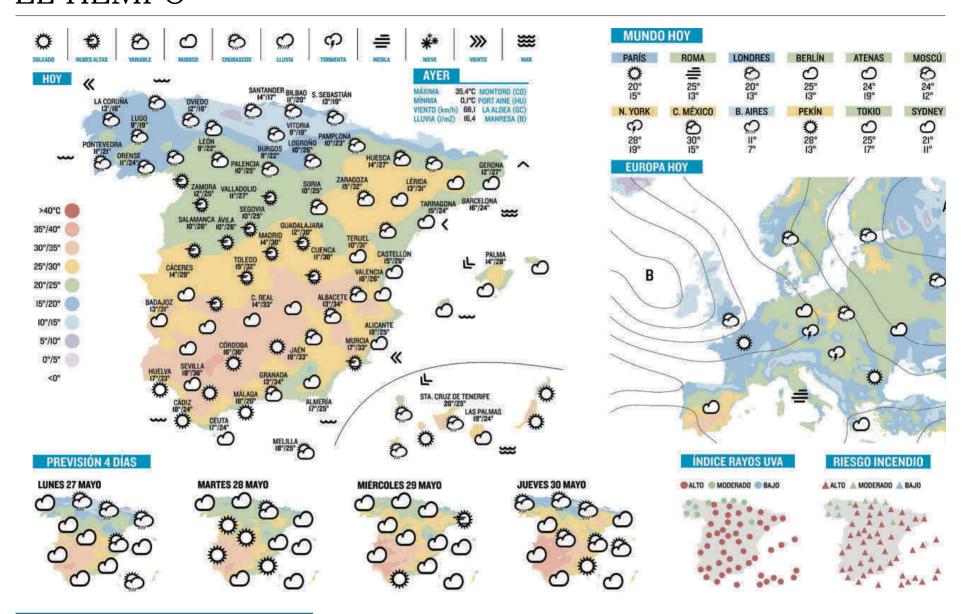

# **SORTEOS**

# **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del sábado: 1-3-15-16-20-21 (C33, R 9)

| Aciertos | Acertantes | Euros |
|----------|------------|-------|
| 6 + R    | Х          | Χ     |
| 6        | X          | Χ     |
| 5 + C    | X          | Χ     |
| 5        | X          | Χ     |
| 4        | X          | X     |
| 3        | X          | Χ     |

Jóker: 2072674

Combinación ganadora de jueves: 01-09-11-36-38-45 (C 10, R 7) Jóker: 9 838 672

Combinación ganadora del lunes: 03-10-14-16-28-35 (C 34, R 3) Jóker: 8 165 350

# SUELDAZO DEL FIN DE SEMANA

98,498 SERIE: 006

# SUPER ONCE

Combinación ganadora del sábado:

Iº Sorteo: 14-17-18-20-22-23-24-27-30-45-53-59-62-63-64-67-72-74-75-83 2º Sorteo: 01-08-20-26-27-31-47-51-53-54 55-59-61-63-64-65-68-71-75-82 3º Sorteo: 01-03-09-11-20-22-29-30-36-37-48-49-51-62-63-68-71-81-82-84 4º Sorteo: 01-11-12-15-17-22-29-32-33-41-46-51-57-61-67-70-71-79-80-85 5° Sorteo: 08-12-14-17-18-19-20-25-33-36-53-63-65-68-69-73-75-77-79-84

# TRIPLEX DE LA ONCE

980 - 193 - 449 - 318 - 561

# **EUROJACKPOT**

Combinación ganadora del viernes: 02-03-04-21-45 (soles: 06, 12)

# RONOLOTO

Combinación ganadora del sábado 4-22-25-28-42-43 (C2, R 0)

| Categoría | Acertantes | Euros       |
|-----------|------------|-------------|
| 6         | Х          | <b>&gt;</b> |
| 5 + C     | X          | >           |
| 5         | X          | >           |
| 4         | X          | >           |
| 3         | X          | >           |
| Reintegro | X          | >           |

# Sorteos de la semana

Lunes, 20:

07-15-27-35-37-47 (C 26, R 2)

Martes, 21:

04-30-32-43-44-49 (C 48. R 5)

Miércoles, 22:

06-09-10-38-44-48 (C 17, R 9)

Jueves, 23:

01-02-05-19-37-47 (C 35, R 8)

Viernes, 24:

08-14-37-38-45-46 (C II. R 4)

# **CUPONAZO**

07.955

92.424 SERIE: 114

# Sorteos de la semana

| Jueves: | Miércoles:    |
|---------|---------------|
| 92.779  | <b>20.976</b> |
| Martes: | Lunes         |

91.763

# CRUCIGRAMA

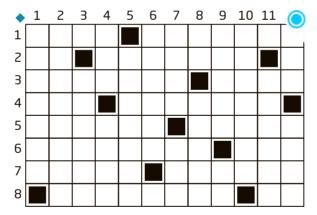

# PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.- I. Por tanto en latín. Medicamento. 2. Arbusto de las teáceas, originario de Asia oriental, de hojas alternas, perennes, flores blancas y fruto en forma de cápsula. Cuerpo que tiene la misma composición química que otro pero distintas propiedades físicas. 3. Categoría, clase. Soberano que gobernaba el Imperio incaico. 4. Corriente de agua caudalosa y continua. Bosque, fronda. 5. Patines muy largos, de madera o de otro material ligero y elástico, que se usan para deslizarse sobre la nieve, el agua u otra superficie. Interés excesivo en un préstamo. 6. Atontado. Prueba cardíaca. 7. Tiempo en que se siega. Poner liso, terso o lustroso. 8. Consultoras. Al revés, símbolo del osmio.

VERTICALES.- 1. No concretas, poco determinadas, vagas. 2. Mantenía las cualidades propias a pesar del paso del tiempo. 3. Campanadas. 4. Percibir con el oído los sonidos. Pide o exige algo con urgencia o apremio. 5. Cosas que son habituales o de siempre. 6. Riqueza extraordinaria o muy grande. 7. Dueños o señores de la casa o familia. Poner en las

manos o al alcance. 8. Elemento químico gaseoso. Cantidad fija con que cada uno debe contribuir a un gasto colectivo. 9. Composiciones musicales en verso para una sola voz. Tercera persona del presente de indicativo del verbo ser. 10. Juez juntamente con otro en un mismo negocio. 11. Rodeas con una cerca un terreno. 12. Siente amor por una persona. Campo de labranza.

ras. So. VERTICALES.- I. Etéreas. 2. Resistía. 3. G. Toques. 4. Oír. Urge. 5. Sabidas. 6. Potosí. O. 7. Amos. Dar. 8. Ne. Cuota. 9. Arias. Es. 10. Conjuez. II. E. Cercas. IZ. SOLUCIONES: HORIZONTALES.- I. Ergo, Panacea. 2. Té. Isómero. M. 3. Estrato, Inca. 4. Río. Boscaje. 5. Esquis. Usura. 6. Aturdido. Ecg. 7. Siega. Atezar. 8. Aseso-

# HORÓSCOPO



# **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) Cultiva una comunicación abierta v honesta con tu pareja para construi una relación duradera. Saca de tu cabeza las dudas infundadas.



# **TAURO**

(21 abril - 20 mayo) No te resultará fácil realizar una serie de cambios, sobre todo dejar aquellos hábitos que creías que eran saludables



# GÉMINIS

(21 mayo - 21 junio) ompe con el papel secundario que en tus vínculos. Date la oportunidad de construir conexiones

mutuamente beneficiosas.



# CÁNCER

(22 junio - 22 julio) Deberás emplear mayor energía en aquello que debes realizar durante la jornada porque la necesitarás para avanzar en el provecto.



# LE0

(23 julio - 22 agosto) Aunque equilibrar la diversión con las nsabilidades puede resultar comcado, si piensas un poco podrás hacer converger ambas cosas.



# VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) No puedes lograr encontrar en alguien a quien conoces desde hace dos días, o que buscas en una pareja estable. Dale tiempo al tiempo



# LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) Deberías encontrar tiempo para culti-var tus relaciones sociales, te aportanentos y conseguirás desconectar de la rutina.



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 noviembre) Es importante que te mantengas enfo-cado en tus metas para lograr el éxito que tanto anhelas, sin distraerte con situaciones irrelevantes.



# SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) La forma tan peculiar que tienes de mostrar tu amor a los demás ocasionará malos entendidos y pequeños enfados a tu pareia.

# **CAPRICORNIO**

PASATIEMPOSWEB.COM





# **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Tenderás a dejar de lado las emociones para que no interfieran en tus decisio-nes. Eres muy consciente del futuro que quieres conseguir.



(22 febrero - 20 marzo)

Mantener rutinas estables en el trabajo puede convertir lo que antes era abu-rrido en algo más emocionante. Saca más tiempo para disfrutar.

# **TELEVISIÓN**

### GENERALISTAS

10.10 Saber vivir.10.45 MasterChef.13.55 D Corazón.

15 00 Telediario I

15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. «Un verano en Malta». 17.30 Sesión de tarde

«Tormenta por la mañana amor por la tarde».

19.00 Sesión de tarde. «En tu vida». Alemania, 2015.

88 min. Director: Thomas Nennstiel. 20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2. 22.05 La película de la

semana. «Sin tiempo para morir». R.U., EEUU. 2021. Cine. «La extraña que hay en ti». EEUU. 2007. 2.30 Cine. «Cuando tú no estés». Alemania. 2021.

# Antena 3

8.15 Los más. 930 La Voz Kids 10.10 Centímetros cúbicos

10 45 La Voz Kids Cocina abierta con

Karlos Arguiñano. 13.50 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 I 15.45 Deportes. Antena 3 Noticias I.

15.55 El tiempo 16.00 Multicine.

«Asesinato en roio» 17.45 Multicine. «Madres desesperadas»

19.30 Multicine «Secretos del Eden». 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.45 Deportes 21.55 El tiempo. 22.10 Secretos de familia

The Game Show. La tienda de Galería 3.00 3.45 del Coleccionista

### Telecinco

7.00 Enphorma. Toma salamil 7 15 Love Shopping TV. 8 20 Got Talent España

9.45 Got Talent España. 13 15 Socialité

Informativos Telecinco. 15.35 ElDesmarque Telecinco.

15.45 El tiempo. 16.00 ¡Fiesta! 20.00 Reacción en cadena.

ntado por Ion Aramendi. Informativos Telecinco. 21.35 ElDesmarque Telecinco El tiempo. 22.00 Supervivientes:

Conevión Honduras Casino Gran Madrid Online Show. 2 25

¡Toma salami! El horóscopo de Esperanza Gracia.

### VEO DMax

Así se hace. 6.46 7.32 Curiosidades de la

. Wild Frank v el heso 9 02 iamba negra. Wild Frank en Italia.

10.40 Monstruos de río. 12.20 Aventura en pelotas Secretos en la arena.

18 47 Control de fronteras: España. Emisión de seis

21.30 Control de carreteras. Emisión de seis episodios 0.24 091: Alerta Policía. isión de dos episodios. 1 Drenar los océanos. 2.11

Emisión de dos episodios. Wild Frank: ¿Perros peligrosos? Emisión de dos episodios. **5.16** Control de fronteras:

### Movistar Plus+

Festival de Cannes. nonia de clausuras Cine. «El secreto de la

11.13 DeportePlus+. 12.09 Zona Euro.

12.46 Tina.

14.40 El consultorio de Berto, «Proporciones corporales e infidelidades oníricas»

15.10 Cine. «El correo» 16.50 Previa EuroLeague

**17.00** Euroliga. En directo.

19.00 DeportePlus+.
19.30 Previa EuroLeague. En directo.

20 00 Furnliga En directo DeportePlus+. 23.50 Illustres ignorantes. Estudiantes

Festival de Cannes «El día después»

# AUTONÓMICAS

9.05 Mi cámara y yo. 10 00 Santa misa Ruta 179.

11 35 Madrid meiora tu vida 12.00 Sabor a Madrid. 12.25 Madrileños por el

«Miami»

Telenoticias. 15.05 Deportes.

15.25 El tiempo. 15.40 Cine. «El tren de las

3:10». EEUU, 2007, 130 min. 17.45 Cine español. «Los bingueros». España. 1979.

19.25 Disfruta Madrid. Lo mejor. **20.30** Telenoticias.

21.00 Deportes. El tiempo. 21.05 21.10 Cámara Real.

Cine. «Negociador». 0.05 Atrápame si puedes

9.30 WUP MotoGP, «Gran

Catalunya». 11.00 Carrera Moto3. 12.15 Carrera Moto2. 14.00 Carrera MotoGP.

15.10 Telenotícies migdia 16.25 Tarda de cine. «Un

can de setmana mortal» 17.55 Rua de futbol del Girona FC. En directo.

21.00 Telenotícies vesore. **22.10** 30 minuts. «La febre dels metalls»

22.55 30 minuts. «La sisena extinció» 23.45 Marcians. «Marcos

Morau al cim d'Europa».

0.15 Notícies 3/24.

4.00 Rumba a l'estudi. «Noël Meya». 5.**00** Folc a l'estudi. 5.00

> Testigos hoy. Parlamento andaluz.

10.00 Santa misa. «Año Ju-

bilar Las Angustias. Guadix,

Los repobladores.

11 00 El show de Bertín

13.00 Toros para todos.

14.00 Tierra y mar. 14.30 Canal Sur noticias I.

15.35 Cine. «El balcón de la Luna». España. 1962. 17.15 Andalucía de tarde.

19 20 Tierra de sahores

«Morón de la Frontera,

Espacio protegido. Solidarios.

«Inxa Impro Quintet».

Canal Sur

8.30

9.00

### La 2

**13.10** Flash moda.

13.35 RTVE responde 14.05 Zoom tendencias

Atlántico. 15.35 Saber y ganar fin de

16.20 Grandes documentales 17 10 El documental de La 2

18.05 De tapas por España. 18.50 Seguridad vital 5.0. 19.20 ¡Cómo nos reímos!

Xpress.

19.35 El cazador de cerebros.

pequeño. 20.35 Los pilares del tiempo.

21.30 Imprescindibles. 22.30 Versión española. «Un año, una noche» Versión española:

1.35 Versión española. «Rastros de sándalo».

# Cuatro

9.40 9.45 lumiuky. Volando vov

11 15 Viajeros Cuatro. Planes gourmet. 12.05 Viaieros Cuatro.

Noticias Cuatro 13.55 14.55 ElDesmarque Cuatro 15.25 El tiempo.

15.40 Home cinema. «Mad Max: Furia en la carretera» 17.55 Home cinema. «600 kilos de oro puro». Françia. 2010, 100 min. Director: Éric

Noticias Cuatro.

20.55 ElDesmarque Cuatro

First Dates 21.25 21 40 Cuarto milenio

Cuarto milenio. The Game Show

Puro Cuatro.

2.45 En el punto de mira

# La Sexta

Zapeando. WUP MotoGP. «Gran Premi Monster Energy

de Catalunya». 11.00 Carrera Moto3.

12.15 Carrera Moto2 14.00 Carrera MotoGP «Gran Premi Monster Energy de Catalunya». 15.10 La Sexta noticias

**16.00** La Roca

20.00 La Sexta noticias **20.45** La Sexta meteo.

20.55 La Sexta denortes. Incluve «Una impostora». ∡l a riada de Biescas» y

«Un coche bomba». 0.30 Encarcelados «El Salvador». 2.45 Pokerstars

# TRECE

9.30 Misioneros por el mundo, «Brasil».

10.20 Cine. «La canción de mi padre». EEUU. 2018.
12.00 Santa misa. 13 00 Ecclesia

14.00 Misioneros por el mundo. «Argentina, Iguazu» 14.30 Trece y Cope. Es

14.40 Viva el cine español. «¡No firmes más letras, lo!». España, 1972.

16.15 Viva el cine español. «Guapo heredero busca esposa» 18.00 Cine. «Río rojo».

20.20 Cine. «La cabalgada de los malditos». EEUU. 22.00 El cascabel Edición

Domingo. 23.45 Cine. «Boiling point». 1.15 Cine. «New Jack City». EEUU. 1991. 97 min.

### TEN

**6.45** Mujeres ricas de Cheshire.

9.00 Killer mis<u>i</u>ón de dos episodios. 10.55 Nuestro propio pueblo. Emisión de tres

episodios.

13.50 La casa de mis sueños. Emisión de tres episodios.

16.35 Caso cerrado. 21.45 La casa de mis sueños. 22.45 Venganza: super

23.35 Venganza: millonarios

0.30 Killer

Atrapadas. European Poker Tour. La tienda de Galería 2 15

del Coleccionista. 3.40 Venganza: super amigos asesinos

# ETB 2

Palabra de ley. Vascos por el mundo. 9.30 10 00 Meza santua

Vascos por el mundo 11.20 Eith kultura.

11.50 12.25 **Teknopolis** 13.00 Todo el mundo a la

mesa. «Aretxabaleta». 14.00 Atrápame si puedes. 14 58 Teleherri

Teleberri kirolak 16.00 Eguraldia.

Siempre cine. «Cold Valleys: Furia en Estiria». 18 00 FTR kantya 20.00 Asesinato en el norte.

«Cortocircuito» 21 00 Teleherri

Teleberri kirolak 22.05 Eguraldia. Vascos por el mundo.

Atrápame si puedes.

# 21.35 Andalucía por el

mundo. Incluve «Alabama» y «Tánger». 1.35 Gol a gol.

Sevilla»

# PARA NO PERDERSE

# 21.30 / laSexta 'Anatomía de...'

una impostora Este domingo, a las 21.30 horas en laSexta, Mamen Mendizábal analiza el caso de Tania Head, la mujer que se hizo pasar por una superviviente de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Y es que muy pocas personas sobrevivieron a ese

Entre ellas, Tania Head, o eso es lo que contaba ella. Descubre todos los



Escena del programa.

detalles el domingo en Anatomía de una impos-

Mamen Mendizábal ana-

liza este domingo en Ana-

jer se hizo pasar por una superviviente del 11-S hasta ser la cara visible de las víctimas.

La dramática historia de Tania Head la llevó a presidir la Asociación de supervivientes del 11-S.

Su historia se mantuvo en pie durante varios años hasta que el New York Times descubrió que era una impostora y La Vanguardia reveló al mundo su verdadera

# 22.05 / La I

# 'Sin tiempo para morir', el adiós de Daniel Craig

La despedida de Daniel Craig de la saga Bond es un espectáculo de primer nivel. Además de destacar a Ana Armas como una de las mejores compañeras posibles del protagonista, habría que hablar de esta película como de una cinta que cierra muchas historias





# Daniel Craig.

entregas. James Bond, de vuelta de todo, aparece aquí enfrentado a un villano (Rami Malek) imprevisible y muy peligroso.

# A PUNT

10.00 Santa Missa. 10.55 Va de Bo. Valencians al món. Çadena de valor 3.0. 12.10

13.15 14 00 À Punt Noticies 15.15 Animalades, un mór

15.40 Màkari, «Els culpables estan bojos». 17.25 Cine. «Més enllà del nord. Sandy».

19.00 Espai de propaganda

**19.05** De mar i bancal. «Viatge al remolc» 20.00 La cuina de Morera. À Punt Notícies.

22.00 Cine. «Fernanda Wittgens». 23.45 Josep Renau, l'art en

Grans viatges amb

20.30 Canal Sur noticias 2.

IB3 TELEVISIÓN 11.30 Tira tira. 12.10 Documental.

13.05 La setmana en 13.35 A dins. «Tragèdia a la

Platja de Palma».

13.59 IB3 Notícies migdia.

15.05 El temps migdia. 15.15 Cuina amb Santi Taura, «Paella de verdures i

soja texturitzada».

15.35 Cine. «Duplicity». 17.35 Uep! Com anam? 18.55 Fred i calent.

20.00 Sabies què? 20.30 IB3 Notícies vespre 21.30 El temps vespre. 21.40 Illencs pel món. Incluye «Bergen», «Lima» y

2.05 IB3 Notícies vespre.

0.20 Bocca Chiusa

tomía de cómo una muabiertas en las últimas identidad.

Martes: Expansión Jurídico

sulte la programación completa de 127 canales en

Miércoles:

# Expansión Guía de Fondos 2023

Todo lo que cuenta, está **aquí** 

# Lo mejor de la INFORMACIÓN, primero en Expansión

No se pierda de **lunes** a **sábado** nuestros suplementos:

**Lunes:** Expansión Start Up Jueves: Economía Digital

Expansión Fiscal

Economía Sostenible

Sábados:

Expansión del Inversor Expansión fin de semana Expansión v Empleo

**Viernes:** Casas y Estilo de Vida



avda. Portugal, 4 CTC Cosl 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunic utilizada o registrada



# ¿El chico de anoche era oso hormiguero casco alemán?

¿Casco alemán u oso hormiguero? La pregunta podría parecer inocente pero lo cierto es que solía irrumpir tras la clásica conversación por algún encame fortuito. Casco alemán u oso hormiguero (¿tienen las imágenes en mente?)eran eufemismos...

> ...de «circuncidado» o «sin circuncidar».Y es difícil imaginar metáfora más evocadora. O gráfica. ¿Casco alemán u oso hormiguero?

> Eran aquellos tiempos, más salaces e irónicos. Había un capítulo de la vieja Sexo en Nueva York en el que que se comparaba el miembro sin circuncidar del amante de una de las protagonistas con la cara de un cachorro de Sharpei, raza de perro con el rostro particularmente arrugado.

> A tenor de los pocos capítulos que he visto de Naked Attraction, el programa de citas (HBO MAX) en la que los concursantes se conocen totalmente desnudos, puede decirse que casi la mitad de los españoles se circuncida, aunque la mayoría sigue orgulloso en su condición de vermilinguo, denominación se-

**CONCERT MUSIC FESTIVAL** 



RICARDO MARTÍNEZ

ria de los osos hormigueros que significa «lengua con forma de gusano»

El Instituto de Política Social (una organización conservadora pese a que suena a algo relacionado con el ministerio de Igualdad) ha pedido a HBO MAX la retirada inmediata de Naked Attraction porque, al parecer, no tiene la calificación adecuada a la edad. (Esto es los clásicos dos rombos o el «para mayores con reparos» que eran el aliciente ideal para que un menor quisiera ver cualquier pestiño de arte y ensayo). Las otras conclusiones que pueden extraerse del visionado del programa, trufado de datos supuestamente científicos sobre la atracción de los cuerpos, es que el depilado integral se impone también para los varones por lo que cada vez es más difícil encontrar un oso hormiguero atrapado en el alambre de espino). Se rompe por tanto el paradigma estético del hombre y el oso, tan popular desde hace tantos siglos en España.

La tendencia capilar es extensible a las mujeres del programa que lucen un depilado casi completo que permite vislumbrar el bivalvo con todos sus pliegues y detalles. (Hemos de especificar que la realización del programa abunda en el zoom para deleite del espectador más curioso).

x.com/byneomelegiam

Hubo una época en la que en Andalucía se llamaba Hitler (el jitler) al bigotito que se dejaba como coartada a la entrepierna casi lampiña de las mujeres. Lo evidente es que la frondosidad de los años pretéritos, esas del porno soft de antes, está pasada de moda. El Fidelcastro (aunque lo adecuado en nuestros días populistas sería el Gramsci), por seguir con la metáfora dictatorial, ya no se lleva en el sector púbico y se impone el leninismo. Lo pelat, como llamaban a Iván de La Peña.

El pelo parece ser un elemento fundamental en política. Hay menos calvos (calbos dirían en las redes) en el Parlamento que diputadas. Solo Miguel Tellado, el eficaz (y por eso, vilipendiado) portavoz del Partido Popular presume de frente despejada. Si un político calvo fuera de esos especímenes que participan en Naked Attraction quizás apostaría por hacerse un trasvase de vello púbico a la coronilla. [Habría que destacar que según las encuestas, la calvicie es el primer complejo de los hombres].

Quizás ese sea el motivo por el que Sánchez prefiera agitar el pelazo de Milei (le llaman el peluca) para atizar el miedo a la ultraderecha que le ha hecho presidente. No es difícil imaginar cómo se comportaría el presidente de civil si tuviera que seducir a alguien solo con su cuerpo. La cuenta de X Mr Handsome (creada en su honor por la socialista Montserrat Gusano ¡gusano como la lengua del oso hormiguero!) nos puede ayudar a imaginar.

Lo que nos enseña Naked Attraction es que a los hombres les puede el ego y a las mujeres, el higo.



MANOLO GARCÍA | 29 JUN · MYKE TOWERS | 04 CAMILO | 05 KIDD KEO | 06 EMILIA | 10 MANÁ | 11 AITANA | 12 SCORPIONS | 13 RICKY MARTIN | 14 TAINY | 17 JHAYCO | 18 YOVNGCHIMI | 19 JAMES BLUNT | 20 CANTAJUEGO | 21 LUCHO RK | 21 LUIS MIGUEL | 24 LUZ CASAL | 26 SIMPLE MINDS | 27 TOM JONES | 28

# AGOSTO

TABURETE | 01 NICKI NICOLE | 02 ABRAHAM MATEO | 03 HAUSER | 04 MARIZA | 05 HAKUNA GROUP MUSIC | 06 LOLA ÍNDIGO | 07 NANCYS RUBIAS | 07

LOS CHICHOS | 08 ESTOPA | 09 EL ARREBATO | 10 CRUZ CAFUNÉ | 12 SOGE CULEBRA | 12 BELÉN AGUILERA | 13 VETUSTA MORLA | 14 PIMPINELA | 15 HOMBRES G | 16 EL BARRIO | 17 & 18





DE LA FRONTERA - POBLADO DE SANCTI PETRI

















ticketmaster



Lenovo











**CULTURISTA** • 'Anora', la comedia salvaje de Sean Baker, gana la Palma de Oro en Cannes. **Pág. 4** 

**VIAJES** • La magia de Eslovenia, el país que pronto estará muy de moda: montaña, agua y seguridad. **Pág. 21** 

**YO DONA** • El regreso fulgurante de Hiba Abouk: "Hay que hacer terapia estando bien y estando mal". **Pág. 26** 

# CITTRISTA



**ELÍDOLO** 

# UNA ESTAFA, UNA RUPTURA Y UNA MUERTE: EL AÑO MÁS COMPLICADO DE TRUENO

Por **Cristina Luis** 

n 2023, Trueno fue estafado por su equipo de trabajo, finalizó su relación sentimental con la también cantante Nicki Nicole en una ruptura mediática de repercusión internacional y tuvo que afrontar la muerte de un amigo.

«Definitivamente no fue un buen año, pero lo tomo como un aprendizaje», dice con una madurez no tan habitual en alguien de 22 años.

Quedamos con el rapero argentino a su paso por Madrid para promocionar El último baile, su nuevo disco. Lo hace sin separarse de un mate al que va dando sorbos a cada rato y bajo la mirada de sus nuevos compañeros. «Quizás tenía esa visión de que los estafadores están en las discográficas, pero te los puedes encontrar dentro de casa. Me sacaron todas las canciones de mis discos, me sacaron dinero, me han complicado la salida del álbum... Pero esto me ha llevado a abrir nuevos horizontes y a profesionalizarme más», detalla sobre uno de los baches que ha tenido que sortear.

Para él era importante que este trabajo saliese a la luz el pasado año, pero no pudo ser. Por una cláusula de contrato, su anterior equipo era el dueño de sus temas y todo se retrasó. Decidió pagarles para obtener de nuevo los derechos de sus canciones y rompió la relación laboral. «Se cumplían 50 años de la cultura hip hop», explica. Y continúa: «Quiero celebrar la efeméride y proponer otro medio siglo más. Es el momento de que la nueva escuela haga sus propuestas. Siento que hoy en día no somos hijos de un país como EEUU. En habla hispana hay una cultura de raperos y letristas que para mí son poetas», dice. Así, este disco bebe de los clásicos, pero suena a nuevo. Mezcla el rap con todo tipo de ritmos -desde funky a dancehall o reguetón- en canciones cuyas bases van evolucionando constantemente.

El abanico de letras también es amplio, y pasa de relatar sus desencantos a lanzar frases para vacilar con los amigos en la discoteca. Aunque el tema más esperado por su legión de fans - cuenta con nueve millones de seguidores sólo en Instagram: *Rain III* es la tercera versión de un *single* que se caracteriza por su sinceridad. «Los artistas siempre

decimos que cuanto peor vivimos, mejor escribimos. Los sentimientos más reales salen cuando uno toca fondo. En este tiempo me han pasado muchas cosas y yo quiero que el público no me vea como un rapero sino como una persona real. Que sienta que los artistas tenemos problemas, preocupaciones, desamores...», explica.

Confiesa que le ha costado entender la relación con el público a través de internet. «Tengo una relación un poco tóxica con las redes sociales», dice. «Pero entendí que es la vía de comunicación con mis fans», añade. También se moja en uno de los debates recurrentes dentro del género: si una persona privilegiada puede formar parte de él: «Creo que cualquiera que esté comprometido con la cultura del hip hop y apoye a la comunidad forma parte de ella, sin duda». Lo que sí ve obligatorio es el compromiso social: «Al final es un movimiento contestario».

En este sentido, cuenta que una de sus últimas canciones ha levantado bastante ruido en Argentina. Se trata de Fuck el police, en la que colabora con el mítico grupo Cypress Hill y denuncia la represión y el abuso policial. «Siempre es polémico hablar de la dictadura y de cosas tan históricas que dañaron a muchas familias. Pero siento que estoy del lado correcto. Siempre voy a hacer énfasis en lo que me parece moralmente correcto para mi pueblo y lo que me enseñaron mi mamá y mi papá», afirma. Y, haciendo balance de los contratiempos asegura que hubo una cosa que siempre tuvo clara: «Supe que nada iba a ganar a mi pasión por la música».

EL ÚLTIMO BAILE Hip hop, Sony Music 13 'tracks' LA PELÍCULA

# "NO ME DISFRACÉ DE AMY WINEHOUSE. QUERÍA QUE ME MIRARAÑ A LOS OJOS"

**'Back to Black'.** Marisa Abela interpreta a Amy Winehouse en un biopic basado en sus canciones

Por **Charlotte Davies** 

El argentino se aleja de la

masculinidad clásica v

comparte sus

preocupaciones

y problemas.

desamores.

9

uiero que se me recuerde por ser cantante... Por ser simplemente yo». Fama y fragilidad, el binomio más peligroso. Más de una década después de su muerte, el recuerdo de Amy Winehouse, la última diva del soul aún está manchado por el aura de malditismo efímero que la convirtió en carne para la trituradora

de juguetes rotos. Amy Winehouse fue muchas cosas, todo a la vez: una voz prodigiosa en una imagen complicada, una compositora que mezclaba el jazz, el soul y el ska-punk; una mujer solista que se negó a dejarse moldear por la industria... También fue una persona delicada e insegura que llenó su vida de drogas y alcohol para hacer frente al dolor que sufría y a su deseo de ser amada, el anhelo que la atormentó hasta el final.

La última integrante (por ahora) del aciago Club de los 27 sucumbió a sus adicciones en su casa del barrio londinense de Camden el 23 de julio de 2011. Desde entonces, su historia se ha contado varias veces, tanto en fotografías sensacionalistas en las que aparece tropezando descalza por las calles de Londres, como en múltiples libros y en el documental *Amy*, de Asif Kapadia, ganador de un Oscar y muy criticado por el padre de la cantante, Mitch. Lo que no se había hecho, sin embargo, era intentar comprender a la cantante a través de la autobiografía que ella misma escribió: su música. Y es aquí donde entra en escena Sam Taylor-Johnson, directora de la película *Back to Black*, que llegará a los cines el próximo 31 de mayo.

«Todo lo que hizo quedó eclipsado por la tragedia del final de su vida», afirma Taylor-Johnson en

La actriz aprendió a cantar como Winehouse y encogió hasta tener su envergadura para entenderla mejor conversación con EL MUNDO. «Quería llevarla a un lugar donde recuperara su autonomía, y eso solo era posible a través de sus canciones». La cineasta británica no es una novata en el mundo de los *biopics*, pues debutó como directora en 2009 con *Nowhere Boy*, una película basada en la infancia de John Lennon y protagonizada por su ahora marido Aaron Taylor-

Johnson. Por eso, cuando la productora Alison Owen la llamó para decirle que había obtenido permiso de Universal Music y Sony para utilizar la discografía de Amy Winehouse en un largometraje, no dudó.

«La idea me cautivó enseguida y pensé que esto era a lo que debía dedicar los siguientes dos años de mi vida», recuerda Taylor-Johnson, que confiesa ser fan de la cantante desde que la vio actuar en un *talent show* en el bar de jazz Ronnie Scott's en 2002. «Normalmente estos proyectos requieren mucha reflexión, ya que te pueden consumir la vida, pero éste fue pan comido... Siempre y cuando pudiera conseguir al guionista que quería». Ese guionista era Matt Greenhalgh, el mismo escritor con el que trabajó en *Nowhere Boy*:

Antes de ponerse manos a la obra, Taylor-Johnson



pidió a Greenhalgh que escuchara *Tears Dry On Their Own*, la canción que se convertiría en el cimiento para la película. «Cuando la escuchas superficialmente, tienes la sensación de que te está contando algo optimista y alegre sobre el amor. Pero cuando te fijas más atentamente la letra, es todo lo contrario».

Tears Dry On Their Own es la canción sobre el amor intermitente y temperamental de Winehouse con el donjuan Blake Fielder-Civil. La cantante decía allí: «No sé por qué me encariñé tanto/ Es mi responsabilidad/ Y tú no me debes nada».

«Yo tenía muy claro que no quería hacer un *biopic* que repasara su vida sin pausa. Quería centrarme en un periodo concreto», explica la directora. «Después de escuchar esa canción, comprendí que ese álbum era mi punto de entrada para entender la brillantez de Amy y conectar con ella a través de algo muy humano y complejo, su música. Así que nos dejamos guiar por las letras de las canciones para elaborar el guion, que es, en esencia, una historia de amor, porque eso es lo que nos cuenta en ellas».

Esta tensión entre la alegría y la devastación sirvió a Taylor-Johnson y Greenhalgh para establecer el tono de *Back to Black*. La película sigue a la cantante desde su adolescencia en el norte de Londres, en el seno de una familia judía con padres separados y marcada por una abuela adorafa, pasa por la cima de su fama y la grabación del álbum homónimo de 2006, galardonado con un Grammy, hasta finalizar en las horas previas a su muerte por intoxicación.

«No sólo era importante retratar a Amy, la cantante, sino también a Amy, la adolescente, y luego a Amy, la mujer, y a Amy, la chica enamorada», señala Marisa Abela, la actriz encargada de dar vida a Winehouse.

Durante el *casting*, ocho actrices se presentaron para el papel, siete de las cuales aparecieron caracterizadas como la cantante, ya fuera con pendientes de aro, pañuelos, una colmena o un grueso delineador de ojos negro. La única que no lo hizo fue Abela.

«Hubo cuatro audiciones en total, pero la primera fue la más importante. Era la oportunidad de mostrarles a Sam y a Nina [Gold, la directora de *casting*] lo que había encontrado en este papel, que era el alma y el punto de vista de Amy. Y quería que la vieran dentro de mí, así que no me peiné ni me maquillé porque meterme en el corazón del personaje iba a ser lo más importante en la película», explica Abela, que saltó a la fama en la serie de HBO *Industry*. «No importaba cuánto pudiera engañar a la gente para que pensara que era alguien que no era. Quería que la gente me mirara a los ojos y viera lo que ella quería de la vida y de la gente que la rodeaba. Es lo que intenté hacer en mi audición».

Funcionó. Taylor-Johnson quedó cautivada de inmediato. «Desde el momento en que miré por el objetivo y Marisa se sentó a leer, supe que era nuestra Amy. Antes incluso de que dijera nada, pude ver que había captado su espíritu», cuenta la cineasta, mientras dedica una sonrisa a la actriz. «No era una imitación cualquiera, era Amy en carne y hueso».

Una vez fichada, Abela se metió de lleno en el papel con un ímpetu casi obsesivo. Se mudó a un apartamento de Camden Town durante cuatro meses para iniciar La actriz inglesa Marisa Abela encarna a Amy Winehouse en la película 'Back to Black'.

# CI II TI IRISTA

entonces en una preparación física digna de un atleta de alto rendimiento: pasaba no horas diarias con un entrenador personal y una profesora de canto para perfeccionar el timbre y el tono de Winehouse y daba de clases de guitarra tres veces por semana. Bajo el asesoramiento de un nutricionista, se encogió físicamente para replicar el cuerpo de la cantante, quien, además de sus adicciones, sufría trastornos alimentarios.

«Hasta entonces no entendía hasta qué punto ser más delgada afecta a tu ritmo», dice Abela. En la época del disco *Frank*, Winehouse no estaba tan delgada. Era rápida, ruidosa y hacía movimientos más amplios. Cuando empezó a adelgazar, muchos gestos se volvieron imposibles. «No dejaba de preguntarme qué significa tener este tamaño y cómo afecta a su forma de estar de pie, de sentarse y de sentir. Y no sólo en casa con los seres queridos, sino también en el escenario de Glastonbury ante miles de personas», continúa. «Por eso era tan importante para mí hacer ese viaje, igual que lo era aprender cómo cantaba y cómo se movía. Cambió mi forma de relacionarme con el mundo».

Para Abela, la hercúlea tarea de recrear la voz cantante de Winehouse en la película, fue un reto que no formaba parte del plan original. La actriz nunca había cantado en público aunque tenía alguna formación. Cuando era adolescente, había aprendido algo de canto en una escuela de arte dramático, pero nunca se había atrevido a compartir su talento hasta ahora. «Cuando concebimos *Back to Black*, yo quería a alguien que tuviera una presencia increíble, una actriz que captara la esencia de Amy y eso era lo más importante. No pensé demasiado en el canto», recuerda Taylor-Johnson. «Me parecía una locura pensar que alguien pudiera recrear su voz, pero Marisa estaba dispuesta a intentarlo. Se entregó en cuerpo y alma e hizo un auténtico truco de magia».

«Saber cantar no era imprescindible pero me ayudó muchísimo, porque me permitió trabajar desde la curiosidad y no desde el miedo», añade al respecto Abela. «Había pensado que, en el peor de los casos, podrían fundir nuestras voces, así que era más importante que, emocionalmente, conectara de verdad con las palabras que había escrito y el estilo con el que las cantaba». Consciente de las críticas que le pueden caer por su interpretación de Winehouse, Abela se muestra tranquila. «Nadie va a cantar igual que Amy. Para mí era importante cantar su música como ella la hubiera sentido, y luego intentar perfeccionar toda la técnica para sonar lo más parecido posible», admite. «Así que, de este modo, creo que hemos llegado a un punto en el que se siente auténtico. Si hubiéramos interpolado su voz en las canciones, no habría encajado con la emoción de las escenas»

Para Abela, este papel supuso una oportunidad de reencontrarse con sus raíces. Nacida en un pueblo de las afueras de Brighton, también en el seno de una familia judía, la actriz se sintió muy identificada con Winehouse durante el rodaje: «Recuerdo cómo me sentía de joven al verla con una estrella de David sobre su escote. Entendía cómo podría ser una cena de viernes por la noche en su casa, arropada por su familia. Cuanto más la conocía, más conexión sentía con esa chica de Londres», cuenta.

«Había una sequedad en Amy, en su forma de entender el mundo y de estar. También era intrépida en su forma de abordar a otras personas y en la forma en que permitía que otras personas interactuaran con ella. Interpretar sus canciones a veces parecía un monólogo. Era una letrista increíble», añade la actriz, que tiene los mismos 27 años de Winehouse cuando murió. Como ella misma dijo, sólo quería un amor que le secara las lágrimas cuando lloraba.

BACK TO BLACK. Director: Sam Taylor-Johnson. Estreno: 31 de mayo. Karla Sofía Gascón, premio a mejor interpretación femenina, junto a Selena Gómez y Adriana Paz, por su papel en Emilia Pérez', de Jacques Audiard. AFP

PALMA DE ORO 'Anora', de Sean Baker.

GRAN PREMIO DEL JURADO 'All We Imagine as Lights', de Payal Kapadia.

DIRECTOR Miguel Gomes por Grand tour'.

ACTRICES Karla Sofía Gascón y el resto de actrices de Emilia Pérez, de Jacques Audiard.

> ACTOR Jesse Plemons por Kinds of Kindness', de Yorgos Lanthimos.

JURADO Emilia Pérez', de Jacques Audiard.

PREMIO ESPECIAL The Seed of the Sacred Fig' (La semilla de la higuera sagrada), de Mohammad Rasoulof.



# 'Anora', justa Palma de Oro ante la irrupción de Karla Sofía Gascón

Por **Luis Martínez (Cannes)** 

nora termina con una mención y homenaje a Jess Franco. Cuenta su director, Sean Baker, que tuvo muy presente al cineasta español durante toda la producción de la película que desde ahora y para siempre es Palma de Oro en Cannes. De él, le interesa la manera clara y sin perífrasis de tratar el sexo porque, a su juicio, estamos perdiendo el norte. ¿Por qué tanto puritanismo con el sexo y tanta ligereza con, por ejemplo, la violencia?, se pregunta Baker siempre que tiene ocasión. Y lo dice para dar sentido a su propia mirada, a la vez frontal y desnuda de los cuerpos, pero rigurosamente ética (incluso moral).

Y, en efecto, si por algo se distingue *Anora* en la piel de la actriz Mikey Madison es, por su claridad, su falta de prejuicios, su simple y sencilla libertad. Por eso y por su capacidad de cambiar de sitio los lugares comunes, de discutir la parte más conformista de la mirada. Se cuenta el cuento de todos los cuentos, el de *Cenicienta*. Una trabajadora sexual conoce un buen día a un joven y descerebrado heredero de una fortuna, pero no de

una fortuna cualquiera, sino de una fortuna de las rusas, de las de privado y oro en los empastes. Y así hasta que la carroza vuelve a ser lo que siempre fue. Toda la película se mueve en equilibrio inestable entre lo esencial de lo que muestra y lo profundamente grave de todo lo que esconde: que si la explotacion de los cuerpos, que si el consumo depredador que si la

consumo depredador, que si la sociedad entera que explota. Es comedia hasta que deja de serlo. Es romance hasta doler. También es muy triste en su euforia y muy bella en su sucia y silenciosa brutalidad. La Palma de Oro vuelve al cine estadounidense 13 años después, desde que Terrence Malick la ganara con *El árbol de la vida*, y bien está

Pero la de Franco (con perdón), no fue la única referencia española en una tarde a su modo memorable y, por la originalidad de algunos de los premios,

"Todos podemos cambiar, así que cambiad, cabrones", aseguró al recibir el premio como

mejor actriz

rara. A un lado el emocionante reencuentro entre George Lucas y Francis Ford Coppola por aquello de la otra Palma de Oro, la tercera honorífica de la edición, la segunda película en orden de relevancia fue el narcomusical *Emilia Pérez*, de Jacques Audiard, con la actriz española Karla Sofía Gascón al frente. «Todos podemos cambiar, así que cambiad, cabrones», dijo al recibir el premio que la distinguía como mejor actriz por su doble papel de hombre, Manitas, y mujer, Emilia. Ella que antes, hasta 2018, fue Carlos, y ahora es Karla.

El premio no era solo para ella, pero como si lo fuere. El jurado, en una decisión que se remonta a cuando *Volver*, de Almodóvar, decidió galardonar a todo el reparto. A ella, la española de Alcobendas, a Zoe Saldaña, a Selena Gomez y a todas las demás. Que las hay. Es la primera vez que una intérprete trans es señalada de esta manera en Cannes. Y no solo lo es por su fuerza, candidez, ternura y brutalidad, todo a la vez, sino por la mirada más profunda que se ha visto en una pantalla en tiempo. Es así. Audiard volvería a subir al estrado para recoger el Premio de Jurado y, ya sí, queda claro, el fenómeno de la temporada es *Emilia Pérez*.

Por lo demás, el resto del palmarés siguió su curso con gusto. Y con precisión. Todas las películas que tenían que estar, estuvieron. De una forma u otra. Que All We Imagine as Light, de Payal Kapadia, se llevara el segundo premio en importancia, el Grande del Jurado, no es solo una buena noticia. Se acerca más al milagro que la propia película es. El pulso demostrado por la directora para explorar el interior de dos mujeres en la India se antoja una de las mayores sorpresas de esta edición y del año que ya va mediado. Todo lo que imaginamos como luz es una historia que avanza por la pantalla a tientas, más allá de los sentidos y más adentro de los sentimientos, hacia una herida compartida por todos. Da igual la India o Alcobendas, de donde es Karla. Suena tremendo, quizá cursi, pero qué más da.

Y lo mismo vale para el trabajo de Miguel Gomes que se hizo con la mención a la dirección. *Grand tour* es un trabajo a dos voces que igual cuenta la historia de un novio que escapa y de una novia que busca al que huye; que lo mismo teatraliza una pasión cerca del melodrama que hurga en las posibilidades del documental como descubrimiento, como ya hiciera en esa obra maestra que es *Tabú*. Y es ahí, en su proverbial ser lo contrario a lo que en verdad es, donde la película crece como contradicción y hallazgo.

El jurado quiso inventarse un nuevo premio y lo hizo. Lo llamó especial y se lo entregó al director iraní Mohammad Rasoulof por *The Seed of the Sacred Fig* (La semilla de la higuera sagrada). Algo así era necesario. Porque este trabajo no solo es un drama vibrante con forma de alegoría sobre la dictadura islámica de Irán sino que es testimonio al pie mismo de todos los precipicios. Rasoulof, que se ha visto obligado a huir de su país, se juega la vida por ser libre. Y eso es mucho. O demasiado. O incluso todo.

Que el actor Jesse Plemons por *Kinds of Kindness* (Formas de bondad), de Yorgos Lanthimos, desconcierta primero, escuece un poco después y entusiasma por último. Su trabajo es uno entre tantos de un intérprete extraordinario, pero que gracias a él, la muy odiada película del griego por los espíritus puros no se vaya de vacío gusta. Hay placeres que cuesta explicar. Y lo mismo para el premio al guion de Coralie Fargeat por *The Substance*. Este *body-horror* brutal, feminista y gozoso tenía que entrar. Y entró.

Así las cosas, se quedó una tarde estupenda. Tanto quejarnos de que esta edición de Cannes 2024 no estaba la altura y resulta, qué cosas, que sí lo estaba. Que Jess Franco, que Karla, que Emilia Pérez.. Y que *Anora*, que *Anora* ha llegado para cambiarnos la mirada.

FESTIVAL DE CANNES. Palma de Oro para 'Anora', de Sean Baker.



**ASESINO EN SERIE** 

# 'AMERICAN HORROR STORY: DELICATE': TERROR UTERINO CON KIM KARDASHIAN EN EL PAISAJE

l cuerpo de la



Por Alberto

mujer es un campo de batalla» no sólo es una de las frases más contundentes del feminismo. Es también la premisa de algunas de las obras audiovisuales más interesantes de los últimos años. Estaba en Inseparables, serie que actualizaba la película de David Cronenberg cambiando a Jeremy Irons por Rachel Weisz. También planeó hace unos días sobre el último Festival de Cannes, con The Substance, película en la que Demi Moore reconduce una narrativa que, si bien la benefició durante algunos años, terminó por lastrar su carrera: la narrativa de la mujer que sólo es un cuerpo para el disfrute de otros. En The Substance, Moore interpreta a una estrella madura que podría revertir, científica y milagrosamente, su propio envejecimiento. Delicate, la duodécima temporada de American Horror Story, escrita por Halley Feiffer, convierte el cuerpo de otra estrella en otro campo de otra batalla. Una lucha igualmente perversa e igualmente abordada

por todos los feminismos que ha habido. «Es mi cuerpo», se dice en la serie. Es una afirmación, pero bien podría ser una pregunta.

En American Horror Story: Delicate, Emma Roberts interpreta a Anna Victoria, una actriz que, en el mejor momento de su carrera (acaba de protagonizar una película de terror que podría, si se lo trabaja, darle un Oscar) intenta quedarse embarazada. Recurre para ello a un centro de fertilidad. Sin embargo, la hasta cierto punto lógica medicalización que vive su cuerpo al someterse a ese tipo de tratamiento sobrepasa ese cierto punto. Resignada a depender de otros para tomar decisiones, Anna Victoria termina cediendo el control de su propio útero. Y no de manera metafórica. American Horror Story es una serie de terror, así que no hace falta decir mucho

Como todas las temporadas de *AHS, Delicate* es interesante e imperfecta. Esta serie, creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, funciona como antología de temporadas, en principio, independientes. Las conexiones y cruces entre ellas son frecuentes,

pero no obligatorias. *Delicate*, que adapta una novela de Danielle Robins, es completamente autónoma. Sí encontramos en ella la particular estética renovada del gótico americano que tan bien estableció *American Horror Story* desde su primera temporada y, por supuesto, caras conocidas de la serie: a Dennis O'Hare, Billie Lourd o la propia Emma Roberts ya los hemos visto antes por aquí.

A Kim Kardashian no. Ella, con un personaje nada anecdótico, funciona como meta-recurso de *Delicate*: ¿quién mejor para hablar de cuerpos femeninos y poder que ella? Encarnando a una implacable relaciones públicas, Kardashian es sorprendentemente eficiente como actriz. Y, sobre todo, es potentísima como icono pop autorreferencial.

American Horror Story siempre ha subvertido la iconografía popular norteamericana y quién mejor que Kim para elevar la apuesta. Kardashian tira bien las siempre ingeniosas líneas de guión de AHS. Esas frases que consiguen hacernos olvidar los defectos de la serie (ay, esos inicios de temporada tan poco sutiles, llenos de diálogos sobreexplicativos) y nos arrancan carcajadas en medio del horror. En *Delicate*, disponible en Disney+, el horror es uterino, hormonal, médico, posmoderno, hiperestésico, pulido, reflexivo, caro, lujoso y

También casi invisible: ¿en tiempos de inmediatez cultural y obsesión por la novedad, quién está pendiente de una serie que va por su duodécima entrega? Para campo de batalla, la televisión actual.

AMERICAN HORROR STORY. DELICATE. En Disney+

# EL DRAMA DE HABER **CRECIDO** DENTRO **DE LAS** REDES SOCIALES

'La generación ansiosa'. ¿A qué se debe la epidemia de enfermedades mentales de los jóvenes? El último ensayo del psicólogo social Jonathan Haidt lo achaca a vivir inmerso en TikTok o Meta, pero muchos expertos refutan su tesis y el rigor de su trabajo

Por **Jose María Robles**. Ilustraciones de **Carmen Casado** 





s viernes. El reloj marca las tres de la tarde y en casa de la familia Rosuero Esparza van a comer arroz con chorizo. María (13 años) prepara la mesa después de volver del colegio. Ella, su hermano mellizo Pedro y el mayor de los tres, Carlos (16 años), se reparten las tareas domésticas por semanas. Si

alguno no cumple, la aplicación que controla el acceso a su teléfono impedirá que pueda usarlo. La app se llama Screen Time. Belén (madre) y Juan Carlos (padre) son informáticos. Decidieron instalarla en los dispositivos de la prole para saber cuándo, cuánto y para qué los emplean cuando entran en internet. Un equipo de EL MUNDO se ha empotrado durante un día en su hogar para ver cómo se las arreglan tres jóvenes de la Generación Z, la primera que ha crecido en España con un smartphone en la mano. En el televisor gigante de la salita se ve un bolso de mujer en el escaño que ocupa Mariano Rajoy en el Congreso. Porque es viernes, 1 de junio de 2018. Pedro Sánchez recibe 180 votos a favor, 169 votos en contra y una abstención en una moción de censura histórica. Se convierte en nuevo presidente del Gobierno. Poco después, una familia del barrio de Ventas (Madrid) deja los móviles a un lado, se sienta a la mesa y apaga la tele. Zip. Pantalla en negro.

Es jueves. El reloj confirma que es casi mediodía del 23 de mayo de 2024. EL MUNDO llama de nuevo a la puerta de los Rosuero Esparza prácticamente seis años después. La tele no ha estado apagada en el tiempo transcurrido, sino que ha ido informando de una pandemia global, de dos guerras en la periferia de Europa y de los enganchones derivados de la polarización política. La familia recibe hoy la visita de unos amigos y comerá con ellos pasta con boloñesa Pedro Sánchez acaba de cogerse cinco de días para reflexionar, pero sigue siendo el presidente del Gobierno. Belén y Juan Carlos siguen trabajando como informáticos. Lo que sí han cambiado son las circunstancias de María y de Pedro. Ahora ya son mayores de edad. Y valoran incluso más que antes su privacidad, por lo que remiten a sus padres cuando se les pide volver a hablar de sus vivencias tecnológicas.

«Lo que ha pasado con los jóvenes se podía ver venir. Nosotros intentamos anticiparnos aplicando ciertas medidas y siguiendo algunas recomendaciones», dice Juan Carlos ahora que *Screen Time* ha pasado a ser un fósil en el imaginario familiar. «Supongo que la clave está no sólo en la libertad, sino en la responsabilidad, en que ellos fueran conscientes de lo que estaban haciendo. Sin ánimo de parecer presuntuoso, diría que hay que educar en unos valores para que los chicos sean conscientes de la perpetuidad de lo que hacen el mundo digital, de cómo sus ideas pueden cambiar y arrepentirse de algo que hayan comentado o de una foto que hayan compartido. Sobre todo esto seguimos teniendo conversaciones», añade por teléfono.

El psicólogo social Jonathan Haidt, profesor de liderazgo ético en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y uno de los cerebros más brillantes de la academia anglosajona, diría que el caso de los tres hermanos españoles es una excepción. Haidt se ha dedicado desde 2019 a rastrear a fondo el origen de las enfermedades mentales que están anulando a buena parte de la chavalería de Occidente. El colapso psicológico de la Generación Z ha sido su ballena blanca desde que publicó La transformación de la mente moderna (Deusto, como toda su obra en español) junto al abogado Greg Lukianoff. Su investigación le ha llevado a leerse cientos de estudios sobre los efectos del uso intensivo de las redes sociales o sobre los problemas neurofisiológicos más graves que sufren los adolescentes. Al final, Haidt ha llegado a una conclusión: los culpables del estropicio son los gigantes tecnológicos que han propiciado el acceso sin restricciones a todo tipo de entretenimiento desde el móvil y, en especial, las empresas que han hecho de Instagram o TikTok el recreo de millones de jóvenes.

«La mayoría de los que hoy son estudiantes universitarios desearía que estas redes sociales nunca se hubieran inventado. Reconoce que sus vidas serían mejores si no existiesen», comparte el autor desde Nueva York a través de videollamada.

# **08** EN PORTADA

El ensayo en el que Haidt expone su tesis es La generación ansiosa. Lleva por subtítulo Por qué las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes y llegará a España el próximo día 29 tras ser considerado libro del año en Estados Unidos. Cumple siete semanas seguidas –las transcurridas desde su publicación en inglés-entre los best sellers de The New York Times en la categoría de no ficción. Ha pasado por el plató de Oprah Winfrey y por las peceras de los principales podcasters del país por dos razones. Porque se trata de un nuevo trabajo de Haidt, que ascendió a la categoría de estrella pop del pensamiento con La mente de los justos. Y, sobre todo, porque presiona con el dedo en uno de los más dolorosos hematomas de la sociedad contemporánea.

«Todo el mundo está viendo el daño que provocan, y las evidencias se están multiplicando», razona el psicólogo superventas. «En EEUU no dejamos que los niños puedan ir a un bar para beber alcohol. No pueden entrar en un casino para jugar ni en un club de striptease

"Las redes sociales exponen a los niños al sexo, a la violencia y a la adicción. Es una locura y debe parar", sostiene Haidt

"Cualquier niño puede acceder a sitios como Pornhub sin ningún obstáculo y sin el conocimiento de sus padres"

para ver a mujeres desnudas. Tampoco pueden comprar tabaco. Los gobiernos actúan para imponer restricciones de edad a lo que tenga que ver con sexo, violencia y adicción. Las redes sociales exponen a nuestros hijos a las tres cosas. Es una absoluta insensatez que cualquier niña pueda abrirse una cuenta en cualquiera de estas plataformas sin el conocimiento o la autorización de sus padres. Cualquier niño puede acceder a sitios como Pornhub sin ningún obstáculo. Es una locura y tiene que parar».

Haidt escudriña la intrahistoria de la Generación Z (chicos y chicas nacidos entre 1997 y 2012) y analiza el impacto que ha tenido en ella la convergencia de varias tendencias en el arranque de los 2010, cuando el mundo rebosaba tecnooptimismo: la aparición de los botones de Me gusta y Compartir, la incorporación de cámaras frontales a los primeros móviles (iPhone 4 y Galaxy S) como antesala de la fiebre por el selfi, la popularización de los filtros de retoque, la ampliación del ancho de banda de internet... Un popurrí que transformó las redes sociales originales -acuérdense: las que animaban a reconectar con los amigos del instituto- en un ecosistema completamente distinto.

Haidt llama al fenómeno que tuvo lugar entre 2010 y 2015 la Gran Reconfiguración de la infancia. Las relaciones sociales, los modelos de conducta, la gestión de las emociones, la actividad física e incluso el patrón de sueño de los menores sufrieron una reestructuración radical en un lustro, apunta el autor. De ahí que compare la situación de quienes han crecido haciendo scroll en la pantallita con la de los astronautas que vivirán en Marte como pioneros. Es decir, en un entorno aislado y hostil. Poco menos que letal.

Entre el 30% y el 60% de los jóvenes de EEUU confiesa haber sufrido algún tipo de perjuicio mientras interactuaba en las redes, apunta el psicólogo tirando de un carromato de informes científicos. Ansiedad, depresión, autopercepción corporal negativa, conducta autolesiva, tentativa suicida... Haidt sostiene que detrás de «la oleada de sufrimiento» y el cuadro de trastornos generado a críos en las etapas más sensibles de su desarrollo sólo pueden estar los productos diseñados concienzudamente por la industria tecnológica. Compañías que al principio habían investigado poco o nada sobre cómo afectan sus productos a la salud mental de los jóvenes... y que luego negaron por sistema o respondieron con campañas de relaciones públicas a las primeras evidencias de toxicidad.

Haidt ofrece gráficas que dibujan empinadas rampas entre 2010 y 2020: en dicho periodo, la depresión grave



DEPRESIÓN.

Entre 2010 y 2020 aumentó un 145% entre las chicas adolescentes de EEUU.

AUTOLESIÓN. Las visitas a urgencias por autolesionarse crecieron un 188% entre esas mismas chicas.

SUICIDIO. La tasa de intentos autolíticos subió un 167% entre las adolescentes.

en chicas adolescentes de EEUU aumentó un 145%; la visita de chicas jóvenes a los servicios de urgencias por autolesiones creció un 188%; las tasas de suicidio escalaron un 167%... Los mismos patrones de mental distress se observan en Canadá, Reino Unido, Australia, e Irlanda. Y en Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Todo ello lleva al autor a defender que la Gran Reconfiguración es una tendencia global. Y a descartar, dada la coincidencia en distintos lugares y al mismo tiempo, otras teorías alternativas al empacho/secuestro tecnológico para explicar el colapso psicológico juvenil. Por ejemplo, el estrés derivado de la crisis financiera mundial, la emergencia climática o las guerras del siglo XXI.

«Nos enfrentamos a una emergencia de salud pública», advierte. «Lo que más me preocupa es lo que las redes sociales les están haciendo a las chicas. En EEUU pasan cinco horas al día y cuánto más horas pasen en ellas, más probable es que estén deprimidas. Les dedican tanto tiempo que no lo están invirtiendo

en estar con sus mejores amigas y su desarrollo se está viendo gravemente alterado». Apunta a las jóvenes por su mayor vulnerabilidad a la comparación social visual, su disposición a hablar más fácilmente de emociones o su mayor exposición a la depredación sexual. «Los chicos han seguido un camino diferente. Su distanciamiento del mundo real empezó antes de 2010, las consecuencias para su salud mental son más variadas y no puedo señalar una única tecnología como la principal causa de su angustia. Lo que más temo respecto a ellos es que no vivan experiencias que los conviertan en hombres. Dedican tanto tiempo a los videojuegos y a la pornografía que no cultivan las habilidades sociales que necesitarán en el futuro para enamorarse, cortejar y ser padres o maridos».

Hay un dato que habla por sí solo de la dependencia digital: un joven estadounidense recibe, de media, 192 notificaciones en su smartphone cada día. «Vivir una infancia de constante estimulación e interrupción afecta a la capacidad de los niños para concentrarse en





algo durante más de cinco minutos. Una infancia basada en el móvil es aterradora y antinatural», desaprueba el ensayista superventas.

Los estudios científicos tapizan la primera de las cuatro partes en las que se divide *La generación ansiosa*. La segunda retrocede a los años 80 y 90, cuando los chavales salían cada tarde a la calle después de merendar y lo más viral que había en sus vidas eran los cromos de futbolistas o la revista *Súper Pop* Haidt expone cómo las redes sociales han logrado abducir a los jóvenes impulsadas por la inercia de dos corrientes: la disminución de su tiempo de juego no estructurado –en el parque y en el colegio– y el bum de la crianza tutelada. «En EEUU, la mayoría de las malas ideas nacen en California y luego se propagan hacia el Este. Europa corre el riesgo de contagiarse de un mal estadounidense: la desprotección de los niños en el mundo digital y la sobreprotección en el real», alerta.

La tercera parte del ensayo es algo así como un balance de daños de la exposición prolongada de los adolescentes al mundo digital y su ausencia de interacción con gente de carne y hueso, que el psicólogo neoyorquino resume en cuatro: privación social, falta de sueño, fragmentación de la atención y adicción. La cuarta y última parte quiere ser balsámica. En ella, su autor indica lo que pueden hacer desde ya los gobiernos y las empresas tecnológicas, los centros educativos y, por supuesto, los padres para que la infancia tenga una vida más sana.

La generación ansiosa pone el foco en el deterioro del bienestar de la primera camada de adolescentes tecnológicamente nativa... pero eso no es una novedad. La psicóloga estadounidense Jean M. Twenge, colaboradora ahora de Haidt, publicó en 2017 iGen. Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy –and Completely Unprepared for Adulthood- and What That Means for the Rest of Us [Generación Yo. Por qué los niños hiperconectados de hoy están creciendo menos rebeldes, más tolerantes, menos felices (y completamente desprevenidos para la edad adulta) y qué significa eso para el resto de nosotros)]. Pero sí que es el primer ensayo que acusa y pide responsabilidades a titanes como Meta y ByteDance, la matriz china de TikTok, esgrimiendo evidencias científicas. Un planteamiento que ha sido contestado por otros colegas y que ha devenido en un agrio debate.

Candice L. Odgers, profesora de Psicología en la Universidad de California en Irvine, argumentó en un artículo en *Nature* que los problemas de salud mental de los adolescentes surgen más bien de una mezcla compleja de factores genéticos y ambientales, como la violencia provocada por las armas de fuego y las estrecheces económicas. Otras voces académicas acusan a Haidt de que sólo 22 de los 476 estudios que cita contienen datos sobre el uso abusivo de las redes sociales o el desplome psicológico adolescente... pero ninguno proporciona datos sobre los dos temas. También se cuestiona el rigor de algunas investigaciones—por extraer conclusiones demasiado amplias a partir de datos contradictorios—y que sus pruebas son demasiado débiles como para hablar de causa y efecto.

«He trabajado de la manera más transparente posible. Se me ha acusado de practicar *cherry picking* [elegir a propósito los ejemplos más convenientes para probar una tesis], pero soy el único que ha recopilado estudios a favor y en contra. Creo que he sido un modelo de transparencia científica. Sus lectores pueden encontrar mis documentos de trabajo online. No estoy seleccionando sólo lo que más me conviene. Lo he subido todo a internet para que la gente lo revise. Los escépticos son libres de decir que las pruebas no les convencen. Decir que no aporto evidencias es simplemente falso», se defiende el autor.

El epidemiólogo Miguel Ángel Martínez González, catedrático en las universidades de Navarra y Harvard, reconoce que estamos ante una crisis sin precedentes. «No conozco a ningún psiquiatra que no esté asustado», concede el doctor . «En salud pública, de todas formas, nada es unifactorial. Hay otras influencias de las que Haidt no habla tanto, como la desestructuración familiar y el consumo de alcohol o de cannabis, el equivalente americano a nuestro botellón. Todo junto es como el mecanismo de una bomba. Las pantallas no son necesariamente el cable que hace que explote. Para desactivarla hay que actuar sobre cada uno de los elementos».

Dicho esto, no resta un ápice de gravedad. «En esta situación, podemos seguir con el pedaleo académico de si es causal o no es causal, o aplicar el principio de precaución: si ves que algo se está quemando, no preguntes; mejor habla con los padres de la niña que tiene anorexia nerviosa o del niño que se ha suicidado. Pregúntales cuánto tiempo estaban sus hijos delante de las pantallas. Es una carga de sufrimiento que está destrozando a muchas familias. Un móvil con conexión a internet no se debería entregar nunca antes de los 18 años. Es como darle la llave de un Ferrari a un menor sin que se haya sacado el carné de conducir y metiéndolo en una carretera donde hay muchos conductores—los deprededores sexuales o los que operan en la dark web— que van en sentido contrario».

Álvaro Santana-Acuña es profesor de Sociología del Big Data en el Whitman College y en la Universidad de Harvard dentro del programa de la Summer School. Ha decidido incluir *La generación ansiosa* como material de



# BIENESTAR.

El polémico ensayo de Haidt pone el foco en el deterioro de los nativos digitales.

EVIDENCIAS. También acusa a las redes de generar adicción con pruebas

científicas.

INFLUENCIAS.
Otras causas,
dicen los
expertos, son el
consumo de
alcohol y
drogas.

trabajo en el curso de este verano al percatarse de que lo que denuncia Haidt lo tiene delante de sus propios ojos. «Podemos debatir sobre si las redes sociales son un factor causal o no. Lo que sí te puedo asegurar es que se trata de una tendencia al alza», cuenta por teléfono desde un seminario en Estocolmo. «Antes del Covid, en una clase de 30 estudiantes, yo podía tener dos o tres con algún tipo de *accommodation* [apoyo para el estudiante en forma de mayor flexibilidad con la asistencia, la entrega de trabajos o la realización de exámenes]. Después de la pandemia tengo a 10 de 30. Esto mismo está empezando a evidenciarse entre los estudiantes de doctorado».

Ricard Martínez cierra la ronda de consultas. «No puedo decir si los estudios de Haidt son confiables porque no tengo la competencia científica para hacerlo. Lo cierto es que, desde un punto de vista jurídico, tanto la Unión Europea como los fiscales generales de varios estados establecen una relación de causa-efecto entre el diseño de las redes y una infracción de las normas que podría vulnerar el interés superior del menor y causarles un daño evaluable en términos psicológicos», aporta el profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València y director de su Cátedra Microsoft de Privacidad y Transformación Digital.

Hace sólo unos días, precisamente, la Comisión Europea anunciaba la apertura de una investigación en profundidad a Meta al considerar que sus plataformas fomentan la adicción de los menores de edad y tras advertir que la compañía no está haciendo nada para mitigar los riesgos de efectos negativos para la salud física y mental de los jóvenes, como exige la nueva Ley de Servicios Digitales. Las autoridades europeas han decidido actuar debido a la ineficacia de las herramientas de verificación de edad y los sistemas de recomendación de Instagram o Facebook. Las revelaciones de su ex trabajadora Frances Haugen, aireadas por *The Wall Street Journal* en octubre de 2021, siguen resonando en Bruselas.

«Supuso un punto de inflexión: la gente ya sabía lo malas que eran las redes sociales, pero no que hacían daño a propósito. Ya es hora de que los reguladores les dijesen a las empresas tecnológicas: 'No podéis hacerle eso a los niños», celebra Haidt. «Tengo fe en que esto pueda ser el comienzo de una contrarrevolución. Déjeme ser claro: en la industria tecnológica hay miles de empresas que mejoran nuestras vidas. Sólo hay una decena que están perjudicando a nuestros hijos. Las que más, Meta y TikTok».

–¿Le precupa que le consideren el enemigo público número uno?

-Estoy muy contento de vivir en EEUU. Si viviera en Rusia ya estaría muerto... [ríe tímidamente].

Haidt admite que se equivocó cuando le dio su viejo iPhone a su hijo cuando cumplió nueve años y con la

# "No conozco a ningún psiquiatra que no esté preocupado", admite el catedrático Miguel Ángel Martínez González

# La UE acaba de anunciar una investigación a Meta al considerar que fomenta la adicción entre los menores de edad

intención de monitorizar sus pasos al colegio o a la tienda de la esquina. Revela que aprendió la lección ya que a su hija le compró un reloj con GPS cuando llegó a esa edad. Y que con ella es mucho más sencillo lidiar cuando trata de hacer cumplir su regla de oro en el apartamento de Greenwich Village en el que vive con ellos: nada de móvil al cruzar la puerta.

Antes de colgar, y justo después de expresar su preocupación por un futuro en el que los niños dispongan de sirvientes generados con inteligencia artificial como regalo de cumpleaños, Haidt lanza un último mensaje a los responsables del descalabro que les están provocando. Quizá ni siquiera ellos han pensado en lo que están haciendo a su propio negocio: «Por primera vez desde 1960 no hay ninguna figura importante en Silicon Valley menor de 30 años».

# **ENTREVISTA**



uando era niña Katharine Hayhoe (Toronto, 1972) no tenía televisión en casa y sus padres sólo le permitían ver los viernes películas que cogían de la videoteca, y que con bastante frecuencia eran sobre la primatóloga Jane Goodall: «Crecí pensando que la ciencia era algo que hacían las mujeres jóvenes»,

recuerda Hayhoe, que terminaría convirtiéndose en una de esas brillantes mujeres científicas.

En la Universidad de Toronto cursó Física y Astrofísica así que comenzó investigando el universo. Sin embargo, al cabo de pocos años, su interés giró hacia las ciencias atmosféricas y el cambio climático, «uno de los problemas más apremiantes a los que nos enfrentamos» en palabras de esta científica del clima canadiense, incluida en 2014 en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time, y considerada en EEUU una de las mejores comunicadoras en cuestiones climáticas. Lo demostró durante su conferencia en el Festival de ciencia y música Starmus celebrado en Bratislava a mediados de mayo, donde expuso su fórmula contra la crisis climática: Ciencia+Preocupación+Acción=esperanza.

«No acepto el calentamiento global por fe: analizo los datos y los modelos, y ayudo a ingenieros, administradores urbanos y ecologistas a cuantificar los impactos. Y los datos nos dicen que el planeta se está calentando, y la ciencia es clara: los humanos somos responsables», resume Hayhoe, coautora de cuatro de los cinco Informes Nacionales del Clima de EEUU, el documento sobre cambio climático más exhaustivo tras los del IPCC. Para la profesora de la Universidad Texas Tech y autora del bestseller Saving us, «lo más importante a la hora de abordar el cambio climático es hablar de él», tal y como asegura durante una entrevista.

### P. ¿Por qué considera tan importante hablar de la crisis climática?

R. Es un concepto tan simple que ni siquiera pensamos en ello pero para que los humanos hagan algo juntos es absolutamente esencial la comunicación. Cuando preguntamos a la gente si suele hablar del cambio climático, generalmente dice que no. Te muestro algunos datos de 2020. En EEUU, el 72% de la población adulta piensa que el cambio climático está ocurriendo, pero sólo el 35% habla de ello habitualmente. Y en el resto del mundo tenemos el mismo problema. En España más del 80% de la población está preocupada pero habla sobre ello entre el 40 y el 50%. Hay una brecha entre el número de ciudadanos preocupados por este asunto. y los que hablan de él. P. ¿Y por qué cree que ocurre esto? ¿Es porque es un

# asunto que puede generar discusiones, por falta de conocimiento...?

R. Por todas esas razones. La más importante es que es un tema muy negativo en el sentido de que a casi todo el mundo le preocupa, pero no sabemos qué podemos hacer para mejorarlo. Yo hago la mayoría de mis presentaciones virtualmente y hablo con gente de todo el mundo, de distintas edades, religiones y profesiones. Al inicio pregunto a los que asisten cómo se sienten por el cambio climático y me responden de forma anónima. Curiosamente, las respuestas que me suelen dar son las mismas en todo el mundo. [Muestra en su móvil los adjetivos más frecuentes que usan: ansioso, sobrepasado, indiferente, engañado, frustrado, asustado, culpable preocupado, responsable, decepcionado, asustado triste, deprimido, alarmado]. En mis charlas hablo sobre cómo me siento yo y las razones que hay para sentirnos así, pero también sobre cómo podemos convertir esa ansiedad en acción, y ahí encontramos la esperanza. Al acabar la charla les vuelvo a preguntar cómo se sienten y mira las respuestas más frecuentes: inspirado, empoderado, esperanzado, activado, optimista, creativo, informado, preocupado, escéptico... Es increíble, porque sólo han transcurrido 45 minutos.

# P. Defiende usted que el cambio climático no es un asunto ambiental solamente, ¿qué más es?

R. Es un asunto de pobreza, de salud, de hambre, y de falta de educación básica, de bienestar, económico, de seguridad nacional... En definitiva, es un asunto



# **LO MÁS IMPORTANTE PARA ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO ES** HABLAR DE ÉL"

# KATHARINE HAYHOE \*

El futuro del planeta. Coautora de cuatro de los cinco informes nacionales del clima en EEUU, esta científica atmósferica es considerada una de las mejores comunicadoras sobre cambio climático: "No es sólo un asunto ambiental, es un asunto humano", defiende

Por **Teresa Guerrero** (Bratislava). Fotografía de **Max Alexander** 

P. En general, el negacionismo climático ha evolucionado, cada vez hav menos gente que sostiene que el cambio climático no existe y los argumentos de los negacionistas suelen ser que existe pero no ha sido causado por el hombre, o bien que los científicos están exagerando sobre las consecuencias. ¿Cómo aborda usted el negacionismo climático?

**R.** Yo hablo de las cinco etapas del negacionismo. La primera es afirmar que no es real, que es un engaño, un cuento chino. La segunda etapa es que no es por los humanos; la tercera, que el calentamiento es mejor; la cuarta, que cuesta demasiado arreglarlo y la última, que es demasiado tarde y que los científicos deberíamos haber alertado del problema antes. Es algo muy interesante, porque hay gente que está tan preocupada y ansiosa que afirma que es demasiado tarde, y también es un argumento para los negacionistas. En redes

sociales veo a personas que no aceptan nada de la ciencia, y otras que aceptan lo que dicen los científicos, pero sienten tanta ansiedad que convergen en esa quinta etapa.

### P. ¿Les culpan entonces a ustedes, los científicos, por no haber dado la voz de alarma antes?

R. Sí, y eso que desde hace más de un siglo los científicos llevan alertando sobre este problema, desde mediados del siglo XIX.

### P. ¿Qué propone usted para hacer frente a la desinformación sobre la crisis climática?

R. Tengo un colega, Steven Lewandowsky, de la Universidad de Bristol (Reino Unido), que estudia lo que se llama el inoculation effect o efecto inoculador. [Este autor ha analizado por qué la gente con frecuencia adopta creencias que están totalmente en desacuerdo con la evidencia científica]. Hay métodos que están estudiando los científicos sociales. Por ejemplo, durante la pandemia creé una clase nueva para mis estudiantes, una clase de pensamiento crítico usando el cambio climático como ejemplo. Si estás buscando algo en internet, ¿cómo averiguar si puedes confiar en esa fuente, si esa persona es verdaderamente un experto o no, si están usando argumentos que no son ciertos? Hay afirmaciones que son intencionalmente tergiversadas, por ejemplo, preguntarte algo sabiendo que lo que te pregunto no es verdad, argumentos como la falacia del hombre de paja [dar la impresión de que refuta un argumento pero se hace con una idea que no tiene que ver]. A veces me preguntan por qué estoy mintiendo sobre el cambio climático. No estoy mintiendo, eso es cambio climático. P. Cuando la gente le pregunta qué hacer contra la

# crisis climática, defiende usted que es importante no tener un comportamiento individual.

R. Acabo de escribir sobre esto esta mañana a un colega que me decía que tenía una lista con las cosas más importantes que una persona puede hacer para combatir el cambio climático. Y yo le contesté: «Está bien, pero son las formas más efectivas de reducir tu huella de carbono», porque estamos completamente centrados en el individuo.

### P. Entonces, ¿piensa que la huella de carbono individual sobre la que tanto se insiste no es tan relevante como se suele decir?

R. Es relevante para todos, pero lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema para que las opciones más fáciles y baratas para todo el mundo sean también las mejores [para combatir el cambio climático], y hoy en día no lo son. Y mientras no lo sean, nunca vamos a tener un cambio a la escala que necesitamos.

P. Cómo se deja de pensar de forma individual? Póngame algún ejemplo concreto.



R. Mi lista se basa en la ciencia social, el individuo tiene un papel enorme pero si mejoras tu huella ambiental, tienes que convertirlo en contagioso hablando de ello. Otras cosas que se pueden hacer es iniciar conversaciones sobre por qué el cambio climático importa y qué puede hacer la gente, proponer ideas en el trabajo o en tu centro de estudios para el cambio, unirte a algún grupo activista climático, valorar qué hacemos con nuestro dinero o hacer responsables a los políticos.

P. ¿Qué balance hace de los avances en la lucha contra el cambio climático durante el Gobierno de Joe Biden? ¿Se han cumplido las expectativas? R. Sí, se ha aprobado la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act, IRA), que es la

legislación sobre cambio climático más importante que ha tenido Estados Unidos hasta ahora, y se han adoptado otras medidas positivas. Pero al mismo tiempo, pienso que queda mucho trabajo por hacer. El problema de EEUU y de muchos otros países también es que uno no puede actuar individualmente, necesitas a todo el Gobierno, y en EEUU el Gobierno no es muy funcional, ni el Congreso ni el Senado lo son. No soy una experta en estas cuestiones, pero creo que, aunque necesitamos más medidas, es muy difícil para un presidente en esta situación hacer más de lo que se está haciendo. Hacen falta más representantes en el Congreso

P. Como científica, ¿le preocupa que Donald Trump vuelva a ser presidente de EEUU?

R. Sí, me preocupa mucho que gane. Pero tenemos que tener en cuenta también que, mientras Donald Trump era presidente de Estados Unidos, el número de estados, ciudades, universidades, compañías y organizaciones que estaban reduciendo sus emisiones en línea con el Acuerdo de París era de más del 60% en el país. No es sólo el presidente y el gobierno federal, hay que tener en cuenta también lo que hacen los gobiernos de los estados, de las ciudades, las empresas... Ni tenemos el 100% con Biden ni tendremos el o% si Trump vuelve a ser presidente. La mayoría de la gente va a seguir actuando, pero Trump pondrá las cosas más difíciles y evitará que el Gobierno federal actúe.

P. Se define como una científica del clima religiosa y está casada con un pastor, Andrew Farley. Otros

atmosférica en la Universidad Texas Tech

## científicos sostienen que la ciencia y la religión no son compatibles.

R. Yo creo que sí lo son, porque como cristianos la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Sé que a veces parece que hay incompatibilidad entre ciencia y religión pero creo que es debido a nuestro entendimiento limitado como humanos, yo creo.

# P. Su país, Canadá, sufrió enormes incendios el año pasado, y este año también...

R. Siempre hemos tenido una estación de incendios pero este año, 2024, ha comenzado en febrero, mientras que normalmente empieza en mayo. El año pasado el área que se quemó fue tremenda, más de 10 veces superior a cualquier otro año. En España y en otras partes del mundo está pasando lo mismo. Siempre hemos tenido incendios, olas de calor o inundaciones, es algo natural, son fenómenos extremos naturales, pero con el cambio climático todos esos fenómenos extremos se están convirtiendo en más frecuentes, más fuertes, más dañinos, más peligrosos.

# ESPAÑA PASA DE LAS GUERRAS: "PLANTEAR HOY EL REGRESO DE LA MILI SERÍA UN SUICIDIO"

**Defensa.** Cuando buena parte de Europa se plantea reforzar o recuperar el servicio militar obligatorio por el clima bélico en el continente, España permanece ajena al debate. Somos uno de los países en todo el mundo con menos gente dispuesta a jugarse el pellejo por su país

Por Rodrigo Terrasa

ay al menos dos noticias falsas que cada cierto tiempo se viralizan en nuestro país. Una es la muerte de José Luis Perales. La otra, la que dice que vuelve el servicio militar obligatorio. Es complicado resolver cuál de las dos genera más pánico en España.

Pese a que han pasado 22 años largos desde la suspensión de la mili, ejecutada por el Gobierno de José

suspensión de la mili, ejecutada por el Gobierno de José María Aznar en diciembre de 2001, el asunto sigue provocando escalofríos en nuestra sociedad. Tanto que hoy, atenazados por la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza y en plena reflexión en Europa sobre el compromiso de sus ciudadanos con sus respectivas fuerzas armadas, nadie en España se atreve siquiera a plantear el debate.

«No va a haber servicio militar obligatorio de nuevo en nuestro país», zanjó hace sólo unas semanas la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado. «Creo que a nadie se le ha pasado por la cabeza».

La ministra finiquitaba así una controversia que vuelve cada cierto tiempo, pero que nadie se toma demasiado en serio y que suele durar menos que el duelo por la muerte *fake* de Perales. Esta vez, el tema venía a cuento de una nueva corriente a favor del servicio militar en buena parte de Europa que en nuestro país no ha tenido mucho más calado que una pregunta en el Senado.

España, a diferencia la mayoría de los países de nuestro entorno, pasa por completo de la mili, tiene una sociedad bastante ajena a los asuntos de defensa y es, además, uno de los países en todo el mundo con menos gente dispuesta a jugarse el pellejo por su país en caso de guerra. Por muy cerca que suenen las bombas hoy en día...

Según un estudio realizado hace sólo unos días por la Asociación Internacional Gallup en 45 países, España está en el top 5 mundial de los lugares con menos ciudadanos dispuestos a luchar en defensa de su territorio en caso de



guerra. Sólo por detrás de Italia, Austria, Alemania y Nigeria. Apenas uno de cada tres españoles iría voluntariamente al frente.

«El debate en España respecto a la Defensa murió cuando murió el servicio militar», cree Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad del Real Instituto Elcano. «Es difícil vencer la inercia de una sociedad que se ha ido distanciando de esa realidad y ponerlo de nuevo en marcha tendría un coste político y social importante», explica. «Plantearlo sería un suicidio porque se ha producido una desconexión total y nuestra cultura estratégica es muy diferente a la del resto de Europa».

Actualmente existe un modelo de servicio militar más o menos obligatorio en países como Austria, Estonia, Ucrania, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, Chipre, Suiza, Moldavia o Dinamarca. El caso de Dinamarca es especial porque acaba de anunciar además que quiere alargar el servicio militar de cuatro a 11 meses y hacerlo obligatorio también para las mujeres a partir del año 2027.

«Lamentablemente, la situación de la política de seguridad en Europa se ha vuelto cada vez más grave y debemos tenerlo en cuenta cuando analizamos la defensa futura», ha explicado el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen. «Un reclutamiento más

PAPEL | La revista dominical de EL MUNDO | Domingo 26 de mayo de 2024



sólido, que incluya la plena igualdad entre los sexos, debe contribuir a la resolución de tareas de las Fuerzas Armadas, a la movilización nacional y a la dotación de nuestro Ejército».

Una encuesta reciente revelaba que el 53% de las danesas están a favor de ser incluidas en el reclutamiento obligatorio, un porcentaje que asciende hasta el 67% cuando se pregunta a los hombres.

El debate también se ha colado en los titulares de la prensa alemana e italiana.

El viceprimer ministro italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, anunció la semana pasada la presentación en el Parlamento de un proyecto de ley para que los jóvenes de 18 años tengan que prestar durante seis meses un «servicio civil» dentro de sus regiones que podría incluir la formación militar.

Y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, actualmente el político más valorado en su país, eligió la celebración del 75 aniversario de la fundación de la OTAN para anticipar un «punto de inflexión» en la configuración de sus fuerzas armadas que también pasará inevitablemente por reintroducir el servicio militar obligatorio. Pistorius ha dicho en varias ocasiones que, desde la perspectiva actual, la abolición de la mili en Alemania hace ya 13 años fue un error, y aprovechó un reciente viaje a los países nórdicos para

Un grupo de soldados de Infanteria de Madrid celebran su licenciatura en 1967. EFE conocer más de cerca sus respectivos modelos, especialmente el sueco.

Después de acabar con el servicio militar obligatorio en 2010, el país escandinavo volvió a implantarlo el 1 de enero de 2018, tanto para hombres como para mujeres. Ese año, Suecia puso en marcha una estrategia que llamó la *Total Defence* (defensa total): es decir, que cualquiera puede ser llamado a defender el país en cualquier momento.

«Alemania, al igual que muchos otros países, suspendió el servicio militar obligatorio después del final de la Guerra Fría. Pero los tiempos han cambiado», advirtió el



ministro alemán la semana pasada durante una charla, esta vez en la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos. «Estoy convencido de que Alemania necesita algún tipo de servicio militar obligatorio. Necesitamos garantizar la permanencia de nuestro ejército en un estado de defensa nacional o colectiva».

A los alemanes, el debate tampoco les parece del todo mal. Según una encuesta realizada por el instituto de investigación de opinión Forsa para las cadenas de televisión RTL y NTV, más de la mitad de los alemanes (un 52%) estaría a favor del restablecimiento del servicio militar obligatorio.

¿Y qué dicen las encuestas en España? Pues no demasiado porque el tema apenas se consulta en nuestro país.

Hace casi 30 años, el CIS hizo un estudio con jóvenes españoles de entre 14 y 29 años y el 82% ya opinaba entonces que había que suprimir la mili para tener «un ejército totalmente profesional».

Ese mismo argumento, el de la profesionalización y la modernización del Estado, es el que utilizó el Partido Popular de José María Aznar cuando negoció el final de la mili con la Convergencia de Jordi Pujol en el llamado Pacto del Majestic de 1996. «Señoras y señores, se acaba la mili», anunció de forma oficial el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, el 9 marzo de 2001. Ese día el Gobierno aprobó el decreto que adelantaba los plazos para acabar con el servicio militar obligatorio y fijaba la fecha final para el 31 de diciembre de ese mismo año. El último sorteo del reemplazo se había celebrado el 8 de noviembre de 2000, se estableció el destino de 90.625 jóvenes españoles, pero las previsiones de la oficina del Defensor del Soldado ya decían el 75% de los supuestos reclutas se iban a acoger a la objeción de conciencia.

Por aquel entonces siete de cada 10 jóvenes asociaban el servicio militar a «la pérdida de un año de vida», y más de tres de cada cuatro creían que sólo El movimiento de Objetores de Conciencia de Asturias se manifiesta durante un sorteo de mozos celebrado en el año 1986. J.L. CEREIJIDO / EFE servía para «retrasar la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo».

«La relación de los españoles con el servicio militar obligatorio siempre ha sido muy conflictiva», recuerda hoy Carlos Navajas, profesor de Historia en la Universidad de La Rioja y autor, entre otros artículos, del ensayo Las Fuerzas Armadas y la Sociedad en la España democrática. «Antes de su suspensión ya existía una fuerte deslegitimación social del servicio militar que no dejó de crecer hasta que Aznar anunció la profesionalización del Ejército», explica. «Volver a aquello sería un error garrafal porque volveríamos a tener los mismos problemas que entonces pero agravados».

−¿Puede cambiar esa percepción la actual situación en Ucrania o en Gaza?

-El problema en España viene de lejos. Cuando en los 80 o los 90 se hablaba de las amenazas o de los riesgos para la seguridad internacional de España, ya se veía que la población en general no estaba muy dispuesta a defender su país. Y esto tiene raíces muy profundas. Una de ellas es un presunto pacifismo vinculado a que nuestra relación como país con los conflictos bélicos no ha sido muy provechosa. Digamos que no hemos ganado más bien nada... Y otra explicación tiene que ver con que no tenemos como país una gran cultura en materia de defensa o de seguridad nacional. Ni la teníamos entonces ni la tenemos ahora.

En efecto, la tendencia no ha cambiado demasiado con respecto a ese CIS de hace tres décadas. La desconexión de nuestra sociedad con la cultura de la defensa nacional es una de las mayores del mundo.

«Somos un caso excepcional de todo punto», sostiene Fernando Alejandre Martínez, general de Ejército en la reserva y Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) entre 2017 y 2020.

Alejandre publicó en 2022 el libro *Rey servido y patria honrada* (Deusto), un completo volumen en el que mezclaba sus memorias personales en el Ejército con las reflexiones sobre el mundo militar y su visión sobre el encaje de las Fuerzas Armadas en la vida pública española. En su ensayo, el ex Jemad ya analizaba lo que llamaba «el problema español», asociado –decía él– a la desaparición del «patriotismo» y a los peligros de no tener demasiado clara la cultura de la defensa en nuestro país.

«El comportamiento de nuestra sociedad en temas de defensa es muy peculiar y muy diferente al de otras democracias avanzadas», asegura. «Tenemos diferencias de índole cultural y de índole puramente ideológica y hay también diferencias históricas. Tenemos una nación que no ha vivido guerras fuera de España y creemos, falsamente, que estamos a salvo. En España nadie tiene la sensación de que estemos bajo amenaza, cosa que sí pasa en otros países de Europa. En Polonia, por ejemplo, el porcentaje de personas que sí estaría dispuesta a defender su país es enorme pero, claro, ellos sí ven de cerca los ojos del enemigo».

El último barómetro del CIS dedicado especificamente a la defensa nacional y el papel de las Fuerzas Armadas es de septiembre de 2017. En él hay varios datos significativos que Alejandre analiza en su libro. Ya veíamos entonces que la mayor parte de los españoles no estarían dispuestos a sacrificar o arriesgar su vida por su país. El 40% respondía «con total seguridad» que, en el supuesto de que España fuera atacada militarmente, no participaría voluntariamente en la defensa de la nación. Sólo un 17% aseguraba que se presentaría sin dudar.

En esa misma encuesta, dos de cada tres españoles (un 67,4%) sí consideraban justificado que el Gobierno ordenase una acción militar en caso de invasión de nuestro territorio nacional. «Cabe preguntarse qué es lo que pretende el tercero de los encuestados», ironiza Fernando Alejandre. «¿Huir?, ¿pasarse al invasor?».

Ni siquiera ahora, con las imágenes de la invasión rusa y las terribles escenas en Gaza, ha cambiado demasiado la percepción de los españoles.

Más de la mitad de los españoles creen hoy que existe un riesgo real de que se desencadene la III Guerra Mundial a raíz del prolongado conflicto en Ucrania, pero, pese a ello, el 47% sigue pensando que no se debería incrementar el gasto militar en nuestro país o que incluso debería disminuir. Casi tres puntos más que el porcentaje que apoya el aumento de gasto.

«Es sorprendente porque hay un montón de españoles que no quieren ni siquiera defenderse, lo cual es preocupante», lamenta el ex Jemad. «Hoy hay más guerras que nunca, la situación es bastante complicada, pero la gente se niega a entenderlo y no ve la necesidad de mantener, impulsar o dotar adecuadamente la defensa», explica. «La gente no percibe el peligro y al impregnarse esa idea en la sociedad hace que se instale en el discurso de determinadas élites políticas de determinado espectro que consideran que el gasto en defensa es algo superfluo, que lo que hay que hacer es gastar el dinero en hospitales, como si existiera una dualidad entre comprar mantequilla o cañones».

-¿Contempla usted algún escenario en el que España podría recuperar la mili?

-Yo no. Dar marcha atrás ahora sería una puñetera locura y sería carísimo. Los ejércitos y las guerras se

campaña, pero luego fue matizando su propuesta. Primero dijo que cada prestación no duraría más de un mes y anunció un aumento del presupuesto de Defensa en un momento en el que la amenaza rusa, el terrorismo yihadista, el desembarco de Trump en la Casa Blanca y su enfrentamiento con Kim Jong-un, así como el ascenso de las opciones populistas en toda Europa habían instalado la incertidumbre en todo el continente. La oposición de buena parte de sus ciudadanos fue obligando al Gobierno francés a derivar su plan inicial hacia una suerte de mili civil voluntaria –Servicio Nacional Universal, lo llamaronpensada para potenciar los «valores republicanos» y «el gusto por el compromiso» entre los jóvenes franceses de 15 a 17 años.

En España, sólo Vox se ha atrevido a insinuar la vuelta del servicio militar obligatorio. En 2017 planteó incluir también a las mujeres. Y en la precampaña



Varios empleados del Ejército español, durante el sorteo de los quintos del reemplazo de 1953. HERMES PATO / EFE han vuelto algo tremendamente tecnológico y es imposible dar un baño a lo que teníamos y pretender que sea eficaz hoy. No serviría absolutamente para nada, como no fuera para dar cierta cohesión nacional, pero esa no es la función del Ejército. Las Fuerzas Armadas no se dedican a convencer a los ciudadanos.

En noviembre de 2014, el entonces teniente general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN en Bétera (Valencia), Rafael Comas, defendió en una conferencia que sería positivo recuperar «dos mesecitos de mili». Su argumento entonces era que el servicio militar podía ayudar a «la convivencia con gente de otras partes de España», pero su propuesta también fue ignorada en el terreno político.

Algo parecido pensaba el presidente Emmanuel Macron cuando propuso recuperar la mili en Francia. Macron anunció en 2018 que reestablecería el servicio militar en su país, tal y como había prometido en

"No tenemos cultura de defensa. Aquí no ha habido un David Beckham que vaya a una misión internacional, nadie de 'la Roja' ha ido a visitar a las tropas" de las elecciones generales de 2019 volvió proponer una nueva modalidad de mili que vinculara a los jóvenes con «una entrega a la patria». Santiago Abascal, que, por cierto, evitó hacer la mili tras solicitar hasta tres prórrogas, también recomendó cantar el himno de España en las escuelas o, a falta de letra, entonar *El novio de la muerte*.

«Nuestro país siempre ha vivido las cuestiones de defensa a distancia y sin ningún liderazgo político y eso acaba reflejándose en la cultura popular», asegura Félix Arteaga. «Siempre ha habido un caladero de voces políticas que buscan posicionarse en contra de lo militar, de la OTAN, de la defensa, del gasto militar... Y no ha habido ni un liderazgo político ni social en el otro sentido. Aquí no hemos tenido un Beckham que vaya a una misión internacional, nadie de *la Roja* ha ido a visitar a las tropas, tampoco ningún rector o ningún líder sindical. En España todo el mundo busca distanciarse de la contaminación de una cultura estratégica que se percibe como un lastre».

En nuestro país, las Fuerzas Armadas cuentan en la actualidad con unos 120.000 efectivos. En caso de que un conflicto requiriera más personal, la ley de la carrera militar contempla recurrir primero a los militares en la reserva. Si esto no fuera suficiente, avisamos, llegaría el turno obligatorio de los jóvenes de entre 19 y 25 años.

¿Estarían nuestras nuevas generaciones preparadas para la batalla? Pues tampoco lo parece. «Las nueva generaciones han cambiado, no han conocido el servicio militar obligatorio, ni han oído hablar de ello, no han hecho nunca nada por su país de forma obligatoria, siempre han dispuesto de su tiempo libremente y jamás se han socializado en la necesidad de la defensa», apunta Arteaga.

«Es algo implanteable en España ahora mismo», comparte Fernando Alejandre. «Necesitamos construir una conciencia de defensa, pero al final sólo sabemos organizar desfiles».

Perales, por cierto, sigue vivo e hizo la mili en



# EL CIENTÍFICO ESPAÑOL QUE AÚNA MECÁNICA Y BIOLOGÍA PARA REPRODUCIR ENFERMEDADES EN EL LABORATORIO

Investigación. Daniel García, Premio Nacional de Investigación Joven en 2023, tiene una de las carreras más prometedoras en biociencia

las carreras más prometedoras en bioc Por Cristina G. Lucio. Fotografía de Bernardo Díaz ngeniero industrial de formación, Daniel García González (Leganés, 31 años) empezó trabajando en el área aereoespacial, estudiando materiales de aeronaves. Pero la biología se cruzó en su camino y dio un giro a su destino profesional. Hoy, este investigador de la Universidad Carlos III (UC3M), Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 2023, tiene una de las carreras más prometedoras en la biociencia española aunando mecánica y biología.

Junto a un equipo multidisciplinar, García González ha desarrollado una plataforma tecnológica para reproducir en el laboratorio lo que ocurre en el organismo cuando se producen distintas patologías, como un traumatismo cerebral, la progresión de un tumor o la cicatrización de una herida.

La tecnología, que se vale de materiales inteligentes y biocompatibles que responden a estímulos magnéticos, permite imitar al detalle y simular los cambios que tienen lugar en esos procesos. Como si de un escenario biológico *in vitro* se tratara, la plataforma hace posible emular el entorno mecánico de las células, los distintos condicionantes que pueden influir en su comportamiento. García González lo explica con ejemplo aclarador. «Cualquiera que lo haya hecho,

sabe que no es lo mismo correr en asfalto que hacerlo sobre la arena de la playa. El entorno estructural y mecánico afecta a la forma en que desarrollamos una actividad, ejerce una influencia. Con las células pasa lo mismo. El sustrato que las rodea, su rigidez, las deformaciones u otras señales mecánicas también afectan mucho. Es algo que por ejemplo se ve claramente en un proceso de cáncer, donde el entorno del tumor es clave para determinar cómo crece o cómo se disemina», señala en su laboratorio, mientras enseña una muestra del sustrato celular inteligente que el equipo ha creado.

Una orden en el ordenador envía al sustrato un estímulo magnético, y el material empieza a deformarse, como si lo estuviéramos tocando, tirando de él. «Desde el exterior, de forma no invasiva, gracias a campos magnéticos, nosotros podemos imponer determinados estados mecánicos y ver cómo reaccionan las células», expone el investigador. Y en sus palabras se nota la emoción de quien siente que ha encontrado una vía con un enorme potencial por explorar. El proyecto ha recibido financiación del programa del Consejo Europeo de Investigación (ERC Starting Grant y Proof of Concept), que apoya la excelencia científica.

«Todo esto», subraya, «ha sido posible gracias a un equipo con especialistas de distintas disciplinas que han permitido la combinación de teorías físicas,





### ATAFORMA.

"Una ventaja es la capacidad de simular distintos contextos de daño celular

### ENSAYOS.

"Puede reducir la necesidad de recurrir a modelos animales para investigación'

### CLÍNICA.

"Abre la posibilidad de implementación de nuevos modelos terapéuticos'

# DESAFÍOS

El principal reto que nos planteamos ahora es estandarizar la tecnología'

### UNIÓN.

"La combinación de metodologías y especialidades ha sido enriquecedor"

LAZOS.

El proyecto se ha desarrollado en colaboración con el Imperial College y el Instituto Cajal

reacción en la que las células se alteran, como si quisieran chillar y pedir ayuda», explica en lenguaje coloquial García. «Pero luego vemos que llega un momento que saturan y ese sobreesfuerzo hace que se queden calladas y no sean capaces de comunicarse». Esa alteración en la comunicación, continúa, explicaría los fallos cognitivos o la pérdida de memoria que a menudo se derivan de un golpe fuerte en la cabeza.

«Somos capaces de reproducir esos patrones de deformación en nuestro sustrato inteligente e incluso amplificarlos al 50%, por encima de los niveles que generan daño cerebral. Y podemos reproducirlo a la vez que vemos qué le sucede a las células, algo que no era posible hasta ahora», remarca el científico, que volvió a España desde Oxford con una beca de atracción de talento y ahora dirige el laboratorio de Estructuras Multifuncionales y Biomecánica en la Universidad Carlos III.

La herramienta que el equipo ha desarrollado, señala García González con entusiasmo, abre la puerta a un sinfín de investigaciones y podría permitir reducir la experimentación con animales.

Lo subraya también Clara Gómez Cruz, investigadora de la unidad y primera firmante del citado trabajo. «Es cierto que la experimentación animal sigue siendo esencial para el avance científico en biomedicina. Sin embargo, me parece importante destacar que la tecnología que hemos desarrollado permite el estudio del desarrollo de estas enfermedades, reduciendo la necesidad de recurrir a modelos animales para fases específicas de la investigación».

En el futuro, si todo va bien, la tecnología podría incluso servir para modificar el comportamiento de las células desde el exterior, usando campos magnéticos, plantean los investigadores

Al principio, el equipo pensó que la plataforma sería útil principalmente para estudios de enfermedades neurológicas, pero a medida que han desarrollado las herramientas, han visto que el potencial de aplicaciones es mucho más amplio y variado. «El principal reto que nos planteamos ahora es estandarizar la tecnología y llevarla a distintos laboratorios, de manera que podamos transformar investigación básica o de ciencia fundamental en soluciones y revertir este trabajo a la sociedad», expone García González. Para conseguir este objetivo, el equipo ha puesto en marcha la spin-off 60Nd que busca «generar nuevos métodos para optimizar el desarrollo de tratamientos médicos, incluyendo consideraciones biomecánicas y mecanobiológicas en los mismos».

El grupo de científicos ya ha iniciado colaboraciones con distintos grupos de investigación interesados en lo que la plataforma puede ofrecer. «Por ejemplo, en la Universidad de California en San Francisco están interesados en ver cómo poder generar patrones heterogéneos de estas señales mecánicas para diferenciar células madre», señala García González. «Otro equipo en Londres quiere ver cómo emplear esta tecnología para reproducir las fuerzas mecánicas que se producen durante el desarrollo embrionario. Por otra parte, con el Instituto Cajal estamos desarrollando un proyecto

"En el equipo hay ingenieros mecánicos, biomédicos, físicos biólogos... Es muy importante buscar a personas que complementen tu conocimiento"

# "Uno de los escenarios que permite emular la plataforma, denominada Neomag, es lo que ocurre en el cerebro cuando se produce un golpe en la cabeza'

centrado en Neurología y la Universidad Johns Hopkins, en EEUU, quiere explorar su uso en la investigación del cáncer de mama».

En una estancia en el Institut Pasteur de París, Clara Gómez Cruz estudiará la identificación de los cambios mecánicos que se producen en el glioblastoma, el cáncer cerebral más letal, y que permiten la proliferación del tumor. «Hallar estos mecanismos es un paso importante para llegar a soluciones reales», señala García González, quien subraya que aunque a priori puede parecer que la mecánica y la biología están muy separadas, realmente van de la mano. «De hecho, hay un concepto muy reciente, la mecanomedicina, que precisamente se centra en encontrar mecanismos de tipo mecánico que puedan dar lugar a distintas terapias o a mejorar el diagnóstico de distintas enfermedades

El investigador está convencido de que es en esa confluencia de disciplinas, cuando las fronteras entre distintas áreas de conocimiento se entrecruzan, donde se pueden encontrar respuestas para las preguntas científicas que siguen sin resolver. Por eso, en el equipo hay ingenieros mecánicos, biomédicos, físicos, biólogos, neurocientíficos... «Es muy importante ser consciente de lo que uno sabe y lo que no, reconocerlo y buscar a las personas que complementen tu conocimiento y que permitan que el proyecto siga creciendo. Ese es el espíritu que tenemos, que está haciendo que las cosas estén yendo bastante bien».

Desde el Departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la profesora Ritu Raman, que también investiga en el área de Mecanobiología de manera independiente a García González, señala que «la plataforma proporciona un avance significativo que beneficiará a muchos investigadores en este campo».

«La mecanobiología se centra en comprender cómo las células responden a las fuerzas en su entorno. La tecnología del profesor García González permite de manera simultánea tanto imponer una serie de fuerzas a células colocadas en un sustrato como medir cómo estas células cambian su rigidez en respuesta a estas fuerzas», expone.

Cuando tiene por delante un experimento importante, a Daniel García González le gusta quedar pronto con el equipo para discutir los pormenores y planificar todo mientras desayunan. La mejor parte asegura, es cuando toca comprobar si las hipótesis eran correctas, ese momento eureka en el que todo encaja. Las ideas, sin embargo, no siempre llegan en esa comunidad en el laboratorio o frente al ordenador. Muchas de las hipótesis que luego implementan en el laboratorio han surgido en la mente de García González mientras hacía deporte, porque el madrileño, que es un amante del cine y de la lectura de ciencia ficción y ha empezado a aprender a tocar el piano, sale a menudo a correr. «Es muy emocionante ver que ideas que hace solo unos años eran puramente teóricas y no sabíamos si iban a funcionar más allá del papel ahora son una realidad que no solo pueden aportar conocimiento científico sino que tienen un potencial para ayudar en la clínica», concluye.

modelos computacionales, síntesis de materiales y desarrollos de plataformas tecnológicas, como una impresora 4D»

Uno de los escenarios que permite emular la plataforma, denominada NeoMag, es lo que ocurre en el cerebro cuando se produce un golpe en la

En este tipo de traumatismos, sobre el cerebro «se ejerce una fuerza muy rápida, muy abrupta y compleja que puede tener consecuencias cognitivas», explica García González. «La tecnología que hemos desarrollado nos permite reproducir en el laboratorio todos esos efectos mecánicos, entender qué les pasa a las células, cómo se deforman, qué ocurre en sus estructuras y cuáles son las consecuencias», añade.

En un reciente artículo publicado en la revista Advanced Materials, el equipo ha desgranado lo que les sucede en concreto a los astrocitos, un tipo de célula cerebral, ante un golpe simulado en la

Según su análisis, la fuerza del golpe genera una serie de deformaciones que impactan directamente sobre la estructura de estas células, que se vuelve caótica, e influye en los canales mecanosensitivos, una vía de comunicación intracelular que se produce a través de intercambios de señales eléctricas. «Las señales de calcio que permiten ver cómo se están comunicando estas células muestran una primera

# "EL TRASPLANTE DE ÚTERO DA ESPERANZA A MUCHAS MUJERES"

Isabel Quiroga. Terminó Medicina y quiso hacer el equivalente al MIR en cirugía en Reino Unido. Y allí se quedó. "Aprendí muchísimo y roté por todo el país". Su experiencia la ha colocado en estos años al frente del programa que ha marcado un hito en el país. "Por las complicaciones, la idea es que se retire una vez gesten"

Por Pilar Pérez. Fotografía de Antonio Heredia / NIHR Oxford

os trasplantes salvan vidas. Isabel
Quiroga (Vigo, 1968) lo sabe. Pero en
ocasiones sirven para crear vida. La
cirujana española afincada desde hace
tres décadas en Reino Unido, también
lo sabe. «Se trata de un trasplante con
una finalidad concreta». Quiroga deja
claro cuál es el objetivo del trasplante
de útero: permitir a una mujer gestar, «al menos dos
veces». Esta viguesa formó parte del equipo que
realizó el primer trasplante de útero en Reino Unido un
domingo de febrero de 2023. «Estuvimos una década
trabajando, estudiando y estableciendo protocolos
hasta decidir cómo sería el proceso quirúrgico».
Quiroga es la jefa del programa de trasplante de útero

aparece en su vida en 2014 cuando «me pidieron ayuda en el ámbito de la extracción, porque en aquella época se pensaba más en el abordaje quirúrgico con el órgano de fallecida».

La cara de Quiroga cambia totalmente cuando recuerda el momento que le inspiró y le llevó a una mayor implicación del proyecto. «Hasta que conocí a la primera paciente, solo pensaba en ayudar en la parte de extracción», dice. Pero llegó el punto de inflexión: «Había una necesidad tan grande en esa mujer que quería ser madre, aquello cambió mi enfoque».

Mientras habla con *Papel* en su visita a España se emociona y pone en valor la posibilidad de poder abordar la «complejidad que tienen este tipo de mujeres que nacen sin útero». Se trata de una alteración

congénita del aparato reproductor femenino que recibe el nombre de síndrome de Rokitansky. Afecta a una de cada 5.000 mujeres en el mundo. «Estas mujeres ya nacen sin útero y sin trompas de Falopio».

«No íbamos a ser los primeros en el mundo, porque Turquía hizo los dos casos que marcaron el inicio. Pero poco a poco fueron saliendo grupos que abordaban este problema». Hoy en día se supera el

centenar en todo el mundo, dos confirmados con éxito en nuestro país. Y fruto de los mismos han nacido unos 50 niños, dos en España.

Quiroga destaca cómo la comunidad científica se volcó en encontrar una solución para estas mujeres. «Había mucho que desarrollar, muchos aspectos complejos a tener en cuenta», destaca. Para ella no era solo un trasplante de un órgano más, sino uno que iba destinado a un fin muy concreto: gestar y albergar otra vida durante nueve meses.

«Desde que estableces una hipótesis en Medicina hasta que la conviertes en una realidad pasa tiempo y se necesita tener todo bien atado. Teníamos que conseguir un útero totalmente funcional».

Su visita a Madrid se debió a su participación en *Pint of Science*, una suerte de maratón de tres días de ciencia centrada entre los vínculos entre el Reino Unido y España, organizada por la Embajada Británica, donde tiene lugar la entrevista. «Se echa mucho de menos España, venir a Madrid. Y también aprovechar para ver a la familia».

Quiroga se marchó a Reino Unido al terminar la carrera de Medicina en la Universidad Complutense. No hizo el MIR en España. «Mi idea era formarme fuera porque entonces [hace 30 años] no existía la formación que buscaba». Quiroga subraya que ha tenido acceso a una formación muy larga, «aquí [España] con cinco años de especialidad en teoría ya puedes operar», pero «allí este periodo son 20 años». Aunque aclara que «cuando ya terminas estás en un nivel equivalente a un jefe de departamento o de servicio».

Esto es gracias, como explica, a la experiencia que «adquieres durante esos años». «Aprendí muchísimo, resultó muy interesante porque en el Reino Unido te formas en muchos hospitales no solamente en uno. Rotas mucho por todo el país. Esto te permite tener acceso a una riqueza muy amplia». Quiroga pone en valor que allí, a diferencia de nuestro país, la formación asistencial «va acompañada de la parte de la investigación, que en España es casi que se queda como algo optativo».

De vuelta al mundo de los trasplantes, Quiroga destaca el trabajo que se hace en España desde la Organización Nacional de Trasplantes y todo el sistema. «Es una envidia sana», explica. «Cuando colegas ingleses me preguntan qué ha pasado en España para que tengamos [ella siente como suyo este éxito] esa aceptación social ante el momento de la donación altruista: '¿Hubo alguna campaña?', '¿Se recoge en alguna ley?', me preguntan».

Las cifras avalan sus palabras. España cuenta con un índice de trasplantes de 48,9 (por millón de habitantes) casi el doble que Reino Unido, 20,6. En 2023, en nuestro país se realizaron 5.861 trasplantes de órganos, unos 4.600 en las islas británicas.

Reconoce que esto le hace sentir un orgullo, porque la respuesta está «en que la gente lo tiene interiorizado desde siempre y se habla de la donación continuamente en los medios de comunicación como un tema más». Quiroga subraya que «es impresionante» y, entonces llega el momento en que se siente foránea, «desde fuera lo vemos con muchísima envidia».

Quiroga destaca que el programa de trasplante de útero va a tener mucho recorrido, «y en los próximos 20-30 años quizás haya muchas novedades y cambios en las formas de abordaje que hoy tenemos como protocolos seguros». Sobre esto último insiste mucho. «Se trata de una cirugía compleja», sin desmerecer al resto de trasplantes que se realizan y que hoy cuentan con una serie de guías bien establecidas. «Conocemos bien cómo llevar a cabo los demás trasplantes, como riñón o hígado; en ellos el reto está en aumentar las posibilidades de los órganos donantes».

Aquí pone sobre la mesa la batería de investigaciones que hay en marcha para «corregir órganos que no serían candidatos a la primera» o «elevar el tiempo de vida fuera del cuerpo» por determinadas necesidades. «Trabajamos con máquinas que tienen este propósito: mantienen el órgano en frío o caliente para poder evaluar sus opciones». O también explica cómo hay sistemas que «permiten optimizar los órganos» para conseguir que sean los *suplentes* perfectos .

Sin embargo, la cirujana lamenta que se avance en todo esto y no en la medicación de inmunosupresión que «es la misma desde hace 30 años, desde que empecé, hace unos 28 años exactamente». Los fármacos que se emplean son nefrotóxicos, «por lo que un riñón no aguanta más de 40 años». Y esta situación se traduce en que «perdemos muchos trasplantes por no tener opciones menos lesivas a largo plazo».

Esta situación es la que provoca que la finalidad del trasplante de útero sea la gestación y una vez se consiga, se retire cuanto antes. «La mujer se somete a una reducción del sistema inmunitario y vemos que su

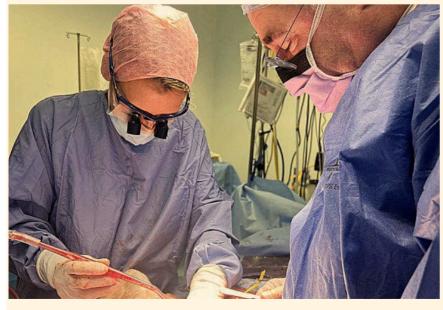

y del servicio de extracciones, Oxford University Hospitals NHS Trust.

«Cuando me hablaron sobre el trasplante de útero, realmente no conocía nada del tema. Era un poco escéptica», confiesa. «No es mi especialidad». Su experiencia en este proceso médico se centra en la extracción de órganos, «sobre todo riñón». Pero la posibilidad de realizar este tipo de intervención





función renal se resiente». Esto les lleva a tomar decisiones en el momento del embarazo sobre la medicación. «La cambiamos por otra más antigua [aún] que no es tan potente, pero que provoca menos efectos secundarios».

De nuevo volvemos a la necesidad de los protocolos, de saber transmitir las posibilidades de éxito. «Tenemos que asumir que un trasplante es una cirugía que tiene sus limitaciones y es un proceso complejo». Y cuando se refiere al trasplante de útero y la esperanza que ofrece, «lo es aún más».

Junto a Richard Smith, líder clínico de la organización benéfica Womb Transplant UK y cirujano ginecológico consultor del Imperial College London, llevó a cabo el hito quirúrgico. En su momento, Smith apuntó que fue posible «tras más de 25 años de investigación y gracias a la hermana de la donante que estuvo dispuesta a ello». Tener una donante altruista no es sencillo, porque además de las compatibilidades, se precisa «un buen estado de salud físico y mental»,

Arriba, Isabel Quiroga. Al lado, un momento de la intervención junto a Richard Smith.

**Nacer sin útero.** Este trastorno congénito se denomina síndrome de Rokitansky y engloba a la falta de útero, cérvix o/y vagina. Una de cada cinco mil mujeres sufren esta alteración ginecológica

**'Caducidad'.** La cirujana deja claro que el trasplante de útero es una solución temporal para lograr la gestación de uno o dos bebés en unos seis años, "la tasa de éxito supera el 90% con embriones preconcebidos"

**Hito.** En 2013, la ciudad sueca de Gotemburgo albergó la primera cirugía que culminó con éxito. Un año más tarde la mujer dio a luz a un bebé. Desde entonces se han realizado más de un centenar en el mundo

**'Pin of Science'.** Quiroga visitó Madrid para participar en un evento de índole internacional que invita a los investigadores más punteros a compartir sus conocimientos en un ambiente relajado y distendido

subraya la cirujana. La donante se enfrenta al hecho de que ya no va a poder concebir más. «Tiene que estar segura de que ha cumplido con esas expectativas vitales». También las receptoras deben tener las cosas claras: «Han de tener un plan de maternidad ajustado y preciso». Una vez que comienza el proceso se pone en marcha un contador de tiempo de unos cinco o seis años en los que «la mujer debe tener uno o dos hijos».

Esto es así porque la idea de este trasplante es que «lo tenga el menos tiempo posible para reducir las posibles complicaciones asociadas a un sistema inmunitario deficiente (riesgo de cáncer e infecciones) y las complicaciones de la medicación que pueden afectar al sistema renal, producir diabetes e hipertensión». En parte se debe a la toxicidad de los fármacos que se han de tomar por el trasplante y porque la finalidad del trasplante no es la funcionalidad de un órgano vital, «sino dotar de una opción reproductora a estas mujeres». La limitación de hijos se debe a «las cesáreas que se van a practicar», porque como deja claro la cirujana, «no se da a luz de forma natural. Aún no estamos en ese punto. Quizás dentro de unos años, se dé el paso».

Una vez evaluado todo, se ponen en marcha todos los mecanismos. Lo primero, como detalla Quiroga, es «conseguir embriones sanos y viables a partir de los óvulos de la mujer». Esto se hace para que una vez se haya asentado el útero trasplantado, la receptora «pueda quedarse embarazada». Con ello aseguran de que el bebé sea de la madre, aunque por las cirugías que se practican «no sería posible que fuera de la donante». «Cuando se retira el útero en la donante se extrae con un poquito de vagina y solo la cavidad uterina, nada de trompas de Falopio». En el momento de la colocación del útero «se ligan las trompas en la receptora, para controlar la concepción con los embriones concebidos de forma artificial».

Desde la cirugía del trasplante hasta el primer intento de la concepción deben pasar al menos seis meses. «A veces se deja hasta un año». Quiroga explica que «sabemos que la medicación que toman para evitar el rechazo del trasplante es teratogénica (que provoca malformaciones en el feto). Por eso—recuerda— se tiene que cambiar la que empleamos de forma regular por otra menos potente».

Quiroga apuesta por que dentro de un tiempo «llegarán mejoras que permitan dotar de naturalidad a todo el proceso: la concepción y el parto». Hay mucha investigación en marcha, pero lo importante es que «ya hemos conseguido dar una oportunidad a este grupo de mujeres»



# "SOMOS HIJOS DE LA ESCASEZ: COMER POCO MUCHAS VECES AL DÍA NO TIENE NINGÚN SENTIDO"

Microbiota. Sari Arponen explica cómo afecta a nuestra salud el estado del conjunto de microorganismos que habitan en nuestro intestino, piel y boca, entre otros

Por Gema García Marcos

stá ahí para cuidar de nosotros, pero, como solemos hacer con otras muchas cosas, sólo nos acordamos de ella cuando truena. O, a veces, ni eso. «La microbiota es el conjunto de microorganismos que tenemos en todo nuestro cuerpo, fundamentalmente, en el intestino, en la piel, en la boca, en el estómago o en el tracto urogenital y que cumple unas funciones muy importantes para que tengamos buena salud», relata Sari Arponen, doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Interna, profesora universitaria y experta en microbiota.

Autora de *El mundo secreto de la microbiota y ¡Es la microbiota, idiota!*, Arponen, que participará en el IV Congreso TELVA Bienestar: El desafío de Vivir 100 años, que se celebra el próximo 7 de junio en Madrid, nos detalla cuáles son esas funciones tan importantes. «Ayudarnos a hacer la digestión; protegernos de los microorganismos perjudiciales que nos podrían producir infecciones y mantener íntegras las barreras de protección de nuestro organismo (como la intestinal o la piel) frente al mundo exterior. Pero todavía hay más. También, fabrica sustancias, como vitaminas, que

modulan el funcionamiento del cerebro (y aquí entra en juego el famoso eje intestino/cerebro) e incide en el ajuste del funcionamiento del sistema inmunitario».

¿Qué nos puede indicar que algo no va bien? «Las caries, el sangrado o la inflamación de las encías podrían ser señales de que hay alteraciones de la microbiota bucal. Si padecemos malas digestiones, tendencia a la diarrea o, por el contrario, al estreñimiento o se nos hincha la tripa cuando comemos serían unos indicios muy claros de que estamos teniendo problemas en la microbiota intestinal. Cualquier problema en la piel también tendría que ver con alguna alteración de su microbiota. Pero, luego, también hay muchos síntomas a distancia, como dolores de cabeza, falta de energía, alergias, inflamaciones, problemas del aparato, locomotor, enfermedades autoinmunes, trastorno del estado de ánimo...»

En estas alteraciones tiene mucho (o todo) que ver nuestro estilo de vida. «Es fácil de entender que la alimentación es muy importante. Tomar ultraprocesados hace que tengamos un desequilibrio de la microbiota.

porque contienen azúcares en exceso, harinas refinadas, aceites vegetales (que son inflamatorios) y un montón de aditivos en forma de emulsionantes, colorantes y edulcorantes. También, la desequilibra todo lo que haga que vivamos en un estado de inflamación crónica de bajo grado, como no dormir lo suficiente, no tener contacto con la naturaleza, el

¿Qué nos dicen nuestras deposiciones sobre el estado de nuestra microbiota? «Hay médicos que consideran que con tres veces a la semana sería suficiente, pero, realmente, no es verdad. Lo normal sería ir al baño una o dos veces al día y hacer unas deposiciones que no manchen mucho; que no sean ni muy sólidas, ni muy líquidas; que no duelan; que no tengan sangre, ni moco, ni pus; y que, después, no nos quede sensación de molestia en la tripa. La microbiota modula cómo son nuestras heces y, si algo de esto no funciona, es una señal de que está alterada».

No hay grandes secretos para cuidar nuestra microbiota: «Lo que es bueno para nosotros es bueno para nuestra microbiota y viceversa. Lo óptimo sería llevar una alimentación mediterránea (cantábrica o atlántica, en el norte de España) y fresca, basada en el consumo de verdura, de temporada y de proximidad, pescado, huevos, fruta (aunque no en grandísimas cantidades) y frutos secos, entre otros alimentos».

¿Qué es mejor: comer poco muchas veces o comer pocas veces y lo justo? «Somos hijos de la escasez y en las personas adultas y sanas no tiene sentido comer muchas veces y poquito porque, evolutivamente hubiéramos desaparecido como especie. Estamos bien adaptados a comer dos o tres veces al día, dejando unos descansos entre las comidas de un mínimo de cuatro horas para que se favorezcan los complejos motores migratorios que limpian el intestino de los restos de la última comida».

El ejercicio físico es vital. «Caminar 30 minutos al día no es suficiente. Habría que completar más de 10.000 o 15.000 pasos diariamente y hacer sesiones de fuerza de alta intensidad dos o tres veces a la semana». Aparte, tenemos que «mantenernos activos durante toda la la jornada, levantándonos de la silla cada 30 minutos hora para movernos», concluye.

IV Congreso TELVA Bienestar. Día 7 de junio. Teatro Goya de Madrid. Inscripciones: https://congresointernacional.telva.com/

# **BOTICARIA GARCÍA**

# MELANOMA EN EL OJO EL 'PATITO FEO' DEL QUE NADIE HABLA



Síntomas. El melanoma, un tipo de tumor que solo asociamos a la piel, también puede desarrollarse en los ojos. Estos son los signos de alerta que deben hacerle consultar con un especialista

eguro que al pensar en el melanoma le han venido a la cabeza palabras como piel, sol, protección... pero jsorpresa!... el melanoma también puede empezar en el ojo. Su nombre específico es melanoma uveal y es probable que nunca haya escuchado hablar de él.

¿Qué es el melanova uveal? Es un tumor que aparece dentro del ojo en unas células, los melanocitos, que se encuentran en una estructura ocular llamada úvea. Entre otras funciones estos melanocitos aportan un color oscuro para que se puedan procesar adecuadamente las

imágenes. ¿A quién afecta?

Aunque el melanoma uveal es el tumor intraocular más frecuente en adultos, nos encontramos ante una enfermedad poco frecuente. Representa menos del 5% de todos los melanomas. En 2022 se identificaron 439 casos en nuestro país. Esta enfermedad suele aparecer en torno a los 55 años y en una proporción similar entre hombres y mujeres.

¿Tiene que ver con la exposición al sol?

Este tipo de melanoma es muy diferente en muchos aspectos al melanoma de piel. Entre otras cosas, no hay una clara relación con la exposición solar. Algunos factores de riesgo para el melanoma uveal son: tener un lunar o exceso de coloración en el ojo; antecedentes familiares de la enfermedad o de otro cáncer; color claro de piel con predisposición a quemaduras solares y tener los ojos claros.

¿Cuáles son sus síntomas?

La mayoría de los pacientes pueden presentar síntomas como destellos, visión borrosa y pérdida de visión periférica y también signos como algún cambio en el iris o en la forma de la pupila. Sin embargo, contamos con una complicación añadida: en un tercio de los casos, el melanoma uveal es asintomático y se diagnostica durante revisiones rutinarias. ¿Cómo puede evolucionar?

Como cantaba nuestro querido Pau Donés, «depende». Después del tratamiento con cirugía o radioterapia, la mitad de los pacientes quedan curados. Sin embargo, en el 50% restante la enfermedad se disemina a otras partes del cuerpo. Lamentablemente, una vez que se ha diseminado, el pronóstico es muy malo con una esperanza de vida de alrededor de un año.

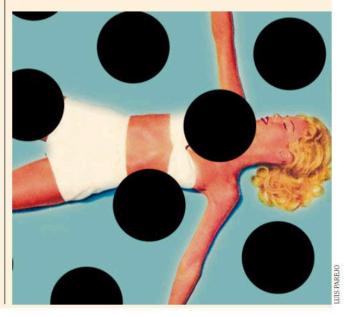



ex república yugoslava lo tiene todo: playa, montaña, arte, vino... Además, es uno de los países más seguros del mundo

# La joya oculta de la Vieja Europa que hay que descubrir antes de que vaya todo el mundo

Por **Isabel García** 

icen que tienen la cabeza en Austria, los pies en Italia y el corazón en los Balcanes. Ésta sería la composición mayoritaria de los eslovenos, los moradores de esta antigua república yugoslava de raíces celtas, eslavas y romanas que perteneció durante seis siglos a lo que sería el Imperio Austro-Húngaro, con incursiones venecianas, napoleónicas y mussolinianas entre medias. Es lo que tiene estar en pleno corazón de Europa, rodeado de Italia, Croacia, Austria, Hungría y una pequeña dosis de costa de 47 kilómetros vertida sobre el Adriático. Suficiente para apuntarse un tanto playero, aunque, la verdad, con esos lagos infinitos de aguas turquesas en los que pegarse un chapuzón, pescar truchas arcoíris o darle al rafting no haría falta. Por si fuera poco, el 61% de la superficie nacional es bosque, lo que invita a marcarse

un atracón de naturaleza en toda regla. Y lo mejor: sin aglomeraciones, ya que el turismo de masas todavía no ha llegado. Así que aviso a veraneantes: es el momento de escaparse a este vergel indómito antes de que sea demasiado tarde. Y si alguien tiene aún dudas, que sepa que Eslovenia también es uno de los países más seguros del mundo, según el Índice de Paz Global que analiza cada año la situación de 163 estados. Ocupa el quinto puesto. España, el 32.

Con este perfil sobre la mesa, pasamos a recorrer su territorio entre valles, lagunas, cuevas, viñedos, castillos, colinas, granjas, pueblos con encanto (mucho) y ciudades vibrantes. Todo eso tiene esta joya de dos millones de almas y un tamaño inferior al de la Comunidad Valenciana. El arranque lo pone fácil el touroperador Soltour de aquí a octubre, cuando ofrece circuitos con vuelo directo a la capital, Liubliana, desde distintos puntos de España en fechas concretas. De Madrid, por ejemplo, saldrá el 12 de agosto. De Barcelona, todos los jueves del 13 de junio al 12 de septiembre. «Eslovenia es la gran desconocida, pese a ser un paraíso», asegura Renato Hervatin, guía local y experto en turismo.

# MEJOR DESTINO EUROPEO

Una vez en esta monumental ciudad de aire vienés y toques mediterráneos, hay que dejarse guiar por el río Ljubljanica, en cuyos márgenes se suceden palacetes neoclásicos, puentes triples, cafés, galerías de arte, anticuarios, tiendas de diseño y una larga hilera de agradables terrazas. Por algo fue elegida Mejor destino europeo en 2023 por la asociación European Best Destinations, dependiente de la UE. Hay que sumar el animado ambiente de sus calles (y de sus noches), una de las señas de identidad de esta urbe de dimensiones ideales (tiene 275 km² y 300.000 habitantes) para recorrerla a pie o en bici. Eso sí, para subir al castillo, mejor el funicular. Sea como sea, hay que asomarse a este icono que mezcla diferentes estilos «al haber sido destruido en parte por el terremoto de 1511», añade Hervatin. Hoy, no sólo permite contemplar la metrópoli en 360º desde lo alto, sino que se cuenta su historia a través de una visita teatralizada. De la próspera urbe que fue durante el Imperio Romano a las hazañas de San Jorge, su patrón, que mató al dragón para que dejara de devorar mancebas vírgenes a destajo.

De vuelta al casco histórico, hay que parar en la plaza Prešeren, dedicada al poeta esloveno más ilustre y centro neurálgico de la vida diaria. Liubliana también tiene playa (fluvial, pero playa al fin y al cabo), un buen puñado de parques y jardines (ha sido Capital Verde Europea) y un elegante



# VIAJES



LEGAR El touroperador español Soltour (www.soltour. ès) organiza va rios recorridos esta temporada por Eslovenia con **vuelo di**recto a Liubliana, la capi-tal, desde diferentes puntos de España. Las salidas arrancan el 13 de iunio en Barcelona (se repeti-rán todos los ueves hasta l 12 de septiembre) y continúan el 24 de junio en Zaragoza hasta el 26 de octubre en Gran Canaria. De Madrid se saldrá el 12 de agosto (consultar fechas en agencias).

**ITINERARIOS** La mayoría de los circuitos por Eslovenia duran siete noches e incluyen una estancia en Liubliana y excursiones opciona les (desde 1.153 €). Še pueden elegir también cuatros noches en la costa y tres en los Alpes Julianos (desde 1.447 €). Faltaría el tour 'Perlas de Eslovenia v Croacia' junto al país vecino (desde 1.799 €).

En portada, varios piragüistas surcan las aguas del Parque Nacional Triglav.

Panorámica de la localidad costera de Piran, considerada entre las más bellas de Eslovenia.

Mercado Central cuajado de puestos donde degustar delicias como el jamón ahumado, las salchichas caseras o los *zlikrofi*, un tipo de ravioli relleno de carne.

No en vano, la gastronomía es uno de los puntos fuertes patrios hasta el punto de ser uno de los que más estrellas Michelin tiene por habitante. Empezando por las tres del restaurante Hiša Franko de Ana Roš, una de las mejores chefs femeninas del mundo. El retoño se sitúa en Kovarid, cerca de la frontera con Italia, pero ha abierto hace poco otro en la capital, Jaz, cuyo significado (Yo) hace referencia a sus propios gustos en la mesa. ¿La clave? Platos de alta cocina para compartir arraigados a la tierra: ensalada Waldorf, vitello tonato (redondo de ternera servido en frío con salsa de atún y yema de huevo), dumpling dulce...

# PAISAJES DE POSTAL

Con este homenaje gastro ponemos rumbo al destino más emblemático del país, el lago de Bled, un paisaje de postal escondido entre bosques y montañas con una isla en medio, sobre la que se vislumbra el campanario de un monasterio del siglo XV. Se llega en una barca tradicional de madera, pletna. Otra alternativa es hacerlo en piragua. No hay que olvidar que aquí tuvo lugar la primavera pasada el Campeonato Europeo de Remo. Y la primera medalla de oro olímpica nacional la ganó una pareja del Club de Remo de Bled en Sydney. En invierno, al congelarse el lago, lo que toca, en cambio, es patinar.

En sus alrededores se desparrama el coqueto pueblo-balneario homónimo, famoso por sus virtudes climatológicas, puestas en valor a finales del siglo XIX por el naturópata suizo Arnold Rikli, padre de la «cura atmosférica». O la combinación de terapias de aire, agua y sol con una dieta vegetariana. Quien quiera conocerlas puede hospedarse en el Rikli Balance Hotel, donde practican su filosofía. También habría que subir al castillo más antiguo de Eslovenia, al datar del siglo XI. Para un almuerzo con vistas está su restaurante, de comida local.

No abandonamos las alturas. La siguiente parada nos lleva al Parque Nacional Triglav para coger un teleférico y ascender al monte Vogel, en plenos Alpes Julianos, donde se pueden realizar rutas de senderismo, escalada, kayak, avistamiento de pájaros o esquí, ya que, allí arriba, a 1.500







metros de altitud, se ubica una popular estación. También es el lugar perfecto para admirar el cristalino lago de Bohinj, el más extenso del estado, con sus cuatro kilómetros de largo. Los récords continúan en la cueva de Postojna, la más grande de Europa (y entre

las primeras del mundo), a razón de 24 kilómetros, de los que sólo cinco están abiertos al público (se inauguró en 1819 y en 1883 tenía luz eléctrica) entre túneles, galerías, salas de baile (aquí ha actuado la Orquesta Filarmónica de La Scala de Milán) y estalactitas en forma

de pollo o la torre de Pisa. Una parte se recorre a tren (3,7 km) y otra a pie (1,3 km), salvando puentes como el Ruso, «construido por prisioneros de esta nacionalidad en la I Guerra Mundial», matiza el espeleólogo Peter Goruup antes de presentar a los visitantes varios ejemplares del pez humano, el ser vivo más increíble que habita las profundidades, «ciego y capaz de estar sin comer 10 años».

La ruta subterránea no acaba aquí, ya que cerca, a 10 kilómetros, se sitúa el castillo de Predjma, el más grande del planeta (el Libro Guinness tiene trabajo por estos lares...) esculpido en la roca de una cueva. Su dueño fue el barón Erasmo Luegger, un Robin Hood que robaba a los ricos para repartir entre los pobres y que murió entre cañonazos mientras hacía sus necesidades en las letrinas de palacio.

Llega la hora de mojarse en la costa (ya decíamos que sólo ocupa 47 kilométros). Venecia, a la que perteneció la zona, marca la estética tanto de Koper, la capital playera, como de Piran, el pueblo más bonito del litoral, con su agradable paseo marítimo, sus palacetes góticos, sus pasadizos laberínticos, su faro y sus restaurantes de pescado fresco como la lubina. Es más, quien quiera conocer una granja de este pez, Fonda, puede hacerlo en la bahía. Allí, una de sus dueñas, Irena, guía a los visitantes durante un paseo en barco para ver cómo las crían «de forma manual y sostenible». Después, viene un show cooking a la sombra de unos limoneros. Otro producto típico del lugar es el aceite, así que el siguiente plan es un recorrido en una furgoneta *vintage* por los olivares de la almazara Lisjak, seguido, igualmente, de una degustación.

La ruta acaba con una cata de vinos, ya que el país acoge nada menos que una bodega por cada 75 habitantes, además de la vid más antigua del

mundo, con 450 años. Una de las principales áreas enológicas es Brda, pegada a Italia y rematada a golpe de viñedos surcando pequeñas colinas, huertos de cerezas (se toman de aperitivo) y preciosas aldeas de calles empedradas. Puro encanto medieval.







Una de las pasarelas sobre el río Ljubljanica, rodeado de terrazas, en la capital eslovena.



La isla del lago de Bled, con su iglesia barroca de la Asunción, es uno de los iconos fotográficos del país.



Postre típico servido en el restaurante de Liubliana Jaz by Ana Roš, una de las chefs más reputadas de Eslovenia.



ANIVERSARIO. Finnair celebra su centenario en clave sostenible. Hasta los uniformes se reciclan en forma de muebles de jardín

# Helsinki-Tallín en 22 minutos: 100 años del vuelo europeo más corto entre capitales

Por **Isabel García** 

ólo 22 minutos. Es lo que dura el vuelo europeo más corto entre dos capitales, Helsinki (Finlandia) y Tallín (Estonia), separadas por 80 kilómetros en línea recta y un golfo de aguas gélidas. También figura entre los más breves del mundo. El hito se alcanzó hace 100 años, cuando se convirtió en la primera operación de la aerolínea Finnair, una de las más antiguas del planeta. El recorrido tuvo lugar en marzo de 1924 a bordo de un Junker F13 con cuatro pasajeros y 162 kilos de correo. Se trataba de un hidroavión que usaba esquís en invierno y flotadores en verano al no existir todavía aeródromos comerciales en la zona. La compañía, llamada entonces Aero, celebra ahora su centenario con 89 rutas por todo el globo y una apuesta sostenible. En ese sentido, prevé alcanzar la neutralidad de carbono en 2045. No en vano, hasta los uniformes de la tripulación se reciclan transformándose en materiales para fabricar muebles de jardín. Por todo ello, ha sido elegida la mejor aerolínea del norte de Europa 13 veces en los World Airlines Awards de Skytrax, los Oscar de la aviación. También sus renovadas clases Premium Economy y Business se sitúan entre las más premiadas. Esta última es, además, la única que ofrece un asiento que se convierte en cama totalmente horizontal, pero sin reclinarse.

# Fuengirola, un verano eterno y grandes conciertos a orillas del Mediterráneo

legre, cosmopolita, festiva, acogedora... La localidad malagueña de Fuengirola ha presentado en Madrid su versión del verano entre chiringuitos playeros, los típicos espetos de pescado y actuaciones musicales. Porque el verano en este enclave único suena a Marenostrum. Es el nombre del festival al aire libre que celebra su novena edición este año. Entre la programación figuran más de 30 actuaciones, entre las que destacan las de grupos y artistas como Maná, Estopa, Aventura, Macklemore, Manolo García, Maluma o Eladio Carrión.

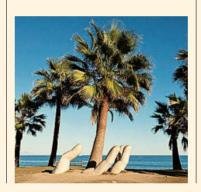



# ¿Callos madrileños de alta cocina? Sí, en el Relais & Châteaux Heritage

con Mario Sandoval

l restaurante Haroma del Relais & Châteaux Heritage, en Madrid, tira la casa por la ventana esta primavera con dos momentos gastronómicos únicos liderados por el chef ejecutivo del hotel, Mario Sandoval. El primero tiene forma de tapas castizas en clave de autor. Léase callos madrileños, torreznos de papada ibérica o tortilla española al estilo cañí. El segundo es un menú degustación con delicias como el ravioli de crustáceos con salsa de champán o el cochinillo confitado a baja temperatura con su piel crujiente y su carne jugosa. Ambos se sirven en la terraza de la séptima planta.





La localidad de la Costa del Sol conocida por su gran arenal de arena fina y dorada.











iTe mereces unas vacaciones para recordar! Disfruta de un verano de máxima felicidad en el emblemático hotel H10 Playa Meloneras Palace de 5 estrellas, ubicado en primera línea de mar al sur de Gran Canaria. El hotel cuenta con cómodas habitaciones, una gran propuesta gastronómica, amplias piscinas y un Despacio Spa Centre, un completo programa de animación y el servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services.

# MONDA

**PROTAGONISTA.** Después de una temporada algo turbulenta en lo personal, Hiba Abouk regresa a la pequeña pantalla con ganas y por partida doble

"Hay que hacer terapia estando bien y estando mal, porque así estás preparada para afrontar los golpes de la vida"

Por Begoña Donat

os papeles en la carrera de un actor pueden servirle de ornamento y de losa para su imagen pública. Su propia personalidad queda parapetada tras la de sus personajes. Hiba Abouk (Madrid, 1986) regresa este mes a la televisión con y sin ese escudo. Después de un paréntesis personal para volcarse en su doble maternidad de Amín, de cuatro años, y Naím, de dos, y de su doloroso divorcio del jugador del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, estrena la serie de Atresmedia Eva & Nicole, una historia de rivalidad femenina en la jet set de la Marbella de los años 90. También está grabando MasterChef Celebrity para La 1 de TVE.

Lejos de sentirse oxidada, la actriz, que acaba de estar en Cannes de la mano de Campari, colaborador oficial del festival de cine, asegura reincorporarse «con las pilas cargadísimas». Habla cinco idiomas y cursó Filología Árabe, pero jamás ha contemplado un plan B a

la interpretación. «Cuando eres actriz, lo eres toda la vida. Esta profesión tiene de todo menos estabilidad y rutina. Hay que saber adaptarse y no me voy a quedar de brazos cruzados. Si se me cierran las puertas, ya me crearé yo las oportunidades». Por lo pronto, está entrenando con ahínco para otra serie, esta vez de acción, en la que, en lo posible, va a renunciar a utilizar a una doble.

P. Más allá del parecido en la sonoridad de vuestros nombres, ¿qué tienes en común con el personaje de Eva?

R. Ambas somos dos mujeres hechas a sí mismas, resilientes y valientes. Las dos hemos sabido empezar desde cero una y otra vez. P. ¿Te molesta que el motor de Eva & Nicole sea la rivalidad femenina? R. En absoluto. Nuestros papeles son tan ricos, con tanto desarrollo y capas... Asumo que la rivalidad femenina existe, aunque sea más común entre los hombres. P. En la vida real, hasta los 24 años, no fuiste de fiesta, y en esta serie montas una discoteca. ¿Estás saldando cuentas con tu pasado? R. No se puede todo: si me iba de

fiesta no podía concentrarme en lo importante, trabajar y estudiar.

P. Cuando rompiste aguas de tu primer hijo, condujiste escuchando a Camarón de la Isla a todo volumen. ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida?

R. No puedo vivir sin ella. Creo que es la creación más sublime del hombre. Me gusta más que el cine. Pero no soy espectadora de musicales, hay algo *fake*. No consigo conectar. P. ¿A qué artista

R. A uno joven de Gaza, Saint Levant, que mezcla rap y R&B, canta en inglés, en francés y en árabe. Su disco se llama From Gaza, With Love. Muchas de sus canciones tienen un compromiso político con la causa palestina. Pero también puedo escuchar a Bad Bunny, que no puede tener un mensaje más vacío. En mi día a día, no hay nada mejor que cocinar con música y abrir una botellita de vino. P. Cuando ahora te enfrentas a una entrevista, ¿lo haces con reservas? R. Cada uno es libre de preguntar lo que quiera y yo de no contestar si me parece demasiado íntimo. He intentado ser muy discreta y que las cosas no fueran tan mediáticas, pero, por desgracia, no lo pude controlar. Más que nada porque tengo dos hijos, quiero protegerles y las declaraciones se tergiversan. P.¿Qué te ha dolido más? R. No lo recuerdo. P. ¿Recuerdas, en cambio, tu

has descubierto recientemente?

A la dcha., Hiba Abouk maquillada por Dior Beauty. CARLOS VILLAREJO

La actriz interpreta a Eva en Eva & Nicole', una historia de rivalidad femenina en la Marbella de los años 90. ATRESMEDIA tengo dos hijos, quiero protegerles y las declaraciones se tergiversan. P. ¿Qué te ha dolido más? R. No lo recuerdo. P. ¿Recuerdas, en cambio, tu primera sensación en los fogones? R. Mi padre guisaba mucho y la casa entera olía a comida árabe. P. ¿Tienes ganas de que el público conozca a Hiba Abouk a través de MasterChef? R. Sin duda. Es un formato que te hace más cercana, pero no hay que

R. Sin duda. Es un formato que te hace más cercana, pero no hay que olvidar que hay cámaras delante y en los actores siempre hay una deformación profesional, aunque sea para hacer de nosotros mismos.



Solo soy yo al 100% en casa, de puertas para adentro. P. ¿Cómo afrontas el programa después de la experiencia de Patricia Conde? R. Te reconozco que me he enterado de muy poco, porque no me gustan las polémicas de ese tipo. Sé que no estaba contenta. P. Se dijo que antepuso su salud mental a ganar el programa. Tú has hablado abiertamente de que acudes a terapia. ¿Pones la tirita antes de la herida? R. Distingo entre el entrenamiento físico, el intelectual y el emocional. Entreno dorsales, lumbares y

hombros para tener una espalda fuerte y aguantar como una campeona el día que tenga que



"Me han descartado por guapa, como si las guapas no pudieran ser yonquis o sufrir"

"Cada uno es libre de preguntar y yo de no contestar si me parece algo muy íntimo"

#### "Que nuestro Gobierno vaya a reconocer el Estado palestino me parece un acierto"

estar de pie ocho horas. Del mismo modo, creo que hay que hacer terapia estando bien y estando mal, porque es una manera de estar preparada para afrontar los golpes de la vida.

P. ¿Cuál ha sido la determinación que te ha motivado esta última vez?

 ${\bf R.}$  El amor. Siempre. En ocasiones, a mí misma, porque me quiero mucho, y en otras, hacia mis hijos.

P. A este respecto, has declarado que en este último año has sentido mucho machismo. ¿Te referías a la sociedad o a los medios?

R. En general, en comentarios en redes a los que no hago ni caso, pero existen y reflejan una sociedad que evolucionará, como todo está evolucionando, a mejor. P. ¿Has tenido mentores en tu profesión?

R. Rossy de Palma y Belén Rueda, a las que pido consejo porque son muy amigas mías. Esta profesión es para toda la vida, puedes actuar hasta que te mueras, así que todavía tengo mucho que recorrer. Todo lo afronto con el mismo respeto y con los mismos nervios. P. Has sido una actriz fundamental en la representación de personajes norteafricanos en nuestro audiovisual. ¿Has temido no poder salir del estereotipo?

R. No temo a nada. Sabía que iba a ser una de las primeras en hacerlo y que luego vendrían muchas detrás. Estoy feliz por haberles marcado el camino. En España era algo muy novedoso, pero no en Francia: las actrices árabes de tercera generación hacen papeles de todo tipo.

P. ¿Te han descartado más por guapa o por exótica? R. Por las dos cosas.

P. ¿Verbalizan ese rechazo o lo intuyes?

R. Alguna vez se lo han callado, otras veces me han dicho que soy demasiado guapa para el personaje, como si las guapas no pudiéramos ser yonquis, no pudiéramos sufrir. Deben pensar que es un piropo, pero me parece una falta de inteligencia y de empatía.

P. ¿Tampoco se cortan con tus rasgos árabes?

R. Son más sutiles, porque es un microrracismo.

P. ¿Te gustaría que tus hijos siguieran tus pasos o los de su padre?

R. Que hagan lo que quieran. Si ellos son felices, les voy a apoyar, ya sean actores, futbolistas o fontaneros. P. Siempre reiteras que la infancia es lo que más te conmueve en este mundo. ¿Cómo estás viviendo las imágenes de la guerra en Gaza?

R. Lo de Gaza es un abuso y un genocidio, pero como ha pasado tanto tiempo y ya no es una novedad, a menos que estés comprometido con la causa, pasas de puntillas por encima de las noticias.

P. ¿Qué opinas sobre las acampadas universitarias? R. Me parece maravilloso. Y que nuestro Gobierno vaya a reconocer al Estado palestino me parece un acierto, nos tenemos que posicionar.

P. Hace tiempo que apoyas la labor de Save the Children. ¿En qué otras tragedias no ponen el foco los medios?

R. ¿Sabes la de conflictos que hay en el continente africano de los que nadie sabe nada? Cada uno es responsable de lo que sabe y de lo que quiere saber. La prensa te ofrece una información, pero ahí están la actitud y el compromiso que tú tengas, y dónde acabe tu mundo, si en tu ombligo, para abrir los ojos.



**PSICO.** Hay un trabajo invisible del que nunca se descansa, que genera fatiga, estrés y ansiedad. Un freno laboral que soporta, casi invariablemente, una mujer.

#### Carga mental, cómo lidiar con la mochila de ser la jefa de la intendencia doméstica

Por Marisa del Bosque Ilustración Ana Jarén

s un hecho; en todas las parejas heterosexuales, hasta en las más igualitarias, cuando llega el momento de repartir las tareas domésticas uno de los dos, y siempre el mismo, ejerce la labor de organizador y se convierte en la CPU de la casa, término que acuñó Arlie Russell Hochschild, conocida como la fundadora de la sociología de las emociones. Y, casi invariablemente, esa figura es la de una mujer, a quien la cantidad de trabajo extra puede pesar más que una jornada laboral. Decidir qué se cena, qué hay en la nevera, cuándo hacer la compra o poner la lavadora, por citar alguna de las exigencias de la larga lista del día a día, es un trabajo que no requiere esfuerzo físico,

pero sí cognitivo. Uno invisible y constante, del que no se descansa y que genera fatiga. Es la carga mental que afecta a un 71% de las mujeres, muy por encima del porcentaje de hombres, sólo un 12%, según un estudio de P&G que afirma también que el 63% de las madres dice tener en mente a diario un listado infinito de cosas por hacer, frente a un 25% de los padres.

¿Por qué estas diferencias? «El rol de género femenino está basado en una mirada colectiva y no individual, en aquello que la psicóloga Carol Gilligan definió como la ética del cuidado», explica Maria Olivella, coordinadora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Oberta de Cataluña. Y lleva a cargar con el peso de la logística doméstica.

Una realidad que Allison Daminger, doctora en política social en

**DIETA** 

«Frutos rojos y verduras de hoja verde, por la vitamina E, avudan contra el estrés», dice Pablo Ojeda

#### **MEDITACIÓN** «Cada mañana.

20 minutos al despertar y antes de salir a la acción», acon-seja Antonio Jorge Larruy

Harvard, une al techo de cristal; en su estudio The Cognitive Dimension of Household Labor (La dimensión cognitiva del trabajo doméstico) demuestra cómo ese runrún es un lastre con el que no lidian los hombres. ¿Alguno ha pensado durante una reunión de trabajo que está la ropa tendida y llueve?

«Las mujeres siguen encargándose de la organización y la toma de decisiones en el hogar, y hacerlo repercute negativamente en su bienestar emocional», asegura el doctor Luis Herrera, director médi-

"Rechazar tareas permite liberar espacio cognitivo, procesar la información mejor y reducir el estrés"

"Meditar hace entender cómo funciona nuestra mente y nos enseña a desactivarla"

> co de Schwabe Farma Ibérica. Entre lo que más estresa, planificar las comidas de la semana y la limpieza doméstica, según un estudio de HelloFresh. Y las consecuencias se manifiestan en el entorno laboral con síntomas físicos –«cansancio constante, dolor de cabeza, falta de apetito, palpitaciones o insomnio», dice Herrera- y psíquicos, desde «la preocupación excesiva a la irritabilidad y un bajo nivel de atención», enumera. Para evitarlo, recomienda «delegar y buscar otros enfoques». Uno de ellos, aprender a decir no y marcar límites. «Cuando rechazamos tareas liberamos espacio cognitivo, lo que nos permite centrarnos en lo prioritario, procesar mejor la información y reducir el estrés», afirma Unai Aso, psicólogo de Buencoco. No obstante «a la hora de hacerlo las mujeres experimentan mayor presión social y culpa, lo que termina impactando, de nuevo, en su salud psíquica; más carga mental», añade Aso.

> Ésta también está muy relacionada con nuestra alimentación. «El eje intestino-cerebro es una evidencia científica. En el tracto digestivo se secreta el 90% de la seratonina, la hormona de la tranquilidad», explica el nutricionista Pablo Ojeda, que cita los frutos rojos, «especialmente los arándanos», como alimentos «maravillosos contra el estrés», sin olvidar los que contienen «triptófano, el precursor de la felicidad, por ejemplo el plátano».

Además, la herramienta «fundamental para deshacer la carga mental es la meditación, porque permite entender cómo funciona la mente y enseña a desactivarla», asegura Antonio Jorge Larruy, terapeuta de Espacio Interior. Se trata de «aprender a tomar distancia, lo que produce el descanso y la regeneración necesaria», concluye.

#### YU DUNA

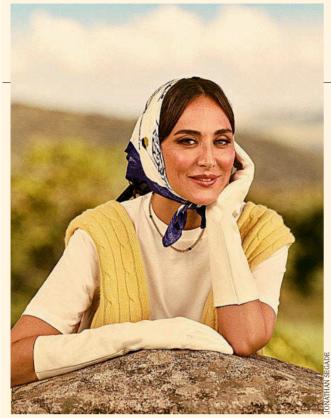

#### TAMARA FALCÓ

#### "ME DA MIEDO EL DÍA QUE MI MADRE NO ESTÉ, QUE MI MATRIMONIO NO FUNCIONE..."

Cuestionario 'expres'. La diseñadora, cocinera y 'socialité', si acaso la mujer más famosa de España, responde a bocajarro a una ronda rápida de preguntas que no dejan nada en el tintero

Por **Javier Cid** 

pesar de su onmipresencia en el atlas nacional de redes sociales, tertulias televisadas y jugosísimos titulares, no suele prodigarse la marquesa de Griñón en entrevistas a corazón abierto. La revista Yo Dona ha conseguido deshojar a una Tamara Falcó más sincera y disfrutona que nunca. Y se ha atrevido, incluso, a responder a este cuestionario express donde no deja ningún fleco suelto. Preparados, listos...

Una virtud... y un defecto.

Mi buen humor. ¿Y defecto? Mi impuntualidad es de los peores. ¿Qué esperas de tus amigos? Cariño y lealtad. Saber que me van a decir las cosas a la cara. Con cuidado, pero la verdad. ¿Lo que más admiras de un hombre?

Que sea cariñoso, simpático, divertido... Me fijo en el alma de una persona, y eso tiene que ver con su inteligencia. Jamás perdonarías...

La mentira me horroriza, pero creo que hay que perdonarlo todo. Y además tiene un punto egoísta, porque al perdonar te quitas una carga muy pesada. ¿Tu mayor miedo?

Que mi madre no esté, que le pase algo a un sobrino, que mi matrimonio no funcione...

Un vicio ajeno que no soportes. Ajeno y propio: la obsesión por el móvil. Cuando quiero decirle algo a mi madre o llevo tiempo sin hablar con mi hermano Julio... encuentro hiriente que estén siempre con el teléfono.

¿La mejor decisión de tu vida?

No sabría decirte solo una... ¿Casarte, tal vez?
Casarme ha sido una muy buena decisión, pero tampoco sé si la mejor. Yo era muy feliz.

sé si la mejor. Yo era muy feliz estando sola, pero la vida compartida es mejor e Íñigo me ha aportado muchísimo. ¿Un animal? El lince. Es súper estético,

El lince. Es súper estético, tranquilo... Me flipa cómo se mueve ahí en la Sabana... ¿Tus artistas favoritos? Mis hermanos.

Eso es trampa... ¿Y un personaje que te inspire?
Santa Teresita de Jesús, María Magdalena y la Virgen, Virginia Wolf, Sisi Emperatriz....
¿Un sueño?

Formar una familia, nuevos proyectos... Y ahí estamos, sin prisa pero sin pausa.

¿Tu estado de ánimo actual es? Estoy en un buen momento de autocuidado. Sí... estoy en paz. **MÁS/MENOS.** Una camisa masculina de rayas se convierte en el eje de un 'look' rompedor

#### La sofisticación se viste de colores vivos y tejidos en contraste



a virtud está en el medio, pero, si hablamos de moda y de tendencias de temporada, es en la mezcla donde vive el acierto. Porque una camisa de rayas que no pasa desapercibida se conjunta con accesorios en tonos vibrantes —naranjas, azulones, verdes que tocan a la puerta de la memoria *fashion* y hacen viajar al Gucci de las primeras décadas de 2000, el de Frida Giannini—. Los tejidos también se mezclan, ¿quién dijo que el algodón y el satén no fueran amigos íntimos? La sofisticación de este estilismo con regusto a tardes de verano se redondea con dos detalles en negro, los que aportan unas sandalias de tacón bajo y unas gafas de sol de aire retro.



#### **30** PASATIEMPOS

#### **AUTODEFINIDO**

Las definiciones resaltadas en este autodefinido indican que están relacionadas con el personaje de la fotografía.

| Dec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      | 568V 1 10100 | was a second       |                         |                 |                |                |                     |                    |                    |                       |                     |                 |                     |             |                     |                       |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| The second secon |             |                      | 1            |                    | DESLIGÓ                 | <b>₩</b>        | DÉBITO         | ₩              | INCONVENIEN-<br>TES | ₹                  | HECTÁREA           | Īv                    | RELATIVO<br>A TROYA | ₹               | PREMIO<br>RECIBIDO  | *           | RESIDA              | <b>₽</b>              | QUESO           |                   |
| y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /           |                      |              |                    | SU<br>NOMBRE            |                 | OSTENTAR       |                | NI                  |                    |                    |                       | NOMBRE DE LA<br>F   |                 | ESPAÑA              |             |                     |                       | EXPLIQUÉ        |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | A Section 1          | F. 100       |                    | <b>-&gt;</b>            |                 | <b>V</b>       |                | ₩                   |                    |                    |                       | *                   |                 | ₩                   |             | JUEGO DE<br>TABLERO | <del>&gt;</del>       | *               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           |                      | 50           |                    |                         |                 |                |                |                     |                    | DE<br>AIRE         | >                     |                     |                 |                     |             | PERCIBIR            |                       |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          |                      | 537          |                    |                         |                 |                |                |                     |                    |                    |                       |                     |                 |                     |             | SONIDOS             |                       |                 |                   |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ration .    | 2                    | 0.5          |                    | AFIJO                   | <b>→</b>        |                |                |                     |                    |                    | CERILLAS              | >                   |                 |                     |             | ,                   |                       |                 |                   |
| /4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      | 10000        |                    | AMONTONE                |                 |                |                |                     |                    |                    | LETRA<br>LL           |                     |                 |                     |             |                     |                       |                 |                   |
| 1 /2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      | 4            | 4                  | L>                      |                 |                |                |                     |                    | REGLA<br>UNIVERSAL | <b>→</b> <sup>∜</sup> |                     |                 | HA                  | <b>→</b>    |                     |                       |                 |                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 100                  |              |                    |                         |                 |                |                |                     |                    | ACLARA,            |                       |                     |                 | HOJALATA            |             |                     |                       |                 |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           | 19                   |              | 1                  |                         |                 |                |                | RÍO                 |                    | EXPLICA            |                       | DEL                 |                 | HOSALATA            |             |                     | TRANSPORTE            |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4-1         |                      |              |                    | CONTORSIÓN              | <del>&gt;</del> |                |                | GALLEGO             | <b>→</b>           | ·                  |                       | ALA                 | <b>→</b>        | ·                   |             |                     | OFICIAL               | <del>&gt;</del> |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |              |                    | TANTO                   |                 |                |                | MATERIAL<br>ESCOLAR |                    |                    |                       | SITÚA<br>ENFRENTE   |                 |                     |             |                     | LISAS,<br>LLANAS      |                 |                   |
| SIGUE A LA ON-<br>CEAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹           | LO LLEVA LA<br>NOVIA | ₹            | CHIQUERO           | <b>→</b>                |                 |                |                | ₩                   | HEMBRA<br>DEL LEÓN | <b>→</b>           |                       | *                   |                 |                     |             | PRECEDE A LA<br>CU  | <b>→</b> <sup>∜</sup> |                 | QUE               |
| QUITADA,<br>HURTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | SU                   |              | COMPETICIÓN        |                         |                 |                |                |                     | BARIO              |                    |                       |                     |                 |                     | SUPROFESIÓN | CAPAZO              |                       |                 | SUFREN<br>PRISIÓN |
| HURTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | APELLIDO<br>V        |              | HÍPICA<br><b>V</b> |                         |                 |                |                |                     | <b>V</b>           |                    | HIDRÓXIDO PO-         |                     |                 |                     | ٧           | GRANDE              |                       |                 | <b>V</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ·                    |              |                    |                         | TRAIDOR         | PREJUICIO      | <b>→</b>       |                     | ·                  |                    | TÁSICO                | >                   |                 |                     |             |                     |                       | PONE<br>APODOS  | ·                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |              |                    |                         |                 | ME<br>AVENTURO |                |                     |                    |                    | SEUDÓNIMOS            |                     |                 |                     |             |                     |                       | AFODOS          |                   |
| DIO<br>COMIENZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *           |                      |              |                    |                         | *               | <b>V</b>       |                |                     |                    |                    | *                     |                     | PONER<br>ACERAS | <b>→</b>            |             |                     |                       | *               |                   |
| LO FUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |              |                    |                         |                 |                | EMBELESO       | <b>→</b>            |                    |                    |                       |                     | NO              |                     |             |                     |                       |                 |                   |
| PAVAROTTI<br>L>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |              |                    | ENTRE LA                |                 |                |                |                     | SEÑAL              |                    |                       |                     | ESCRITO V       |                     |             |                     |                       |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |              |                    | DINASTÍA                | <b>*</b>        |                |                |                     | SONORA             | <b>→</b>           |                       |                     | ·               | ESCALE,<br>ASCIENDA | <b>→</b>    |                     |                       |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |              |                    | LISTA, ENUME-<br>RACIÓN |                 |                |                |                     | CERCA              |                    |                       |                     |                 | ASGIENDA            |             |                     |                       |                 |                   |
| VOZ DE<br>SORPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>&gt;</b> |                      | ARROJO       | *                  | *                       |                 |                | SU<br>APELLIDO | <b>→</b>            | *                  |                    |                       |                     |                 | COLORADOS           | <b>→</b>    |                     |                       |                 |                   |
| FUGA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      | TENGO        |                    |                         |                 |                | DE             |                     |                    |                    |                       |                     |                 | NOTA                |             |                     |                       |                 |                   |
| ESPANTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                      | NOTICIA 🔻    |                    |                         |                 |                | PECHO V        |                     |                    |                    |                       |                     |                 | MUSICAL             |             |                     |                       |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |              |                    |                         |                 | MENGUA         | <b>→</b>       |                     |                    |                    |                       | ACCIÓN<br>DE        | <b>→</b>        |                     |             |                     |                       |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |              |                    |                         |                 |                |                |                     |                    |                    |                       | AFINAR              |                 |                     |             |                     |                       |                 |                   |
| TENCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      |              |                    |                         |                 |                |                |                     |                    | ogio               |                       |                     |                 |                     |             | TITLU O             |                       |                 |                   |
| TENGA<br>AMOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>&gt;</b> |                      |              | CIENOSA            | <b>&gt;</b>             |                 |                |                |                     |                    | OCIO,<br>JUEGO     | >                     |                     |                 |                     |             | TÍTULO<br>REAL      | >                     |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |              |                    |                         |                 |                |                |                     |                    |                    |                       |                     |                 |                     |             |                     |                       |                 |                   |

#### **SOPA DE LETRAS**

Busca en esta sopa de letras 12 nombres de platos españoles.



W B D F Q Q J K Z C I N W V K B M R S R L E Z J C S L E C H A Z O J B Y Z T V H E Q Q U F A B A D A S J W W H S T Q V D W A F O G J Q F N M B G I B O K A E A X L U Q I X D T L X F D S D L B W J T S L B Z W W

M N F E R G O S P L P W I T S J B Z X W I K P C U J I O P V L D B I P S D Z V I A Y Y R E W L H J K N Q P N A S A S U R PSCOCIDOMQNPTGZWMPDK S D L Q J M X K K J W G I R X G X A L P Y U L U V N U W V C K D A N R B T E F N G I Z E G C N D V I N A N Y P O J L G Z W H U T N B K R V O D A Z T R A M L M N R F R A W T T C B G L K D K T Q K A G G R L V S T C E L F A R S C O J X I V T A R I J T A W A J X S Z W P H M G M Y S Z Z O M J E W T Q A K H D Q J Z Z D G V P J X I U Q B S W Q S C J I B M V U U O A L N G J M K I V S D Q E M P A N A D A C PBALJGSHEYDWDRDSDJAH Y J S V Z D S J K S B J S T P P A U U O M J W T W W R R J V E B L W H T O E B A

#### **SUBARAI**

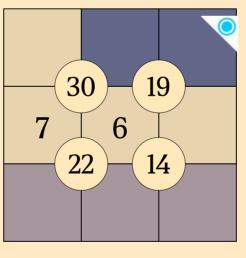

Rellena el tablero con los números del 1 al 9, sin repetir ninguna cifra. Para ello, hay que tener en cuenta que el número que se encuentra dentro de cada circulo blanco es la suma de los cuadrados adyacentes y la que suma de los cuadrados con un mismo color debe coincidir con el total indicado en el círculo de la derecha del mismo color.

#### CALCULADORAS

Se deben completar las 9 casillas vacías en cada una de las calculadoras utilizando las cifras del 1 al 9 sin repetir ninguna y conseguiendo que todas las operaciones, tanto verticales como horizontales, sean correctas.

25

10

10

|    | + |    | + |    | =_ |
|----|---|----|---|----|----|
| -  |   | +  |   | ı  |    |
|    | + |    | - |    | =3 |
| +  |   | -  |   | +  |    |
|    | + |    | - |    | =5 |
| =7 |   | =6 |   | =4 |    |

|    | + |    | X |     | =   |
|----|---|----|---|-----|-----|
| ı  |   |    |   | 1   |     |
|    | + |    | + |     | =13 |
| +  |   | :  |   | +   |     |
|    | X |    | - |     | =6  |
| =3 |   | =1 |   | =11 |     |

#### **CRUZADA**

Sitúa todas las palabras del cuadro derecho en el tablero izquierdo de forma que se crucen correctamente.

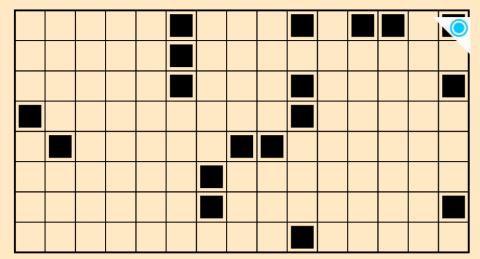

| 9 LETRAS  | 7 LETRAS        | DENSA           | NEON     |
|-----------|-----------------|-----------------|----------|
| COLORADAS | IONICOS         | MOCIL           | RUSO     |
| USURARIOS | REUNIDA         | NASAS           |          |
|           | VELADOR         | ORUJO           | 3 LETRAS |
| 8 LETRAS  |                 | PUBER           | BIS      |
| CONEJERA  | <b>6 LETRAS</b> | REVER           | COM      |
| OJIMETRO  | LISTIN          | TUNEL           | ISO      |
| PANTALAN  | MANIJA          |                 | LAS      |
| SOLIVIAR  | OSARAS          | <b>4 LETRAS</b> | MIL      |
| SUCURSAL  |                 | AROS            | PAR      |
| SUMIDERO  | 5 LETRAS        | ASIR            | TES      |
| UTILICES  | CASOS           | BLOC            | UVA      |

#### **CRUCIGRAMA BLANCO**

Completa el tablero sabiendo que este crucigrama contiene 10 cuadros negros.

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0  |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

HORIZONTALES: 1. Rumor de un suceso. Anchuras. 2. Que ocupa el lugar número siete en una serie ordenada de elementos. Lastimado. 3. Isla con estatus de región y departamento de ultramar de Francia. 4. Hace que algo o alguien quede sin humedad. Pasta italiana en forma de rollo y rellena con alimentos. 5. Poner notas o añadir comentarios a un escrito. Utensilio para cribar, consistente en una lámina metálica agujereada, sujeta a un cerco de madera. 6. Al revés, apócope de tuyo o tuya. Confederado, partidario. 7. Acción y efecto de condenar, en plural. Nombre que dan a Dios los mahometanos y los cristianos orientales. 8. Relativas a los huesos. Oprobio, injuria o palabra afrentosa.

VERTICALES: 1. Elemento químico radiactivo obtenido artificialmente de número atómico 99. Arbusto que tiene la corteza corchosa y agrietada y cuyas flores, blancas o amarillas, son olorosas y grandes. 2. Mezclas formadas de arcilla y materiales calcáreos. 3. Oscuro, nebuloso. Dominio de internet de Nigeria. 4. Cuidada. 5. Disco muy exitoso. Tuestes. 6. Nombre de la letra del alfabeto griego que representa el sonido de una "o" breve. 7. Hilo elaborado con el pelo de las ovejas. Abreviatura de Cabinet. 8. Cortada. 9. Llaga, pústula. 10. Existencia real y efectiva de algo. 11. Carta de la baraja. Moneda griega antigua de plata. 12. Ironía, socarronería. Al revés, símbolo químico del elemento sodio.

#### **SUDOKU**

Completa el tablero situado a la derecha (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y nueve columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada columna, ni en cada fila, ni en cada cuadrado.

|   | 7 |   |   | 2 | 8 |   |   | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 3 | 5 |   | 7 | 4 |   |   |
|   |   | 2 |   | 4 |   |   | 8 | 9 |
|   |   | 8 |   | 7 | 5 | 9 |   |   |
| 3 |   |   | 9 |   | 2 | 5 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |
| 7 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 9 | 4 |   |   |   |   | 8 | 1 |   |
| 9 |   |   |   |   | 1 | 2 | 4 | 5 |

#### **CALCUDOKU**

| 6+  |    | 2/ | 13+ | 7/  |     |     |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 7+  |    |    |     | 9+  |     |     |
|     | 9+ |    |     | 42x |     |     |
| 35x | 4/ |    | 4-  |     | 1-  | 12x |
|     | 1- | 5/ |     | 9+  |     |     |
| 6/  |    | 6x |     |     | 4/  |     |
|     | 9+ |    | 24x |     | 15x |     |

Completa el tablero de forma que cada fila y columna contengan los números del 1 al 7 sin que falte ni se repita ninguno. El resultado de efectuar la operación que se indica en cada bloque delimitado con lineas gruesas con los números que lo contienen, ha de dar como resultado el numero que aparece en la esquina superior del mismo.

#### **SOLUCIONES**

| _                       | _                | _                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      | _                          | _                       | _                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                      | _                        | _                                                                  | _                  | _                                    |        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                   | _                          | _                    | _  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S                       | A                | S٠                                                           | TYPE<br>OTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z      | A                          | Γ                       | 0                                   | S٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,000<br>0000                           | A                        | S                                                                  | 0                  | D                                    | 0      | η.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARINGO              | Е                          | M                    | ٧- | ASSERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                       | D                | A                                                            | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I      | Ä                          | γ.                      | NICOA<br>30<br>SKIEW                | Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                                      | С                        | Е                                                                  | ٩٠                 | YEAR                                 | N      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I                   | Ş                          | A                    | Λ  | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S                       | 0                | ſ                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Я.     | TICESTR<br>YUN<br>SURRENCO | В                       | Е                                   | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | В                                      | Ä                        | J.                                                                 | 08<br>30_<br>00081 | 0                                    | I      | Ŗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B.                  | CELISSA<br>CONST<br>ACIDOX | Н                    | ٧. | ACESTORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSORY<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCES<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCES<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>ACCESSOR<br>AC                                                                                                                                                                                                                |
| Е                       | d                | Е                                                            | Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ţ٠     | ABSERVA                    | Ó                       | N                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Τ.                                     | YORD<br>YROUS<br>TYSS    | Ι                                                                  | T                  | S                                    | ٧.     | ATEMATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNATA<br>BESIGNAT | Я                   | 0                          | N                    | Е  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Я                       | Ä                | Я                                                            | Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С      | ٧.                         | SMEEN<br>AGENS<br>PORES | 0                                   | Ņ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S                                      | A                        | d٠                                                                 | cerana             | Ó                                    | Ż      | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Е                   | M                          | 0                    | ٦. | OSC<br>GENERACO<br>SPROJ<br>SPORVANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ď                       | 2004<br>2000%    | A                                                            | Ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ä      | T                          | 0                       | ď.                                  | OCCUPATION OF THE PROPERTY OF | U                                      | Ŗ                        | A                                                                  | Τ.                 | OCKARW<br>M<br>METINGA<br>OCCUPATION | andvar | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ņ                   | A                          | Ŗ                    | 0  | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 232<br>2287.8<br>206289 | Е                | d.                                                           | 00 COUNTS OF THE PERSON OF THE | NEMMAN | A                          | N                       | Ò                                   | Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦.                                     | ORNE<br>NOTTEG<br>VERRER | Ţ                                                                  | Ι                  | Я                                    | 0      | Ţ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ORREGOS<br>CHRESSON | 'n,                        | OSTITUTE<br>VENETION | J. | NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NONSEM<br>NO |
| 0                       | Τ.               | 200000E<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2 | Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A      | Ţ                          | ٧.                      | 30,036,003<br>10,025<br>1777<br>190 | Γ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İ                                      | S.                       | OSELNO<br>ONLEGENE<br>SALKORE<br>SALKORE                           | С                  | Ι                                    | Ţ.     | 0891<br>(08088)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            | 17                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Е                       | N                | Е                                                            | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Τ.     | NEWTONE                    | Y                       | Е                                   | Ί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YOTHER<br>YOTHAY<br>THERESAND<br>YTORK | Е                        | N                                                                  | Ι                  | С                                    | A      | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4/                  |                            |                      | 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S                       | 0                | Я                                                            | Ó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Я      | S                          | 0                       | Я.                                  | TI<br>TRESY<br>CENTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                      | ſ                        | I                                                                  | Я                  | U                                    | S.     | OUTA<br>SAYDOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            | 3                    | 1  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A                       | Ç                | 0.                                                           | OSTRAI<br>SOURCE<br>SOURCE<br>SOURCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A      | Ę                          | Я                       | Ę                                   | ٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31<br>264                              | A                        | Ņ                                                                  | Е                  | Ţ                                    | Е      | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 115                        | 9                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J,                      | ESSENCE<br>GEESO | M.                                                           | VIDISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B,     | VAVEE OFFICER              | Ι,                      | YSORLY<br>OULEYES                   | H,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VERYICES                               | Ð,                       | 101<br>501<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500 | J.                 | 00000<br>9472720                     | J.     | 0011230<br>26<br>261000X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | X.F                        | -                    | 1  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |











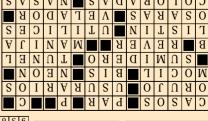



psicólogo». Lo encajé mal: «¿Qué pasa, que estoy loco?». Por suerte va mejorando, pero es lo que durante muchos años nos han enseñado y hay que alzar la voz y pedir a los políticos más inversión dedicada a las enfermedades mentales. Yo, por fortuna, me puedo permitir pagar un psicólogo semanalmente, pero hay muchísima gente que no y que lo necesita porque, desgraciadamente, casi todos los seres humanos hemos pasado por un episodio de problemas mentales.

R. Bien. Sigo en ese proceso de autoconocimiento, he verbalizado cosas muy delicadas que sin una ayuda psicológica no me hubiese atrevido nunca a hablar.

### CHIMPIN



P. Entiendo que te refieres a la agresión sexual que "Dejé Twitter y soy mucho más feliz. Ya no me entero de nada de lo que dicen de mí

P. ¿Cómo estás ahora?

sufriste con 13 años por parte de un chico mayor. R. Sí. Ser capaz de hablarlo me ha liberado. Sinceramente, me ha costado muchísimo, lo verbalicé hace poco tiempo y a mi psicóloga le llevó un proceso muy largo llegar ahí. Tuvo que ir rascando y rascando para que saliera una cosa

que yo en su momento me callé por miedo a lo que me dijera mi padre, incluso a que me castigase.

#### P. ¿Por ser otro chico?

R. Efectivamente. Lo más terrible es que te sientes culpable y te callas. Lo escondí en la mochila como si no existiera, pensando que desaparecería, pero no. Antes o después, aparece de la peor manera: haciendo mucho daño y destrozándote. Hablo contigo y sigo emocionándome al pensar en las personas que han pasado por esta situación y no lo tienen aún colocado, porque es durísimo. Yo más o menos voy saliendo hacia adelante y animo a todas las víctimas a que lo verbalicen y alcen la voz. Cada psicólogo al que he ido me ha dicho que, con lo que viví, tenía todas las papeletas para ser alcohólico, yonki y haberme ido por el peor camino. Por fortuna, no ha sido así.

P. Dejaste Twitter hace unos meses tras una polémica en la que insultaste a un usuario que te había atacado. No es el mejor ambiente cuando uno está en una fase complicada.

R. No lo es nunca. Te prometo que soy mucho más feliz ahora. No voy a justificar que yo haya contestado mal en alguna ocasión, pero tiene que ver con la autoestima y con el daño que te hayan hecho. Hago un trabajo para el público y el público tiene todo el derecho a opinar sobre mi trabajo, pero no a atacarme como persona, a desearme que no trabaje más o que me muera. No hay que hacer caso, lo sé, pero según en qué ánimo te pillen a veces entras al trapo y te hace daño. Para eso es mejor irse. Ahora no me entero de nada de lo que dicen de mí y ojos que no ven, corazón que no siente.

#### P. Tu familia es taurina. Tu padre y dos hermanos han sido banderilleros. ¿Cómo valoras la actitud del Ministerio de Cultura hacia los toros?

R. En ese tema no voy a entrar. Sólo hablo por mí y yo soy muy sincero: no me gustan los toros y mi familia lo sabe. A partir de ahí, nos respetamos y ya está. No quiero crear un conflicto porque ya tengo bastante con lo mío (risas). Quiero a mis hermanos muchísimo, hay cosas en las que no coincidimos, hablamos de otros temas y todos felices.

#### P. Llevas siendo famoso muchos años y la gente tiene una imagen formada de ti. ¿Sientes que se corresponde con la real?

R. No al cien por cien, para empezar la gente piensa que les pertenezco un poco y no es así. Como durante muchos años he estado entrando en sus casas sin pedir permiso, hay un momento en que se toman unas confianzas inapropiadas cuando te ven en la calle. Agradezco el cariño, pero hay momentos en que la gente pierde los papeles. No siempre saben leer los momentos. Como cualquier persona, hay días que me levanto por la mañana y quiero salir por la puerta a comerme el mundo y hay otras veces que quiero salir por la ventana porque el mundo me ha comido a mí. En esos días no puedes estar para todo el mundo y no por eso eres mala persona. Me gustaría que lo entendieran.

#### **FERNANDO TEJERO**

#### "CADA PSICÓLOGO ME HA DICHO QUE TENÍA TODAS LAS PAPELETAS PARA ACABAR SIENDO ALCOHOLICO O YONKI"



Díaz-Guerra

Vive feliz tras haberse enfrentado a los traumas del pasado: una agresión sexual, la represión, el miedo a ser él mismo... "Me siento liberado", explica

Fotografía de David González (Araba Press)

cambiara por dentro. Se lo digo y se ríe: «Es verdad que lo preguntáis siempre y a veces es absurdo, pero hay películas como esta que algo te tocan y te hacen reflexionar sobre tu propia vida». P. Vale, en ese caso, voy con ello. ¿Tienes detectado el punto de inflexión en que tu vida cambió? R. Sí, cuando acabé de estudiar Arte Dramático Durante toda mi vida había ido echando cosas a la mochila, problemas terribles que me habían ocurrido en mi infancia y adolescencia y yo había tirado hacia delante sin afrontarlos porque tenía una meta que era ser actor. Cuando empecé a trabajar seguí sintiendo que me faltaba algo y me tuve que poner en manos de especialistas, de psicólogos. Eso me permitió ver la verdad: que estaba mal por una niñez complicada, por una falta de amor, por no saber querer... Fue un punto de inflexión que dura hasta hoy porque sigo con terapia y trabajando cada día para asumir y superar lo que sufrí de pequeño. Si no me hubiese puesto en manos de terapeutas, no sé qué habría sido de mí. P. ¿Te costó dar ese paso?

ernando Tejero (Córdoba, 1967) está

pero saca un rato para hablar por el

odando en Santa Pola con Amenábar

estreno en cines de Historias, un drama

nos permiten a los periodistas sacar el

manual de tópicos y utilizar las

vicisitudes de su personaje, en este caso un hombre

ante un punto de inflexión vital, para preguntar a los

actores por su vida real, como si cada papel les

de episodios y sentimientos, de esos que

R. Me daba miedo, incluso. Me dio un ataque de ansiedad, fui al psiquiatra y me dijo: «Tienes que ir al

#### EL VOLUNTARIOSO EJÉRCITO DIGITAL DE MILEI CONTRA "ZURDOS" Y PEDRO SÁNCHEZ P7

TRÁFICO ILEGAL DE SIMIOS EN EL CONGO: EN LAS TINIEBLAS DE ÁFRICA DONDE SE COME MONO Y GORILA P.7

# CRÓNICA





## "Una familia no puede estar nueve años sosteniendo los gastos de

### un daño ocasionado por quien decide no pagar ni un euro pese a tener tres condenas"

Una sentencia histórica por el récord de indemnización y la tenacidad de unos padres, él informático y ella funcionaria, decididos a llegar hasta el final. A su hijo, que nació sin llanto natural y con daños provocados durante el parto, la justicia le reconoció una discapacidad del 100%, y no el 76% que habían fijado las autoridades sanitarias



P. vino al mundo sin llorar. Su primera batalla, la de mantenerse vivo, le llegó demasiado pronto. Apenas respiraba al nacer, recuerda su padre. Aquello fue una negligencia médica. La obstetra que asistió a su madre en el parto, la treintañera doctora Isabel F. S., le practicó una cesárea cuando el niño ya había sufrido lo indecible. Casi nueve años después, P. está ciego, no habla, no

oye, no reacciona a los estímulos, es incapaz de comer por la boca. Sus padres lo alimentan a través de un botón gástrico que le pusieron al poco de su alumbramiento. También sufre epilepsias de manera frecuente. Las combate con altas dosis de medicación.

Este niño rechoncho y de tez nívea que llega en silla ortopédica al encuentro de sus padres con *Crónica* va arropado casi hasta las cejas. Temen que coja frío, enferme de neumonía y acabe hospitalizado durante varias semanas, algo que suele ocurrirle un par de veces al año. P. es el primer español al que se le reconoció por sentencia una discapacidad del 100%. Fue el 8 de junio de 2021. Las autoridades sanitarias gallegas le habían otorgado el 76%. Sus padres acudieron a la justicia y ganaron.

«Es como un vegetal, por duro que suene», dice el abogado de sus progenitores, Cipriano Castreje. «Por mucho que duela, es así como lo dejaron. Y se ha de pagar por ello. La aseguradora no puede seguir actuando con la mezquindad de la que ha hecho gala hasta ahora».

El partograma —el registro cardiotocográfico que recoge el pulso del feto y las contracciones de la madre— señalaba que en torno a las 20 horas de la tarde del 30 de junio de 2015, la ginecóloga ya debió haber sacado al crío del vientre de su madre. Pero decidió esperar a que el nacimiento se produjera de forma natural.

A las 23 horas ya era una urgencia. Sin embargo, la doctora pensó que todavía podía aguardar más. A las 23.30 horas el riesgo de producir lesiones al feto ya era alto, pero entendió que aún había margen. «El registro era ominoso: o lo sacaban o se morían. No se debió llegar nunca a ese punto con las señalas que ya se habían dado», subraya el letrado. «A las 11.30 de la noche, tú cortas y el niño nace totalmen-

te sano, no hay duda», insiste.

Ni por esas. Sobre la una de la madrugada del 1 de julio, la ginecóloga comenzó con las ventosas para extraer a P. Cerca de la una y media decidió cortar el vientre de la madre. Ya era demasiado tarde. «Pensamos que todo se debía a un intento de ahorro de gastos: la cesárea implica quirófano, anestesista... Creo que todo se resume en dinero», dice el padre del niño.

P. sufrió hipoxia. Su padre, al que no le permitieron acceder al quirófano cuando se optó por la cesárea, vio a través de un cristal cómo le insuflaban oxígeno, hasta que los sanitarios se dieron cuenta de que estaba mirando y corrieron las cortinillas.

El aire no llegaba al cerebro nia los órganos de su hijo. Cuando la ginecóloga salió para hablar con él, le dijo que estuviera tranquilo, que aparentemente no había daños, pero que era mejor trasladarlo desde el hospital privado en el que había nacido, el HMRosaleda de Santiago de Compostela, al Clínico Universitario de la ciudad, de carácter público.

La ambulancia llegó pronto. Tardó «cuatro o cinco minutos», cuenta su padre, informático de profesión. «A esa hora de la noche, sin apenas tráfico, en menos de dos o tres minutos más se pudo haber trasladado al crío al Universitario, que está a un paso del Rosaleda. Todo hubiera sido muy rápido. Pero...»

Pero el protocolo también falló en el HM Rosaleda. Nadie previó que el niño podía sufrir daños irreparables. Se tardó cerca de 40 minutos en habilitar una incubadora en la ambulancia para llevar a cabo el traslado. Cuando el crío llegó al Clínico Universitario de Santiago fue intubado y estabilizado.

Se le practicó una reanimación «profunda». Se le bajó la temperatura corporal a 27 grados para tratar de reducir los daños en el cerebro del recién nacido. Pasó 84 días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Cada noche, uno de sus padres se quedaba a dormir con él. Su única hija por ese entonces se repartía entre las casas de sus abuelos y de sus tías.

«Poco a poco, con el resultado de las distintas pruebas, que siempre eran negativos, nos empezamos a hacer a la idea de que iba a ser un gran dependiente. El tiempo que se dilapidó fue una actuación grosera», explica el padre, que junto a su mujer, que es funcionaria, ha accedido a conceder una entrevista en exclusiva a este suplemento. «La hipoxia produce un envenenamiento del cuerpo. El tiempo que se tardó en el traslado lo pagó el niño. De eso no nos cabe duda».

P. está a punto de cumplir nueve años. Lo hará el próximo 1 de junio. El pasado 19 de abril, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santiago condenó a la aseguradora de su madre, SegurCaixa Adeslas, a indemnizar al crío y a su familia con 5,4 millones de euros más intereses, que a partir del segundo año de vida del menor son del 20%. El fallo obliga a reparar no sólo los daños en la salud del menor, también los estéticos y morales. «Es una persona completamente dependiente que no puede realizar por sí misma ninguna de las actividades más elementales de la vida diaria», dice la juez.

La compañía de seguros todavía no ha consignado un euro en el juzgado. Mientras se escribe este reportaje la canti-



dad ya ha superado los 13 millones de euros.

Cada día que pasa, la cifra se incrementa en 2.900 euros. Es la indemnización más alta de la historia de España. Casi triplica a la anterior, de 2020, que fue de 5,5 millones. También se debió a una mala praxis durante un parto. La sentencia condenó al ginecólogo y a la matrona de un hospital de Valdepeñas (Ciudad Real) por negligencia médica. Los hechos ocurrieron en 2012.

#### EL REPROCHE DE LA JUEZ AL SEGURO

La juez María Paz Filgueira le reprocha a la aseguradora que en estos casi nueve años de vida del crío no le haya indemnizado ni de manera mínima, a pesar de ser consciente de la gravedad de sus lesiones y de que otra sentencia ya reconoció la mala praxis de la obstetra que atendió el parto de la madre de P.

En la página 42 de su sentencia, señala: «La aseguradora conocía de forma directa la situación y diagnóstico del menor de edad ya en fecha de alta de UCI de 22 de septiembre de 2015. En ese momento pudo poner a disposición del representante legal del menor una cantidad representativa de sus dolencias, sin que esto haya tenido lugar (...) La inacción de la entidad demandada no está justificada de forma alguna, máxime si podía acceder al historial médico en cualquier momento».

Para el abogado de los padres de P. ésa «es la clave» del histórico fallo. «Han hecho todo lo posible para que la familia se agote. En otras circunstancias, otros padres hubieran accedido a un acuerdo económico porque los gastos del crío, de abogados, de peritos, son altísimos. Explotan todos los recursos para dilatar el pago y para cansar a los padres. Pero este no era el caso»

El padre de P. sonríe y asiente con la cabeza mientras escucha las palabras de su abogado. «De perdidos al río. En el 80% de los casos la gente se cansa. Te pagan y además te hacen firmar un documento de confidencialidad. Pero en nuestro caso, al tener el apoyo familiar, pudimos tirar hacia delante. No nos tuvimos que endeudar. Teníamos un colchón que no nos generó incertidumbre. Los abuelos ayudaron muchísimo. Lo siguen ha-

El periodista se puso en contacto esta semana con SegurCaixa para tratar de conocer las razones de la aseguradora para no pagar y si tiene previsto recurrir el fallo, posibilidad que deja abierta la juez. No hubo respuesta por su parte.

#### A LA VÍA PENAL PARA TRATAR DE INHABILI-TAR A LA GINECÓLOGA

El juicio por la demanda de indemnización se celebró el año

LAS NOTAS DE **SUABOGADO** 

**SOBRE LA SENTENCIA** El abogado de los padres de P., Cipriano Castreje, tiene 25 años de experiencia en casos similares al de este niño, aunque

quizás ninguno tan grave. El letrado está sumamente satisfecho con el reciente fallo de una juez de Santiago. En la imagen se ven las anotaciones que fue haciendo durante el análisis de la sentencia. Para él, la clave está en la «inacción» de la aseguradora. La califica como «injustificable». FOTOS: ROSA GONZÁLEZ

pasado. Los abogados de SegurCaixa ofrecieron una indemnización de 900.000 euros por los gastos acarreados a la familia de P. durante sus casi nueve años de vida: reformas en la casa, compra de cama y de silla ortopédicas, instalación de rampa de acceso al coche, fisioterapeutas, viajes a consultas de especialistas... Se negaba a pagar intereses des-

de que ocurrió la negligencia, en 2015. Los planteó solo, y como mucho, desde la notificación de la demanda, es decir, siete años menos. Sin embargo, la juez condena a la compañía a abonar intereses desde el día en que se cometió la negligencia médica.

Los letrados de SegurCaixa también sostuvieron, para señalar que la petición del letrado de los demandantes era desorbitada, que la esperanza de vida de un niño como P. era de 17 años.

La juez vuelve a reprochar en su sentencia dicha aseveración al señalar que ese cálculo «carece de una acreditación estricta» al estar basada «en factores totalmente aleatorios y de concurrencia incierta».

«En el juicio nos discutieron hasta la factura del dentista o la de los potitos del niño», comenta el padre de P., que piensa acudir a la vía penal para tratar de inhabilitar a la obstetra que asistió a su mujer en el parto.

El presunto delito cometido por la doctora -el de lesiones muy graves por imprudencia profesional-no prescribe hasta que la víctima cumpla los 18 años de vida. La familia de P. solicitará que sea inhabilitada.

En las próximas semanas, el letrado de los padres de P. enviará una carta a los portavoces de todos los partidos políticos en el Congreso de los Diputados para cambiar la normativa en casos similares. «Una familia no puede estar nueve años sosteniendo

los gastos de un daño ocasionado por quien decide no pagar ni un euro pese a tener tres condenas sobre la mesa», afirma Cipriano Castreje, con 25 años de experiencia en casos judiciales de este tipo. «Algo tiene que cambiar en España para que no se proteja a la víctima y sí al gigante, al asegurador».

El padre de P. sigue trabajando. Es su mujer la que dejó su empleo y se dedicó en cuerpo y alma al niño desde que nació. «Ella está vol-

cada al 100%. Vive por él y para él. Hay que reconocerle ese esfuerzo», dice su ma-

El matrimonio vive en un dúplex junto a sus dos hijas y a P. Una, la mayor, tiene 12 años. La otra, cuatro. Nació al inicio de la pandemia. El parto, por cesárea programada, fue un cúmulo de nervios. Cuando le dijeron al padre de la cría que todo había salido bien, llamó a las abuelas. Las señoras rompieron a llorar.

Desde hace tres años, uno de los padres de P. se queda a dormir cada noche junto al crío en el comedor, que lo han habilitado como si fuera su dormitorio. Como P. ronda ya los 30 kilos de peso, subirlo y bajarlo por la escalera ya no resulta tan sencillo y ágil como cuando era un bebé.

«Son sólo 12 escalones, pero dos veces al día arriba y abajo se acaba pagando en la espalda. Es mucho más cómodo para todos. Con nosotros y sus hermanas está más cómodo, reacciona un poco. Lo hace a nuestra voz y a nuestro cariño. Se ríe en algunos momentos, muy pocos, pero parece que disfruta», cuenta el padre.

Con el dinero que reciban, la pareja tiene previsto comprar una casa más grande si es de varias plantas, tendrá ascensor—. También podrán aumentar las horas de terapia del niño en el centro al que va e incluso pagar una terapeuta para que acusa a su

La indemnización casi triplica la más alta anterior, de 2020: 5,5 millones. También por mala praxis en un parto

Sobre cuándo cobrarán la indemnización, ironiza el padre: "De momento somos ganadores de premios honoríficos"

> residencia. Incluso tienen pensado costearse «lo que se llama un respiro familiar», explican. «Se trata de estar solos unas horas, yo qué sé, ocho o 10, para poder ir a comer o a cenar, para pasear, para disfrutar un poco...». La madre de P. dice: «Hasta ahora lo hemos ganado todo, pero no tenemos nada». Su marido asiente: «De momento sólo somos ganadores de premios honoríficos». @andros\_lozano

# El poderoso 'ejército' digital (desde su propio Rasputín en el 'triángulo de hierro' al @GordoDan\_) con el que Milei lucha contra "los zurdos" y Pedro Sánchez

Es capaz de, durante un solo vuelo, generar hasta 1.000 interacciones en redes sociales: una parte importante de esos tuits eran descalificaciones a Sánchez. Pero Milei no está solo. Su capacidad de repercusión no es por "granjas de trolls". Les contamos quiénes son los 9 tuiteros, unos contratados y otros no, que magnifican sus mensajes para convertirlo en uno de los políticos más influyentes del mundo

#### Sebastián Fest Buenos Aires

«Yo nací en las redes, soy un producto de ellas», admite sin rodeos Javier Milei, protagonista de un mundo de redes sociales y presuntas «granjas de trolls» que lo convierten en rey absoluto de la conversación en Argentina. Todo pasa por lo que haga o diga el presidente. Y en los últimos tiempos su nombre está también omnipresente en muchos otros países, comenzando por España.

Hace 12 meses, los herederos del ex presidente Mauricio Macri estaban destinados a sentarse en el sillón de Rivadavia, el de los presidentes. El gobierno del peronista Alberto Fernández era tan ma-

lo, que el triunfo de la oposición se daba por hecho. Y ganó la oposición, sí, pero no Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, ni Patricia Bullrich, ex ministra. Ganó Milei, y en ese triunfo no fue menor el rol de Fernando Cerimedo, su jefe de estrategia digital y brazo ejecutor de Santiago Caputo, hombre clave para el presidente.

La actividad de Milei hoy en redes no tiene parangón: en el vuelo de regreso de Madrid a Buenos Aires, en la noche del 19 al 20 de mayo, el presidente argentino generó desde el Boeing 757 más de mil interacciones en la red social X e Instagram. Es él el que maneja ambas, no tiene un community manager. Una parte importante de aquellos tuits eran

descalificaciones a Pedro Sán-

chez (y «los zurdos»). En febrero, durante un viaje a Estados Unidos en el que se vio con Donald Trump, Milei pasó ocho de las 48 horas del fin de semana que estuvo allí sumergido en las redes sociales. «Soy un producto de las redes sociales. Yo tengo contacto directo con la gente, mientras los políticos necesitan focus groups y community managers», se jactó recientemente el presidente argentino en una entrevista con Radio Mitre. «Le dedico tiempo a las redes sociales en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y arranco a la noche, en la cena y termino tarde buscando información. En horas en las que la gente no está trabajando»

Adrián Bono, un experto y consultor en desinformación, cree que lo que hace Milei es tan efectivo como peligroso. «A Milei, o a sus asesores, les recomendaría verificar la información antes de compartirla con millones de seguidores. Desde la visita del mandatario argentino a Madrid la semana pasada, lo hemos escuchado decir, o publicar en sus redes, exageraciones, falsedades y medias verdades sobre Pedro Sánchez y el gobierno español que rápidamente son amplificadas por sus influencers, trolls o bots mileístas. Este comportamiento no es nuevo y forma parte de la era de la post verdad: lo que importa no es lo que pasó sino lo que uno siente que pasó. Pero en un momento en que la desinformación es una de los mayores riesgos a los que nos enfrentamos como sociedad, un líder como Milei debería exhibir una mayor responsabilidad a la hora de co-

Cuando escucha lo de las «granjas de trolls» como parte de su estrategia, Milei se molesta. «Eso es falso. Nosotros trabajamos las redes en un formato docente. Hablamos de teoría económica y li-

beralismo, citamos muchos autores, y eso genera gente muy formada. Cuando hacemos actos hay venta de libros, la gente compra libros. Eso hace que muchos de nuestros seguidores sean muy combativos. Nuestras redes son absolutamente inorgánicas. ¿Por qué yo no podría seguir comunicándome con la gente de forma directa? La mayoría de los políticos no puede pisar la calle porque si la gente los reconoce los descuartiza vivos»

cuartiza vivos».

En la oposición hay gente que cree que Milei tiene una adicción a las redes sociales. Lo dijo con claridad Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, el candidato peronista al que Milei derrotó en el balotaje: «Milei es un señor con el corazón lleno de agujeros y el cerebro infartado de odio. Es adicto a los *likes* porque es lo más cercano que tuvo al cariño de quienes lo rodean»

Reynaldo Rivera, director del Centro de Investigaciones de Marketing de la Universidad Austral, lo ve de otra forma. Rivera dijo a TN que buena parte del éxito de Milei pasa por haber entendido a la juventud actual, y menciona a la pandemia como un elemento clave para hablar de una «generación golpeada por la ansiedad y la depresión». El experto destacó a Milei como «alguien que le puso cara a las ideas de los jóvenes de forma más personalizada, ya que ellos querían un líder cercano».

Según Rivera, más de la mitad de los jóvenes argentinos se informan principalmente a través de las redes sociales: Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Milei, que en su perfil de X se presenta como «Economista», y no como presidente, entendió muy bien eso, pero no estuvo solo en esa empresa. Hay muchos más ¿Quiénes rodean al presidente argentino a la hora de desarrollar su abrumadora y exitosa actividad en redes? Van desde uno al que consideran el Rasputín de su Gobierno hasta el llamado Gordo Dan...



**'RASPUTÍN'.** Santiago Caputo: integrante del «triángulo de hierro» jun-

to con Javier y Karina Milei. Es el «Rasputín» del gobierno, un joven hombre del poder que, según «La Nación», «ejerce un rol primordial, aun-

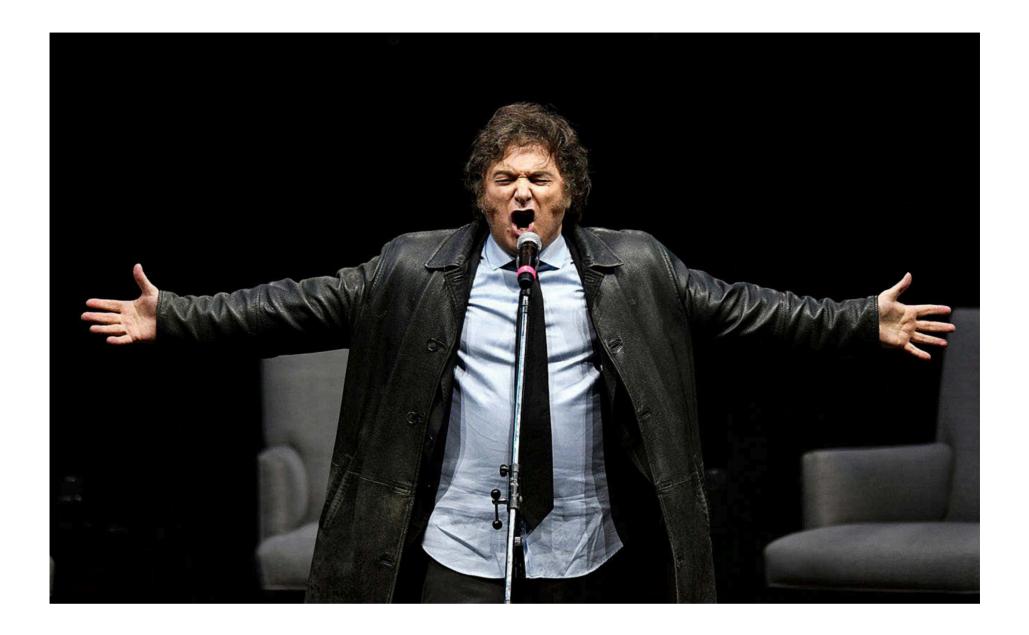

que no tiene una cuenta pública en Twitter y busca cautivar el bajo perfil». Caputo, una de las escasas personas a las que Milei agradeció con nombre y apellido en la noche de las elecciones, comanda las tropas libertarias que instalan la retórica oficial en las redes. Consultor de 38 años, es sobrino del ministro de Economía, Luis Caputo, pero mucho más poderoso que él en el gobierno. Es, junto con Karina Milei, quien tiene la última palabra sobre infinidad de asuntos. Su aura misteriosa no habla con la prensa- y sus tatuajes en cirílico dan pábulo a leyendas de todo tipo. Su mano derecha es Agustín Romo, diputado provincial en Buenos Aires y de gran actividad en las redes.

ELEX DE BOLSO-NARO. Fernando Cerimedo: trabajó con éxito junto a Jair Bolsonaro para ganar la presidencia de Brasil. A fines de 2018, los bolsonaristas celebraron el éxito en la noche de las elecciones cantando «¡facebook, facebook, whatsapp, whatsapp!». Aquel ascenso de la derecha dura en Brasil no hubiera sido posible sin las re-

des sociales. Milei y su entorno más cercano lo sabían, Bullrich, candidata de la coalición de Macri, también.

Fue así que el PRO, el partido de Macri y Bullrich, fichó a Cerimedo para que manejara las catacumbas de la comunicación digital, aquello que no tiene que ver con lo que se muestra oficialmente, sino con todo lo que sucede en un potentísimo segundo plano a partir de lo que se conoce como «granjas de trolls». «Pero un día algo sucedió. Cerimedo nos dejó, se fue ofendido», reveló a EL MUNDO un integrante clave de la campaña de Bullrich. Al poco tiempo se supo que Cerimedo había dado el salto y estaba trabajando con Milei. Aquello fue parte del descenso en pendiente que llevó a Bullrich de ser favorita para la presidencia a terminar tercera y fuera del balotaje de noviembre de 2023. En aquellos fríos días del invierno austral, Milei, cada vez más cercano a la fe judía, se presentó en un acto de esa comunidad en Buenos Aires y recibió gritos de rechazo por parte de varios asistentes. Aquello golpeó al candidato en lo más profundo de su ser. «Cerimedo convenció

a Milei de que el problema que tuvo en ese acto fue una conspiración de Patricia. Desde entonces, Milei la odió», añadió el estrecho colaborador de la candidata en aquella fracasada campaña. Milei confió cada vez más en Cerimedo, a la vez que detestaba cada vez más a Bullrich, a la que calificó de «montonera asesina» y de haber puesto «bombas en jardines de infantes». Luego llegaría la reconciliación, el apoyo de Bullrich para el balotaje y el afecto y admiración que el presidente le destina hoy a «la doctora Bullrich» como ministra de Seguridad. Cerimedo es dueño de «La derecha diario», un medio digital de derechas que se cuenta entre los más combativos a favor de Milei. Hoy no tiene cargo en el gobierno, pero es como si lo tuviera. En Brasil es investigado por la justicia por su actividad en redes en los años del bolsonarismo.

*QJUANDOE. Juan Pablo Carreira*: conocido en la red X
como @JuanDoe,
debía ser el director de comunicación digital de la Casa Rosada, algo que incluso llegó a
anunciarse. Socio de Cerime-

do, su nombramiento nunca se hizo oficial. Según «La Nación», Carreira «se mueve por la Casa de Gobierno y trabaja de acuerdo a la línea que baja Caputo»



Roa: en las redes es @Diego-Mac227. Según un informe hecho por «La Nación», entre abril y mayo, la cuenta de este licenciado en economía de 36 años fue retuiteada por el presidente Milei 654 veces y reci-

EL CHICO DE TIK TOK. Iñaki Gutiérrez: jovencísimo libertario, en la

bió 987 «likes». ¡En apenas dos

campaña electoral estuvo a cargo de la cuenta de TikTok de Milei, una red que el presidente no maneja. Ya en el gobierno, se movía por los pasillos de la Casa Rosada como unjefe de comunicación digital en los hechos. Lo hacía junto a su novia, Eugenia Rolón, otra experta en redes. Un posteo erróneo, con ambos saludando por las fiestas navideñas en la cuenta oficial del Pa-

lacio de gobierno, alejó a Gutiérrez del primer plano. «En realidad nunca tuvo ningún cargo ni era el director de nada, pero es un muy buen chico», dijeron a EL MUNDO altas fuentes del gobierno. Hoy sigue manejando la cuenta de TikTok de Milei, que sigue sintiendo afecto y simpatía por él. Es @inakigutierrez en X.



EL ABOGADO. Alejandro Fargosi, @fargosi es el más «formal» de los faná-

mais de los ranaticos mileístas en redes. Desde su cuenta analiza y comenta la realidad en un tono mucho más clásico, pero no por ello menos efectivo.



**GORDO DAN.** Daniel Parisini: médico de 31 años, su

usuario es @GordoDan\_. Es temido por los altos cargos, ya que ejerce como una suerte de «control de pureza» del *mileísmo*. Hace unas semanas puso en serios problemas al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, por haberle dado un «like» a un senador opositor. En el gobierno lo ven como un contrapoder que limita al periodismo.

No son los únicos, hay muchos más. Así y todo, el principal altavoz en las redes sigue siendo el propio JavierMilei, que con 2,9 millones de seguidores en Twitter y 6,6 millones en Instagram, se siente allí como pez en el agua, se jacta de ser el segundo presidente más popular del mundo. De tanto en tanto, el libertario cuenta con la ayuda de amigos poderosos como Elon Musk, el dueño de X que llamó a invertir en Argentina.



LA 'TRADER'. Ornella Panizza: en redes se la conoce como @ladymar-

ketok. Experta en mercados de capitales, es una «trader» que da consejos sobre inversiones y comenta economía. Milei la recibió al inicio de su mandato en la Casa Rosada.



**'EL PELUCA'.** *To-más Jurado*: conocido como @ElPe-

lucaMilei, tiene más de tres millones de seguidores en TikToky 1,6 en YouTube. Creció exponencialmente desde 2021 difundiendo cortes de declaraciones o entrevistas de Milei para transformarlos en virales. @sebastianfest

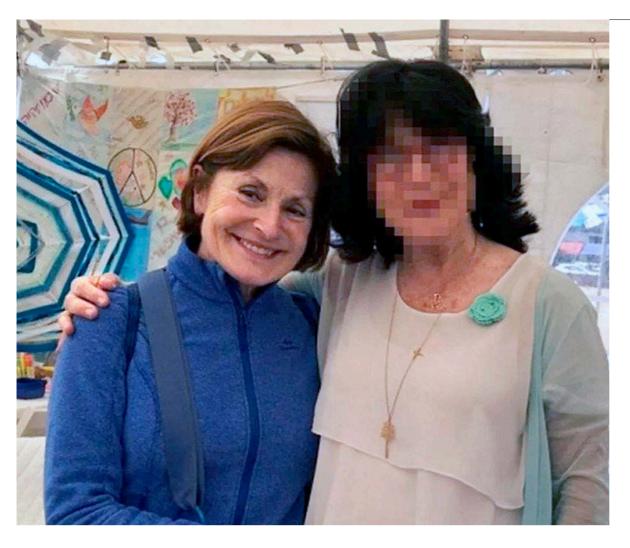

#### **De 4.700** a 6.500 euros para que te peguen un tiro en Afganistán

Esta es no sólo la historia de Araceli, superviviente a una matanza del Estado Islámico. La jubilada viajera del BBK ya está de vuelta en Bilbao. Peor suerte corrieron dos farmacéuticas, madre e hija, asesinadas en el atentado en un mercado afgano. Representan a esa porción de turistas dispuestos a pagar grandes sumas para visitar lugares 'prohibidos'. Se juegan la vida

**Martín** 

La octogenaria Araceli Tamayo vivió «un milagro» —en sus palabras-en Afganistán. Esta exsecretaria del máximo directivo del BBK lucha por su vida en Bilbao tras haber sido tiroteada en el mercado de Bamiyán. En su periplo, todo estaba, supuestamente, bien planificado. Se paga. Los precios para viajar allí oscilan entre 4.700 y 6.500 euros. Tras el atentado, la factura de su curación y el traslado de vuelta en avión medicalizado se contabiliza en cientos de miles. El precio de recibir una bala en territorio talibán

la seguridad, es el mejor momento para visitar Afganistán», asegura Against the Compass (Contra la brújula), compañía que organizó el viaje de Araceli. Su relato no queda así. «A pesar de la crisis humanitaria y económica, por fin ha acabado la guerra en Afganistán y los nuevos gobernantes tratan de construir un gobierno pacífico y legítimo —o al menos lo aparentan— con el objetivo de ser reconocidos por toda la comunidad internacional. Los talibanes ya no realizan atentados terroristas, los secuestros ya son cosa del pasado y los delitos con violencia parecen haberse esfumado de Kabul». ¿Tenían razón?

Sólo en parte. El atentado contra el grupo de Araceli lo ha reivindicado el Estado Islámico. Para ellos los talibanes resultan demasiado blandos.

Resulta, de cualquier modo, demasiado atrevido señalar que «Afganistán es muy seguro en la actualidad, lo llegas a sen-

tir de verdad porque todas las provincias están totalmente abiertas y también porque los afganos que te encuentres por el camino te lo van a repetir todo el rato, que Afganistán ya es seguro por fin».

Lo es aun más cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores español lo tiene en su lista negra. Es uno de los lugares a los que no se debería viajar. Más cuando en este ataque han fallecido tres españoles. Entre ellas, Susana Vilar Bühler y Elena Schröder Vilar, dos farmacéuticas, madre e hija, 65 y 36 años de edad. Dos, cabe recordar, heroínas, pues fueron pioneras en la iniciativa que dotó de desfibriladores las farmacias. Hace una década, salvaron la primera vida con esa medida, a un viajero justamente. Ellas la perderían por balas de terroristas islámicos. Como también, el ingeniero Ramón Bellmás, 72 años, quien había sido responsable de seguridad y medio ambiente en su

**"ES EL MEJOR** 

PARA VISITAR

AFGANISTÁN...'

Así explica Against

organizadora del

viaje de Araceli (de

azul), si resultaba

seguro visitar el país

promocionan: Siria,

Irak, Libia, Eritrea,

controlado por los

talibanes. Otros

destinos que

Somalilandia..

the Compass,

empresa

**MOMENTO** 

Más palabras del promotor: «El Estado Islámico de Jorasán ha llevado a cabo varios

ataques terroristas bajo el régimen talibán, pero todos han sido a pequeña escala y, como he mencionado varias veces, la probabilidad de verse envuelto en un atentado suicida es bajísima». La realidad: el Estado Islámico, precisamente, ha reivindicado esta masacre a «infieles y cristianos

#### **SEIS MASACRADOS**

Eso sí, Contra la Brújula advierte en su guía viajera que «esto no es Tailandia, y que viajar por Afganistán nunca está exento de riesgos». Seis muertos. Aparte de los casos ya citados, tres ciudadanos de Afganistán también fueron asesinados. Los otros heridos son de este país, España -sólo Araceli-, Noruega, Lituania y Australia.

Todos los que eran parte de este tour extremo --- en este caso, con las plazas agotadaspagaron el costoso periplo por uno de los países más peligrosos del planeta: 2.850 euros, sin contar los vuelos internacionales. Sumándolos, en clase turista, la cifra se dispara hasta los 4.500 euros. En el caso de Araceli, como viajera experta, felizmente, optó por un buen seguro, que le cubría la repatriación y gastos sanitarios: 200.000 euros ha costado únicamente el avión medicalizado que la ha trasladado desde Kabul al País Vasco. Mínimo, otros 100 euros más. El visado cuesta entre 100 y 200 euros. Es decir, 4.700 euros por persona para ir a tierras talibanas. Sube a 6.500 euros si se opta por billetes business class, unos 1.520 euros más, y habitación

individual, según el organizador, suma 280 euros adicionales.

Son precios para unos viajes planificados al milímetro, con fixers especializados, como en los viajes periodísticos, con guías en español. Es un negocio redondo. El fundador de Against The Compass, Joan To-

rres, aseguró a Sky News que es testigo preferente del «gran aumento en la demanda» de viajes a Afganistán. «En 2023 realizó tres viajes al país y para 2024 esta cifra se ha duplicado». Puede presumir de agotar plazas. El siguiente viaje, para verano próximo, tiene todos los cupos vendidos.

«Siria e Irak solían ser nuestros grandes vendedores, pero dada la situación en el Medio Oriente, Afganistán podría convertirse pronto en nuestro destino con mayor venta», recalcaba Torres. Cabe señalar que los tres destinos que menciona son desaconsejados por Exteriores. Sobre el primero, señalan desde la cartera del ministro Albares: «Todo el país se considera zona de riesgo, desaconseiándose todo viaie al mismo. Se recomienda que los españoles que residen en Siria abandonen el país».

Del destino donde Araceli recibió los balazos: «Se insta encarecidamente no viajar a Afganistán y, si finalmente se decide hacerlo, extremar las medidas de seguridad y autoprotección y restringir al máximo los desplazamientos y el tránsito por vías públicas. Se recomienda evitar lugares públicos...como mercados, hoteles, pensiones, restaurantes y otros que podrían ser objeto de atentados, tanto indiscriminados como específicamente contra extranjeros...».

Pero, viajeros frecuentes como quien fuera la mano derecha del presidente del BBK, quien ya había recorrido medio mundo - Palestina, Japón y un largo etcétera—antes de pisar Afganistán, quieren ir siempre más lejos. Se buscan experiencias adrenalínicas, únicas. En su recorrido por Palestina, Araceli vivió cómo «los israelíes bombardearon la zona donde estaban instaladas las oficinas de Hamas con las consabidas muertes civiles».

#### LAS GANANCIAS

Ante esa necesidad, hay un negocio enorme que ha sabido explorar y aprovechar Torres. Con 40.000 euros en la mochila fundó su pequeño imperio: sublog de viajes, por el que gana — según su confesión a Niche Pursuits— 5.000 euros al mes y Against the Compass, que solo entre agosto de 2024 y mayo de 2025, suma 30 viajes, donde además de los países mencionados están: Yemen, Mauritania, el estado no reconocido de Somalilandia, Eritrea, Libia y su primer viaje a Venezuela, por entre 1.390 a 4.650 euros, sin vuelos ni visados incluidos. Con lo que duplicaría, mínimo, los resultados que obtiene con su blog.

A sus 82 años, Araceli se recupera en el hospital tras llegar en un Hawker 1000B Elixir. Según apuntan medios vascos, es del mismo tipo que el que llevó al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a Argelia. Su viaje para ver una de las grandes maravillas de la Humanidad ha terminado con pronóstico grave. El último parte médico, a cierre de edición, del Hospital de Basurto: «La paciente se encuentra clínicamente estable dentro de la gravedad del proceso. Ha quedado ingresada a cargo del servicio de anestesia y reanimación. Pronóstico grave y pendiente de evolución». La respuesta talibán: dar clases a sus guías turísticos. @MartinMucha

«Desde el punto de vista de

# En las tinieblas de África donde se come se come mono y gorila

VIAJE AL CORAZÓN DEL TRÁFICO ILEGAL DE GRANDES SIMIOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, UNA JUNGLA DE IMPUNIDAD En este país africano, que acaba de vivir un intento de golpe de Estado, un gigante y próspero comercio de

especies protegidas, especialmente de los grandes simios, se desarrolla ante las narices de unas autoridades que no se atreven a mover un dedo. El reportero arranca su viaje en Kinshasa, la capital, donde encuentra casas de comida con platos de monos y gorilas por entre 50 céntimos y 3 euros. «Aquí tenemos pangolín, gorila, chimpancé, puercoespín, mono, pez...», ofrece la mujer que hace de camarera en una de esas casas. Camino del

Por Fabien Essiane KINSHASA KAHUZI-BIEGA parque nacional Kahuzi-Biega, donde se refugian los últimos 125 gorilas de la RDC, chimpancés y unos pocos orangutanes, encontramos una auténtica jungla de impunidad con contrabandistas, intermediarios y cazadores

pigmeos con los que conversamos y a los que prestamos oídos. De fondo, un negocio de miles de millones en África que hace ricos y cómplices a quienes debieran combatirlo en su origen. El tráfico de grandes simios (y el Congo alberga a tres de las cuatro especies: mono, gorila y orangután) está considerado «el cuarto delito más lucrativo del mundo». Y aquí hay además grupos armados que secuestran animales, especialmente las crías, y los venden en el extranjero por sumas astronómicas

#### **CRÓNICA**

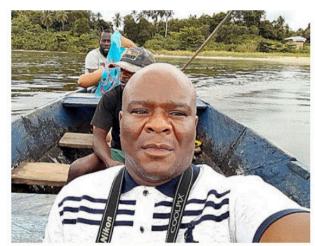

El reportero de Crónica en su viaje hacia los grandes simios.

Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC). Los primeros rayos de sol despiertan la ciudad. Es lunes. En el mercado para animales traídos del monte un grupo de personas busca un sitio para comer, pero les informan de que no encontrarán ningún restaurante. Sólo hay casas particulares que sirven comida, sin nombre alguno que las identifique. Entran a una y, tras pasar el umbral, descubren que en ella se sirve de todo. «Todo» incluye carne de chimpancés y gorilas, los grandes simios protegidos por todas las legislaciones africanas.

La sorpresa de los comensales crea una tensión que se palpa en el ambiente. Ahí venden esa carne de caza prohibida. El reportero de Crónica, testigo de excepción, se ve obligado a hacer las preguntas de manera discreta, sin que sean detectadas por los trabajadores más desconfiados.

Una camarera se acerca a cantar el menú: «Hola señores, aquí tenemos pangolín, pez, gorila, chimpancé, puercoespíny mono». Esta presentación en voz alta confirma la presencia de los queridos simios en las ollas. Al poco tiempo aparecen en los platos. El precio del tráfico de grandes simios en peligro de extinción es complejo: parte de los 50 céntimos a tres euros por unas pequeñas porciones en los platos, a miles de euros por los ejemplares vivos listos para exportar.

Enla mesa de al lado un hombre come mono. La carne está acompañada de cuscús, salsa de tomate y picante. El reportero de Crónica opta por comer pescado con yuca. Días después, el propio periodista será testigo, esta vez en Brazzaville, capital del otro Congo, de un hombre consumiendo un plato diferente de mono. Esta vez era en salsa y lo hacía acompañar de plátano frito. No hay frontera que bloquee el tráfico ilegal y consumo de los grandes simios en esta zona del continente africano. La RDC es uno de los lugares más impresionantes del planeta. Pero su brutal historia colonial, su inestabilidad política y su ambiente de pobreza lo han convertido en un país extremadamente violento. Un conflicto sangriento se desarrolla en la zona Esu/pyrico te del país, donde opera el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) desde hace más de una década.

La crueldad de estos guerrilleros está descrita en los in / byneo ntelegram formes del Consejo de Seguridad de la ONU: «El M23 ha sido cómplice y responsable de infracciones graves del dere cho internacional cometidas contra mujeres y niños en situaciones de conflicto armado en la República Democrática del Congo, como asesinatos, mutilaciones, actos de violencia sexual, secuestros y des-111/12/11 plazamientos forzados. Según informes, investigaciones y testimonios de testigos oculares, el M23 ha llevado a cabo matanzas en masa de civiles y violaciones de mujeres y niños en diversas regiones de la RDC». Y si no les importa la vida humana, menos aún la de los grandes simios hoy en peligro de extinción.

#### NORMAS OSCURAS

En el país se sacrifican y consumen cada año unos 9.000.000 de kilos de carne de animales que viven libres en la naturaleza. Las normas relativas a su comercio son oscuras, porque las especies protegidas se ponen a la venta regularmente sin que las autoridades muevan un solo dedo. Esto explica por qué inquieta tanto la presencia de foráneos en la zona.

Según la persona que acompaña al reportero desde Brazzaville, y que pide permanecer en el anonimato, «cuando los animales se venden de esta forma significa que hay muchos más animales escondidos cerca». Hablamos de chimpancés, gorilas y bonobos (orangutanes apenas quedan). Especies en riesgo de extinción que son capturadas y llevadas a las ciudades en un mercado negro que mueve miles de millones de euros al año y que amenaza la





En el Congo se sacrifican
y consumen cada año unas
9.000 toneladas de carn
de animales salvajes...
Llegar al corazón del
tráfico ilegal requiere
tiempo, dinero y contactos.
También sortear a los
grupos rebeldes armados

existencia misma de los mayores simios del planeta.

El itinerario para investigar la caza y venta de simios para consumo humano tiene una primera parada en Goma, a más de ocho horas de distancia del punto de partida, Brazzaville, aunque en la RDC nuestro viaje arranque en Kinshasa. Requiere circular por un accidentado camino que desemboca en una ciudad que está constantemente amenazada por el M23. Hace apenas unas semanas, el grupo rebeldellegó a las puertas de la población, siendo repelidos a apenas 30 kilómetros del centro de Goma. Tras varias negociaciones, se retiraron a sus bases, situadas en los alrededores de esta rica ciudad minera. Varias fuentes afirman que los rebeldes son apoyados por el gobierno del vecino país Ruanda.

Desde Goma hay que tomar un barco que, tras cuatro horas de trayecto, atraca en la ciudad de Bukavu, que se ha hecho famosa gracias asu parque nacional, el Kahuzi-Biega, nuestro destino final. Se trata de un territorio protegido que brota al este de la RDC Llegar a él requiere tiempo, dinero y contactos. El parque está conformado por una vasta extensión de bosque tropical primario, dominado por dos volcanes extintos de los que recibe el nombre, el Kahuzi y el Biega. La vida silvestre es abundante. Está situado entre 2.100 y 2.400 metros sobre el nivel del mar y en él vive una de las últimas poblaciones de gorilas delas tierras bajas orientales, con alrededor de 125 individuos según el gobierno, la mitad que hace nada.

El parque es uno de los pocos sitios de África subsahariana donde se puede observar la transición de la flora y la fauna conforme se gana altura: presume de tener todos los estadios de vegetación forestal que van desde los 600 hasta los 2.600 metros, desde den-



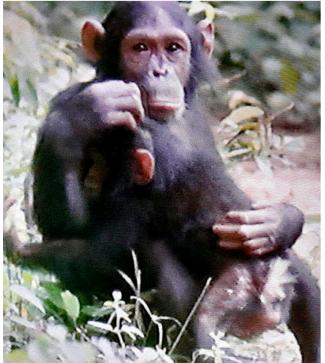



sos bosques húmedos de baja altitud hasta bosques submontanos, montanosy de bambú. En la cima de los montes/volcanes Kahuzi y Biega se ha desarrollado una impresionante vegetación de brezo subalpino que sustenta la planta endémica, el senecio kahuzicus. El parque también alberga formaciones vegetales poco extendidas, como grandes marismas y turberas o bosques pantanosos y ribereños.

#### EL EXTERMINIO

Según un informe del gobierno congoleño, el Parque Nacional Kahuzi-Biega alberga 125 gorilas de tierras bajas, una población en marcado descenso con respecto a los 600 gorilas que se contabilizaban en 1990. La especie ha sido incluida en la lista de especies en peligro de extinción. También hubo más de 90 familias de chimpancés y una veintena de familias de gorilas en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur y Provincia Oriental. Todas ellas han sido masacradas en apenas cinco años.

Durante más de 25 años, esta zona ha servido como punto de reunión a distintos grupos rebeldes armados. Aquí los asesinatos, los robos y las violaciones son habituales.

Tras un largo viaje, hay que hacer noche en una zona donde opera un grupo sospechoso de traficar con grandes simios. Son los conocidos como pigmeos batwa. Uno de ellos acepta hablar con este suplemento de forma anónima. Só-

SIGUE EN **PÁGINA 10** 

#### **CRÓNICA**

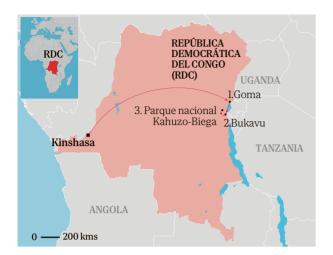

VIENE DE **PÁGINA 9** 

lo da su nombre de pila, Paul.
«Fuimos expulsados de nuestra tierra. Por eso estamos aquí, un buen lugar para vivir. Para el gobierno es un parque, un área protegida... para nosotros, es nuestro pueblo. Siempre que podemos, evitamos matar a grandes simios como los chimpancés y los gorilas. Nos contentamos con la caza menor. Quien digalo contrario nos acusa falsamente», explica al reportero de *Crónica*.

«El gobierno nos pide todos los días que abandonemos el parque, pero no nos ofrece otra alternativa. ¿Cómo quieren que vivamos cuando han destruido nuestro hábitat?», continúa él. «Sin embargo, debo admitir que a veces los bantúes nos piden crías de chimpancé por 10 dólares cada una. Aunque sabemos que los venden por 50.000 o incluso 100.000 dólares. Piensan que somos idiotas. Y aun así, a veces tenemos que matar a las madres de estos bebés. Nos duele, y sufrimos por esta situación. ¿Pero cómo íbamos a sobrevivir si no?», relata Paul. Las dificultades de la vida es la que las ha llevado al extremo de matar simios

Los batwa están en peligro en la República Democrática del Congo. Mientras que los bantúes representan más del 80% de la población, los batwa no alcanzan el 1% y, como minoría, son víctimas de una discriminación generalizada.

El Congo tiene, en superficie, dos veces y media el tamaño de España. Y padece la presencia de numerosos grupos armados muy peligrosos. En cualquier trayecto en busca de grandes simios hay varios puntos de control que sólo se pueden franquear con los debidos guías que intermedien. Así es la vida en el territorio rebelde.

Según los expertos en conservación de la vida salvaje, los chimpancés y los gorilas perderán alrededor del 85% de su territorio en los próximos 30 años. La protección de estas especies amenazadas es, por tanto, una carrera contra el tiempo. Porque, además de la pérdida de su hábitat, los expertos señalan la existencia de grupos armados que secuestran animales y los venden en el extranjero por sumas astronómicas.

#### EL CUARTO DELITO MÁS LUCRATIVO

«El tráfico de simios es el cuarto delito más lucrativo del mundo. Genera entre 20 y 30 mil millones de euros al año. Y la República Democrática del Congo es el único país del mundo que alberga tres de las cuatro especies de grandes simios. Aquí, en la cuenca del Congo [el mismo río que navegó Joseph Conrad y en el que situó su relato En el corazón de las tinieblas], todos los primates están expuestos a este tráfico», revela Missouani Kobanga, un activista congoleño que lucha por la protección de los grandes simios en la RDC e intenta salvarlos cuando son capturados por los traficantes

«El gran simio es el primo más cercano del hombre. Él es tan inteligente como nosotros. Los observamos y ellos también nos observan. Cuando un chimpancé nos ve, se escondey luego nos observa desde la distancia», continúa Missouani Kobanga.

Los científicos han determinado que los humanos comparten el 98,8% de su ADN con los chimpancés. Estos monos organizan sus relaciones sociales de la misma manera que los hombres y son capaces también de comunicarse de formas complejas. Desarrollan profundas amistades e incluso rivalidades. Sienten emociones como los humanos. Y entre ellos hay alegría, empatía, ira y miedo. También destacan en la resolución de problemas.

«Es muy difícil capturar a un mono joven sin que sus padres se opongan. No es imposible, pero es extremadamente raro. La única forma de capturar a uno es matar a sus padres y ahí es donde entra en acción el arma. Es lo que los extermina. Porque los grandes simios siempre viven en familias. Hay que





Un pigmeo:
"El gobierno nos pide que abandonemos el parque nacional, pero no nos ofrece otra alternativa.
Fuimos expulsados de nuestra tierra... A veces los bantúes nos piden crías de chimpancé por 10 dólares"

matar a sus padres para poder secuestrar a un bebé. Es triste. Hay varios niveles de tráfico de vida silvestre. El primer nivel es el del cazador que mata o captura al animal. El segundo nivel es el transportador a los centros urbanos. Y el tercer nivel es el comprador, se le llama traficante», detalla Kobanga. Los vídeos de rescates de monos, frecuentes en todo el África subsahariana, muestran lo difícil y peligroso de las operaciones. Algunas acaban con la liberación de los animales, pero la mayoría de las veces se desencadena la tragedia.

De regreso a Kinshasa, a las afueras de la ciudad, un hombre decide confesar. Es Kamwuina Tesa, un ex traficante. Su última venta consistió en una veintena de crías de chimpancé. Se hacía llamar a sí mismo El cazador furtivo. «No me importaba la edad de las crías. Se las vendí a congoleños que los exportaban a los países del Golfo. Paré porque todos mis compañeros fueron detenidos. Fue lo que me empujó a dejar este negocio», afirma.

En Kinshasa, Minkalu Charles sigue ejerciendo de traficante. Narra sin tapujos cómo funciona el proceso: «Vendo chimpancés en secreto. Cuando hay demanda hago el pedido y me los envían en barco. Puedo comprar uno por 50 dólares y venderlo por 2.500. Este es el precio porque hay que negociar con los aduaneros, a los que corrompo con unos cuantos billetes».

Es raro que se intercepte el tráfico de crías de chimpancé. Sólo unos pocos logran salvarse. Y cuando es así, son llevado al centro de rehabilitación de Louiro, al este de Kinshasa. Allí permanecen en la actualidad una decena de chimpancés y gorilas. Todos fueron acogidos jóvenes, después unos primeros meses de vida traumáticos. El dolor aún se nota en sus rostros. La mayoría vio cómo mataban a sus







madres delante de ellos.

La triste realidad es que proteger a los grandes simios requiere un enfoque que va más allá de los acuerdos, reuniones y tratados internacionales. En la RDC, con todo, parece que ya ha comenzado la carrera para proteger a los grandes simios antes de que sean asesinados por su carne o enviados al extranjero.

Antes de finalizar el viaje en el parque Kahuzi-Biega aparece un grupo de gorilas en total libertad que pueden ser filmados. Impresiona, y emociona, la libertad de sus movimientos. Pero incluso lejos de las garras de los traficantes se encuentran en peligro: su hábitat corre el riesgo de desaparecer. Sobre todo cuando este linda —o se

encuentra de lleno— en territorio rebelde. La cantidad de sufrimiento y muerte que los humanos han infligido a estos grandes simios está más allá de la imaginación. Pero los que los protegen repiten que siempre hay maneras de ayudar. Aún es posible oponerse a la explotación de los grandes simios con fines de entretenimiento y así reducir la demanda. También es posible trabajar para reducir la pobreza y ayudar a las personas a encontrar alternativas a la caza furtiva. Imprescindible es también dedicar más recursos a proteger a los grandes simios en estado salvaje y preservar su hábitat. Todavía hay tiempo para salvarlos, pero no sobra.

@FabienEssiane

#### **CRÓNICA**



#### La desaparición de Esther cuando conoció a 'Dinamita' Montilla, un asesino en serie 'tiktoker'

Y EL MIEDO DE LOS PADRES DE **ELLA: "TEMEMOS QUE NUESTRA** HIJA SEA SU SEXTÃ VÍCTIMA"

A finales de los 80, 'Dinamita' fue condenado a 123 años de cárcel por matar a cuatro personas. Sólo cumplió 28 gracias a la 'doctrina Parot'. En los últimos años se había abierto una cuenta en TikTok para narrar sus viajes por toda España. Acaba de ser detenido y acusado de matar a un joven en 2022. Hay fotos de él con la sevillana Esther Pérez en el verano de 2023. Luego desapareció y al mes él hasta llamó a la madre

Andros

Pepa responde la llamada al enésimo intento del periodista. La mujer se excusa: «Vengo del hospital. He sufrido una su-

bida de tensión muy fuerte. Hablamos mañana, si te parece. A ver si me encuentro mejor. Ya no sé qué creerme acerca de la desaparición de mi hija», le dice al reportero.

Al día siguiente es su mari-

do quien se pone al teléfono. «Mi mujer no se encuentra bien, perdona que ella no pueda hablar contigo», dice cuando se le pregunta por José Jurado Montilla, apodado Dinamita Montilla. Se trata de un asesi-

no en serie con cuatro víctimas mortales en los años 80 y a quien ahora se le ha vuelto a detener, esta vez acusado de matar a un joven en Málaga el verano de 2022.

La hija de este matrimonio sevillano desapareció al año siguiente, en agosto de 2023. Estaba en Gandía (Valencia). Había conocido días antes a Dinamita. «Tememos que nuestra hija sea su sexta víctima», dice su padre. «Pero no queremos hablar más, entiéndenos. Preferimos esperar a ver en qué queda la investigación de la desaparición de Esther».

La Policía Nacional detuvo a José Jurado Montilla el patima. Descubrieron que había una mezcla con los perfiles de dos personas: de David y, probablemente, de su verdugo. En el laboratorio lograron individualizar el cromosoma Y. Les permitió centrarse en la rama paterna del portador de ese perfil genético. Supieron que debía apellidarse Jurado.

Los policías analizaron un árbol genealógico que se remontó hasta 1871. Mientras recorrían todas las ramas, se toparon con un sospechoso, José Jurado Montilla, de 63 años, que vivía entre albergues, a veces al raso, y de forma errante. También les hizo hilar cabos otra cosa: una frase pronuncia-

da 10 años antes de ese presun-

En diciembre de 2013, Di-

namita concedió una entrevis-

ta al periodista Juan Cano en

el diario SUR. Dinamita había

salido días antes de prisión tras

cumplir entre rejas 28 de los 123

años de cárcel por los cuatro

homicidios provocados entre

1985 y 1987. Se había bene-

ficiado de la derogación de la

doctrina Parot, que aplicaba los

beneficios penitenciarios so-

bre la totalidad de la condena,

en lugar de hacerlo sobre ca-

En aquella entrevista, el ho-

da una de las penas.

to quinto crimen.

de 42 años, se movía por la Comunidad Valenciana por ese tiempo. Había pasado por un albergue de Gandía. «Esther... Te estoy llamando y salta el contestador». Pepa recibió la siguiente contestación: «No puedo seguir mintiéndote. Vivo en la calle con dos amigas argentinas. Estoy en la ruina. Me quedo sin móvil».

Aquellos mensajes no le cuadraban a Pepa. A las 17.44 horas de aquel día, le dijo: «Mándame un audio o llamo a la policía». El teléfono de Esther dejó de dar señal. Han pasado nueve meses sin que aparezca la más mínima pista de esta sevillana.

A primeros de septiembre, Pepa recibió una videollamada. Duró apenas unos segundos, tiempo suficiente que le sirvió para ver el rostro de un hombre. Ella llamó de inmediato. Se puso Dinamita. Se presentó como José Jurado Montilla. Le contó que Esther se había quedado sin datos en el móvil y que durante el tiempo que estuvieron juntos insertó su tarjeta en el terminal de él para poder llamar a su familia.

Así justificó tener el número de Pepa. «Al meter la tarjeta, se me ha quedado su agenda y, entre ellos, su contacto, que pone mamá», explicó el desconocido a Pepa, según el relato de ella. «¿Ustedes saben algo de ella?», le preguntó él. La mujer le contó que había presentado una denuncia.

Cuando colgó el teléfono, Pe-

tierras valencianas. Esta es una de las imágenes de ambos que la familia dispone y que demuestra que, al menos durante un tiempo, ambos mantuvieron una relación amistosa. CRÓNICA

> sado jueves 17 de mayo. El arresto se produjo en un bar de Valdebótoa, una pedanía de Badajoz. Agentes de la Policía desplazados desde Málaga entraron al local y se abalanzaron sobre ese cliente enjuto, calvo, que llevaba un rato allí. Aficionado a subir vídeos a TikTok de sus viajes por toda España, los investigadores escudriñaron su perfil en esta red social para dar con sus últimos pasos.

> El domingo 20 pasó a disposición judicial. El juez decidió enviarlo a prisión acusado cometer su quinto crimen de sangre. Se le señalaba como el autor de la muerte violenta de David, un estudiante malagueño asesinado el verano de 2022. Un familiar suyo lo encontró la mañana del 30 de agosto de aquel año. El cadáver presentaba dos tiros en la cabeza. Se halló cerca de una finca de aperos en Los Montes (Málaga). Había ido a recoger algarrobas de las tierras de sus

> La tarde anterior, David se encontró con Dinamita, que estaba armado con una escopeta. Le dio agua y mantuvieron una breve conversación. David se lo contó por mensajes a su padre y a su grupo de amigos. Al chico no le gustó la pinta de aquel individuo. «Está hecho mierda», les relató. Les comentó que ese hombre le había dicho que estaba «cazando zorros, que se estaban comiendo las gallinas».

> Apartir de las ocho de la tarde, el joven ya no volvió a escribir ni a responder mensajes. Su teléfono móvil dejó de dar señal. La Policía se encontraba ante un crimen sin testigos, sin cámaras, que había sucedido en mitad de la nada. Pero logró señalar a Dinamita Montilla gracias a unos restos genéticos hallados en la cremallera de la mochila de la víc-

micida aceptó la autoría de una de aquellas muertes. Corría 1985. Al llegar a casa, su madre le dijo que los zorros habían matado siete gallinas del corral. José cogió la escopeta y se adentró en la sierra para matarlos. Acabó en un paraje a 20 kilómetros de casa. Le sorpren-

dió una fuerte tormenta de verano. Vio un cortijo. Pensó que estaba abandonado. Se refugió allí de la lluvia. Se quedó dormido sobre sacos de algarrobas.

Por la mañana, el dueño lo sorprendió allí. Le acusó de ser quien le estaba robando los aperos en los últimos tiempos. «Cogíla escopeta con la mano derecha, la dirigí hacia él, sin apuntar, y disparé (...) Mi intención sólo era darle matarile a los zorros», le dijo a Sur, el mismo periódico que ha desvelado la nueva detención de José Jurado Montilla y que los investigadores le interrogaron sobre su relación con Esther.

A las 17.07 horas del 23 de agosto de 2023, Pepa le envió varios mensajes a su hija. Esther,

'Dinamita' contactó con la madre de Esther al mes de su desaparición

Le dijo que tenía su número porque le prestó una vez el teléfono a su hija

> pa llamó a su hermana para explicarle lo que le había pasado con ese hombre. Su hermana puso el nombre de Dinamita en Google. Fue entonces cuando conocieron el pasado de este homicida. La Policía le recomendó cortar toda comunicación con él, incluso por TikTok, donde se mensajearon. Ahora *Dinamita* está en la cárcel por cometer, presuntamente, su quinto crimen. Sobre él sobrevuela la sospecha de estar también involucrado en la desaparición de Esther. @andros\_lozano



 $Los \ usuarios \ destacaron \ en \ X \ (antiguo \ Twitter) \ los \ problemas \ sufridos \ por \ el \ retraso \ del \ AVE \ Avril \ S106 \ el \ d\'ia \ de \ su \ debut.$ 

#### "Calcinados en el Ourient Express"

La crónica más sarcástica, que han escrito los propios usuarios, del viaje inaugural del AVE Vigo-Madrid, el plato fuerte del ministro Puente. Un desastre. El tren tuvo que ser remolcado; el segundo día a un convoy le falló una puerta... y el tercer día Renfe también tuvo que devolver el dinero a los pasajeros por el retraso

#### Por Luigi Benedicto Borges

Noventa y cuatro kilómetros. Esa era la distancia que había recorrido el AVE Avril S106, el tren de alta velocidad que une Vigo con Madrid, cuando sufrió un gatillazo histórico en el momento más inoportuno: era el 21 de mayo, el día de su esperado primer viaje comercial después de tres años de espera. Con todo el pasaje vendido y periodistas de 20 medios de comunicación en su interior, las palabras del minis $tro\,de\,Transportes\,y\,Movilidad$ Sostenible, Óscar Puente en su inauguración —«se trata de viajar con la mayor seguridad, la mayor velocidad, y la mayor comodidad posible»—se dieron la vuelta. A 500 metros de la estación de Orense la luz se fue y la maquinaria se paró. El ambiente jocoso que se palpaba entre los 500 pasajeros repartidos en 12 coches tornó en malestar y desesperación.

Algunos usuarios bromeaban con la situación y hacían memes en X (antiguo Twitter). «Achicharrados en el Ourient Express, la historia (inspirada en hechos reales) de supervivencia de un grupo de viajeros que se quedan parados en el AVE más de 2 horas a las afueras de Ourense», escribía uno. «Seguimos esperando (...) No saben si llegará a Zamora», escribía otra. Del asombro se pasó a la crítica: ya molesta-

ban hasta los asientos, que «por su dureza» recordaban más a un avión *low cost* que a un AVE. Pero esa incomodidad pasó a un segundo plano cuando el modelo más avanzado de Talgo, el que ostenta el récord mundial de velocidad en ancho ibérico—360 kilómetros/hora—no arrancaba y tenía que esperar a que llegara un Alvia diésel para remolcarlo.

«Yo recordaba los trenes antiguos que hacían chacachá, chacachá ¡Y este hace lo mismo!», bromeaba Josefa, una veterana viajera que no veía la hora de llegar a a Madrid. Estaba prevista que lo hiciera a las 13:34, pero a esa hora aún no había llegado a Taboadela, un pueblo orensano de 1.500 habitantes cuya modesta estación no dispone de servicios de viajeros desde 2013. Chamartín quedaba a 490 kilómetros. El trayecto, que debía ser de cuatro horas y seis minutos, alcanzó las seis horas. El retraso total fue de 133 minutos.

La entrada del Avril S106 en las estación viguesa de Urzaiz había sido recibida con vítores. Allí, 148 pasajeros se repartieron en 507 asientos, que se ocuparían todos en las siguientes paradas. El tren partió a las 9:29 horas, con apenas un minuto de retraso sobre la hora fijada. Dieciséis minutos después ya estaba en Pontevedra. Alas10:03 horas alcanzó Villagarcía. Su velocidad era de 200 kilómetros por hora y la llegada a Santiago se produjo con tres minutos de adelanto.

Fue el momento de mayor algarabía. Subieron 220 pasajeros, entre estudiantes, ejecutivos y peregrinos que acababan de finalizar el camino de Santiago y se disponían a volver a sus hogares en Alicante, Murcia, Elche, Sevilla...

El AVE abandonaba el denominado Eje Atlántico de Alta Velocidad y se disponía a alcanzar su pico de 300 kilómetros/hora. «Volamos», se escuchó entre el pasaje que no tardó en sufrir un brusco *aterrizaje* cuando ya se tocaba la estación de Ourense. «Debido a un problema técnico nos vemos obligados a realizar esta parada. Disculpen las molestias», se informó por megafonía.

«Yo ya dije que iba a pasar esto antes de que sucediera», explica a Crónica un miembro de la jefatura de pruebas de Renfe con nueve años de experiencia. Ellos se encargan de ensayar con los trenes en los tramos nuevos. Prestan la máxima atención a cada detalle y notifican las posible anomalías al resto de especialistas, que había recibido el aviso de que el Avril S106 presentaba «fallos de fiabilidad». Este modelo lleva dos pantógrafos, mecanismos articulados que transmiten corriente eléctrica desde un cable en catenaria al vehículo. Nada más salir de la estación viguesa falló el primero y, poco después, el segundo.

Este suplemento ha consultado a varios trabajadores de la compañía, pero en ella se ha instaurado una ley del silencio. «No me puedo comprometer, es una situación delicada»; «tengo que pasar desapercibido» o «estoy cabreado con la situación, pero no puedo colaborar» han sido las respuestas.

En Taboadela se tuvo que hacer una maniobra de desen-

ganche del Alvia para que el Avril S106 pudiera continuar su trayecto, lo que provocó retrasos en tres trenes de larga distancia y dos de media. Cuando el Avril pudo valerse por sus propios medios, habían pasado dos horas. «Hemos tenido un poquito de tren de la bruja al quedarnos a oscuras. Todo lo que ha podido salir mal ha salido mal», resumió Angie.

Muchos de los usuarios afectados comenzaron a pedir autobuses que los trasladen a sus ciudades de destino. Sin luz, no se podían cargar ni móviles ni ordenadores. La

comida y bebida de la cafetería estuvo seriamente comprometida y el personal de Renfe, que sirvió agua y patatas fritas gratis a los viajeros, tuvo que pedir ayuda al bar de la estación de Zamora para reponer la mercancía.

La megafonía comunicó a todos los afectados que tuvieran alguna conexión con otro tren se dirigieranal Centro de Servicios al llegar a Madrid. Justo antes de entrar en la capital, la propia megafonía tam-

bién falló. El «próxima estación, Madrid Chamartín Clara Campoamor» fue un susurro.

Al tratarse de un AVE y haber superado los 30 minutos de retraso, los viajeros recibirán el 100 % del precio del billete. Si el retraso es superior a 15 minutos, se les devuelve el 50 %. Y eso mismo pasó al día siguiente, el miércoles 22.

Una incidencia técnica con una puerta provocó que el tren saliera de Vigo con 25 minutos de retraso. Logró acortar algunos minutos durante el camino, pero no lo suficiente. Llegó 18 minutos tarde.

A la tercera tampoco fue la vencida. El jueves 23 uno de los trenes llegó con retraso a Madrid, pero sólo fueron 10 minutos. No hubo que indemnizar. Pero el que salía de Chamartín a las 19.18 horas no tuvo tanta suerte. No lo hizo hasta las 20:13 horas. Los pasajeros tuvieron que esperar 55 minutos apelotonados en un

"Hemos tenido un poquito de tren de la bruja al quedarnos a oscuras. Todo ha salido mal", asegura una viajera

"Yo ya dije que iba a pasar esto antes de que sucediera", señala un miembro de la jefatura de pruebas de Renfe

vestíbulo en obras. Había vuelto a fallar pantógrafo.

Para muchos gallegos, el tren Avril S106 padece tero aire, expresión utilizada para señalar que algo «está gafado». Tiene solución, pero hay recurrir alas meigas. Sólo ellas pueden espantar ese tipo de negatividad, mala suerte y aflicción. @LuigiBBorges



#### Por Luigi Benedicto Borges

En 1521, cuando Hernán Cortés afrontaba la fase final del sitio de Tenochtitlan, que pondría fin a la hegemonía mexica en Mesoamérica y abriría el paso al Virreinato de Nueva España, el extremeño iba de luto. Había muerto alguien a quien consideraba un hermano. Perono era ningún familiar. Tampoco un compañero de armas. Ni había nacido en España. Era Maxixcatzin, uno de los cuatro señores que integró el gobierno de la república de Tlaxcala, enemigos acérrimos de los mexica. «Tlaxcala es el principal pueblo que se une a los españoles. Uno de los poquísimos de la zona que era independiente de los mexicas. Él es quien le hace el gran préstamo de tropas a Cortés. Por cada español había 100 tlaxcaltecas combatiendo. Los mexicas y los tlaxcaltecas eran eternos enemigos, llevaban cerca de dos siglos matandose. Para Maxixcatzin no era una conquista, era una rebelión. Y tiene un valor fundamental en la conquista de México. Era el mayor defensor de Cortés y muere de viruela antes del co menzar la batalla final», explica Diego Rodríguez-Ponga.

Diego es el fundador, junto asu hermano Alfonso, de Póntica, el estudio que ha elaborado *Plus Ultra: Legado*, el primer videojuego que mezcla la historia con la exploración no lineal y la acción bidimensional, donde brillan los personajes «olvidados» de la historia, caso de Matxicatzin; Juan Garrido, el primer conquistador negro, o María de Estrada, una soldado española

# El conquistador negro, la brava María con armadura y el luto de Cortés por un príncipe tlaxcalteca en Tenochtitlán

Los personajes más olvidados de la conquista de México, y de vital importancia para Hernán Cortés, 'reviven' con protagonismo en un innovador videojuego obra de dos hermanos nacidos uno en España y el otro en México

con un arrojo y valentía destacada por los cronistas.

«Nos gusta sacar personalidades importantes que mucha gente desconoce. Y han sido olvidados porque tanto a la leyenda negra como a la rosa no les interesan», explica. Curiosamente, Alfonso, que estudió historia y finanzas, nació en México, y Diego, que cursó comunicación audiovisual, en España. «Somos hermanos de

la misma madre y el mismo padre pero de distinta nacionalidad. Cosas que pasan a veces», bromea Diego.

Plus Utra: Legado cuenta cómo la embarcación del gallego Don Juan naufraga mientras navega en el Caribe con el objetivo de apresar a Cortés, cuya lealtad a la Corona está en duda, así como la idoneidad de sus planes de expansión por el Nuevo Mundo. Don

Juan se embarca en un intrépido viaje hasta Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. En la búsqueda explorará ciudades, valles, volcanes... Mientras se desarrolla la acción, el jugador adquiere habilidades y gana el acceso a otras secciones del mapa mientras conoce a personajes que le ayudarán en la misión... y otros que tratarán de impedir su avance.

El juego mezcla lo histórico con la acción bidimensional de perspectiva lateral no lineal (conocida como *metroidvania*, palabra compuesta a partir de las sagas *Metroid* y *Castlevania*). El estilo artístico recuerda a la línea clara del mejor cómic europeo e utiliza una técnica gráfica de 3D aplanando en 2D que da la sensación de

que se ha dibujado fotograma a fotograma. Los diálogos y la información se dan en bocadillos con los que se puede interactuar e incluso romper. Todo ello con gran rigor histórico y el escrupuloso respeto a las culturas representadas y a la variedad étnica de la Mesoamérica del momento. Cuenta con una traducción revisada al náhuatl, la len-

gua precolombina más hablada del continente y la nativa de muchos de los personajes que aparecen en la aventura.

Juan Garrido, clave para el devenir del protagonista del juego, nació en África, fue esclavizado siendo un niño en el Congo, se convirtió al cristianismo en el seno de una familia noble de Lisboa y, tras cruzar el Atlántico como hombre libre, se convirtió en un notable militar español, participando en la conquista de Cuba y del imperio azteca junto a Cortés. También se considera que fue el primer hombre de raza negra que pisó lo que hoy es Estados Unidos, ya que participó en las expedición de Juan Ponce de León a Florida. «Si quieres hacer una visión de leyenda negra, de que los españoles "fueron a América a esclavizar indios porque eran racistas", que uno de los que fue allí y era mano derecha del jefe fuera negro les rompe el relato. Pero si quieres hacer una leyenda rosa de "menos mal que fueron los europeos para llevarle la civilización a los in-



Cortés y María de Estrada en el Lienzo de Tlaxcala.

dios", que aparezca un africano por ahí le rompe el relato. Al final, si te quieres acercar a lo que realmente ocurrió te tienes que alejar de esos dos mitos, que lo único a lo que te conducen es a una visión ñoña y enfrentada de la historia a un lado y otro del Atlántico y dentro de la propia América». GaJuan Garrido aparece, junto a Cortés y la Malinche, en el Códice Azcatitlán, elaborado en México en el siglo XVI.
BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA

rrido aparece destacado en el Códice Azcatitlán, elaborado en México en el siglo XVI y que hoy se guarda en la Biblioteca Nacional de Francia.

#### **NAUFRAGIO Y GUERRA**

María de Estrada es otro de los personajes que recuperan su pulso histórico en el juego. De Estrada se sumó al grupo de soldados de Cortés cuando tenía ya cerca de 40 años. Famosa por sus hazañas de guerra, hay evidencias de que previamente pasó varios años como náufraga entre los nativos de Cuba. «Con una espada y una rodela en las manos hizo hechos maravillosos, y se entraba por los enemigos con tanto coraje y ánimo, como si fuera uno de los más valientes hombres del mundo (...). Y fueron tantas las maravillas y cosas que hizo, que puso en espanto y asombro a cuantos la miraban», escribió de ella Fray Juan de Torquemada. «Si tu quieres vender la idea de que esos españoles valientes y viriles asustaban a los indios, cosa que es falsa, la presencia de una mujer que decide voluntariamente luchar en la guerra y que encima es la amiga del jefe y pasa a ser una mujer importante en la Nueva España también se te cae», destaca Diego, al que le llama «mucho la atención» que «una mujer y un hombre de raza negra hayan sido los principales silenciados de esta historia, no tanto desde la historiografía desde un punto académico como de la grandes producciones au-

diovisuales». Eljuego, cuyo primer trailer fue presentado el 16 de mayo en las jornadas sobre *La construc*ción de la Hispanidad en el siglo XXI de la Universidad San Pablo CEU, afronta ahora una etapa de micromecenazgo en Kickstarter y saldrá para PC y Nintendo Switch con el objetivo de entretener, pero también de «lograr el entendi-

miento» entre culturas. «Si hace 500 años las historias de amor fueron posibles cuando ni siquiera nos conocíamos, y cruzar el Atlántico era un mes en barco con altas posibilidades de morir, ¿cómo no va a ser posible hoy ese entendimiento y ese amor mutuo?», se pregunta Diego. *@LuigiBBorges* 

#### **CRÓNICA**



# La cárcel 'inhumana' del capitán que liberó a Leopoldo López

#### (Y EL LAMENTO DESDE MADRID DE SU MUJER Y SUS HIJOS)

Cuarenta y cinco presos políticos militares y civiles, la mayoría por el desembarco de

'Gedeón', han sido trasladados al "campo de concentración" del Rodeo 1. Desde dentro de la nueva siniestra prisión la voz del capitán es clara: "Nos están matando"

Daniel Lozano

«Nos están matando. Dile a mi hermana Fátima que denuncie, que no deje de hacerlo, porque nos están matando».

El capitán Antonio Sequea, de 42 años, aprovechó el corte de suministro eléctrico que se produjo hace unos días en el Rodeo 1, cárcel de máxima seguridad adaptada por el chavismo cerca de Caracas para los rebeldes más duros. Tan inhumana es que ha convertido a la siniestra Helicoide en un lugar más confortable.

Vigilado durante todo el día, el militar que rescató a Leopoldo López el 30 de abril de 2019 pudo denunciar a su interlocutor las condiciones infrahumanas que sufren. Un año después de aquella rebelión cívica-militar que dio la vuelta al mundo y cuyo fracaso provocó el refugio precipitado de López en la embajada de España en Caracas y la huida del capitán rebelde, Sequea comandó el desembarco en playas venezolanas, la famosa *Operación Gedeón*.

Entre los muertos de aquella aventura kamikaze se encontraba uno de sus primos. Y entre los supervivientes, nombres conocidos como el de Josnars Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, a quien el chavismo dejó morir en sus mazmorras en un caso análogo al del opositor ruso Eugeny Navalni. O Luke Denman y Airan Berry, los dos mercenarios estadounidenses, como les bautizó el régimen bolivariano, intercambiados en diciembre pasado por el famoso magnate colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro que había sido extraditado desde Cabo Verde a una cárcel de Florida.

Todos ellos sufrieron torturas, denunciadas ante los jueces. Pero, más allá de su nariz rota y otras lesiones, seguramente lo que más dolió al capitán Sequea fue la captura de su propio cuñado, el estudiante hispanovenezolano Fernando Noya. Este joven de 32 años, admirador del capitán, es hermano de Verónica Noya, la mujer de Sequea, quien junto a sus tres niños viven hoy en Madrid, lejos de las garras del poder bolivariano. Ambos poseen nacionalidad española, la sangre gallega corre por sus venas.

A Noya le persigue el mismo destino que a los otros presos españoles, cuatro mujeres y dos

hombres. Entre ellas Rocío San Miguel, personaje emblemático de la sociedad civil venezolana encarcelada por una conspiración en la que sólo creen las mentes más delirantes del oficialismo.

«No me pienso quedar callada», dice Verónica Noya a *Crónica* desde su nuevo hogar en Madrid. «Las celdas son de 2x2, no tienen colchones, en las mismas letrinas donde hacen sus necesidades se duchan, les dan dos o tres

vasos de agua al día. Hace muchísimo calor, esas celdas son un horno. No permiten que les hagamos llegar ni comida ni agua ni sábanas. Les han rapado las cabezas, no tienen libros ni nada. Sólo les dejan tener una biblia. Antonio y Fernando han bajado de peso, pasan 23 horas metidos en la celda. Ahora les han dejado a los dos tener una foto de los niños», añade Noya.

Reconoce que detendría el tiempo para volver la vida atrás sobre unos hechos, sobre la heroicidad de los dos hombres y su «rebeldía libertaria», dispuestos a sacrificarse por su país.

La nueva odisea del capitán Sequea y el estudiante hispanovenezolano Noya comenzó el 4 de abril. Agentes chavistas les sacaron de sus celdas del Helicoide, junto a 23 personas más, para llevarles a un lugar desconocido. «A varios (incluidos Sequea y Noya) les colocaron electricidad y les apuntaron con un fusil en la boca. Me informan que el motivo fue la protesta frente a la pretensión de dejarles sin visita por un mes», de-



Sequera con uno de sus hijos. ÁLBUM FAMILIAR

nunció el fiscal Zair Mundaray, exiliado hoy en Colombia.

Días después algunos recibieron las primeras visitas. El protocolo ya les anunciaba que las cosas iban a peor: tanto a los presos como a los visitantes les ponen una capucha negra y tapabocas para conducirles por una serie de pasillos. Los guardias, como si fueran la nueva Inquisición revolucionaria, tam-

bién ocultan sus rostros. Un cristal les divide, la conversación es a través de los teléfonos intervenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

«Mi hermano trabajó en la Dgcim y el Sebin hasta que decidió dar un paso en contra del sistema, lo que nos ha costado la persecución a toda la familia. Nuestro padre murió en el exilio llorando por regresar a su país», constata Fátima Sequea, otra de las luchadoras de esta historia. La hermana de Antonio es abogada, actualmente en Colombia, donde también tu-

El capitán Antonio Sequea (en el centro) capitaneó la 'operación Gedeón', por la que se pudo rescatar de una prisión al opositor Leopoldo López, el 30 de abril de 2019.

> vo que asistir a sus otros dos hermanos militares, capturados en principio por orden del gobierno colombiano.

> La familia Sequea (14 personas contando con los niños) huyó de la persecución chavista. Les quitaron vehículos, les arrebataron sus hogares, les saquearon... Un destino maldito que se decidió en la madrugada del 30 de abril, cuando el capitán Antonio Sequea liberó a Leopoldo López de su prisión domiciliaria, incluso le arrancó el dispositivo eléctrico de su tobillo.

«No les dejan dormir por las noches, golpean las celdas cada 5 ó 10 minutos. Están debilitados y ojerosos, plagados de picaduras (en plena epidemia de dengue). Sólo tienen derecho a ver el sol tres veces por semana. Sufren escabiosis (sarna). Para mí es una forma de exterminio, un plan para acabar con el organismo del preso», se queja Fátima Sequea, quien tam-

bién ha tenido que luchar contra el «sicariato mediático» que asegura se ha montado contra su hermano.

«Antonio es un patriota. Su único delito es querer liberar Venezuela, lo apostó todo para ello», concluye Fátima, convencida de que han trasladado al Rodeo 1 a los más duros de la lucha contra el chavismo —como al capitán Juan Carlos Caguaripano, otro de los torturados allí—para convertir esa cár-

cel en «un campo de concentración disfrazado para ocultar las violaciones de los derechos humanos».

Esta semana se han conocido 29 sentencias por el *Caso Gedeón*, de entre 30 y 21 años, además de la confiscación de todos sus bienes. Sequea ya carga con dos sentencias de 30 años por el desembarco y por liberar a Leopoldo López.

#### **CRÓNICA**



EL DATO QUE FALTABA

#### Rafa 'Roland' Nadal y su 24 veces resucitador

(JUNTOS EN LA BATALLA FINAL DE PARÍS)



¡Ángel! ¡Ángel! Rafa Nadal grita a la tribuna el nombre de su médico de cabecera. Ángel Ruiz Cotorro no es sólo un doctor, es su principal aliado en las batallas contra las lesiones. Es el Madrid Open 2024 y el partido contra su oponente no está ni mucho menos encarrilado. Una espectadora acababa de desmayarse y Rafa, siendo como es, pensó en ayudar. Su mente le dirigió inmediatamente hacia el hombre que le había resucitado tantas veces. Rápido fue hacia él. Cuando Ángel Ruiz Corroto se disponía a acudir en auxilio de la mujer, ya los sanitarios habían llegado. Pero ese grito que calló la pista central de la Caja Mágica significaba tanto...

Desde la adolescencia, Rafa confía en Cotorro. Estuvo con él cuando le diagnosticaron el síndrome de Müller Weis. Le ayudó a paliar el dolor crónico. Fue su primera resurrección. Era apenas un tenista prodigioso, no el portento que en el futuro ganaría 22 grand slams, 14 de ellos en la Philippe-Chatrier de Roland Garros. Sólo un año después de ser diagnosticado, en 2005, venció por primera vez.

A recuperar su salud y salir airoso le ayudaron unas plantilas especiales, su particular resistencia y el auxilio de su doctor. Dos palabras le acompañarían esos años: dolor y calambres. Fueron cinco meses de baja. Antes, en 2003 y 2004, una fisura en el codo derecho y una fractura en su pie izquierdo le sacaron del circuito por el mismo tiempo.

Hay otra escena en los campos. Es la euforia. Año 2012, Rafa grita, salta, vibra. A su lado, está su médico. Hay pocas imágenes de tanta alegría juntos. Omnipresente en sus torneos. Es su séptimo triunfo en París. Otra vez había superado el sufrimiento en sus rodillas que, en 2010, le había tenido mes y medio de baja. Entre 2008 y 2009, tendinitis en ambas articulaciones, ya le habían hecho parar por cuatro meses. Era el triunfo de la medicina, que volvería pronto a tener otro reto: rotura del tendón

rotuliano izquierdo. Ocho meses de baja. Volvió a ganar. Y ganar. Y volver a ganar. Se le hizo un tratamiento de plasma con factores de crecimiento.

Entre 2014 y 2018, acumuló más penurias. Las dos muñecas, una lesión abdominal y un pinchazo en el psoas ilíaco hicieron que en ese periodo acumulara ocho meses sin competir. Su parte médico seguía creciendo porque las rodillas no le dejaban en paz. Pasó por una artroscopia en el tobillo. Pero no dejaba de competir. Un año después, más gloria. Otra Copa Davis para España. En las Olimpiadas de Río 2016, el oro en dobles.

En esta última década, Cotorro tampoco ha parado. El drama ha sido crónico. Por el Müller-Weiss, una fisura de costilla y una rotura abdominal, entre 2021 y 2022, le llevaron al límite con casi nueve meses de baja intermitentes. Pero Rafa Roland Garros Nadal pudo ganar su décimo cuarto título en tierras galas. Le durmieron el nervio peroneo profundo, superficial y tibial, como publicó en portada este suplemento tras la victoria: Dando pie al rey Nadal, 12 de junio de 2022.

El año pasado una lesión en el psoas ilíaco le hizo plantearse la retirada. Un detallado informe de El Gráfico hizo la sumatoria de su calvario: 24 lesiones en 21 años... En noviembre, junto a Cotorro, anunció que volvería. Lo ha hecho. A su ritmo. Ahora, espera competir en su competición fetiche y quizá en otras olimpiadas. Lo va a intentar todo. Bajo la batuta de su dream team particular. Aparte del médico, su asesor Benito Pérez Barbadillo. Y Carlos Costa, su manager, y Carlos Moyá, su entrenador. Y, por supuesto, Rafa Maymó, su fisioterapeuta. Todos unidos para vencer al dolor. @MartinMucha

#### **EL**MUNDO

#### EL CORREO DE BURGOS 4



Domingo 26 de Mayo de 2024. Número: 8.904. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# El HUBU y el Río Hortega encabezan un proyecto nacional sobre intoxicaciones

• Epitox es una base de datos estatal que busca «identificar las causas más frecuentes de ingreso en Urgencias» • Son las únicas unidades de Toxicología de la Comunidad y están «siempre alerta a novedades» • Preocupan el Fentanilo o el cloretilo

Las Unidades de Toxicología de Urgencias del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y del Río Ortega de Valladolid participan en el programa estatal de Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones Agudas en los Servicios de Urgencias (Epitox) que ha puesto en marcha la Fundación Española de Toxicología Clínica. Se trata de crear un registro epidemiológico de los casos atendidos para poner nombre a las principales causas de intoxicación aguda que llegan a los servicios de Urgencias hospitalarias. El primer paso para definir estrategias de intervención para revertir una situación crítica pasa por identificar el origen. Desde el 28 de febrero de este año 35 hospitales identifican las causas de intoxicación que atienden. En Castilla y León participan las dos unidades operativas, la de Burgos y la de Valladolid. Pág. 2



#### LA NOCHE BLANCA DE BURGOS SIGUE EN EXPANSIÓN

El principal inconveniente de la Noche Blanca de Burgos es elegir. A mucha gente le encantaría desdoblarse para disfrutar de dos o más actividades simultáneas. Y con razón, ya que esa propuesta cultural

amplía cada año su oferta y los burgaleses no lo tuvieron nada fácil ayer con cerca de 200 actividades programadas desde primera hora de la tarde hasta las 3 de la madrugada.

Páginas 4 y 5

RAÚL DE LA HOZ | PORTAVOZ DEL PP EN CORTES Y CANDIDATO A LAS EUROPEAS

#### «La desesperación del PSOE enrarece el ambiente, todavía tiene que asumir su rol»

«El gobierno español es un freno al desarrollo de Castilla y León»

«Pactaré con quien sea para beneficiar a la comunidad, sea VOX o el PSOE» Págs.10 y 11



#### Los catadores populares eligen en Aranda los 24 mejores vinos de los Premios Envero

ARANDA

La vigésimo quinta edición de los Premios Envero ya ha seleccionado a sus 21 finalistas de los 258 vinos a concurso. La *Master of Wine* Almudena Alberca anunciólos vinos con mayor puntuación tras una cata en la que participaron más de un millar de personas en el recinto ferial de Aranda.

Página 7

Las Clarisas de Belorado abrieron los ojos al cisma en el confinamiento

Pág. 8

#### **PROVINCIA**



Sentimiento serrano para honrar a la Virgen de Revenga en su popular romería

Página 6

# El HUBU y el Río Hortega encabezan un proyecto nacional sobre intoxicación

- Epitox es una base de datos estatal que busca «identificar las causas más frecuentes de ingreso en Urgencias»
- Las unidades de Toxicología están «siempre alerta a novedades» Preocupa el Fentanilo o el cloretilo

#### MARTA CASADO BURGOS

Las Unidades de Toxicología de Urgencias del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y del Río Ortega de Valladolid participan en el programa estatal de Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones Agudas en los Servicios de Urgencias (Epitox) que ha puesto en marcha la Fundación Española de Toxicología Clínica. Se trata de crear un registro epidemiológico de los casos atendidos para poner nombre a las principales causas de intoxicación aguda que llegan a los servicios de Urgencias hospitalarias. El primer paso para definir estrategias de intervención para revertir una situación crítica pasa por identificar el origen.

Desde el 28 de febrero de este año 35 hospitales identifican las causas de intoxicación que atienden. En Castilla y León participan las dos unidades operativas, la de Burgos y la de Valladolid, con el especialista Francisco Callado como investigador principal y coordinador del grupo en Burgos y con Beatriz Martín Pérez en Valladolid cuya unidad de Toxicología dirige Antonio Dueñas. «Registramos todas las intoxicaciones que entran por Urgencias, para cuantificar absolutamente todas y nos servirá para hacer un estudio epidemiológico e identificar las más comunes», señala el coordinador de Toxicología en Urgencias del HUBU, Francisco Callado.

El estudio está promovido por la Fundación Española de Toxicología Clínica (FETOC) y coordinado a nivel nacional por Ana Ferrer del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, August Supervia i Caparros de la Unidad de Toxicología del Hospital del MarParc de Salut MAR de Barcelona y Fracisca Córdoba del grupo de toxicología del servicio de urgencias del



Eliander Cubillo (i), Monika D'Oliveira, Lorena Pérez, Francisco Callado, Pedro Zapata y Alejandro López, de la Unidad de Toxicología del HUBU. T. ALONSO

complejo Universitario Hospitalario Mosies Broggi en Barcelona.

#### DOS GRUPOS EN LA REGIÓN

Los grupos de trabajo de Toxicología, existen siete en toda España, trabajan en red para identificar todo tipo de causas de ingreso en urgencias por intoxicaciones de todo tipo. «Estamos siempre alerta a cualquier cosa que escuchamos o vemos en revistas médicas o medios generalistas que pueden tener su eco aquí». Son conscientes que lo que llega a ciudades más grandes como Madrid o Barcelona «acabará llegando a nuestro box de Urgencias tarde o temprano».

En su momento, se preocuparon por las informaciones sobre sumisión química. Se revisan referencias sobre productos, intervenciones o antídotos en publicaciones científicas y médicas para establecer un sistema claro de indicios e intervención. «La sumisión química no pasó nada pero hay que es-

tar preparados y es el mismo procedimiento que seguimos con otras cuestiones como el Fentanilo, del que ya ha habido casos en Barcelona o Madrid, o el cloretilo que se ha visto en la Feria de Abril de Sevilla», aclara Callado.

La Unidad de Toxicología del HU-BU, creada hace siete años, está en un proceso de relevo generacional y «lo estamos potenciando con un equipo de siete médicos todos con formación especifica en toxicología y en actualización constante y queremos añadir también a la enfermería y médicos en formación», señala Francisco Callado.

De hecho los grupos del hospital universitario de Burgos y el Río Ortega vallisoletano colaboran en la instrucción de futuros médicos especializados en este ámbito y el propio Callado ha sido profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid en sobre esta especialidad. El grupo está dirigido por el doctor Callado y forma-

do por los médicos de Urgencias Alejandro López, Eliander Cubillo, Monika D'Oliveira, Lorena Pérez, Pedro Zapata y Verónica Castro. «Es un grupo revitalizado y estamos trabajando en protocolos de intervención y estudios clínicos».

Ultiman la publicación de un protocolo por mordeduras de víboras que, después, implantarán en hospitales de Castilla y León. Colaboran en la elaboración de estudios clínicos de intoxicaciones por litio o digoxina (tratamiento para el latido cardíaco irregular) y colaboran con la FETOC en las recopilaciones por intoxicaciones de productos químicos que se envían al Ministerio de Sanidad para publicar sus estudios anuales al respecto.

#### MÚLTIPLES INTOXICACIONES

Son tantas las causas de intoxicación y varios los antídotos a aplicar que en 2019 la unidad de Toxicología y el servicio de Farmacia Hospitalaria del HUBU publicaron una Guía de Antídotos en Urgencias porque

«cuando vienen los pacientes si están inconscientes no sabemos muy bien porqué se han puesto así y vas a estabilizar al paciente, y según los resultados de las analíticas vas descartando y definiendo qué hacer, como va a evolucionar o si hay antídoto», explica Alejandro López.

Contar con una guía de este tipo que registra síntomas, que identifican la intoxicación, antídoto, posología y efectos adversos ayuda a actuar con rapidez. El mismo efecto que se persigue con el estudio nacional Epitox: identificar y actuar lo más rápido posible para salvar vidas.

En cuanto a los casos de intoxicaciones agudas que llegan a Urgencias se pueden englobar en tres grandes grupos de atención sanitaria. Pueden ser farmacológicos, ya sea por un fin autolítico o por una sobredosificación, por exposición a productos químicos, por la ingesta de setas venenosas o la mordedura de víbora en la que el grupo de Burgos es de referencia para el conjunto de España.





Raúl de la Hoz, Dolors Montserrat y Alejandro Vázquez, ayer, en la terraza del Fórum Evolución. SANTI OTERO

# El PP busca ser «fuerte» en Europa para frenar los «ataques» del PSOE al campo

Dolors Montserrat asegura que «Burgos, Castilla y León y España se juegan muchísimo» mientras pone el foco en la «criminalización» del sector agrario, el vino o la automoción

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Se avecina una campaña de gran confrontación política de cara a las elecciones europeas del 9 de junio y el Partido Popular ya pisa a fondo el acelerador. Con el ambiente caldeado de antemano, la cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, ha cargado duramente ayer desde Burgos contra su principal rival en las urnas, la socialista Teresa Ribera. Y lo hizo criticando su gestión al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico poniendo de relieve una serie de medidas que, a su juicio, han

perjudicado gravemente a Castilla y León.

«Un Partido Popular fuerte en Europa frenará los ataques del PSOE, de Ribera y de Sánchez a la España rural», subrayaba Montserrat después de señalar, entre otras cosas, que la candidata socialista no ha hecho «absolutamente nada» por combatir la despoblación mientras su partido «protege al lobo y desprotege al ganadero». Asimismo, denunció el trato que sufren los profesionales del campo. En su opinión, se les presenta «como si fueran los culpables del cambio climático».

Sin salir del campo, también aseguró que el PP rebajará la «burocracia asfixiante» porque «los agricultores y ganaderos no son una gestoría», amén de incidir en la «lucha contra la competencia desleal» que ejercen los productores de terceros países.

La criminalización a la que aludió la eurodiputada 'popular' también se extiende al sector vitivinícola. Sobre todo cuando «Ribera y Sánchez pretendían poner etiquetas diciendo que el vino era cancerígeno». Unas etiquetas, «las mismas que en los paquetes de tabaco», que hubiesen supuesto la «ruina». En definitiva, una

«locura» que el PP logró «frenar» en el Parlamento Europeo.

Consciente de que la automoción es un sector de gran peso en Burgos y en el conjunto de la Comunidad, Montserrat tampoco desaprovechó la ocasión de prometer mayor laxitud frente a la prohibición de vender vehículos con motores de combustión a partir de 2035. Partidaria de su convivencia con los «combustibles sintéticos» porque ambos «son compatibles con el medio ambiente», advirtió además sobre la falta de ayudas para comprar coches eléctricos y la escasez de postes de recarga en todo el país.

Cómo no, los 'populares' piensan jugar la baza de la amnistía hasta el final de la campaña. Según Montserrat, en estas elecciones «se vota el peso que tiene España en Europa» y apostar por el PSOE supondría «defender a Puigdemont y a una infame Ley de Amnistía que nos

#### «La infame Ley de Amnistía nos hace desiguales a todos los españoles»

#### «Los ciudadanos están cansados de tanto político de ego agigantado»

hace desiguales a todos los españoles». Y sobre posibles pactos con la ultraderecha, apostilló que «lo más extremo que hay en Europa es vender la gobernabilidad de los españoles a un prófugo de la Justicia». Dicho esto, sentenció que «Burgos, Castilla y León y España se juegan muchísimo» y que PP es «el partido más europeísta de Europa» porque gobierna «desde la centralidad».

#### «PREJUICIOS IDEOLÓGICOS»

A bordo del barco capitaneado por Montserrat viaja el portavoz del Partido Popular en las Cortes autonómicas, Raúl de la Hoz. Convencido de que la elección de su compañera como cabeza de lista fue un «absoluto acierto» porque los españoles están «cansados de tanto político de ego agigantado», afronta el reto con «ilusión por defender los intereses de Castilla y León».

Al igual que su compañera de partido, De la Hoz quiso alzar la voz contra Ribera acusándola de anteponer sus «prejuicios ideológicos» al bienestar del medio rural. No solo cuando «prohibió la caza del lobo» o «arremetió contra los remolacheros», sino también fomentando un «ecologismo radical y de moqueta» aunque «no ha pisado el suelo de Castilla y León». Finalmente, pidió el voto para los suyos dada la «necesidad» de «acabar con esta situación de desgraciado desgobierno».



Colectivo Inesperado realizó cinco pases de El secreto' en la sala capitular del monasterio de San Juan. SANTI OTERO

#### La Noche Blanca sigue creciendo

Burgos vuelve a exhibir músculo como enclave cultural de referencia con cerca de 200 propuestas para todos los públicos en diferentes puntos de la ciudad

D. S. M. BURGOS

El principal inconveniente de la Noche Blanca de Burgos es elegir. A mucha gente le encantaría desdoblarse para disfrutar de dos o más actividades simultáneas. Y con razón, ya que esa propuesta cultural amplía cada año su oferta y los burgaleses no lo tuvieron nada fácil ayer con cerca de 200 actividades programadas desde primera hora de la tarde hasta las 3 de la madrugada.

Algo grande, más bien mágico, se avecinaba en la plaza de Santa Teresa desde por la mañana. El montaje y primeras pruebas de *Galileo*, espectáculo estrella de la Noche Blanca a cargo de la compañía francesa Deux Ex Machina, atrajo la curiosidad de todo aquel que transitaba por el paseo de la Sierra de Atapuerca. No era para menos. La colosal infraestructura y el hecho de ver a sus artistas a tantos metros de altura impresionaba. Estaba claro, y así se demostró a partir de las 23 horas, que

su inclusión en la programación fue todo un acierto.

Los más pequeños de la casa se lo pasaron en grande en las inmediaciones del Museo de la Evolución Humana (MEH) de la mano de Innovarte, que ofreció cuatro alternativas de ocio y aprendizaje para toda la familia. Por su parte, la Biblioteca Pública de la plaza de San Juan recibió con los brazos abiertos

Los más pequeños se lo pasaron en grande en el paseo Sierra de Atapuerca

La música se nutrió de un amplio abanico de bandas locales



Grotèsque en acción. ÓSCAR CORCUERA

al mago Oski, quien deslumbró al público tanto adulto como infantil.

¿Qué sería de la Noche Blanca sin música? Perdería buena parte de su esencia, sin lugar a dudas. Y qué mejor manera de reivindicar el talento de Burgos dentro de este campo que a través de su propia escena en enclaves emblemáticos de la ciudad como el paseo del Espolón, el parque del Doctor Vara, las escalinatas del CAB, el paseo del Empecinado o el parque de San Agustín, que a falta de mes y pico para el Zurbarán se centró en el rock y el metal de la mano de Lobocordero, Antecessor y Sexma. Por otros escenarios desfilaron, además, bandas y compositores como El Nido, Ana Maes, Memocracia, Claudia Halley, Coke de Green Silly Parrots, Pure, Old Viejo, Cowabunga o Winter Boy.

Tampoco podía faltar una de las señas de identidad de esta gran fiesta cultural: el *videomapping*. Con tres grandes lienzos en la Catedral, el Arco de Santa María y el Teatro Principal; Burgos volvió a poner de manifiesto ante miles de personas su inmenso e increíble patrimonio artístico.

De todo hubo, como siempre, para todos los públicos. Y más que nunca, tal y como viene siendo la tónica habitual de una Noche Blanca cada vez más multitudinaria gracias, en gran parte este año, a la buena temperatura.

#### LA NOCHE BLANCA

#### BURGOS



'Alegorías y fantasías', de Cristino Díez y Ángel Herraiz. SANTI OTERO



El coro de la Hermandad de Veteranos, en el palacio de Capitanía. SANTI OTERO



Yoga aéreo a cargo del Ballet Contemporáneo de Burgos. SANTI OTERO



Modelado de madera con motosierra de la mano de Ikusgarri frente el MEH. ÓSCAR CORCUERA



Pintura en vivo y en directo con la Catedral de Burgos como indiscutible protagonista. ÓSCAR CORCUERA



La procesión con la imagen de la Virgen de Revenga fue llevada a hombros alrededor de la ermita. FOTOS: RAQUEL FERNÁNDEZ

#### Sentimiento serrano por la Virgen de Revenga

Cientos de personas se acercaron ayer hasta el Comunero de Revenga, perteneciente a los pueblos de Quintanar, Regumiel y Canicosa de la Sierra, para vivir una de las romerías con más años de historia

#### RAQUEL FERNÁNDEZ REVENGA

El sentimiento serrano afloró ayer en una de las celebraciones más multitudinarias de las que se viven a lo largo del año en la comarca de Pinares: la romería en honor a la Virgen de Revenga, donde vecinos de todos los pueblos de esta zona de la provincia, -también de la parte soriana-, no dudaron en acudir a una edición más de esta fiesta que supone la unión de toda una comarca y que, además, es la primera de todas las festividades estivales.

Con la gran afluencia que se esperaba, y con buen tiempo acompañando, el Comunero de Revenga, ubicado entre los pueblos de Quintanar, Regumiel y Canicosa de la Sierra, se volvió a llenar de chiringuitos de feria y de atracciones para todos los públicos, de música, de buen ambiente y también de trajes tradicionales de serrana, poniendo el colorido característico a esta cita festiva que es una de las más antiguas de toda Castilla con más de 500 años de historia.

La jornada comenzó a las doce del mediodía, con el tradicional y siempre emotivo saludo de cruces y pendones de los tres pueblos condueños, «un momento lleno de respeto en el que nos saludamos Regumiel, Canicosa y Quintanar, nos damos la bienvenida a uno de los días más esperados del año para todos los serranos», señaló José Luis Vázquez, alcalde de Regumiel de la Sierra, pueblo encargado este año de la organización festiva.

Tras el saludo se procedió a dar comienzo a la procesión con la imagen de la Virgen de Revenga llevada a hombros alrededor de la ermita que

es también un momento que se vive con los sentimientos a flor de piel, en el que se demuestra la gran devoción que los serranos y serranas sienten por esta Virgen. Este recorrido contó con la compañía de la banda Clave de Sol, de la localidad de Quintanar,

arropando con su música a la Virgen.

La celebración de la misa en la ermita es el acto central de la jornada y ayer, como era de esperar, se vivió de forma multitudinaria. A su finalización, concierto de la banda de música de Quintanar en el interior de la ermita. La tarde dio paso a celebraciones, reuniones de amigos y buen ambiente para culminar con orquesta, siendo el primer año que se realiza verbena en esta festividad para poner la guinda a la jornada.



La jornada comenzó con el tradicional y emotivo saludo de cruces y pendones.



Trajes tradicionales de serrana en esta cita de más de 500 años de historia.

## Los catadores populares eligen los 24 mejores vinos de los Premios Envero

Un jurado experto catará los vinos seleccionados este sábado y decidirá a quienes otorga los premios anuales / Ambiente de fiesta en el Envero Fest en Aranda

L. V. BURGOS

La vigésimo quinta edición de los Premios Envero ya ha seleccionado a sus 21 finalistas de los 258 vinos que participaron. La Master of Wine Almudena Alberca, quien es la presidenta de la cata en esta edición y la única mujer en España con este título, ha anunciado los vinos con mayor puntuación tras una cata en la que participaron más de un millar de personas en el recinto ferial de Aranda de Duero.

Con el lema los 'Mil siempre aciertan' el concurso de los Premios Envero da voz al consumidor final con una cata técnica de vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero dirigida al público general, lo que le añade un carácter singular a este evento.

Durante la jornada de la mañana de ayer sábado, 1.040 personas cataron los 258 vinos presentados. De esta cata resultaron finalistas 24 vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero, distribuidos en siete categorías. En la categoría de vinos rosados y claretes, destacan Piripintado, Monte Pinadillo rosado de lágrima y Claro de Morozan. Para los vinos rosados y



 $Los\ asistentes\ a\ la\ multitudinaria\ cata\ a\ ciegas\ celebrada\ en\ el\ recinto\ ferial\ brindan\ antes\ de\ comenzar.\ L.\ V.$ 

claretes con envejecimiento en madera o crianza posterior, Traslascuestas, Elalba de Emilio Moro y Lara O fueron los seleccionados.

Entre los vinos tintos jóvenes sin envejecimiento de la añada 2023, los finalistas son Tudanca, Torremorón y Valsotillo. En la categoría de vinos tintos jóvenes roble, Jaros, Doble R5 Meses y 912 de Altitud 9 meses obtuvieron las mejores puntuaciones. Diego Rivera, Pinea y López Cristobal La Colorada se destacaron en la categoría

de vinos tintos Crianza. Por otro lado, Raíz de Guzmán Reserva, Martín Berdugo Reserva y Carrequemada fueron los finalistas en la categoría de vinos tintos Reserva o Gran Reserva.

Por su parte, los vinos blancos

jóvenes más destacados fueron Valsotillo, López Cristobal Albillo Mayor y Feliz, mientras que Monasterio de San Miguel 1940, Feliz con Pieles Skins y Sensia se destacaron en la categoría de vinos blancos con envejecimiento en madera o crianza posterior.

El próximo 6 de junio, el Museo Sacro de Aranda de Duero acogerá una gala en la que se realizará una cata final a ciegas dirigida por la *Master of Wine* Almudena Alberca que será la que determine los ganadores de los Premios Envero en su 25° aniversario entre los seleccionados ayer por los catadores reunidos en el recinto ferial de Aranda.

Además, en el trancurso de esta gala que pondrá el colofón a los premios Envero se entregará el Premio de Honor al Consejo Regulador de Ribera del Duero.

Durante la tarde de ayer sábado, el Parque de la Isla de Aranda de Duero fue el escenario del festival EnveroFest, un evento que destaca por su música folk y vino en formato de festival que ha logrado convertirse en el 'bar' de España con más referencias de vino de la Denominación de Origen Ribera del Duero, con un total de 54 etiquetas.

Los conciertos en directo comenzaron a las 19:00 con la música de Mayalde, seguidos por la actuación de Chambao a las 20:30. El festival se clausuró con el concierto de El Meister a las 22:30, cerrando una jornada de música y vino de Ribera en un ambiente multitudinario en el parque arandino.

#### MÁS SALUD. MÁS VIDA. MÁS BURGOS

#### **ESPECIALIDADES**

- + Instituto Oftalmológico
- + Unidad de la mujer- Ginecología
- **+** Unidad Médico Estética
- + Medicina Reproductiva Vida Recoletas
- + Diagnóstico por la imagen
- + 4 Quirófanos

C/Antonio Machado, 9 09004 Burgos







#### Las clarisas de Belorado explican que su cisma empezó en la pandemia

Con la prohibición de procesionar los sacramentos, las hermanas se preguntaron «qué estaba pasando, tanto fuera de la Iglesia como sobre todo dentro de ella»

**VIERNES 31 DE MAYO** 

18 ª Gala Ecofrikis

19.30 h. Salón Plaza España, Burgos

J. Carlos Díez. Catedrático de Prehistoria

Fun. Atapuerca, Paleolítico Vivo, Tribus del

**Sala Círculo Solidario.** Pza. España, Burgos L-V: 12.00-14.00 h y 17.00-21.00 h. S.1: 10-14 h

Paleotaller "Sov Picapiedra"

Sala Círculo Solidario. Pza. España, Burgos Turnos de 10.00 a 11.30 h y de 12.00 a 13.30 h

Iber, UBU, Cronos S.C., Sanpedrosánchez,

**DEL 31 MAYO AL 14 JUNIO** 

Expo "L@s Picapiedra"

SÁBADO 1 DE JUNIO

Alfonso Díez, duo Ortiz v Vázquez

de la Prehistoria

#### BURGOS

Las monjas clarisas del Monasterio de Santa Clara de Belorado situaron el inicio de su cisma con la Iglesia en la prohibición de esta de procesionar los sacramentos en marzo de 2020, con motivo del Covid-19. Así lo trasladaron en un comunicado a través de las redes sociales, que acompañan de una manifiesto católico de 70 páginas.

Así, recordaron que el año 2020

supuso un «momento de preguntas, choques, contradicciones...», principalmente cuando en marzo de aquel año se decretaron medidas excepcionales en todo el mundo, guiadas por los organismos internacionales. Aquellas «medidas extremas», explican, «en el caso de España nunca llegaron a prohibir la asistencia a los sacramentos». No obstante, ante los «supuestos graves peligros para la salud, sur-

gió de la Conferencia Episcopal la prohibición de asistir a los templos y a los enfermos en sus domicilios».

Verdaderamente doloroso fue escuchar a los supuestos pastores explicar que los sacramentos no eran necesarios, que cuando pasase el peligro ya se podría hacer», criticaron, según informó Ical.

En este sentido, consideraron que la Iglesia «dejaba de hacer lo que siempre había hecho y abandonaba el cuidado de la vida eterna, por el supuesto cuidado de la vida temporal». Lamentaron que el propio papa Francisco «mostró cómo la imagen que en anteriores pandemias había sido sacada en procesión, quedaba inmóvil en el Vaticano».

«Ante estos hechos, ante este cambio de rumbo, las hermanas no podíamos más que preguntarnos qué estaba pasando, tanto fuera de la iglesia, como dentro, sobre todo dentro de ella. Preguntas, investigación, estudio, oración... Poco a poco, algunas de esas preguntas fueron obteniendo respuestas...», se despidieron las monjas, en un texto que acompañan de una imagen de Santa Clara rechazando a los sarracenos con el Cuerpo de Cristo.

#### RUPTURA CON LA IGLESIA

A falta de una intervención oficial de las clarisas de Belorado, una de sus últimas apariciones en público se dio a conocer a través de Pía Unión de San Pablo Apóstol, la organización que dirige el excomulgado Pablo de Rojas Sánchez-Franco, quien se hace pasar por obispo y ofició una ceremonia el pasado 13 de mayo en la capilla del Monasterio de Santa Clara de Belorado con su ayudante José Ceacero.

Con el canto en latín del Te Deum se percibió la presencia de las monjas clarisas, inmersas en una celebración «por haber abrazado, la comunidad de Clarisas de dicho monasterio, la Fe Católica, abjurado de los errores de la iglesia conciliar, y someterse a (sic) mencionado Obispo Católico», según recoge Ical.

Con las imágenes compartidas ayer en el perfil de Instagram de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, las clarisas de Belorado reflejaron que mantienen su postura de ruptura con la Iglesia Católica para situarse bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, pese a que en un principio se desvincularon de su organización.

Así, sin preocuparles la amenaza de excomunión que se cierne sobre ellas y lejos de recoger el guante lanzado por distintas instituciones, desde la propia orden a la que pertenecen, hasta la Santa Sede, pasando por el Arzobispado de Burgos y la Conferencia Episcopal, las religiosas del cenobio beliforado explican en el Manifiesto Católico difundido la pasada semana cómo todos los papas posteriores a Pío XII y el Concilio Vaticano II son considerados como usurpadores de la Cátedra de Pedro.





#### de la Prehistoria

#### MAYO Y JUNIO



www.ecofrikis.es  $\mathfrak{G} \times \mathfrak{O}$  ecofrikis@fundacionoxigeno.org 947 256 752



Fundación iberCaja



Fundación Círculo Burgos

#### El PSOE carga contra el PP por arrebararles la alcaldía de Carcedo por intereses particulares y no del pueblo

La moción de censura colocó de alcalde al candidato del PP con el apoyo de Cs

#### BURG

El secretario de Política Municipal del PSOE de Burgos y diputado provincial, Javier Lezcano, acusa a la dirección del Partido Popular de «anteponer el interés partidista al general», por la moción de censura con la que desbancó, con el apoyo del concejal de Ciudadanos, al equipo de gobierno socialista de Carcedo de Burgos este miércoles para desginar alcalde a Eloy García.

Según sostiene en un comunicado recogido por Ical, las causas de esta operación son «ajenas al funcionamiento del Ayuntamiento», dada la «buena gestión» del equipo saliente y «obedecen exclusivamente al anhelo del PP de hacerse con la gobernabilidad del Consistorio a toda costa y sin pensar en los vecinos». Asimismo, los concejales del PSOE desmienten los motivos que esgrimieron los 'populares' en el texto de la moción de censura, como el «deterioro de la situación política», el «desgobierno municipal y

la falta de concreción» para la realización de un proyecto de municipio viable y de futuro. El ya exalcalde socialista Rodrigo Fernández apuntó que «gracias a la gestión del anterior regidor, José Luis Antón, en Carcedo de Burgos hay bastante dinero en las arcas municipales» y añade, «en la actualidad se han acometido o se están acometiendo obras por un importe superior al millón y medio de euros».

Como Lezcano, el exregidor asegura que la moción se ha gestado «desde fuera de la localidad, en centros de decisión ajenos a la voluntad de los vecinos» y recuerda que en las pasadas elecciones municipales, la lista más votada fue la del PSOE, con 129 votos. Fernández cuestiona además si el Partido Popular «consultó a todos los integrantes de la lista con la que concurrió a los citados comicios y si detrás de esta operación se encuentran razones como «el protagonismo personal y motivos económicos».

#### **CASTILLA Y LEÓN**

# Aumentan las agresiones en las cárceles a funcionarios de prisiones

La cárcel de Dueñas acapara casi la mitad de los ataques en los presidios de Castilla y León, donde el año pasado se alcanzó la cifra récord de 57, un 26,6% que en 2022

#### VALLADOLID

Las agresiones a funcionarios de prisiones en la cárceles de Castilla y León continúan subiendo y el pasado año se alcanzó la cifra récord de 57, un 26,6% más que en 2022, de las que treinta terminaron con lesiones de los trabajadores. Este incremento fue superior al registrado en el conjunto del país, donde se contabilizaron 511 incidentes, lo que supone una subida del 10,6%.

La prisión de La Moraleja, en Dueñas (Palencia), es el centro penitenciario con una mayor conflictividad en Castilla y León al contabilizar 20 agresiones, por delante de la cárcel de Mansilla de las Mulas (León), donde se contabilizaron diez, una más que en Topas (Sa-

Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en respuesta a una pregunta del senador zamorano del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo sobre las agresiones a los funcionarios de prisiones a la que ha tenido acceso Ical, en el centro penitenciario de Torredondo (Segovia) se registraron el pasado año siete agresiones, cinco en Brieva (Ávila), tres en Burgos, dos en Valladolid y una en la cárcel de Soria, informó Ical.

Además, con estas veinte agresiones, de las 13 acabaron con lesiones de los trabajadores, la cárcel de Dueñas se coloca como la tercera con más incidentes en el conjunto de España, tras un incremento del 25 por ciento respecto a 2022, cuando se contabilizaron 16 ataques. No obstante, en función del número de la población reclusa, Dueñas se sitúa en segunda posición con una tasa de 22,4 solo superada por la cárcel de Zuera (Zaragoza)

Para el responsable de Instituciones Penitenciaras del sindicato CSIF en Castilla y León, Francisco Herrero, trabajador de Topas, la principal razón de este incremento de la agresiones es el intento por «humanizar» las cárceles y el «buenismo» que se está instalando en las relaciones entre funcionarios y reos, así como la imposición de sanciones más laxas a los internos que incumplen el régimen disciplina-

En este sentido, Herrero argumenta que para «reconducir» la situación, para que los trabajadores dejen de convertirse en «víctimas» y para que las cifras de agresiones desciendan a un nivel «razonable», es necesario recuperar el «orden y el control» en la prisiones, algo que pasa por dotar al funcionario de las herramientas adecuadas y por recuperar la autoridad que ha venido perdiendo. «Dentro de ese clima de buenismo que se ha instalado, parece que se le quiere facilitar la vida al reo para enfrentarle contra el funcionario», denunció.

El responsable de CSIF también demanda un cambio legislativo para que los funcionarios tenga la consideración de agentes de la autoridad, además como un refuerzo en las plantillas. Aunque Herrero reconoce que en los últimos años se está recuperando el déficit en las relaciones de puestos de trabajo, aun se está lejos de alcanzar una ratio aceptable. En el caso de Castilla y León el sindicato cifra en 700 las plazas sin cubrir.

Por último, cabe recordar que el pasado mes abril el Partido Popular utilizó su mayoría absoluta en el Senado para asegurar que se tome en consideración la proposición de ley que dota a los funcionarios de prisiones de la consideración de agentes de autoridad, propuesta que fue apoyada por todas las formaciones menos EH Bildu.



Romería en Burgohondo a la que asistió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. ICAL

#### Mañueco ensalza la colaboración para «servicios públicos de primer nivel»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ensalzó la colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales para poder prestar «servicios públicos de primer nivel» a los habitantes de los municipios de la Comunidad, generando un modelo de desarrollo que genere riqueza, empleo y contribuya a fijar población. Así, comprometió el apoyo de su gobierno al cuidado y la conservación de la naturaleza, pero también a las actividades económicas, como el turismo en los pueblos.

Como un «municipalista convencido», Mañueco participó ayer en los actos conmemorativos en honor a laVirgen María Auxiliadora de la localidad abulense de Burgohondo. Durante su intervención, ejemplificó el esfuerzo de los habitantes del municipio centrado en construir «un modelo de futuro y oportunidades», y recordó el apoyo del Ejecutivo autonómico en obras como el nuevo centro de salud de la localidad, la cesión

del antiguo edificio para albergar el centro de día para personas mayores y la nueva depuradora, que entrará en funcionamiento próximamente, informó Ical.

Por otro lado, el presidente de la Junta aprovechó su visita a esta tradicional romería del mes de mayo para realizar un reconocimiento a las personas que viven en el campo. «Yo creo que es algo muy importante y que me acojáis hoy aquí como un romero más, para mí es desde luego un honor y una responsabilidad en esta tradicional romería de mayo», expresó Mañueco, al tiempo que felicitó a la ciudad de Burgohondo por desarrollar una labor «muy importante» no solo en este «bello municipio por la naturaleza que os rodea, sino por la actividad intensa que de-

«Sois quienes dais vida a nuestro medio rural con la actividad primaria y sabemos que necesitáis libertad», continuó, solicitando «las mismas condiciones que los productos que vienen de fuera de la Unión Europea para producir en igualdad», añadió en su intervención.

Igualmente, Fernández Mañueco ensalzó también el entorno natural que rodea la localidad abulense y para felicitar a sus habitantes por la «actividad intensa» que desarrollan, con eventos como la feria del libro, del ganado o su campus de verano, como también destacó su riqueza ambiental y sus parajes naturales.

Por último, consideró a Burgohondo como un «referente turístico» gracias a sus parajes y su riqueza ambiental, pero también un «lujo» como desarrollo rural, producción ganadera, buena gastronomía y buen trato a la gente, una idea que reflejó en su Libro de Honor de su Ayuntamiento. Posteriormente, visitó la localidad de Navaluenga, donde recorrió el puente medieval y playa fluvial.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo autonómico reconoció expresamente, la labor que realiza el Ayuntamiento de Burgohondo, para potenciar el gran atractivo de la localidad, su actividad económica y su marco natural.

#### Los egresados de la IE Universidad de Segovia, los que más cobran

VALLADOLID

Los egresados y graduados de la institución privada IE University de Segovia lideran la comparativa de universidades de España en cuanto a la base media de cotización a la Seguridad Social, con 36.830 euros, muy por encima del conjunto del Sistema Universitario Español, que está fijado en 29.559 euros.

En el lado contrario, están las universidades públicas de Burgos (UBU) y la de León (ULE) que ocupan los últimos puestos de una clasificación que analiza 70 instituciones. No en vano, la universidad burgalesa se sitúa en el número 61, con un sueldo bruto de 27.342 euros, mientras que la leonesa, en el puesto 57, se queda en 27.575 euros. Por su parte, las universidades de Salamanca (Usal) y Valladolid (UVa) rondan los 30.000 euros, tras alcanzar los puestos 31 y 40, respectivamente, informa Ical.

Los datos provienen del estudio U-Ránking 'Análisis de la inserción laboral de los universitarios' de la Fundación BBVA.

#### PSOE pide a la Junta estudiar los centros educativos de León

VALLADOLID

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes una iniciativa que reclama que la Junta invierta en mejoras de los centros educativos de León, «tras la situación de abandono que sufren buena parte de ellos por la apuesta de la Junta por la enseñanza concertada»

Así lo recoge la proposición socialista en la que se apunta que la Junta «ha descuidado las infraestructuras de los centros públicos que, en ocasiones, ha comprometido el bienestar y la seguridad del alumnado». Añaden que la Junta «siempre ha echado balones fuera» pretendiendo derivar el problema hacia las administraciones locales. «Sin embargo, la renovación de las infraestructuras educativas es una competencia exclusiva de la Junta», remarcan a Ical.

La PNL pide el apoyo en las Cortes para que el Ejecutivo autonómico elabore «urgentemente» un estudio exhaustivo del estado de los edificios de la capi-



#### CASTILLA Y LEÓN LA CAMPAÑA DEL 9-J

LA ENTREVISTA

PORTAVOZ DEL PP EN CORTES Y CANDIDATO A LAS EUROPEAS. Atesora un cuarto de siglo de experiencia política en Castilla y León que llevará con él a Bruselas para afrontar con «ilusión y ganas» una nueva etapa en el Parlamento Europeo para defender los intereses de la Comunidad

#### «La desesperación del PSOE enrarece el ambiente, todavía tiene que asumir su rol»

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Las Cortes de Castilla y León no guardan secretos para él pero, con 25 años como procurador, Raúl de la Hoz (Palencia, 1973) dejará atrás la política autonómica para formar parte, si las urnas no dan la sorpresa y se lo impiden, del Parlamento Europeo. Un paso que afronta con «humildad» y para «aprender» antes de cumplir con su objetivo de «defender los intereses de la Comunidad». Sigue los pasos de quienes ya ejercen como representantes de Castilla y León en Europa, aunque se marca el reto de trabajar en beneficio de su tierra porque, defiende, hay quienes no lo han hecho.

Pregunta. Tras 25 años como procurador en las Cortes de Castilla y León afronta sus últimas semanas en el Parlamento autonómico. ¿A qué se debe esta decisión de cambiar las Cortes

Respuesta. Las decisiones en política nunca son estrictamente personales salvo la de irse. Sencillamente surgió una oportunidad porque Alfonso Fernández Mañueco tenía la voluntad de que la comunidad autónoma de Castilla y León tuviera una presencia fuerte en Europa y lo que hizo fue pensar en mí como la persona idónea o con mejores características, digámoslo así, para ocupar esa alta responsabilidad. Acepté, la verdades que con muchísima ilusión, con muchas ganas y sabiendo que ante mí tengo un reto complejo pero altamente importante. Ha llegado al memento de dejar de ver a Europa como esa institución que está ahí, que da fondos europeos y que dicta normas que a veces están alejadas de nuestros intereses e intentar hacer posible que las decisiones que se adopten en Europa sean adaptadas a las necesidades, a las demandas ya los problemas de los ciudadanos de Castilla y León.

P. ¿Le llama directamente Mañueco a usted o es a través de la dirección

R. Hemos dicho la primera parte. La segunda parte que también agradezco es que después quien hace la lista, que es Alberto Núñez Feijóo, haya también apostado por mí. Somos muy pocos los españoles que tenemos el honor de representar a España en el Parlamento Europeo.

P. Con este con este paso lo que está claro es que deja vacía la portavocía de Grupo Parlamentario Popular. ¿Quién le va a sustituir en ese cargo?

R. A mí no me corresponde, le corresponde a Alfonso y yo le ayudaré en lo posible. Tenemos un magnífico grupo de procuradores y estoy seguro de que cualquiera de ellos me superará en el ejercicio de la portavocía. Falta decidir quién será la persona, el hombre o la mujer que lo haga y yo estaré para ayudarle, para hacer su labor lo mejor posible.

P.Se enfrenta a una etapa nueva con bastantes cambios, al menos sobre el papel, con respecto a la que deja usted atrás. ¿Cómo la afronta?

R. Con muchas ganas, con mucha ilusión, con ese propósito de intentar hacer lo posible para acercar a Europa los problemas reales de Castilla y León y para intentar que Europa tenga en cuenta a nuestros jóvenes, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestra industria, a nuestros autónomos, para que el desarrollo de las infraestructuras en Castilla y León sea acorde a las necesidades. Y eso incluye, lógicamente, hablar del Corredor Atlántico y de la necesidad de adelantar plazos en su desarrollo. También para conseguir una política agraria que sea acorde con las necesidades y posibilidades del campo de Castilla y León, para también apostar por la industria de la automoción en Castilla y León, para no dejarse llevar por las políticas radicales ecologistas que castigan a nuestro medio rural y también a nuestra industria. Y para defender a Castilla y León de la ideología socialista también en Europa. Yo espero que cuando venga Teresa Ribera a Castilla y León venga a pedir perdón. Y si no viene a pedir perdón es mejor que no venga. Lo que me sorprendería es que algún castellano y leonés, con estos antecedentes, vote a una persona así. Si a eso unimos que la siguiente en la lista es una persona que sí es de Cas-

**«ESPERO QUE** RIBERA VENGA A PEDIR PERDÓN; SI NO, MEJOR QUE **NO VENGA»** 

«IRATXE GARCÍA **SOLO SERÁ RECORDADA POR** LA FOTO CON **PUIGDEMONT**»

tillay León, que lleva 20 años en el Parlamento Europeo, pero de la cual no se conoce absolutamente nada en favor de esta comunidad autónoma y que únicamente pasará la historia y será recordada por la ignominiosa fo to con Puigdemont en la cual vendió

la dignidad de los castellanos y leoneses, pues creo que el partido socialista está para pocos faroles en esta campaña electoral.

P. Ya hemos visto como con otra serie de demandas de Castilla y León la respuesta o la reacción de Europa no fue la que se esperaba. ¿Se puede hacer desde Bruselas un trabajo que sea efectivo y tenga de verdad repercusión en Castilla y León?

R. Ese mi objetivo, evidentemente. Luego ya el tiempo dirá si he conseguido todo o en parte pero lo que es evidente es que es ahí en lo que voy a trabajar y donde voy a empeñarme. Europa no puede seguir siendo vista como ese ente que da fondos y dicta normas no ajustadas en muchos casos a las necesidades, a las demandas, a los problemas de los ciudadanos de Castilla y León. Tenemos que acercar Europa a Castilla y León y acercamos Europa a Castilla y León si conseguimos que Europa haga o desarrolle políticas y estrategias adaptadas a las necesidades, a los problemas, a las demandas de los ciudadanos de Castilla y León. Y yo humildemente es para lo que voy a trabajar, evidentemente en los sectores que más afectan a Castilla y León. Es necesario que Europa se tome en serio el desarrollo de políticas de lucha contra despoblación afrontando no solo en la teoría, sino también en la práctica, la existencia de un problema real que no solo afecta algunos territorios de nuestro país, sino que afecta también a otros países.

P. La hoja de ruta parece que la tiene usted clara, no obstante, al tratarse de temas como usted mismo reconoce tan concretos y si tan específicos que afectan a la comunidad autónoma, ¿le preocupa que en algún memento estas reivindicaciones sean únicamente de Raúl de la Hoz en lugar de ser del conjunto de los populares europeos?

R. La conformación de los posicionamientos políticos dentro del Parlamento es compleja, porque, por un lado, están los intereses de los partidos políticos globales y por otros los intereses de país. Yo lo que espero es que tengamos todos claro, tanto populares como socialistas, que debe de primar la defensa de los intereses de España frente a la de los intereses de cualquier grupo político. Esto lo debería a aprender muy bien el partido socialista, que votó a favor de las advertencias de cáncer en las etiquetas del vino pero que no ha tenido complejo alguno en defender la amnistía contra los principios fundacionales de la Unión Europea.

P. Deja atrás una etapa muy larga aquí en las Cortes de Castilla y León. Imagino que habrá algo que se lleve con usted, algo que recordará con especial cariño de todos estos años.

R. Lo que me llevo conmigo es el recuerdo de la muy buena gente con la que me he cruzado durante estos años en las Cortes de Castilla y León de todos los partidos políticos. Gente entregada al servicio de Castilla y León y gente con la que he coincidido en la idea fundamental de que lo más importante que podemos aportar a esta casa es nuestro amor a esta tierra. También el recuerdo de los grandes acuerdos que en algunos casos hemos podido alcanzar con otros partidos políticos marca una etapa de extraordinario desarrollo de Castilla y León. He sido testigo directo y humildemente he participad en este proceso de construcción de la comunidad autónoma de Castilla y León, de lo cual me siento extraordinariamente orgulloso.

P. Y en el en el lado opuesto, ¿algo que le gustaría que no hubiera pasado nunca o algo que le gustaría quizá olvidar de lo que ha vivido aquí?

R. Quizás los episodios de enfrentamiento más enconado, que creo que no ayudan ni a Castilla y León ni a la clase política. Ahí sería entonar un'mea culpa' pero por parte de todos. Todavía el parlamentarismo español está muy condicionado por la polarización y por el interés que tienen algunos de convertir el Parlamento en un ring de fango en el cual dirimir más sus problemas personales que sus posicionamientos políticos. Eso existe y en ocasiones hemos contribuido a que exista no sabiendo frenarlo.

P. En principio va a terminar usted este periodo de sesiones. ¿Va a dejar el Parlamento en un momento quizá de especial tensión?¿Es esto un alivio para usted o le pesa tener que dejarlo así?

R. Me pesa no terminar algunas de cosas que tenemos sobre la mesa y que no voy a poder continuar y que van a continuar mis compañeros. ¿Sobre la situación del Parlamento? No es esta ni mucho menos la situación peor que eh vivido en las Cortes de Castilla y León. Me sorprendió gratamente la reacción que ha tenido el resto de los grupos parlamentarios con mi propia designación como candidato. Las palabras el otro día de Luis Tudanca que yo le agradezco personalmente, pero también las palabras que tuvo el portavoz de Podemos o el portavoz de Grupo Parlamentario VOX. Esimportante que de vez en cuando dejemos a un lado las diferencias políticas y estemos más unidos. Volviendo a la a la pregunta, es evidentemente que hay cosas que dejo personalmente a medio hacer, pero con la tranquilidad de que quienes me sucedan van a rematar el trabajo seguramente mejor de lo que lo podría haber hecho yo.

P. Sobre estas cosas que van a quedar sin hacer y las que ya deja hechas. No podemos pasar por alto la ley de Concordia. ¿Va a quedar aprobada durante este periodo de sesiones?

R. Es imposible que dé tiempo. Falta todavía la toma en consideración, después el periodo de enmiendas y después de la aprobación final. Lo que yo lamento es la utilización mediocre que algunos partidos políticos están haciendo del contenido del texto. Hemos escuchado críticas furibundas sin ni siquiera haberse leído el texto. Algunos creen que tener el patrimonio exclusivo para hablar de determinadas cosas en este país. Yo a todos les digo lo siempre lo mismo cuando hablo de la proposición de ley de Concordia, que la lean, que la analicen, y estoy seguro que una vez leída y analizada sus conclusiones no pueden ser seguro las que obtiene o las que expresa la oposición en nuestra comunidad autónoma, empeñada no en oponerse a este texto, sino en intentar sacar rédito político de un tema en el que hace tiempo deberíamos de haber pasado página todos en nuestro en nuestro país

P. Es oportuno hablar de este tema en este momento porque con la envergadura y la polémica que ha adquirido esta proposición de ley no va a ser ajena a las instituciones europeas y es posible que allí también se genere debate. ¿Va a ser más difícil defenderla fuera de España donde puede que no se entienda ese enfrentamiento entre Memoria Democrática y Concordia?

R. Estoy seguro que cuando pase la campaña electoral, estos que de forma furibunda se expresan en contra del texto se les pase porque sus posicionamientos no son más que postureos electoralistas para intentar con ello rascar algún voto sobre una materia en la que la sociedad española creo que tiene bastante ya fijado su parecer. Sobre lo que pueda ocurrir en Europa estoy tranquilo porque en la Unión Europeatodas las instituciones tienen el suficiente rigor, la suficiente seriedady el suficiente empaque como para no dejarse llevar por los intereses sectarios de algunos y la manipulación que de la realidad quieran hacer esos mismos partidos políticos.

P. Decía que la situación actual no es lo peor que ha visto en las Cortes. Sin embargo, ¿cómo se resuelve?

R. Si estuviéramos más en la calle y menos mirándonos a los cuellos de la camisa todos los parlamentarios de las Cortes nos daríamos cuenta de lo alejados que a veces están los debates que mantenemos en esta casa con lo que de nosotros esperan los ciu-

#### LA CAMPAÑA DEL 9-J 🔉



#### CASTILLA Y LEÓN



dadanos de Castilla y León.

P.¿Se hallegado a esa situación por algún factor en concreto?

R. La desesperación del Partido Socialista en la pasada legislatura, no conseguir la presidencia de la Junta de Castilla y León que arrastró posteriormente con el pacto entre VOX y el Partido Popular pues lógicamente enrarece sobremanera el ambiente y la propia entrada de esos partidos hace que el modo habitual de relacionarnos en estas Cortes cambie por completo. El Partido Socialista todavía tiene que asumir su rol. Después de tantos años en la oposición todavía no lo ha asimilado. Y si algún día asume su responsabilidad y su rol pues a lo mejor cambia su actitud y con ello se hace posible alcanzar más consensos en estas Cortes y pensar más en los ciudadanos de Castilla y León que en no molestar a sus mayores en Ferraz para mantenerse en el cargo en el que el propio Ferraz les ha colocado.

P. Volviendo a su futuro inmediato en Bruselas y a todos esos asuntos a tratar, hay algunos que ya vienen de atrás como pueden ser el régimen de protección del lobo o los problemas a los que se enfrentan los agricultores. ¿Cómo se plantea usted el afrontar, cuando llegue el memento, estas cuestiones? ¿Piensa entrar, si me permite la expresión, de lleno o se lo va a tomar con algo más de cautela?

R. El trabajo allí es complejo, pero sí que tengo que voy a intentar defen-

der en todos y cada uno de esos ámbitos los intereses de Castilla y León. Lo que no puede ser es que se puedan aprobar textos normativos sin que pasen un filtro de adecuación a nuestros intereses. Y a partir de ahí, si veo que hay confrontación o que no hay adecuación entre los intereses de Castilla y León y determinadas normas que puedan surgir, evidentemente intentaré en la medida de mis posibilidades defender a Castilla y León. Eso lógicamente trasladado al día a día es mucho más complejo, pero ese sería el esquema. En definitiva, se trata de intentar estar cerca de Castilla y León y de que Castilla y León esté cerca también de Europa. En los últimos años nadie ha velado por los intereses de Castilla y León en el Parlamento Europeo de forma directa. Sí a través del Comité de las Regiones, de la presión que se pueda que se pueda hacer a través de nuestro partido político, pero es importante estar ahí. Por eso creo que mi presencia, modestamente, puede contribuir a que en ningún caso nadie tenga la tentación de perjudicar a Castilla y León.

P. Hablaba también antes de cuestiones como el Corredor Atlántico o el impulso de la industria de la automoción en la Comunidad. ¿Lo que necesita Castilla y León es exclusivamente impulso por parte de Europa para seguir creciendo?

R. El desarrollo de Castilla y León no solo depende de Europa. Evidentemente Europa es fundamental en el desarrollo de Castilla y León. Lo ha sido en el pasado, lo es hoy y esperamos que lo siga siendo en el futuro. Pero no solo es Europa el responsable del desarrollo de Castilla y León, son las políticas que hemos hecho desde aquí, desde la comunidad autónoma y que seguimos haciendo la Junta, y habría de ser también el respaldo que recibamos de España. El gobierno de España debe de ser un aliado. Lo lógico sería que fuese un aliado en el desarrollo económico de todos los territorios. Pero desgraciadamente en este momento es un enemigo del desarrollo económico y social de algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, porque los pactos del señor Sánchez le impiden desarrollar políticas de solidaridad y de igualdad entre territorios porque está sometido a la voluntad de independentistas y filoterroristas en cuestión tan importantes como la financiación autonómica. Castilla y León es la única comunidad autónoma que desde que ha llegado Sánchez recibe en vía Presupuestos Generales del Estado menos inversión de la que recibía en el año 2017. No es que se nos trate igual que como se nos trataba el año que llegó Sánchez a La Moncloa, es que somos la única comunidad autónoma a la que se la trata peor presupuestariamente desde la llegada de Sáncheza La Moncloa. El gobierno español debería de ser un aliado en el desarrollo económico y social de Castilla y León como lo es la Unión Europea y, desgraciadamente, es un freno a nuestro desarrollo.

P. A decir de su experiencia y si se diera el caso en esta nueva etapa en el Parlamento Europeo, ¿se plantearía, por ejemplo, pactar con VOX, llegar a acuerdos con ellos o trabajar de manera conjunta?

R. No tengo inconveniente alguno en decir que pactaré con quien sea para beneficiar a Castilla y León. Porque lo importante no es a qué partido pertenezcamos cada uno, sino si con nuestra actuación en el Parlamento Europeo y en las instituciones estamos o nobene ficiando a los ciudadanos a losque queremos representar. Si eso implica llegar acuerdos con el PSOE, fenomenal; si eso implica llegar acuerdos con VOX, fenomenal; pero que nadie me busque pactando nada contra Castilla y León. Por eso nunca me van a encontrar en una foto como la Iratxe García con Puigdemont para entregarle 15,000 millones a un territorio en perjuicio de Castilla y León.

P. Con respecto de Iratxe García,

#### **«EL GOBIERNO ESPAÑOL ES UN FRENO AL DESARROLLO DE CASTILLA Y LEÓN»**

#### «PACTARÉ CON **QUIEN SEA PARA BENEFICIAR A LA** COMUNIDAD, SEA VOX O EL PSOE»

decía usted antes que en 20 años en el Parlamento Europeo no ha hecho nada en beneficio de Castilla y León. ¿Se refiere a las decisiones que se han tomado?

R. A su participación en la toma de decisiones. Pregunte a cualquiera qué aportación tiene Iratxe García al desarrollo de Castilla y León o por qué se la recuerda en su paso por el Parlamento Europeo. La única respuesta es que se la recordará siempre por la foto con Puigdemont pactando no solo la amnistía para este sospechoso de terrorismo sino también la condonación de 15.000 millones para una comunidad autónoma y el pacto de una financiación a la carta para ese territorio. Eso es perjudicial para Castilla y León.

P. Acaba de comenzar la campaña para estas elecciones europeas con usted como candidato y sin embargo es indudable que son de las elecciones que menos interés generan en los ciudadanos. ¿Cómo se afronta una situación así y cómo se busca trasladar el mensaje a los ciudadanos?

R. En España nos quejamos de todo lo que estamos viviendo día a día, de este gobierno que es capaz de generar dos crisis diplomáticas, una con Israel y otra con Argentina más allá de los daños colaterales de nuestras relaciones diplomáticas con Estados Unidos, para tapar la corrupción de la mujer del presidente del Gobierno; como vemos como con polémica tratan de general polémica y como estamos llegando a una situación límite en nuestro país desde todos los puntos de vista v los ciudadanos de todo esto no tienen oportunidad de opinar. Pues ahora van a tener oportunidad de opinar. Las próximas elecciones van a tener oportunidad de expresarse en relación con todo lo que está sucediendo en nuestro país. Por eso nuestro eslogan es 'Tu respuesta'. Es el momento de que el 9 de junio los ciudadanos respondan ante el espectáculo al que les está sometiendo su gobierno y respondan también a la pregunta de si esto es lo que quieren o no que represente a nuestro país en Europa.

P.No obstante, son argumentos que también se han utilizado en las últimas campañas electorales y sin embargo Pedro Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno.

R. Hasta que quieran sus socios. Es un gobierno que ya no tiene iniciativa legislativa. No ha presentado como es su obligación constitucional el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Hemos visto como su propio socio de gobierno le tumba la ley contra el proxenetismo, proselitismo que ni que ha retirado la respiración la ley de vivienda porque sabía que no iba salir adelante, que es incapaz ya de sacar nada porque ni sus propios socios, los terroristas radicales independentistas ni siquiera le fían ya hasta que no cumpla los compromisos que ha asumido.

P. ¿Llega el Partido Popular fuerte a estas elecciones europeas?

R. Llega fuerte, sólido, unido, y con una extraordinaria ilusión y unas ganas de afrontar el presente en forma de elecciones, pero sobre todo el futuro de España. Yo creo que la situación que tiene en este momento es por un lado preocupante, pero por otro extraordinariamente esperanzadora. Y a esa esperanza de que los españoles queremos salir de esta situación es a la que nos acogemos para plantear con absoluto optimismo tanto esta campaña como el resultado electoral posterior.

P. ¿Esto es un adiós o solo un hasta luego a las Cortes?

R. Esto es un hasta donde mi partido quiera. Yo he estado desde que empecé en política al servicio de mi partido. Así entiendo que se debe de participar y el partido ha querido que estuviera aquí un tiempo largo aquí en las Cortes de Castilla y León. Ahora mi partido quiere que siga en Bruselas, defendiendo los mismos intereses y después en el futuro, pues estaré donde me diga el partido, si quiere que siga, si quiere que me vaya a casa o si quiere que vuelva.

P. Pero tendrá alguna preferencia

R. No, yo mis metas la fijo a muy corto plazo. Tengo cinco años por delante que son muchos años, para primero aprender y después tratar de aportar mi experiencia de mi bagaje político en Castilla y León en mi responsabilidad en el Parlamento Europeo.

P.Quizáluego sea positivo también traer el bagaje del Parlamento Europeo de vuelta a Castilla y León.

R. Ya no depende de mí.

#### **DEPORTES**

# El UBU San Pablo gana al Cisne y se mete en la final por el ascens

**BALONMANO.** El equipo de Roi Sánchez entró mejor al partido, consiguiendo agarrar una pequeña pero valiosa renta que ya no dejaría escapar hasta la victoria final. El ascenso se disputa este domingo en Burgos

#### BURGOS

El UBU San Pablo Burgos hizo valer su ventaja psicológica de ser el organizador de la fase final por el ascenso y derrotó de forma clara y contundente en la semifinal al Club Cisne Colegio Los Sauces para alegría de una parroquia entregada. El equipo de Roi Sánchez entró mejor al partido, consiguiendo agarrar una pequeña pero valiosa renta que ya no dejaría escapar, porque el equipo no bajó el nivel y con el correr del reloj su ventaja seguiría incrementándose sin freno hasta sentenciar el pase a la final mucho antes de la conclusión del duelo.

La salida de los cidianos a pista fue de las soñadas, con una primera gran intervención de García Lloria a la primera intentona ofensiva visitante y con una eficacia goleadora perfecta con acierto toal para firmar un 3-o inicial en donde ya se vio incluso algún tanto a la contra tras robo. Los gallegos se estrenaron en el luminoso con un misil desde nueve metros del lateral Dani Serrano, que le sirvió al Cisne para apuntalar un parcial de 0-2 que reducía las diferencias muy rápido y donde a punto de llegar el empate tras una primera parada del portero canario Abián Rodríguez.

En este primer momento de dudas apareció Chan con un trallazo lejano en donde al gol sumó una exclusión forastera, pero el rival desmontaba su portería para atacar en igualadad y Marco Antonio Rodríguez hacía un gran gol de cadera que sería respondido de inmediato por un imparable Chan que ya se iba a los tres goles (5-3 en el 8').

Con la primera exclusión local, a Rubén Fernández, se pudo ver la primera igualdad de la tarde tras el cero cero inicial, pero García Lloria se encargó de evitarlo atajando un siete metros primero y casi de seguido otra desde muy cerca. Las porterías estaban funcionando muy bien, también la de Abián Rodríguez, pero el equipo pontevedrés tenía más problemas que el burgalés para encontrar buenas posiciones de lanzamiento y en cuanto el UBU pudo volver a correr al contra-

Los defensores visitantes se lanzan sobre Alexandre Chan para impedirle que lance. SANTI OTERO



golpe, algo que negaba a su adversario, el electrónico volvió a abrirse con una renta de tres goles que incluso casi no era lo mejor, porque un minuto más tarde Chan volvía a entrar con todo y una pieza clave del entramado defensivo gallego como es Iván Calvo, era descalificado por roja directa tras tocar la cara del burgalés.

Lo siguiente que se vio fue un gol de portería a portería de Espinosa y un obligado tiempo muerto del técnico manchego Javier Fernández 'Jabato' pues la eliminatoria se estaba complicando mucho (9-5 superado el cuarto de hora).

Pero de vuelta a pista los suyos perdieron la pelota y se vio una nueva máxima de +5 para un San Pablo que entonces y tras una inferioridad quiso poner un poquito de pausa y lo cierto es que con la portería vaciada siguió encontrando el gol con Chan liderando en la elaboración y también en la ejecución. Pero es que además en defensa el equipo de Roi Sánchez funcionaba muy bien y además García Lloria no dejó de sumar paradas, por lo que la renta de cinco goles se mantuvo inamovible durante los siguientes diez minutos (13-8 en el 24').

De esta manera, ahora con todo

**DIVISIÓN HONOR PLATA PLAYOFF** 

**32** 

20 CISNE LOS SAUCES

BURGOS

**EL PLANTÍO** 

UBU San Pablo Burgos: Ibrahim Moral, Jorge García Lloria (P. s.); Guilherme Costa (3), Alberto González (), Álex Chan (7), Arthur de Souza (1), Javi Espinosa (3), Pablo Gómez (3), Beñat Manterola (1), Rubén Fernández (0), Javi Domingo (0), Jaime Gallardo (0), Ernesto López (5), Guilherme Linhares (3), Jaime González (4), Zakaria Rabhi (0) y Pedro Martins (2). Enrique Rodrigues (3) y Asier Pedroarena (1).

Club Cisne Colegio Los Sauces: Abián Rodríguez, Anxo Fraga (P.s.); Bruno Vázquez (1), Manu Lorenzo (2), Javi Vázquez (0), Víctor Fernández (0), Román Arboleya (1), Iván Calvo (0), Diego López (0), André de Moura (0), Dani Serrano (3), Rubén Etayo (1), Mateo Arias (5), Gualther de Pina (7), Álex Conde (0) y Alberto Delgado (0)

llando por encima de todos, el choque entró en la parte final del primer periodo con muy buena ssensaciones para los locales, pero entonces apareció Abián Rodríguez en busca de su protagonismo y el Cisne recuperó terreno con un Gualther de Pina muy incisivo. Al paso por los vestuarios 14-11.

más contenido y García Lloria bri-

Dos golazos de Guilherme Linhares abrieron las hostilidades de una segunda mitad donde una indecisión en un rechace tras parada de García Lloria costó un gol tonto, pero el UBU no aflojaba lo más mínimo y tras un robo más contra se



### **DEPORTES**

volvió a ver la máxima de +5. Que García Lloria detuviese otro siete metros también era otra gran noticia, porque al Cisne le estaba costando mucho ver puerta y desperdiciar esas ocasiones conllevaban un nuevo mazazo cidiano con el gol de espaldas a puerta de Pedro Martins y otro de Pablo Gómez después de robo y carrera en solitario (19-12 en el 6′ y TM de Jabato).

De nuevo en juego y con el equipo pontevedrés arriesgando en defensa se vio el +8 burgalés. El San Pablo amenazaba con romper el electrónico y el Cisne recurrió a Gualther de Pina en lo ofensivo y a una presionante cinco uno en defensa, pero los rojinegros no perdían la calma y en esta fase de mucho ataque estático también demostraron poseer muchos recursos.

Sin embargo poco más tarde y tras un robo local Guilherme Linhares veía una roja muy clara que daba aire al Colegio Los Sauces, porque en ese momento tan delicado y jugando en inferioridad el equipo tuvo dudas arriba para definir y atrás parar frenar a un Gual-

ther de Pina letal (22-17 en el 11').

Salió al rescate García Lloria, pero Chan veía una exclusión y Abián Rodríguez respondía a los precipitados intentos locales (22-18 en el 15'). Cinco minutos después del último tanto Chan acertó desde los siete metros con un gol psicológico, aunque no más que las enormes paradas de un García Lloria en busca del MVP que siguió amargando a los gallegos con su recital.

Demasiados contratiempos para un Cisne que en esta fase del choque vio tres exclusiones casi consecutivas y como prácticamente el pase a la gran final se le escapaba de golpe (25-18 en el 19' y TM de Jabato).

Obligado a jugar sin red de seguridad el Cisne fue pasto fácil para un UBU que a la contra y en apenas un par de minutos firmaba una nueva máxima de +10 con el 28-18 a falta de 8′ para la conclusión. El final del partido fue una fiesta (31-19 en el 25′), con una grada entregada impaciente de que llegue este domingo para disfrutar de la final y celebrar el tan ansiado ascenso. Al final 32-20.



# Aparejadores, a ganar otra final al VRAC para ser campeón de liga

RUGBY. San Amaro acoge este domingo (12h) la final de liga / Los burgaleses ya ganaron la Supercopa y la Copa del Rey al VRAC

#### BURGO

Todo preparado en la ciudad de Burgos para que el campo Bienvenido Nieto de San Amaro acoja la final de liga entre el Recoletas Burgos Caja Rural y el VRAC Quesos Entrepinares. La final de la División de Honor de Rugby, pone la guinda a una temporada histórica para el equipo burgalés, que ha irrumpido con fuerza en la escena del rugby español, desafiando el dominio tradicional de los equipos pucelanos, VRAC y El Salvador. Aparejadores ya ha vencido a los vallisoletanos en las dos finales en las que se han enfrentado en esta campaña, en la Supercopa y la Copa del Rey.

Tras una temporada brillante, Aparejadores Burgos ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos y competitivos de la liga. Con una defensa fuerte y un ataque eficaz, el equipo ha sumado triunfos que le han abierto las puertas de la final liguera, incluyendo sus victorias en la Supercopa y la Copa del Rey ante el rival que saltará hoy al campo de San Amaro para sumar otro título a su largo historial.

Enfrente, estarán los de José Basso

y José García, que superaron al CR El Salvador en un partido muy complicado en el que tuvieron que trabajar hasta el final para encontrar el billeter para la final de hoy. Su rival, el VRAC, venció en su semifinal al Ciencias.

Esta final será la quinta consecutiva entre el Recoletas Burgos Caja Rural y el VRAC Quesos Entrepinares, lo que sube un peldaño adicional en la rivalidad deportiva de los dos equipos dominantes en el rugby. Con el equilibrio actual de victorias y derrotas en sus enfrentamientos anteriores, la final promete ser decisiva para romper la igualdad y coronar al verdadero campeón de la temporada.

No queda ni un entrada por vender en los campos de San Amaro para presenciar esta inédita e histórica final de Liga. La afición burgalesa está ansiosa por ver a su equipo ganando el ansiado título liguero., en un campo, el Bienvenido Nieto de San Amaro cuyas limitaciones de aforo han dejado descontento al rival vallisoletano por el escaso número de entradas disponibles para el VRAC. Con todo, se espera una gran presencia de aficiona-

dos burgaleses y vallisoletanos en el estadio, dispuestos a animar a sus equipos hasta el final en esta final a partido único. Para el conjunto burgalés ganar supondría su primer título de liga, mientras que para el equipo de la capital del Pisuerga sería ya el decimotercero.

Esos números se quedan fuera del campo porque esta temporada el equilibrio de fuerzas es otro, ya que, como apuntó en Valladolid el técnico local sobre los burgaleses «nos han ganado dos finales, tres partidos, han ganado la fase regular...la realidad es que nosotros entramos en la final como segundos y ellos como primeros». Diego Merino aseguró que su equipo «llega bien» pero tendrá que «poner mucha intensidad porque ese es uno de los puntos fuertes del rival. No podemos cometer los errores de la Final de la Copa del Rey. Son aspectos a pulir».

Para el Recoletas Burgos Caja Rural jugará también a favor no sólo su posición dominante esta temporada sino el aliento del público burgalés que abarrotará el menguado campo Bienvenido Nieto.

## Bala de plata para el Tizona

#### BASKET. Podría colarse en la Final Four si gana hoy en Guipúzcoa

BURGO

El Grupo Ureta Tizona Burgos enfrentará este domingo (17H) al Guuk Gipuzkoa Basket en el pabellón Angulas Aguinaga Arena de San Sebastián en la cuarta jornada de los playoffs de la LEB Oro con la oportunidad de colarse en la Final Four si logra el triunfo. Una bala de plata que le permitiría no alargar más esta semifinal y prepararse para la Final Four que se disputaría el 8 y 9 de junio en una ciudad aún por decidir.

La victoria en el anterior partido ante los guipuzcoanos devuelve al Tizona el factor cancha y en caso de derrota en San Sebastián, el pase a la Final Four se decidiría en el quinto partido en El Plantío. Para evitar prolongar el suspense, los de Diego Ocampo tienen la oportunidad de cerrar la eliminatoria con una victoria. Para ello, de-

#### ASÍ ESTÁ LA COMPETICIÓN



SEMIFINALES PLAY OFF - LEB ORO

| Tizona Burgos         | 2 | Final<br>Four        | San Pablo Burgos |  |  |  |  |
|-----------------------|---|----------------------|------------------|--|--|--|--|
| Gipuzkoa Basket       | 1 | 8 y 9 de             | Real Valladolid  |  |  |  |  |
| Movistar Estudiantes  | 2 | junio.<br>Ciudad por | ICG Lleida       |  |  |  |  |
| Real Betis Baloncesto |   | determinar           | HLA Alicante     |  |  |  |  |
|                       |   |                      |                  |  |  |  |  |

berán replicar la defensa que mostraron en la segunda mitad del último partido, donde solo permitieron 21 puntos al Gipuzkoa. Además, deberán evitar apagones como el vivido el segundo cuarto, en el que el Guuk Gipuzkoa Basket dominó anotando 37 puntos.

Tanto en el partido que ganaron los donostiarras en Burgos como en el que los burgaleses vencieron en San Sebastián, los tiros libres fueron claves, especialmente al final del partido, por lo que serán una variable del juego a tener muy en cuenta. Tizona contará, además, con el apoyo de un grupo de aficionados que viajarán a Donosti.

Por otro lado, sólo Estudiantes y Betis participan en esta tercera jornada de la semifinal con un tanteo de 2-1 a favor de los madrileños, que están en una situación similar a Tizona. El San Pablo y Lleida ya están clasificados para la Final Four y, de hecho, optan a ser anfitriones del desenlace liguero.

## **ESQUELAS**



#### DON ALBERTO GARCÍA LAFUENTE

Falleció en Burgos el día 25 de mayo a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenada esposa: Doña Olga Villalaín Estefanía. Hijos: Luis Alberto y Begoña. Hijos políticos: Mónica y Luis Miguel. Nietos: Alicia, Miranda, Elena y Luis. Hermanas: María Teresa (†), Flora (†) y Luisa (†). Hermanos políticos: Hermana María Begoña, Nicolás (†), Julián (†) y Antonio (†). Sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alr

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy domingo a las 4.45 de la tarde en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San losé' Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de San José

**/ivía:** C/ Ángel García Bedoya nº 55. **:apilla ardiente:** Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 26 de mayo de 2024



#### DOÑA MARÍA TRINIDAD **PALMA RUIZ**

Falleció el día 25 de mayo a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenado esposo: Don Marcelino Alonso López. Hijo: Ignacio. Hija política: Ana González, Nietas: Elena y María, Hermanos: Alicia y Julián. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana lunes a las 11.15 de la mañana en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido su incineración.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'

Burgos, 26 de mayo de 2024

#### FARMACIAS COLEGIO OFICIA **DE GUARDIA**



**SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA:** (9:30h a 22:00h)

- C/ San Pedro y San Felices, 14
- Avda. Reyes Católicos, 20 (Edificio Torquemada)
- Avda. del Cid, 43-45
- C/ Barcelona s/nº
- (Parque Santiago Gamonal)

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- C/ Villarcavo, 10
- C/ Francisco Sarmiento. 8

#### **AGRADECIMIENTO**



LA FAMILIA DE

#### **DON ALFONSO CÁMARA ALONSO**

Que falleció el pasado día 16 de mayo de 2024.

**D.** E. P.

Expresa su agradecimiento a cuantas personas mostraron su afecto y cariño asistiendo al funeral por el eterno descanso de su alma.

Funeraria Tanatorio Albia Funelca, Aranda de Duero

Aranda, 26 de mayo de 2024

#### SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...



PONTE EN CONTACTO



C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org

## **ESQUELAS** en el mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

## **CULTURA**

## La vida y la literatura según Jesús Carazo

El narrador y dramaturgo burgalés tiene nueva novela en las librerías, 'Un inglés en Cantabria' (Valnera) / Hoy firma ejemplares de su obra en la Feria del Libro a partir las 12 horas en la plaza Mayor de Burgos

#### ALBERTO MARROQUÍN BURGOS

A veces -medio en broma, medio en serio- Jesús Carazo afirma que él escribe casi siempre la misma novela. Sus lectores sabemos que no es así, pero aceptamos y nos congratulamos de que su narrativa habitualmente navegue por parecidas corrientes, semejantes universos y tenga unos personajes que, a pesar de sus rarezas y peculiaridades, se hacen querer.

Recientemente ha llegado a las librerías su última novela, *Un inglés en Cantabria*, editada por Ediciones Valnera, sello cántabro que ha publicado las últimas cinco novelas del autor de *Los abismos de la noche*. Hoy domingo, el autor burgalés estará en la plaza Mayor firmando ejemplares de sus obras en la caseta de información de la Feria del Libro.

Un inglés en Cantabria es un relato autobiográfico escrito por Jorge, un joven universitario segoviano [no se pierdan el homenaje al escritor burgalés residente en Segovia y buen amigo de Carazo José Antonio Abella] que, en el último verano de la pandemia, se halla sumido en una lamentable languidez tras haber sufrido un desengaño amoroso con Mariló, su expareja. En un intento de animarle, su padre le propone escribir un artículo para una publicación literaria en la que colabora un colega suyo. El tema de ese artículo será una entrevista con un autor inglés cuyas novelas juveniles Jorge leyó años atrás, en su idioma original. Al parecer, Linus Patrick Rush, el escritor, está casado con una española y reside en un pueblecito cántabro.

Tras muchos problemas para dar con el paradero de Rush, Jorge lo encuentra durante el epílogo del verano en una casa de Suances, cuando los veraneantes ya han regresado a sus domicilios habituales. Entre ambos se entabla una verdadera complicidad. De cuando en cuando, los roles se alterarán y el entrevistador se convertirá en entrevistado. Al olargo de esas conversaciones, el joven descubre, además de los hábitos y las fobias de Rush, algunos secretos de su vida conyugal. La visita de Grace, la hija del escritor, dará pie a una inesperada aventura que tendrá la virtud de hacer olvidar a Jorge, al menos durante unas horas, los tormentos de su desengaño amoroso.

En los diálogos que mantiene el joven Jorge y el autor inglés asoma la maestría de Carazo en el manejo del

#### «Los cimientos de mi literatura siempre son el humor»

#### «Poco a poco, voy a ir abandonando la escritura creativa»

diálogo y sus tiempos teatrales. El autor burgalés, que durante una etapa a de su carrera literaria se dedicó únicamente a la dramaturgia, obtuvo en 2004 el prestigioso Premio Lope de Vega por Último verano en el paraíso. «Esto también se ve porque en mis novelas hay pocos personajes, no sé manejar grandes repartos en mi narrativa», confiesa y apunta que la relación de los protagonistas de Un inglés en Cantabria también puede remitir a la que se da entre los dos principales de La tentación.

Carazo admite sin ningún problema que algunos de los comentarios,

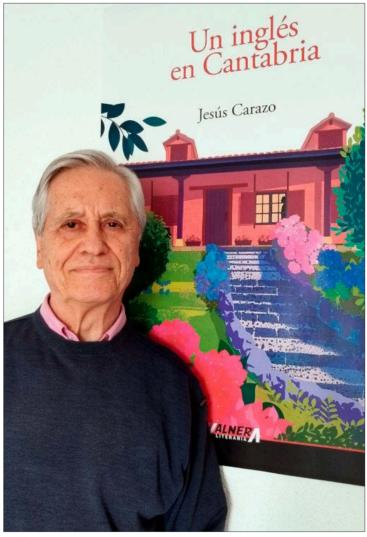

Jesús Carazo y la portada de su nuevo libro, obra de Maite Niebla. ECB

ideas y reflexiones que pone en boca de Linus Patrick Rush los comparte. «No todos, pero muchos. Es una especie de contrafigura mía... Acuso a esa gente que no admite que la lectura supone un esfuerzo y un trabajo intelectual, o critico la soledad y denuedo del escritor que pocas veces se ve recompensado», apunta. También ciertos aspectos de las carreras literarias de ambos autores, Carazo y Rush, convergen. Una época de gran éxito con las novelas juveniles, el descreimiento posterior del género de la novela o el amor tardío por los libros de ciencia

e historia son algunos aspectos de la vida del escritor burgalés ha volcado en este personaje.

#### **EL FINAL DEL VERANO**

Es fácil imaginarse al joven Jorge subiendo y bajando por las calles de Suances, con el famoso tema musical del Dúo Dinámico resonando en su cabeza, dirigiéndose a su modesto piso de alquiler, hacia la casa de Rush o a una de las playas de la localidad, que parecen despejarle la cabeza. «Siempre he pensado que las playas son burbujas aisladas del resto del mundo. Puede haber una catástrofe en los alrededores y nadie se entera. Creo que es un efecto del rumor de las olas, obsesivo y envolvente», indica el narrador en un momento de la historia. Carazo homenajea a la localidad de la costa cántabra en esta novela y recuerda que pasó allí muchos veranos de su infancia cuando todavía no estaba llena de turistas. «Hace poco hice un recorrido por Suances con Jesús Herrán [editor de Valnera] y, claro, aquello no es lo mismo que yo viví. Pero me gustó también compararlo con mis recuerdos, algo que un personaje comenta en la novela», destaca.

En su anterior novela, *Tiempo luminoso*, Carazo también incluyó unas cuantas escenas de playa muy sugestivas y llenas de humor. «Los cimientos de mi literatura siempre son el humor, ¡es que no podemos afrontar la vida de otra manera!», asevera el autor de *Los amores efímeros*.

Carazo acaba la conversación confesando que está «abandonado la escritura creativa. Estoy con otro proyecto, un libro sobre mi trayectoria donde explicaré lo que hay y dejé de mí dentro de esas 48 obras», concluye. Será, como muchas de sus novelas, entender y aprender cómo es la vida y la literatura según Jesús Carazo.

## Isabel San Sebastián y José Luis Martín Nogales, protagonistas de la tarde

Presentarán, respectivamente, 'La temeraria' (18 horas) y 'Un mundo mejor donde vivir' (19.30 horas) en la carpa grande

#### BURGO

La Feria del Libro de Burgos cierra su primer fin de semana con dos novelistas de largo recorrido y un nutrido grupo de lectores.

A partir de las 18.00 horas, la periodista y escritora Isabel San Sebastián comparecerá ante los lectores burgaleses con su última obra, 'La temeraria' (Plaza & Janés), una nueva entrega de su épico relato de la Reconquista centrado en la famosa reina Urraca, la primera soberana de pleno derecho en Europa. San Se-

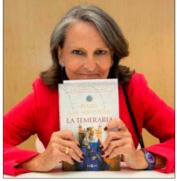

Isabel San Sebastián

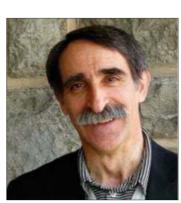

José Luis Martín Nogales.

bastián estará acompañada por la periodista de El Correo de Burgos Fuencisla Criado.

Más tarde, a partir de las 19.30 horas, será el turno del escritor burgalés fincado en Pamplona José Luis Martín Nogales y su última novela, 'Un mundo mejor donde vivir' (Menoscuarto Ediciones) presentado por Ignacio González de Santiago. Esta obra es un thriller basado en los sucesos del 11-M. Cuenta cómo se prepararon los atentados y cómo fue la investigación de la policía. Pero es también una conmovedora historia de amor, porque saber que hemos contribuido de algún modo a la felicidad de una persona es la mavor recompensa que nos puede devolver la vida.

Además, a las 19 horas, en la Sala Polisón del Teatro Principal, se presentará el tercer número de la revista de poesía visual 'El pez que pesca'.

#### **FIRMAS**

#### AUTORES BURGALESES QUE HOY VISITAN LA FERIA

Hoy, domingo 26 de mayo, estarán firmando sus obras en la caseta de información de la plaza Mayor los autores burgaleses Arcadio Rodríguez Tocino '(Niebla en Guernsey', 'Sucedió en un túnel'), Alba Valero ('Dueño de la verdad: el deshonor de la verdad III'), Jovita Briones ('Sol en Solarana'), Ana Isabel Núñez 'Siete bálsamos para disfrutar de tus sueños'), María Luisa Fernández ('Marta es detective') y Jesús Carazo ('Un inglés en Cantabria'), que protagoniza parte de esta página.

**Redacción, Administración y Publicidad:** Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004 **Teléfono:** 947 10 10 00. **Fax:** 947 00 28 53.







**AMEYUGO** 

## Una parada obligada en el camino real

Ubicada junto a una de las principales vías de comunicación de España, cuenta con uno de conjuntos escultóricos más singulares de la provincia, el Monumento al Pastor



Ameyugo es localidad pegada a lo que históricamente se conocía como el camino real que conecta Madrid con Francia, a los pies de la carretera nacional y muy cerca de la antigua autopista, una de las principales vías de comunicación de España. Bañado por el río Oroncillo, sobre el que hubo una gran actividad de molinos harineros, del que aún se conserva uno inactivo.

Entre los lugares de interés de Ameyugo destaca la ermita de San Juan, que fue utilizada como parroquia hasta el año 1776, y de la que destacaba el ábside, comprado por Estados Unidos. Ameyugo perteneció a la Casa de Lara, cuya propiedad fue compartida por los Velasco y los Vélez de Guevara. La torre perteneció a la familia Velasco y posiblemente fue levantada hacia 1480 por Isabel de Guevara. Este municipio tuvo un castillo en la cima del monte siendo fundamental para el dominio de las tierras fronterizas. La torre que queda se utilizó como telégrafo óptico.

Otro de los lugares de interés de Ameyugo es la iglesia de Santa María la Antigua. Fue edificada en el siglo XVI, posee retablos con tallas como la imagen de Nuestra Señora de la Antigua del siglo XIV y destacan los enterramientos de los siglos XV y XVI, así como un ostensorio plateresco.

No obstante, Ameyugo posee uno de los monumentos más singulares y reconocibles de la provincia de Burgos, el Monumento al Pastor. Ubicado en el paraje de La Picota, fue inaugurado el 30 de septiembre de 1961 en un acto que reunió a cientos de personas y autoridades encabezadas por el general Franco.

La historia de este monumento parte de una desgracia alimentada por la mala fortuna, la que sufrió el pastor Esteban Frechilla, que murió fulminado por un rayo cerca de la localidad de Amusco. El escritor y político Javier Martín-Artajo y Álvarez supo de esta tragedia y pensó que había hacer homenaje a uno de los oficios más duros del campo y uno de los más necesarios en aquellos tiempos. El homenaje se haría a través de una escultura que finalmente se decidió ubicar en el en el kilómetro 307 de N-I, junto Ameyugo.

Del proyecto se encargó el arquitecto Víctor López Morales y de la realización de las esculturas el artista santoñés Víctor de los Ríos.

El resultado es una imponente figura de más de siete metros de altura y 27 toneladas de peso. Junto a la escultura, que llamada poderosamente la atención a los viajeros que pasen por este tramo de la carretera N-I, se construyó una sencilla capilla, aprovechando una pequeña cueva a los pies de la figura del pastor y en la que se celebran pequeños actos litúrgicos.

El conjunto escultórico levantado en Ameyugo se completa con un mastín que parece vigilar la subida a la picota, donde se erige el pasMonumento del Pastor. DARÍO GONZALO



tor. El animal mira al frente, mostrando la imagen de los perros de rebaño que vigilan a las ovejas. Aunque está fuera del conjunto monumental, hay una tercera figura, enfrente de las dos primeras, que lo completa. Es una figura de un zagal, que representa a los chavales que acompañan a los pastores para aprender el oficio.



## HERALDO-DIARIO DE SORIA

#### **EL**

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Domingo 26 de Mayo de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CXI. Número: 18 893

## La ministra desoye el clamor para subir ayudas a empresas

• La titular del departamento de Seguridad Social tampoco anuncia en la capital soriana, y dentro de la campaña electoral, una mejora a los apoyos económicos de despoblación: «Es tiempo de evaluar»

JOSÉ SOSA SORIA Ni siquiera en campaña electoral. El Gobierno no tiene prisa por mejorar las ayudas de funcionamiento.

Así quedó trasladado por la minis-

tra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que en su visita a Soria insistió en repetidas ocasiones que el momento actual es de «evaluación» de los apoyos y no

será hasta dentro de «meses» cuando pueda mejorarse la intensidad de las mismas. De esta forma, Saiz desoye el clamor social en la provincia, en Teruel y en Cuenca para que haya una mejoría en los apoyos fiscales de despoblación. Saiz volvió a recordar que las empresas sorianas se han ahorrado un total de 9,3 millo-





MARIO TEJEDOR

#### LA VALERÁNICA Y EL SAN ESTEBAN, CAMPEONES DE LA COPA DIPUTACIÓN

La Valeránica en categoría masculina y el San Esteban en femenina se alzaron este sábado en Tardelcuende con el título de campeones de

la Copa Diputación, Los berlangueses derrotaron por 1-o al Golmayo-Camaretas, un tanto anotado por Márquez cerca del final. El

San Esteban en féminas tuvo que esperar al lanzamiento de penaltis (3-2), tras empatar a cero con el Uxama.

RAÚL DE LA HOZ | PORTAVOZ DEL PP EN CORTES Y CANDIDATO A LAS EUROPEAS

## «La desesperación del PSOE enrarece el ambiente, todavía tiene que asumir su rol»

«El gobierno español es un freno al desarrollo de Castilla y León»

«Pactaré con quien sea para beneficiar a la comunidad, sea VOX o el PSOE» Págs. 16 y 17



(‡‡) BODEGA DELABAD

www.bodegadelabad.com

#### La mitad de los contratos se hacen a trabajadores con estudios primarios

El mes de abril se cerró en la provincia con 2.035 contratos, algo más de la mitad formalizados por trabajadores con estudios primarios o no acreditados. Apenas un 9% de los contratados tenía titulación universitaria y un 11% la de Formación Profesional, tanto en grado medio como superior. Un 18,6% contaba con estudios de Educación Secundaria Obligatoria, ESO. Estas son algunas de las conclusiones del Observatorio de Empleo en Soria.

#### Las infecciones respiratorias, principal causa de contagios en las guarderías

Un total de 431 niños de edades comprendidas entre los o y los tres años están participando desde el inicio de este curso en el estudio impulsado por el pediatra Rafael Peñalver Penedo. Las infecciones respiratorias son la principal causa de contagio.

Unai Sordo, líder de CCOO: «Camacho es uno de los padres de la democracia»

#### FÚTBOL



Escalón final para el Numancia ante el Yeclano con el partido de ida en Los Pajaritos

## Saiz desoye el clamor para mejorar las ayudas de funcionamiento

• La titular de Seguridad Social insiste en que es momento de «evaluar» los apoyos a empresas y recuerda que ha sido el PSOE quién las ha puesto en marcha • Acusa al PP de «abrazar» los mensajes xenófobos de Vox

El Gobierno no tiene prisa por mejorar las ayudas de funcionamiento. Ni siquiera en el marco de la campaña electoral de las elecciones europeas. Así quedó trasladado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que en su visita a Soria insistió en repetidas ocasiones que el momento actual es de «evaluación» de los apoyos y no será hasta dentro de «meses» cuando pueda mejorarse la intensidad de las mismas. Esa necesidad de evaluación no quita para que Saiz sí recordara que las empresas soriana se han ahorrado 9,3 millones y que su impacto se refleja tanto en las cifras de afiliación como de población.

Saiz participó en Soria en un acto electoral y en el día de la rosa celebrado en Narros. Junto a la ministra participó la candidata y responsable del grupo socialista europeo, Iratxe García, el secretario autonómico, Luis Tudanca y el provincial, Luis Rey. Tras la reunión con las patronales el pasado martes, y su resultado, la visita de Saiz en plena campaña no varió la posición actual del Gobierno con respecto a estos apoyos que reciben Soria, Cuenca y Teruel avalados por Europa para compensar la falta de competitividad que supone la situación demográfica de esos territorios. «Unas ayudas en constante evaluación», explicó, sin compromiso claro en su mejora como han reclamado insistentemente las patronales de las tres pro-

La ministra aludió a la reunión del martes que se desarrolló en «tono constructivo» y recordó el compromiso en «evaluar» las ayudas y volver a tener un encuentro con las patronales «en meses». Saiz reiteró su compromiso en «evaluar y seguir trabajando» siempre «con la mano tendida y con escucha activa». A pesar de la insistencia de los periodistas por la posibilidad de mejorar la intensidad de las ayudas, la titular de Seguridad Social repetía la necesidad de «evaluar, analizar y volver a encontrarnos».

Saiz también alertó de la «importancia de quién está al frente» de los gobierno para ejecutar este tipo de políticas recordando que «es un gobierno progresista» el que ha activado estas políticas. De nuevo el compromiso por «evaluar» para dentro de un tiempo «ver la posibilidad de mejora». La ministra incidió en «no ser hipócritas» apuntando que en políticas que también inciden en la lucha contra la despoblación como la reforma de las pensiones «el PP votó

La ministra recalcó que desde su puesta en marcha las ayudas han permitido «crear empleo indefinido» y



Elma Saiz se abraza con Iratxe García en presencia de Virginia Barones y Luis Rey. MARIO TEJEDOR

«contribuir al desarrollo», pero «es importante evaluar las medidas». «Es buena praxis, las ayudas son una realidad, están funcionando y es momento de evaluar y ver cual puede ser su evolución», manifestó apostando por la «política útil».

En la parte más política de su intervención, Saiz defendió las «recetas de la socialdemocracia» como fórmula para «proteger» a los ciudadanos y «hacer frente» a los desafíos futuros. En especial al desafío migratorio, competencia directa de su ministerio. y significó que en Soria se ponen «ojos, cara y sonrisas» a la política migratoria del Gobierno sustentada en el respeto a los Derechos Humanos. Un desafío que «está en juego» en Europa afeando al PP que solo aborde la migración «en periodo electoral». En este sentido afeó a los populares de «abrazar» el mismo mensaje xenófobo de Vox «como ha ocurrido en Cataluña» centrado en «vincular la migración a cuestiones negativas». «Feijóo adelanta a Vox por la derecha y abre la puerta a pactar con el Vox europeo». Saiz hizo referencia al número creciente de delitos de odio «coincidiendo con esos mensajes xenófobos» por lo que «nos jugamos mucho».

Aludiendo a otra de las materias bajo su competencia, Saiz celebró el récord de más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Soria. «Algo por lo que PP y Vox no preguntan en el parlamento» y vinculándolo con la migración recordó también las altas cifras de afiliación extranjera. Por ello animó a «poner pie en pared» frente



La ministra junto a García y socialistas sorianos en Narros. HDS

a la ultraderecha y a su compromiso en seguir trabajando por el «desarrollo económico y el desafío mi-

La ministra hizo referencia tambi'en a los dos importantes proyectosde su ministerio que se desarrollan en Soria - CPD y Centro de Protección Internacional- explicando que continúan con su desarrollo y recordando que se financian con esos fondos europeos «que para el PP son un lastre». El Centro de Protección «contribuye al desafío migratorio» y apuntó que en la reunión del pasado martes las patronales valoraron positivamente la afiliación de extranjeros. «De cara al 2050 distintos informes señalan que necesitaremos entre 200.000 y 250.000 migrantes para sostener el sistema de bienestar», manifestó lamentando una vez más los «mensajes xenófobos» del PP y apelando a que «el 9 de junio España demostrará que es mejor que Vox»

Por su parte, la candidata del PSOE al parlamento europeo, Iratxe García alabó a Soria como una «tierra que no se resigna» y subrayó el compromiso del PSOE asegurando que la presencia del reto demográfico en las políticas de la Comisión Europea es «en

gran parte» por el empuje del PSOE español en colocarlo en la agenda política comunitaria. La europarlamentaria recordó que un informe de la UE reconocía que el 80% de los europeos viven en el 20% del territorio por lo que una de las líneas de acción de la UE «debe ser la cohesión territorial para garantizar la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos vivan donde vivan».

García apuntó a las «diferencias» entre PP y PSOE en la UE recordando como Feijoó cuestionó el pasado viernes el Plan de Recuperación mientras la candidata Montserrat «nos dice que es gracias a ellos». «Evidencia lo poco que saben, lo poco que han trabajado en Europa y el escaso compromiso de seguir trabajando», insistió.

#### **ELMA SAIZ**

«Feijóo adelanta a Vox por la derecha y se abre a pactar con el Vox europe»

#### «El PP y Vox no preguntan por los 21 millones de afiliados»

García destacó que España ha recibido 160.000 millones del Plan de Recuperación de los que 2.500 han llegado a Castilla y León. «Soria cuenta ya con más de 200 millones licitados gracias al compromiso del PSOE y el Gobierno de España», afirmó. Frente a esta realidad, García ironizó con el «patriotismo» del PP en Europa votando contra la reforma de las pensiones o el plan de recuperación. García apuesta por avanzar en el proyecto europeo centrado en la igualdad y modernidad y reivindicó «una mayoría proeuropea y progresista para conseguir la Europa que queremos»

Luis Tudanca puso en valor que ha sido el PSOE en situar la política contra el reto demográfico en la parte alta de la agenda política y recordó que ha sido el socialismo el primero en aplicar las ayudas de funcionamiento. «El marcador va 9,3 millones a cero», explicó en referencia a las aportaciones de la Junta en materia de empresas. Tudanca también cuestionó el «tufo machista» del candidato popular, Raúl de la Hoz y cuestionó su voluntad de hacer políticas contra la despoblación tras el desempeño del PP en la Junta donde «no hay estrategia frente a la despoblación y no hay nada».



## El PP propone medidas para facilitar el acceso a la vivienda

Los populares visitan la promoción de pisos del gobierno regional en Garray

#### SORI

Facilitar el acceso a la vivienda, fundamentalmente a los jóvenes, es el objetivo con el que el Partido Popular señala que acude a estas elecciones Europeas poniendo medidas para afrontar «el desafío social que supone la base para construir una vida próspera».

Responsables del Partido Popular de Soria visitaron este sábado la promoción de viviendas que lleva a cabo la Junta de Castilla y León en Garray, destacando las «políticas activas» que realiza el gobierno regional para crear vivienda social, «frente a la dejación que lleva a cabo donde gobierna el Partido Socialista».

El senador popular por Soria, José Manuel Hernando, destacó que las políticas del gobierno de Pedro Sánchez «están convirtiendo la vivienda en un bien de lujo, al alcance de unos pocos, tomando medidas que agravan los problemas para acceder a la compra e incluso al alquiler, con leyes que como la Ley de Vivienda que al intentar limitar los precios de los alquileres, consigue justo el efecto contrario».

Hernando puso como ejemplo la fallida Ley del Suelo, que esta misma semana ha tenido que retirar el Gobierno de Sánchez por falta de apoyos, incluso de sus propios socios, «que demuestran la incapacidad e inoperancia de este gobierno que carece de presupuestos y ni puede gobernar, ni puede legislar»

Explican los populares que su partido no estaba dispuesto a apoyarla al considerar que «era una ley poco ambiciosa y se podía haber mejorado en el trámite de enmiendas.

El senador Javier Jiménez manifestó que su formación donde gobierna «aplica medidas» encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda, y puso el ejemplo de las promociones que desarrolla la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria para la construcción de 166 viviendas públicas, incluida la capital, con el respaldo de Fondos Europeos.

Jiménez recordó al senador socialista Javier Antón que con dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, la Junta de Castilla y León interviene en la capital soriana, en las antiguas viviendas de los camineros y esta misma semana el Consejo de Gobierno regional ha aprobado una subvención directa al ayuntamiento de Soria de 3,5 millones para financiar la rehabilitación de 140 viviendas, mientras sigue suspensa la asignatura de vivienda pública municipal desde que gobierna Carlos Martínez.

La vicepresidenta de la Diputación provincial y alcaldesa de Garray, María José Jiménez, ha destacado que el Plan Soria destina anualmente casi un millón de euros a fomentar la vivienda rural, apoyando alos ayuntamientos para rehabilitar casas municipales y destinarlas a alquiler social, para el desescombro de edificios municipales y también para la línea de subvenciones a la compra de vivienda de jóvenes menores de 36 años.

## Existe reivindica una «voz propia» en Europa

#### SORI

Los representantes de Soria YA, que forma parte de la coalición Existe para las próximas elecciones europeas del 9 de junio, recogieron la «preocupación» por la despoblación y el «recorte» de servicios en el medio rural de los vecinos de las localidades de Pinares, el Valle, el Alto Jalón y Soria, que recorrieron en los dos primeros día de campaña.

En un comunicado, la candida-

ta Vanessa García Macarrón destacó que «las principales preocupaciones de los vecinos de estos pueblos con los que he podido conversar se han centrado en el recorte de servicios y la pérdida de población». En este sentido, la candidata soriana recordó que uno de los ejes principales de la coalición es la lucha contra la despoblación y el reequilibrio territorial «y para eso estar en Europa con voz propia es fundamental».



Los cargos públicos del PP durante la visita a la promoción de viviendas en Garray. J.M. LOSTAU

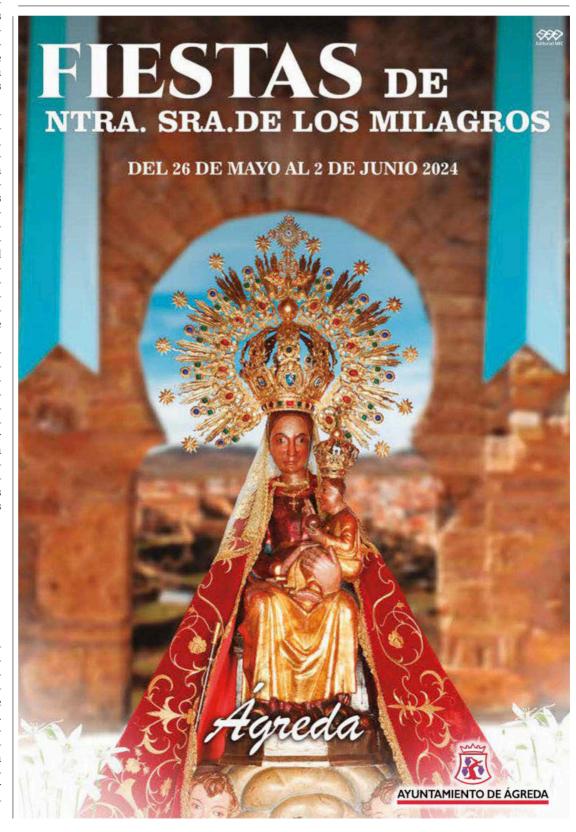

**SANIDAD** 

PREVENCIÓN

## La infección respiratoria, principal causa de contagios en las guarderías

Desde el comienzo del curso participan 431 niños desde los 0 a los tres años en el estudio que lidera el pediatra Rafael Peñalver gracias a la colaboración de 21 centros infantiles

#### IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

Un total de 431 niños de edades comprendidas entre los o y los tres años están participando desde el inicio de este curso en el estudio impulsado por el pediatra Rafael Peñalver Penedo y que busca poner coto a los contagios en las guarderías. Bajo el título Eficacia de las implantación de medidas higiénicas para reducir infecciones en escuelas de educación infantil', cuenta con la colaboración activa de 21 centros infantiles con el objetivo de minimizar los contagios en estos espacios, en aumento directamente relacionado con la edad cada vez más temprana de inicio en la escolarización de los niños. En este primer curso del estudio los datos que se están recopilando desvelan que la principal infección es la respiratoria, aunque habrá que esperar a los resultados del próximo curso para obtener un análisis más detallado de los contagios de cara a su prevención.

Esta iniciativa privada que tomó forma hace un año, a raíz del incremento de infecciones entre los más pequeños que los sanitarios constataron con derivaciones incluso a la UCI pediátrica de Burgos, arrancó con un equipo formado por cinco pediatras, tres residentes y una enfermera, si bien en la actualidad ya se ha ampliado a once personas, ocho médicos y tres enfermeras. El grupo, liderado por el pediatra Rafael Peñalver, buscaba reducir al máximo los contagios entre los más pequeños mediante la realización de un protocolo. Para llevar a cabo el estudio cuentan con la participación de 21 centros infantiles durante este curso y el próximo. «Estamos contentísimos con la respuesta recibida y por las ganas que tienen los propios centros de responder y reducir los contagios».

En un primer momento se adhirieron 320 niños, si bien a lo largo de todo el periodo escolar se han ido incorporando nuevos participantes y suman en la actualidad 431, lo que supone un incremento de un 35%. El 54% de los niños participantes están escolarizados en el aula de dos años, un total de 234; otro 39% en el de un año, 170; y el resto, 27 bebés, en el de cero. «Queremos llegar a la mayor parte posible de esta franja de población para hacer más fiable nuestro estudio», indica una de las pediatras.

Y es que hasta la fecha no existen estudios que analicen la incidencia de infecciones en la provincia de Soria. Tampoco se han realizado estudios en los que se evalúe el impacto de establecer una formación reglada en el profesorado y los padres de los alumnos para prevenir los diversos tipos de infecciones más frecuen-



Alumnos de la escuela infantil Gloria Fuertes-Los Nenes, una de las que participa en el estudio. HDS

tes. Otros informes sí evalúan la eficacia de una medida aislada o en situaciones muy concretas o periodos muy cortos, pero no se han encontrado estudios que evalúen la eficacia de introducir un conjunto de medidas simultáneo en los centros educativos

En este curso se están recopilando todos los datos de los niños. Al comienzo del periodo escolar, los sanitarios lo plantearon en las guarderías, y una vez contaron con su apoyo se dirigieron a los padres a través de una carta para informarles sobre este estudio. Aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del área de Burgos y Soria, de acuerdo a la legislación vigente, se les invitaba a participar de manera totalmente voluntaria.

Así, a lo largo de este año los padres de los pequeños participantes sólo tienen que avisar a su centro infantil cuando su hijo está malo y de qué para realizar un registro de las enfermedades. Las infecciones registradas más frecuentes en los dos primeros meses del curso fueron de las vías altas, sobre todo catarros, y gastroenteritis. Pero en noviembre ya empezaron a verse las bronquiolitis que aumentaron mucho en diciembre, «por el propio ciclo de la bronquiolitis, cuyo pico máximo va de noviembre a marzo». De hecho, la principal infección ha sido la respiratoria, aunque todavía no tienen

Y ya en el siguiente curso se realizará una comparativa, totalmente aleatoria, entre dos grupos de guarderías. En uno se intervendrá y en el otro se seguirá como hasta ahora. Así, unas guarderías (grupo de no intervención), mantendrán las medidas de higiene y prevención de infecciones que se estén realizando habitualmente en cada una de ellas, mientras que en el otro grupo (de intervención), se implantarán unas medidas específicas concretas, se educará a trabajadores del centro y a los padres de los niños sobre prevención de enfermedades infecciosas y se les facilitará los recursos necesarios para ello. «El objetivo es evaluar a posteriori el impacto que esta intervención tiene en la salud de los niños». Para ello los investigadores precisan la colaboración de los progenitores rellenando unos cuestionarios periódicamente y acu-

#### UN PROYECTO DISTINGUIDO POR LA GERENCIA DE ASISTENCIA DE SORIA

El proyecto, que en diciembre fue distinguido por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria con el premio de Investigación, parte de que es una realidad que la asistencia a escuelas de educación infantil aumenta el riesgo de padecer enfermedades

infecciosas, aunque en su mayoría banales, comparado con niños no escolarizados.

Procesos infecciosos que suponen un aumento de gasto de recursos sanitarios, que queda patente en muchas investigaciones, donde demuestran que los niños escolarizados tuvieron un uso significativamente aumentado de antibióticos, así como de visitas al pediatra y a urgencias hospitalarias.

Además, estos procesos suponen un perjuicio para el conjunto de la sociedad, ya que muchas veces los padres o cuidadores habituales deben solicitar permisos laborales para poder cuidar a sus hijos enfermos mientras se recuperan. En muchos casos, además, el cuidado de estos niños puede recaer en sus abuelos, suponiendo un aumento de riesgo de complicaciones características de la edad avanzada.

El equipo de pediatras indica en su memoria un estudio de Azor-Martínez que incluye una estimación de los costes sanitarios directos de cada episodio infeccioso, así como los costes indirectos estimados.

#### AL DETALLE

Participación. Bajo el título Eficacia de las implantación de medidas higiénicas para reducir infecciones en escuelas de educación infantil', cuenta con la colaboración activa de 21 centros infantiles con el objetivo de minimizar los contagios en estos espacios. Y participan en el estudio 431 niños desde los o a los tres años.

Más de la mitad, de dos años. El 54% de los niños participantes están escolarizados en el aula de dos años, un total de 234; otro 39% en el de un año, 170; y el resto, 27 bebés, en el de cero.

Recopilación de datos. En este curso se están recopilando todos los datos de los niños. Al comienzo del periodo escolar, los sanitarios lo plantearon en las guarderías, y una vez contaron con su apoyo se dirigieron a los padres a través de una carta para informarles sobre este estudio. Así, a lo largo de este año los padres de los pequeños participantes sólo tienen que avisar a su centro infantil cuando su hijo está malo y de qué para realizar un registro de las enfermedades

Comparativa. Y ya en el siguiente curso se realizará una comparativa, totalmente aleatoria, entre dos grupos de guarderías. En uno se

diendo a las charlas programadas. La aleatorización de las guarderías en uno u otro grupo se realizará al azar por los investigadores del estudio para darle la mayor credibilidad posible a este proyecto totalmente

El proyecto tiene una aplicabilidad inmediata una vez analizados los resultados. Ya en el grupo de intervención se espera que los sujetos tengan menos procesos infecciosos, menos visitas al pediatra, a Urgencias, menor uso de antibióticos y, sus padres, tengan que solicitar menos permisos laborales. De confirmarse que estas sencillas intervenciones reducen el número de procesos infecciosos entre los alumnos de escuelas infantiles, este estudio permitiría elaborar, en colaboración con la Junta de Castilla y León, unos protocolos que aplicar a todos los centros educativos. Con estos protocolos se permitiría reducir el número de infecciones no sólo a nivel de Soria, sino que se aplicaría en la Comunidad, con el beneficio en salud ya mencionado, el ahorro de costes sanitarios y para el conjunto de la sociedad.

## La mitad de los contratos se hacen a trabajadores con estudios primarios

Un 9% los firmaron universitarios y un 11% los titulados en Formación Profesional / Camareros y peones industriales son las ocupaciones más contratadas en abril

#### MILAGROS HERVADA SORIA

El mes de abril se cerró en la provincia con 2.035 contratos, algo más de la mitad formalizados por trabajadores con estudios primarios o no acreditados. Apenas un 9% de los contratados tenía titulación universitaria y un 11% la de Formación Profesional, tanto en grado medio como superior. Un 18,6% contaba con estudios de Educación Secundaria Obligatoria, ESO. Actualmente el 42% de los desempleados de la provincia disponen sólo de estudios primarios, 1.210 del total de los 2.833 inscritos en las listas de Empleo Castilla y León, Ecyl, mientras que los universitarios son apenas 300, y 367 los de Formación Profesional.

Y es que cerca de dos de cada diez empleos creados en el pasado mes de abril fueron de camareros, concretamente 333 contratos, convirtiéndose en la ocupación que más aumentó el número de los formalizados respecto al mes de marzo, según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE.

Les siguen las contrataciones de los peones industriales, 271, y ya mucho más lejos las 67 de los ayudantes de cocina y los cocineros asalariados, 65, uno de los empleos que mayor crecimiento registró en la comparativa mensual –un 71% más que en marzo–.

Lo cierto es que también se firmaron bastantes contratos de personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, 123, pero en este caso lo que se produjo fue un descenso en la comparativa mensual, del 12,7% concretamente. Otras ocupaciones donde cayeron las contrataciones fue en los vendedores en tiendas y almacenes, con 83 firmados, así como en el caso de los conductores asalariados de camiones que apenas llegaron a 52, un 18% menos.



Entrada interior del Hospital Universitario Santa Bárbara. MARIO TEJEDOR

#### Los mayores de 59 años lideran el desempleo en la provincia

#### Dos de cada diez empleos creados fueron para camareros

El SEPE indica que el total de los 2.035 contratos que se firmaron en Soria en el mes de abril se los repartieron entre 1.796 trabajadores, es decir, el índice de rotación es del 1,13. La temporalidad sigue en niveles similares con algo menos de la mitad de los contratos de carácter indefinido –un 42%–, superados por los temporales que llegaron a 1.170. Las cifras evidencian que es el colectivo masculino el que registra menor temporalidad. La tasa de empleo indefinido es del 55, mientras que en las mujeres es de 44.7.

En lo que se refiere a las cifras del desempleo, el colectivo más numeroso en las listas del Ecyl es de mayores de 59 años con 533 personas inscritas. Les sigue el grupo de edad de 55 a 59 años, con 471, y son 323 los de edades entre 50 y 54. Los mayores de 50 años representan el 46,8% de todos los desempleados.

De los 25 a los 49 años todos los

rangos etarios rondan los 250 parados

Atendiendo a la antigüedad de la demanda, hasta 505 parados superan los dos años a la espera de un trabajo, son 362 los que llevan de uno a dos años y 438 han superado los seis meses pero aún no han pasado un año en desempleo. Son 443 los que llevan menos de un mes y 564 los que no llegan a tres meses. De ahí a medio año hay 521 parados apuntados.

En las listas del Ecyl existen 5.258 personas pero demandantes parados son los mencionados 2.833 ya que otros 2.296 no están en situación de desempleo y otros 129 son demandantes sin disponibilidad, según los datos del SEPE.

#### SALDO NEGATIVO EN EL CONCURSO DE TRASLADOS

El Hospital Universitario Santa Bárbara ha perdido efectivos en el saldo del concurso de traslados. «Hay más salidas que llegadas», aseguró el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, quien, no obstante, añadió que «deberá compensar con creces en el hospital» la estabilización de quienes han superado el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, mediante el sistema de concurso de méritos, resuelto el pasado mes de abril. La Consejería de Sanidad hizo fijas 62 plazas de médicos especialistas en el Complejo Hospitalario de Soria.

Los profesionales tenían de plazo hasta el 14 de mayo para presentar la documentación y elegir las plazas según el orden obtenido en el proceso. Desde la Gerencia apuntaron que previsiblemente quienes trabajan ya en el centro hospitalario sí tienen intención de quedarse, y confían en que quieran incorporarse los que llegan de fuera.

El concurso de traslados no ha tenido incidencia en la Atención Primaria donde ningún profesional ha recurrido a esta opción para cambiar el lugar de su puesto de trabajo.

En cuanto a los profesionales que desempeñan su labor en Soria, Vicente recordó que actualmente son «más de 20» los extracomunitarios que trabajan en el hospital, especialistas que ya realizaron el MIR en España, en distintas disciplinas. «Se trata de aprovechar el talento extranjero», apuntó el gerente.



## Ana Cristina Aldavero se alza con el 'Desafío Universidad-Empresa'

La profesora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes e investigadora y experta en temas alimentarios de Soria gana con un trabajo de la firma Campofrío

La Consejería de Educación ha dado a conocer los proyectos galardonados en el XI concurso 'Desafío Universidad-Empresa' que, en esta edición, reflejan una apuesta por la industria agroalimentaria, la transición ecológica y la aplicación de las nuevas tecnologías al desarrollo rural y la protección del pa-

trimonio natural.

En concreto, el primer premio ha recaído en el proyecto 'Extractos vegetales sostenibles para mejorar la vida útil de productos cárnicos'. La propuesta, que responde a un desafío planteado por la empresa Campofrío y pretende identificar compuestos de origen vegetal para inhibir el crecimiento de microorganismos manteniendo el color y aroma de la carne, fue presentada por la investigadora Ana Cristina Aldavero, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). La ganadora es una experta en temas alimentarios de la provincia, ligada a las catas de vinos, la Mantequilla de Soria o el Centro de los Alimentos, entre

El proyecto 'Plantas como biofactorías y medio de biocontrol de Drosophila suzukii', que responde a una demanda de la empresa segoviana El Pinar Berries, ha conseguido el segundo premio. Su objetivo es desarrollar un control biológico respetuoso con el medio ambiente de la mosca de alas manchadas, responsable de grandes pérdidas en los cultivos de frutos rojos. El equipo investigador, con base en el Instituto de Investigación en Agrobiotecnología (CIA-LE) de la Universidad de Salamanca (USAL), está integrado por Noelia Arteaga, Ricardo Costa y Óscar

Por último, ha alcanzado el tercer premio el proyecto titulado 'Di-



Ana Cristina Aldavero en una de sus actividades en la provincia. MARIO TEJEDOR

seño virtual de recipientes a presión compuestos para almacenar H2', que proponen los investigadores Raúl Muñoz y Roberto García de la USAL, como respuesta a un reto planteado por la empresa salmantina H2m Hidrógeno Manufacturado.

El desafío en este caso fue diseñar un depósito compacto, ligero y altamente resistente capaz de soportar las elevadas presiones que exige el transporte de hidrógeno verde, un combustible de referencia para la transición energética por su sostenibilidad y versatilidad.

#### EMPRENDER Y ACCÉSIT

En esta edición, el 'Premio Especial Nuevos Emprendedores' ha si-

do para el proyecto 'Desarrollo de abonos líquidos naturales procedentes de excrementos de Tenebrio molitor para su implementación en procesos de fertirrigación' con el que se pretende desarrollar una versión líquida del abono natural, con importantes cualidades antibacterianas, que se produce en una granja de tenebrios o gusanos de la harina.

La propuesta responde a un reto planteado por el emprendedor vallisoletano Israel Benito, fundador de la empresa Insectropía en Villanueva de los Caballeros. El equipo investigador está integrado por María Inmaculada Sánchez, Óscar Lorenzo, Álvaro Sánchez y José Antonio Martín, todos ellos del Instituto de Investigación en Agro-

biotecnología (CIALE) de la Universidad de Salamanca.

Finalmente, el jurado ha otorgado el accésit para proyectos que supongan una aplicación de la Inteligencia Artificial en tareas sociales, medioambientales o educativas a la propuesta 'Predicción del riesgo de incendios forestales extremos de copas a través del uso de técnicas avanzadas de teledetección e inteligencia artificial', presentada por Leonor Calvo, Carmen Quintano, Alfonso Fernández y José Manuel Fernández, investigadores del Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección de la Universidad de León (ULE).

El certamen, dirigido a investigadores universitarios y empresas con interés en desarrollar proyectos conjuntos de I+D+i, cuenta con una dotación en premios de 46.000 euros y forma parte del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE) del Gobierno autonómico.

Para más información en las páginas web de Fuescyl, red TCUE y en la cuenta de la red social X @fuescyl.

#### SE NECESITA CAPATAZ AGRÍCOLA / TRACTORISTA

CON EXPERIENCIA EN VIÑEDO Y trabajos con maquinaria agrícola

Interesados enviar CV : https:// www.bodegasprotos.com/es/trabaja-con-nosotros/

#### El programa PEMCYL arrancará en su segunda fase en Soria

SORIA

El programa PEMCYL que trabaja para mejorar la empleabilidad de mujeres desempleadas y en situación de especial vulnerabilidad llegará este año, en su novena edición, a 108 mujeres de Castilla y León.

El programa impulsado por la Junta de Castilla y León con la colaboración de la Fundación Santa María la Real, tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la inserción socio laboral de mujeres de Castilla y León que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

La Fundación Santa María la Real ha informado este viernes del inicio de la novena edición de este programa que contará con 108 plazas.

En su primera ronda, que ya se ha iniciado, cuenta con la participación de 76 mujeres en desempleo, de entre 21 y 63 años que residen en las capitales y en diversos núcleos rurales de Burgos, León, Ávila, Segovia, Valladolid y Palencia.

Estas mujeres tienen diferentes niveles formativos y trayectorias profesionales, y se encuentran en diferentes situaciones o contextos de vulnerabilidad: migrantes, residentes en medio rural, víctimas deviolencia de género, desempleo de larga duración, minorías étnicas, etc.

Hasta agosto, las participantes contarán con el apoyo de personal técnico especializado de la Fundación Santa María la Real para impulsar su búsqueda de empleo.

La segunda ronda se realizará en las provincias de Salamanca, Soria y Zamora y en total se habilitarán 108 plazas durante todo el

Las participantes realizarán dinámicas de inteligencia emocional para mejorar su autoconocimiento, reforzar su autoestima, focalizar su objetivo profesional y aprender a desarrollar un plan integral de prospección laboral; asistirán a talleres para actualizar su currículum; ensayarán entrevistas de trabajo, realizarán mapas de empleabilidad y contactarán con empresas. En esta nueva edición, se facilitará formación técnica en sectores emergentes como Transformación Digital, Comercio, Atención Sociosanitaria, Turismo o Industria Agroalimentaria. Además, se trabajará un mayor contacto con el tejido empresarial para lograr alcanzar en torno al 65% de inserción. Asimismo, se introducirá contenidos relacionados con bienestar emocional, para favorecer la salud mental en las mujeres vulnerables.

## **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

28 de mayo

**Almazán (16467217) :** 08:30 a 14:00 de 29 de mayo C/CALLE TOMILLO (ALMAZÁN)

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900





Vista de la asamblea de la Hermandad de Donantes de Sangre. MARIO TEJEDOR

## La Hermandad de Donantes celebra asamblea con el adiós de Molina

La organización cumple 50 años con su compromiso inquebrantable con la provincia

#### SORIA

La Hermandad de Donantes de Sangre de Soria celebró este sábado en el Aula Magna Tirso de Molina su asamblea general ordinaria, un evento marcado por el medio siglo de compromiso inquebrantable con la salud pública y por el adiós de su presidente tras 23 años en el cargo, José Antonio Molina.

La asamblea de este año fue una oportunidad para repasar las actividades realizadas y reconocer a sus donantes con las medallas y diplomas según el número de donaciones realizadas; también se hizo entrega de las distinciones especiales y las distinciones Sorianos Pura Sangre.

A la misma asistieron la tota-

lidad de autoridades de Soria y provincia. Molina suma 38 años en la hermandad a la que llegó cuando vio una vieja factura de la operación de su madre. Esa revelación y la charla a la que tuvo «la suerte» de asistir por parte de la Hermandad le abrieron el camino que ha recorrido durante todo este tiempo y que recientemente cumplió con números re-

dondos: 200 donaciones de vida. «Yo siempre lo había tenido en mente pero tras la charla, viendo que se podía hacer y no había ningún problema, di el paso», recuerda Molina, de aquel 1986, con 38 años. Desde entonces, 115 donaciones de sangre y 85 de plasma engrosan su carné de donante, el número 3.445. Un héroe provincial.

#### Una agresión sin lesiones en 2023 en la cárcel de Soria

#### SORI

Las agresiones a funcionarios de prisiones en la cárceles de Castilla y León continúan subiendo y el pasado año se alcanzó la cifra récord de 57, un 26,6 por ciento más que en 2022, de las que treinta terminaron con lesiones de los trabajadores. Este incremento fue superior al registrado en el conjunto del país, donde se contabilizaron 511 incidentes, lo que supone una subida del 10,6 por ciento. En el caso de la provincia se registró una agresión pero sin lesiones.

Para el responsable de Instituciones Penitenciaras del sindicato CSIF en Castilla y León, Francisco Herrero, trabajador de Topas, la principal razón de este incremento de la agresiones es el intento por «humanizar» las cárceles y el «buenismo» que se estáinstalando en las relaciones entre funcionarios y reos, así como la imposición de sanciones más laxas a los internos que incumplen el régimen disciplinario.

En este sentido, Herrero argumenta que para «reconducir» la situación, para que los trabajadores dejen de convertirse en «víctimas» y para que las cifras de agresiones desciendan a un nivel «razonable», es necesario recuperar el «orden y el control» en la prisiones, algo que pasa por dotar al funcionario de las herramientas adecuadas y por recuperar la autoridad que ha venido perdiendo. «Dentro de ese clima de buenismo que se ha instalado, parece que se le quiere facilitar la vida al reo para enfrentarle contra el funcionario», denunció.

## Pago para 11 contratos de apicultura en Soria por valor de 52.377 euros

#### SORIA

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural inicia la próxima semana el pago de 459 contratos agroambientales para apicultura suscritos para el período 2023-2027, al amparo del nuevo Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), por un importe de 2,27 millones de euros en la Comunidad,informa Ical. En el caso de Soria la ayuda alcanza los 52.377 euros con 11 expedientes.

En concreto, la intervención agroambiental de apicultura para la mejora de la biodiversidad pretende compensar, a los titulares de explotaciones apícolas, por las bondades que supone la práctica polinizadora, sus efectos beneficiosos en el medio ambiente en general y en el mantenimiento y mejora de la biodiversidad de los ecosistemas.

La ayuda es de 22 euros por cada colmena acogida a la ayuda. Para ello, los apicultores deben cumplir una serie de requisitos y compromisos, como disponer de al menos 150 colmenas en su explotación, distribuirlas en asentamientos que no tengan más de 100 unidades, mantener los asentamientos un mínimo de cinco meses en el territorio de Castilla y León, así como respetar unas distancias mínimas entre ubicaciones. La Consejería, una vez firmados los correspondientes contratos plurianuales, está tramitando todas las solicitudes de pago anual para poder realizar cuanto antes el abono de las cantidades.



Un apicultor en una de sus actividades laborales. ICAL

#### CIUDAD DE LA INFANCIA

#### **MEJORAS**





## Una puesta al día de las zonas de los más pequeños

do las maderas perimetrales. Se colocará una valla de cierre. Colocación de vallado perimetral con puerta, de manera que se

evite el uso por parte de animales domésticos.

La renovación de columpios en siete puntos, la pista de 'pump track' y el rediseño en los parques movilizan casi 1,8 millones

#### JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO SORIA

Mejor distribución de edades, cambio de elementos deteriorados, nuevos juegos y más protección. Las zonas infantiles se ponen al día y son siete los puntos elegidos por el Ayuntamiento para una gran modernización o dotación de más atractivos. El parque de la Tejera, el Rincón de Bécquer, la calles Zamora (dos areneros), Guadalajara, Cuenca y Monte Berrún son los vías de esta remodelación con la que prestar un servicio a las familias y esparcimiento a los más pequeños. Como Ciudad Amiga de la Infancia, sello otor-

gado por Unicef, el Ayuntamiento está muy pendiente de esta esfera de obras, que se realiza de manera conjunta con un contrato ya adjudicado por importe de 125.000 euros. Paralelamente, está en obras la pista de 'pump track', que aprovecha para la habilidad ciclista la parcela sin ocupación junto a la guardería de Santa Bárbara.

Con 148.000 euros se asume esta inversión con la que dotar al barrio de una novedosa área de ocio, que se une a disciplinas como el 'parkour' de Los Royales, el gimnasio urbano de Los Pajaritos o las zonas biosaludables en distintos puntos. Por ejemplo, en los parques. Precisamente en estos momentos está en obras el de Santa Clara, que con un millón de euros ofrecerá accesibilidad sin perder recintos de juego. En La Arboleda se instalaron unos que han dado nueva vida al barrio con su uso.

Todas estas actuaciones de perfeccionamiento y reforma movilizan un conjunto cercano a los 1,8 millones.





MÁS PÚBLICO EN EL RINCÓN DE BÉCQUER. La fuente de chorros es un atractivo y un refresco veraniego para los más pequeños. En cambio, el arenero no ha suscitado la misma intensidad de uso. Se plantea, por tanto, su sustitución por unos elementos que consigan una mayor demanda. Aprovechando el graderío del talud, se instalará un trampolín-cama elástica.



REPORTAJE GRÁFICO: MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR



COMPLETANDO EN MONTE BERRÚN. Ahora consta una zona de calistenia y circuito biosaludable. Área de nueva creación para los niños, con tres espacios cubiertos de arenero. En ellos, laboratorio de arena (grúa con cadena, cubeta, plataformas y tamiz) y excavadora metálica.



CALLE GUADALAJARA. Adaptación para niños de más edad. Cambiarán todos los elementos, que estarán sobre suelo de caucho. Columpio con dos asientos planos, conjunto de dos torres básicas y una de barras, con escalera de acceso y muelle balancín de cuatro plazas.



CALLE CUENCA. Cambio de todos los elementos e instalación de suelo de caucho. Se colocarán un columpio accesible para personas con movilidad reducida, un conjunto de dos torres con puente rampa, dos toboganes, un columpio de asiento plano y un muelle individual de caballito.

#### SANTA CLARA Y LA ARBOLEDA

Reformas de los parques. Santa Clara está en obras. Una vez acondicionada la antigua iglesia como centro cultural, toca la remodelación del parque, un espacio en el que ha comenzado la primera etapa. Afecta a la mitad aproximada que

mira a Antolín de Soria y que supondrá una reordenación de espacios y zonas de juego y una ganancia de accesibilidad. Paralelamente, se está ejecutando la repavimentación del perímetro, lo que conllevará materiales en las aceras acordes con la entrada del antiguo templo. La última reforma integral de un parque fue la de La Arboleda, cuyo carácter de jardín histórico se tuvo muy en cuenta a la hora de facilitar un mayoruso, también con novedosos elementos infantiles y toboganes.





## **PROVINCIA**

## Sordo: «Camacho es uno de los padres de la democracia»

• El secretario general de CC OO denuncia la «demonización y radicalización de la derecha» en un acto en respuesta a las pintadas en la casa de La Rasa del sindicalista

SORI

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, explicó ayer en El Burgo que el acto homenaje a Marcelino Camacho organizado por el sindicato «es la respuesta del sindicato a los hechos sucedidos en su casa natal en La Rasa cuando sufrió un ataque vandálico en octubre de 2023» reivindicando la figura de Camacho «como uno de los grandes padres de la democracia española» y denunciando «esta involución ultraderechista en la que está cayendo una parte de la derecha y de la extrema derecha española y no solo española».

Sordo subrayó que las pintadas «quizás en otras circunstancias en la historia de nuestro país se hubiera tomado como un acto de gamberrismo, sin embargo, en nuestra opinión tiene un significado muy importante porque tiene que ver con el proceso de demonización y radicalización que una buena parte de la derecha y de la extrema derecha han emprendido en España y en el mundo y tiene que ver con esa demonización de personas que por hacer acción sindical, o por ser socialistas o comunistas dieron lo mejor de su vida, lo mejor de la historia de nuestro país por traer la democracia y las libertades a Es-



El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el regional, Vicente Andrés, en El Burgo, ayer. ICAL

En este sentido, el secretario general de Comisiones Obreras ensalzó la figura de Marcelino Camacho indicando que «es un referente de país». Y añadió: «Es un referente para todo el país y son into-

lerables estas muestras de sectarismo, de violencia que no surgen como las amapolas en primavera sino que surgen porque hay un contexto donde determinados discursos políticos demonizan al adversario, demonizan el hecho de haber sido comunista, sindicalista y por eso desde CC OO queremos reivindicar su figura y todo lo que Marcelino Camacho supuso en el siglo XX en nuestro país. En la lucha por las libertades, en la lucha contra la dictadura, en la lucha por esa Constitución de la que algunos ahora se quieren apropiar pero que realmente fue el producto de la lucha de miles y miles de trabajadores en las calles, en las huelgas, en las fábricas con mucha represión, con mucha cárcel, con muchos despidos e, incluso, con algunos muertos».

Por su parte, el secretario regional de CC OO, Vicente Andrés, rechazó que Castilla y León sea «un santuario de la extrema derecha» y que actúe «de forma impune» hacia ese tipo de actos vandálicos frente a los que prometió respuesta sindical matizando que este homenaje no busca reivindicar ninguna efeméride, sino «demostrar a la sociedad y al gobierno de Castilla y León que tiene que cesar esta política de enfrentamiento y de odio». Así, aseveró, «no cabe otra que pedir al señor Mañueco que dé marcha atrás en su idea de aprobar la Ley de la Concordia, que es más bien una ley de la discordia», puntualizó el dirigente sindical regional, considerando que esta normativa enfrenta a la población e incidiendo en la necesidad de reflexionar sobre ella tras la advertencia de la ONU de que se encuentra fuera del marco legal. «No se pueden permitir actos ilegales, actos vandálicos y el sindicalismo y las fuerzas progresistas responderán en Castilla y León. A cada agresión, habrá una respuesta», concluyó.

El acto de homenaje al primer secretario general del sindicato como respuesta al acto vandálico cometido en octubre de 2023 en la casa donde nació Camacho contó también con la presencia del secretario general de Soria, Javier Moreno.

## El paseo verde de El Burgo cumple 20 años

Para evitar los peligros del canal de riego se ideó un proyecto para canalizarlo y el paso de los años lo ha situado como imprescindible para el ocio y paseo de los vecinos

#### SORL

Hace veinte años que en El Burgo de Osma comenzaron las obras de soterramiento del canal de riego de la calle Acosta. La intervención dio lugar a uno de los puntos imprescindibles de paseo hoy en día. Con la intención de canalizar las aguas y dar seguridad a la zona, el Ayuntamiento arrancó un proyecto que ha dado una vuelta espectacular al paraje, no sólo consiguiendo su objetivo prioritario sino, logrando además crear un nuevo lugar de esparcimiento

Era el año 2001 cuando la idea empezó a tomar forma, la reunión de la junta directiva de la comunidad de regantes, otorgó al Consistorio la disponibilidad de los terrenos para la toma de decisiones sobre la premisa inicial de que dispondrían de una canalización entubada de agua. La mejora del canal de riego era una de las actuaciones

más demandadas por los vecinos puesto que atravesaba una de las zonas más pobladas del municipio. El canal discurre paralelo a la calle Acosta y antes del soterramiento no contaba con vallas protectoras en todo su tramo lo que suponía un peligro sobre todo para los muchos niños de esa parte de El Burgo.

El presupuesto del soterramiento del canal y la creación de una zona de esparcimiento alcanzó los 730.000 euros, algo menos que lo previsto inicialmente. La Confederación Hidrográfica del Duero se ocupó del 67% del presupuesto y la Junta de Castilla y León a través de la dirección general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente asumió el 33% restante. Por su parte, el Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma fue el encargado de redactar el proyecto logrando posteriormente que



Paseo verde en El Burgo de Osma. HDS

el organismo regional se hiciera cargo de la financiación.

Las obras comenzaron a principios del año 2004 de la mano de la empresa Marcor Ebro. El plazo inicial previsto para los trabajos fue de nueves meses, aunque después se tuvo que conceder alguna prórroga para que, entre otras cosas, los propietarios de las tierras pudieran regar sus cultivos con las aguas del canal. El tramo que se arregló con la mejora es el comprendido entre la travesía de la nacional 122 y el paraje conocido como Nido de La Cigüeña que desemboca en la carretera que conduce a San Leonardo de Yagüe.

Aunque el fin principal de la actuación fue la canalización de las aguas de riego que estaban al descubierto, el proyecto logró la creación de un cordón verde que se ha vuelto muy popular en la localidad y se conoce como "paseo verde". Desde la travesía puede accederse a esta vía con carril bici, bancos, caminos, iluminación y vegetación ornamental. Es un lugar muy frecuentado por la gente mayor del municipio puesto que no tienen que alejarse prácticamente nada del centro para poder disfrutar de la tranquilidad que ofrece y cuentan con bancos para descansar al sol o la sombra. También es habitual ver a los más pequeños aprendiendo a montar en bicicleta o patines y a los numerosos vecinos de ese barrio que optan por llegar a sus casas por el paseo en lugar de por las aceras de la calle Acosta.

## **PROVINCIA**

## San Esteban busca aliados para el proyecto de Aguas Bravas

El alcalde indica que esperan colaboración de las federaciones de piragüismo y también del Consejo Superior de Deportes

#### V.R.A. SORIA

El proyecto de Aguas Bravas en San Esteban de Gormaz sigue dando pasos al frente. Así lo asegura el alcalde ribereño, Daniel García, que explica que una vez que han asegurado la financiación gracias a la apuesta de la Diputación Provincial que invertirá 1,3 millones de euros- están en el momento «de buscar nuevos actores que quieran unirse a esta iniciativa». Así, apunta, «nuestra idea es conseguir que colaboren con nosotros la federación regional de piragüismo y la nacional así como también nos gustaría conseguir la implicación del Consejo Superior de Deportes». Sin embargo, de momento, todo está sin cerrar y únicamente hay encima de la mesa buenas sensaciones y unas primeras conversaciones sin nada firmado. De todas formas, el regidor es positivo y espera tener buenas noticias en el plazo «de un par de semanas».

García ha asegurado la puesta en marcha de este proyecto que es «muy relevante para San Esteban, para la comarca y para toda la provincia. Es un bien para todos». Por ello espera conseguir un acuerdo entre todas las partes en breves fechas para que el proyecto pueda seguir caminando hacia adelante. «Seguramente sacaremos de forma conjunta la redac-

ción y el proyecto», subraya. Respecto a los plazos, no quiso afinar mucho pero apunta que quieren «cerrar la intervención de nuevos actores en la ecuación en el primer semestre del año para sacar la redacción y el proyecto después y tener unos 90 días para ejecutarlo con lo que estaríamos hablando de septiembre u octubre para que las obras pudieran comenzar».

En este sentido, el regidor sanestebeño agradece la implicación de la Diputación que «será la encargada de gestionar el proyecto incluido en el Plan Soria como proyecto singular. Desde el Ayuntamiento estaremos trabajando de la mano con la Diputación colaborando en todo lo que podamos».

Con la inversión de 1,3 millones será posible realizar este proyecto que, destaca García, «nos permite dar un salto cualitativo en nuestra oferta deportiva y turística. Hace unos meses, Benito Serrano, presidente de la Diputación Provincial de Soria y yo, manifestamos que este proyecto vería la luz pronto y hemos cumplido con el compromiso adquirido. Nuestro objetivo es la organización de un campeonato mundial. Vamos a trabajar muy duro para que este proyecto sea una realidad cuánto antes».



Imagen del V Encuentro de Viñas Viejas en San Esteban. ANTONIO CARRILLO

## Viñas Viejas de Soria fusionan territorio y tradición en su V Encuentro

#### V.R.A. sori

La asociación Viñas Viejas de Soria, que aglutina a 13 bodegas de la DO Ribera del Duero y otra de la Tierra de Castilla y León de la provincia, y el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz celebraron ayer el V encuentro con las Viñas Viejas en una jornada muy animada en cuanto asistencia y en la que se puso en valor la importancia del territorio sin olvidar el peso de la tradición y el saber tradicional. Este V Encuentro cuenta también con la colaboración de la Diputación de Soria, la asociación Tierras Sorianas del Cid y la Junta de Castilla y León.

La jornada comenzó en el salón de actos de las Antiguas Escuelas de San Esteban de Gormaz, donde el Ayuntamiento y la asociación presentaron esta nueva edición con la proyección del cortometraje Basajaún, producido por Rafael García de Vitis Navarra, sobre la revolución vitivinícola española que ha rescatado el origen de una cultura milenaria. Este audiovisual, que fue presentado en la Seminci, destaca la nueva forma de entender el viñedo, con el regreso a una viticultura tradicional y respetuosa con el medio ambiente, pero combinado con el conocimiento científico más puntero, a través de la recuperación de la variabilidad genética para adaptarse al cambio climático y luchar contra las enfer-

medades del viñedo.

Tras la cata de vinos a cargo de las 14 bodegas de la asociación Viñas Viejas tuvo lugar la visita a las bodegas tradicionales del barrio de bodegas de San Esteban de Gormaz y la demostración de trabajo de suelos con caballería en el viñedo municipal situado en las traseras del lagar de San Miguel, para aprender de este sistema de labranza y arado tradicional, que fue la novedad de este año.

Durante toda la jornada pudieron disfrutarse de las catas, las visitas guiadas por el barrio de bodegas que son una seña de identidad de esta Ribera soriana y el trabajo de suelo en San Miguel.

## La romería de Revenga acoge a decenas de personas llegadas de Soria en la gran fiesta de Pinares

Se trata de una celebración a la que acuden cada año los vecinos de muchos pueblos de la zona soriana / Reencuentro de las tres localidades unidas en el paraje

#### R.F. REVENGA

Cada último sábado del mes de mayo, la comarca de Pinares se reencuentra con una de sus fiestas más multitudinarias y entrañables del año. Se trata de la Romería de Nuestra Señora de Revenga que de nuevo se celebró con ímpetu en la jornada de ayer con la participación de centenares de vecinos de las localidades no sólo de Regumiel, Canicosa y Quintanar de la Sierra, que son los que se encargan de gestionar este precioso lugar rodeado de naturaleza-, sino de todos y cada uno de los municipios de esta

zona de Pinares, también los pueblos sorianos, que en cada edición se unen al festejo sintiéndolo también como suyo, lo que ha provocado que ya sea una toda una fiesta comarcal.

La mañana arrancó, como manda la tradición, con el reencuentro de las tres localidades unidas por Revenga que, presididas por sus alcaldes, salieron para proceder al saludo de cruces y pendones como signo de respeto y convivencia. Un momento lleno de emotividad que estuvo acompañado por el colorido de los trajes tradicio-



Romería de Revenga. R. E.

nales de piñorra, que de nuevo lucieron las serranas durante toda la mañana

Acto seguido tuvo lugar la misa en la ermita y después se dio paso a una jornada festiva en la que la campa del Comunero se llenó un año más de pinariegos y visitantes, para disfrutar de comidas, meriendas y reuniones de amigos y familiares y también llena de chiringuitos, de atracciones para todos los públicos y de música con el despliegue de una orquesta, que por primer año en la historia se añadió al programa festivo para amenizar la noche.

La tarde también dio paso a nuevas celebraciones religiosas en honor a la Virgen. A las ocho tuvo lugar la despedida de las cruces y pendones de las tres villas serranas, dando por finalizada una edición más de esta popular celebración con cientos de años de historia

## **PROVINCIA**

ALCALDESA DE ÓLVEGA. La dirigente municipal (PP) afronta su segunda legislatura con una apuesta por empleo, vivienda y formación, «con lo que se combate JIMÉNEZ la despoblación», dice. Y también por el polígono, con dos proyectos en marcha

## «En Ólvega se han abierto pymes, hay suelo industrial y se puede ampliar»

#### P. PÉREZ SOLER SORIA

Pregunta. A punto de cumplirse un año de legislatura, destaque las principales actuaciones en marcha.

R. Las principales actuaciones son las obras que hay en marcha. Ya teníamos una segunda fase de la renovación de las piscinas, en la que ya se ha resuelto el problema que había con la red eléctrica y este verano contaremos ya con todo el recinto del solarium acabado. También está en marcha las obras de planes provinciales, de redes y pavimentación, con la calle Gustavo Adolfo Bécquer y la calle Virgen del Pilar, que era una de las calles más demandadas por parte de los vecinos, ya que era de las más antiguas en saneamiento y agua limpia. Es una obra te tenía gran complicación, pero se va a quedar perfectamente.

P.¿Y en previsión?

R. Sobre todo la complicación que esa calle tiene y el tránsito que registra Gustavo Adolfo Bécquer. Es una calle que ha mostrado muchas averías a lo largo de estos años. Era una necesidad. P. Área industrial. Siempre se ha

dicho que el Moncayo era un potente foco de desarrollo. ¿Se ha retraído en creación de empleo?

R. No. La generación de empleo quizá no haya ido como en otras ocasiones en que había más con la incorporación de alguna empresa importante, pero el polígono marcha y se mantiene a pesar de toda la crisis que ha habido a raíz del covid. Es más, se han abierto nuevas empresas, pero en lugar de grandes empresas, pequeñas empresas. Tenemos la de zumos, Presumia; la de Tortillas a tu gusto; recientemente se está acondicionando otra para la adecuación de mineral para la alimentación animal, que es nueva. Y hay un par de proyectos en marcha, en los que prefiero no ahondar hasta que no estén aprobados. Además de no retraerse, las empresas ya instaladas se han consolidado e incremen-

P. ¿Hay suficiente suelo industrial y también superficie en desarrollo?

R. Tenemos de las dos cosas. Suelo industrial ya acondicionado con todos los servicios para la instalación de nuevas empresas. Y la posibilidad de ampliarlo para las distintas empresas que se quisieran instalar en nuestro muni-

P. El Ayuntamiento negocia desde hace tiempo la compra de las instalaciones de las antiguas fábricas de Campofrío. ¿Para qué y cómo van las con-

R. Llevamos más de un año negociando con la empresa, aunque ahora está un poco más parado, e instando a las distintas administraciones posibi-



MARIO TE JEDOR

lidades para un plan de viabilidad. Es importante saber cuánto cuesta el edificio, cuánto acondicionarlo, saber a qué lo vamos a destinar y también es importante ver la financiación. Nosotros estábamos interesados en parte de esos bienes que tiene la compañía, pero no en el total, porque no vemos la viabilidad para todo el edificio. Lo que nosotros llevábamos idea era destinar parte de esos bienes a un centro cívico, a un salón de actos para todo tipo de eventos y usos múltiples y también a actividad deportiva. Sería el primer in-

«Las principales actuaciones ya en marcha son obras y las piscinas»

«Combatimos la despoblación en empleo, vivienda y formación»

«Veo mal que se echara por tierra el desdoblamiento de la CL101»

terés que tendríamos. Ante la posibilidad de coger todo si hubiera un plan de viabilidad, se podrían hace muchísimas cosas, desde viviendas hasta residencia con apartamentos individuales, un área de coworking, ofrecer a empresas para su implantación aquí.

P. Con otras administraciones.

R. Por supuesto. El Ayuntamiento de Ólvega por sí mismo no puede hacer frente hoy por hoy a ese tipo de inversiones, sobre todo por la viabilidad de ese edificio.

P. Recientemente han aprobado un contrato con una eólica (Abo Wind España) interesada en una parcela para un parque eólico. ¿Cuánto les genera la energía eólica a Ólvega?

R. Ése es el primer parque eólico que se montó en la provincia de Soria, la sierra del Madero, pero concretamente el que me hablas no han firmado contrato; ha sido una reserva de terreno ante la posibilidad de que consiguiera todos los permisos para la instalación si los reúnen. No hay nada certero de que se vaya a montar. Solo nos afecta un aerogenerador, el resto es de particulares. La mayoría de los aerogeneradores están en la sociedad de baldíos y de particulares, lo que a nosotros nos generan son las tasas de ocupación de espacio. Es una patita más v todo cuenta.

P. Parece que falta algo si no se pregunta por la población y las actuaciones municipales para favorecerla.

R. El problema de la despoblación lo llevamos combatiendo sobre todo con el área del trabajo, el empleo; con el tema de la vivienda y especialmente con la formación. Desde el Ayuntamiento se ha hecho una apuesta importante junto con la Consejería de Educación para instalar un centro de formación profesional siempre con la demanda que tienen las empresas y también que los alumnos de Ólvega puedan desplazarse a Soria a estudiar con el menor coste posible. Tienen un transporte totalmente gratuito para ellos y fue una demanda importante por nuestra parte. Antes los chicos bajaban a Ágreda a hacer el Bachillerato, con esta otra opción los chicos pueden ir a Soria, coger la rama que a ellos más les interese y están dos años más en casa con el ahorro que eso supone para las familias. Teniendo servicios, vivienda, trabajo y una posible formación es posible que la gente se pueda quedar aquí a trabajar. P. Vivienda. ¿Acusan esta necesidad manifiesta en algunos pueblos?

R. Tenemos un problema importante de vivienda. Hay gente que viene a trabajar y no puede adquirir un piso en propiedad, no sabe si se va a quedar o no. Tenemos un arma de doble filo, queremos que la gente venga a trabajar pero no tenemos vivienda disponible. Lo que hemos manifestado muchas veces es la necesidad de vivienda en alquiler, también con la posibilidad de opción a compra. Con la Junta a través de Somacyl se van a construir en breve 42 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra. Luego de promoción privada y parte de promoción privada y pública se están haciendo otras con la Junta, otras 12 de alquiler. Hay más demanda, pero vamos a ir poco a poco.

P.¿Qué está haciendo el Ayuntamiento ante la inminente llegada de la declaración del PORN del Moncayo?¿Cómo se está armando para que esta declaración redunde en beneficios para la villa?

R. Ólvega no forma parte por poco de ese parque natural del Moncayo, aunque como ya han dicho escritores importantes como Gaya Nuño, con Ólvega, la niña del Moncayo. Tenemos unas vistas impresionantes y vamos a hacer una apuesta importante a nivel turístico para ofrecer a los visitantes que quieran conocer el Moncayo rutas alternativas y un complemente turístico, además del parque natural.

P. Sé que trasciende las competencias municipales, pero tengo que preguntarle por la necesidad de desdoblar la CL101 Ágreda-Almazán. Que por cierto estaba en el Plan de Carreteras de supartido, 2008-20 y que el PP ha echado recientemente por tierra.

R. Veo muy mal que se echara por tierra. Creo que es una carretera que hay que estudiar y trabajar. Estamos viendo constantemente que hay accidentes importantes, me atrevería a decir que cada semana. Al final es un corredor del Norte con Madrid. No sé si la mejor opción será el desdoble o no, pero desde luego hay que darle una vuelta a todo el tramo, y sobre todo a Ágreda-Ólvega, que tiene muchas dificultades, con mucho tráfico y unas curvas importantes. Ojalá fuera posible el desdoble, pero si no es así por lo menos hay que hacer una actuación en ensanches, visibilidad. Es algo que está demandado en la Junta y en la Diputación.

P. Y también por la estación depuradora Ágreda-Ólvega. Está.

R. Sí, la verdad. Es un convenio firmado ya con la Junta y esperemos que las obras empiecen en breve porque me consta que hace unos días se ha firmado el acta de replanteo, por lo que las obras son inminentes. Estamos encantados con que se lleve a cabo porque a nosotros nos quitará muchos problemas, desde luego.

P.¿Qué prioridad tiene en sus competencias en Turismo en Diputación?

R. El área de Turismo en la Diputación es una pata muy importante. Al final Soria es la gran desconocida en toda la comunidad. Formamos parte de una comunidad muy amplia y quizá Soria no sea tan accesible desde el resto de la comunidad, pero tiene mucho que ofrecer. En patrimonio, en naturaleza, en gastronomía y la hora de desestacionalizar ofreciendo todas las posibilidades que tenemos. Esta semana por ejemplo se está con las jornadas de la croqueta; hay un acuerdo muy importante con Asothur y otras asociaciones, que promueven la gastronomía, pero no siempre en las temporadas estivales, que a lo mejor es cuando más visitantes hay. Estas campañas, micología; el Cielo Starlight, con Borobia y Muriel, son un atractivo para la gente que viene a visitarnos. El turismo de la provincia es también una lucha importante contra la despobla-

## El HUBU y el Río Hortega encabezan un proyecto nacional sobre intoxicación

- Epitox es una base de datos estatal que busca «identificar las causas más frecuentes de ingreso en Urgencias»
- Las unidades de Toxicología están «siempre alerta a novedades» Preocupa el Fentanilo o el cloretilo

#### MARTA CASADO BURGOS

Las Unidades de Toxicología de Urgencias del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y del Río Ortega de Valladolid participan en el programa estatal de Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones Agudas en los Servicios de Urgencias (Epitox) que ha puesto en marcha la Fundación Española de Toxicología Clínica. Se trata de crear un registro epidemiológico de los casos atendidos para poner nombre a las principales causas de intoxicación aguda que llegan a los servicios de Urgencias hospitalarias. El primer paso para definir estrategias de intervención para revertir una situación crítica pasa por identificar el origen.

Desde el 28 de febrero de este año 35 hospitales identifican las causas de intoxicación que atienden. En Castilla y León participan las dos unidades operativas, la de Burgos y la de Valladolid, con el especialista Francisco Callado como investigador principal y coordinador del grupo en Burgos y con Beatriz Martín Pérez en Valladolid cuya unidad de Toxicología dirige Antonio Dueñas. «Registramos todas las intoxicaciones que entran por Urgencias, para cuantificar absolutamente todas y nos servirá para hacer un estudio epidemiológico e identificar las más comunes», señala el coordinador de Toxicología en Urgencias del HUBU, Francisco Callado.

El estudio está promovido por la Fundación Española de Toxicología Clínica (FETOC) y coordinado a nivel nacional por Ana Ferrer del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, August Supervia i Caparros de la Unidad de Toxicología del Hospital del MarParc de Salut MAR de Barcelona y Fracisca Córdoba del grupo de toxicología del servicio de urgencias del complejo Universitario Hospitalario Mosies Broggi en Barcelona.

#### DOS GRUPOS EN LA REGIÓN

Los grupos de trabajo de Toxicología, existen siete en toda España,



Eliander Cubillo (i), Monika D'Oliveira, Lorena Pérez, Francisco Callado, Pedro Zapata y Alejandro López, de la Unidad de Toxicología del HUBU. T. ALONSO

trabajan en red para identificar todo tipo de causas de ingreso en urgencias por intoxicaciones de todo
tipo. «Estamos siempre alerta a cualquier cosa que escuchamos o vemos
en revistas médicas o medios generalistas que pueden tener su eco
aquí». Son conscientes que lo que
llega a ciudades más grandes como
Madrid o Barcelona «acabará llegando a nuestro box de Urgencias tarde o temprano».

En su momento, se preocuparon por las informaciones sobre sumisión química. Se revisan referencias sobre productos, intervenciones o antídotos en publicaciones científicas y médicas para establecer un sistema claro de indicios e intervención. «La sumisión química no pasó nada pero hay que estar preparados y es el mismo procedimiento que seguimos con otras cuestiones como el Fentanilo, del que ya ha habido casos en Barcelona o Madrid, o el cloretilo que se

ha visto en la Feria de Abril de Sevilla», aclara Callado.

La Unidad de Toxicología del HU-BU, creada hace siete años, está en un proceso de relevo generacional y «lo estamos potenciando con un equipo de siete médicos todos con formación especifica en toxicología y en actualización constante y queremos añadir también a la enfermería y médicos en formación», señala Francisco Callado.

De hecho los grupos del hospital universitario de Burgos y el Río Ortega vallisoletano colaboran en la instrucción de futuros médicos especializados en este ámbito y el propio Callado ha sido profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid en sobre esta especialidad. El grupo está dirigido por el doctor Callado y formado por los médicos de Urgencias Alejandro López, Eliander Cubillo, Monika D'Oliveira, Lorena Pérez, Pedro Zapata y Verónica Castro. «Es un gru-

po revitalizado y estamos trabajando en protocolos de intervención y estudios clínicos».

Ultiman la publicación de un protocolo por mordeduras de víboras que, después, implantarán en hospitales de Castilla y León. Colaboran en la elaboración de estudios clínicos de intoxicaciones por litio o digoxina (tratamiento para el latido cardíaco irregular) y colaboran con la FETOC en las recopilaciones por intoxicaciones de productos químicos que se envían al Ministerio de Sanidad para publicar sus estudios anuales al respecto.

#### **MÚLTIPLES INTOXICACIONES**

Son tantas las causas de intoxicación y varios los antídotos a aplicar que en 2019 la unidad de Toxicología y el servicio de Farmacia Hospitalaria del HUBU publicaron una Guía de Antídotos en Urgencias porque «cuando vienen los pacientes si están inconscientes no sabemos muy

bien porqué se han puesto así y vas a estabilizar al paciente, y según los resultados de las analíticas vas descartando y definiendo qué hacer, como va a evolucionar o si hay antídoto», explica Alejandro López.

Contar con una guía de este tipo que registra síntomas, que identifican la intoxicación, antídoto, posología y efectos adversos ayuda a actuar con rapidez. El mismo efecto que se persigue con el estudio nacional Epitox: identificar y actuar lo más rápido posible para salvar vidas.

En cuanto a los casos de intoxicaciones agudas que llegan a Urgencias se pueden englobar en tres grandes grupos de atención sanitaria. Pueden ser farmacológicos, ya sea por un fin autolítico o por una sobredosificación, por exposición a productos químicos, por la ingesta de setas venenosas o la mordedura de víbora en la que el grupo de Burgos es de referencia para el conjunto de España.



MUNDO AGRARIO

Todos los lunes en su kiosko

## Aumentan las agresiones en las cárceles a funcionarios de prisiones

La cárcel de Dueñas acapara casi la mitad de los ataques en los presidios de Castilla y León, donde el año pasado se alcanzó la cifra récord de 57, un 26,6% que en 2022

#### VALLADOLID

Las agresiones a funcionarios de prisiones en la cárceles de Castilla y León continúan subiendo y el pasado año se alcanzó la cifra récord de 57, un 26,6% más que en 2022, de las que treinta terminaron con lesiones de los trabajadores. Este incremento fue superior al registrado en el conjunto del país, donde se contabilizaron 511 incidentes, lo que supone una subida del 10,6%.

La prisión de La Moraleja, en Dueñas (Palencia), es el centro penitenciario con una mayor conflictividad en Castilla y León al contabilizar 20 agresiones, por delante de la cárcel de Mansilla de las Mulas (León), donde se contabilizaron diez, una más que en Topas (Sa-

Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en respuesta a una pregunta del senador zamorano del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo sobre las agresiones a los funcionarios de prisiones a la que ha tenido acceso Ical, en el centro penitenciario de Torredondo (Segovia) se registraron el pasado año siete agresiones, cinco en Brieva (Ávila), tres en Burgos, dos en Valladolid y una en la cárcel de Soria, informó Ical.

Además, con estas veinte agresiones, de las 13 acabaron con lesiones de los trabajadores, la cárcel de Dueñas se coloca como la tercera con más incidentes en el conjunto de España, tras un incremento del 25 por ciento respecto a 2022, cuando se contabilizaron 16 ataques. No obstante, en función del número de la población reclusa, Dueñas se sitúa en segunda posición con una tasa de 22,4 solo superada por la cárcel de Zuera (Zaragoza)

Para el responsable de Instituciones Penitenciaras del sindicato CSIF en Castilla y León, Francisco Herrero, trabajador de Topas, la principal razón de este incremento de la agresiones es el intento por «humanizar» las cárceles y el «buenismo» que se está instalando en las relaciones entre funcionarios y reos, así como la imposición de sanciones más laxas a los internos que incumplen el régimen disciplina-

En este sentido, Herrero argumenta que para «reconducir» la situación, para que los trabajadores dejen de convertirse en «víctimas» y para que las cifras de agresiones desciendan a un nivel «razonable», es necesario recuperar el «orden y el control» en la prisiones, algo que pasa por dotar al funcionario de las herramientas adecuadas y por recuperar la autoridad que ha venido perdiendo. «Dentro de ese clima de buenismo que se ha instalado, parece que se le quiere facilitar la vida al reo para enfrentarle contra el funcionario», denunció.

El responsable de CSIF también demanda un cambio legislativo para que los funcionarios tenga la consideración de agentes de la autoridad, además como un refuerzo en las plantillas. Aunque Herrero reconoce que en los últimos años se está recuperando el déficit en las relaciones de puestos de trabajo, aun se está lejos de alcanzar una ratio aceptable. En el caso de Castilla y León el sindicato cifra en 700 las plazas sin cubrir.

Por último, cabe recordar que el pasado mes abril el Partido Popular utilizó su mayoría absoluta en el Senado para asegurar que se tome en consideración la proposición de ley que dota a los funcionarios de prisiones de la consideración de agentes de autoridad, propuesta que fue apoyada por todas las formaciones menos EH Bildu.



Romería en Burgohondo a la que asistió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. ICAL

## Mañueco ensalza la colaboración para «servicios públicos de primer nivel»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ensalzó la colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales para poder prestar «servicios públicos de primer nivel» a los habitantes de los municipios de la Comunidad, generando un modelo de desarrollo que genere riqueza, empleo y contribuya a fijar población. Así, comprometió el apoyo de su gobierno al cuidado y la conservación de la naturaleza, pero también a las actividades económicas, como el turismo en los pueblos.

Como un «municipalista convencido», Mañueco participó ayer en los actos conmemorativos en honor a laVirgen María Auxiliadora de la localidad abulense de Burgohondo. Durante su intervención, ejemplificó el esfuerzo de los habitantes del municipio centrado en construir «un modelo de futuro y oportunidades», y recordó el apoyo del Ejecutivo autonómico en obras como el nuevo centro de salud de la localidad, la cesión del antiguo edificio para albergar el centro de día para personas mayores y la nueva depuradora, que entrará en funcionamiento próximamente, informó Ical.

Por otro lado, el presidente de la Junta aprovechó su visita a esta tradicional romería del mes de mayo para realizar un reconocimiento a las personas que viven en el campo. «Yo creo que es algo muy importante y que me acojáis hoy aquí como un romero más, para mí es desde luego un honor y una responsabilidad en esta tradicional romería de mayo», expresó Mañueco, al tiempo que felicitó a la ciudad de Burgohondo por desarrollar una labor «muy importante» no solo en este «bello municipio por la naturaleza que os rodea, sino por la actividad intensa que de-

«Sois quienes dais vida a nuestro medio rural con la actividad primaria y sabemos que necesitáis libertad», continuó, solicitando «las mismas condiciones que los productos que vienen de fuera de la Unión Europea para producir en igualdad», añadió en su intervención.

Igualmente, Fernández Mañueco ensalzó también el entorno natural que rodea la localidad abulense y para felicitar a sus habitantes por la «actividad intensa» que desarrollan, con eventos como la feria del libro, del ganado o su campus de verano, como también destacó su riqueza ambiental y sus parajes naturales.

Por último, consideró a Burgohondo como un «referente turístico» gracias a sus parajes y su riqueza ambiental, pero también un «lujo» como desarrollo rural, producción ganadera, buena gastronomía y buen trato a la gente, una idea que reflejó en su Libro de Honor de su Ayuntamiento. Posteriormente, visitó la localidad de Navaluenga, donde recorrió el puente medieval y playa fluvial.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo autonómico reconoció expresamente, la labor que realiza el Ayuntamiento de Burgohondo, para potenciar el gran atractivo de la localidad, su actividad económica y su marco natural.

#### Los egresados de la IE Universidad de Segovia, los que más cobran

VALLADOLID

Los egresados y graduados de la institución privada IE University de Segovia lideran la comparativa de universidades de España en cuanto a la base media de cotización a la Seguridad Social, con 36.830 euros, muy por encima del conjunto del Sistema Universitario Español, que está fijado en 29.559 euros.

En el lado contrario, están las universidades públicas de Burgos (UBU) y la de León (ULE) que ocupan los últimos puestos de una clasificación que analiza 70 instituciones. No en vano, la universidad burgalesa se sitúa en el número 61, con un sueldo bruto de 27.342 euros, mientras que la leonesa, en el puesto 57, se queda en 27.575 euros. Por su parte, las universidades de Salamanca (Usal) y Valladolid (UVa) rondan los 30.000 euros, tras alcanzar los puestos 31 y 40, respectivamente, informa Ical.

Los datos provienen del estudio U-Ránking 'Análisis de la inserción laboral de los universitarios' de la Fundación BBVA.

#### PSOE pide a la Junta estudiar los centros educativos de León

VALLADOLID

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes una iniciativa que reclama que la Junta invierta en mejoras de los centros educativos de León, «tras la situación de abandono que sufren buena parte de ellos por la apuesta de la Junta por la enseñanza concertada»

Así lo recoge la proposición socialista en la que se apunta que la Junta «ha descuidado las infraestructuras de los centros públicos que, en ocasiones, ha comprometido el bienestar y la seguridad del alumnado». Añaden que la Junta «siempre ha echado balones fuera» pretendiendo derivar el problema hacia las administraciones locales. «Sin embargo, la renovación de las infraestructuras educativas es una competencia exclusiva de la Junta», remarcan a Ical.

La PNL pide el apoyo en las Cortes para que el Ejecutivo autonómico elabore «urgentemente» un estudio exhaustivo del estado de los edificios de la capi-

## Las clarisas de Belorado explican que su cisma empezó en la pandemia

Con la prohibición de procesionar los sacramentos, las hermanas se preguntaron «qué estaba pasando, tanto fuera de la Iglesia como sobre todo dentro de ella»

#### BURG

Las monjas clarisas del Monasterio de Santa Clara de Belorado situaron el inicio de su cisma con la Iglesia en la prohibición de esta de procesionar los sacramentos en marzo de 2020, con motivo del Covid-19. Así lo trasladaron en un comunicado a través de las redes sociales, que acompañan de una manifiesto católico de 70 páginas.

Así, recordaron que el año 2020 supuso un «momento de preguntas, choques, contradicciones...», principalmente cuando en marzo de aquel año se decretaron medidas excepcionales en todo el mundo, guiadas por los organismos internacionales. Aquellas «medidas extremas», explican, «en el caso de España nunca llegaron a prohibir la asistencia a los sacramentos». No obstante, ante los «supuestos graves peligros para la salud, surgió de la Conferencia Episcopal la prohibición de asistir a los templos y a los enfermos en sus domicilios». Verdaderamente doloroso fue escuchar a los supuestos pastores explicar que los sacramentos no eran necesarios, que cuando pasase el peligro ya se podría hacer», criticaron, según informó Ical.

En este sentido, consideraron que la Iglesia «dejaba de hacer lo que siempre había hecho y abandonaba el cuidado de la vida eterna, por el supuesto cuidado de la vida temporal». Lamentaron que el propio papa Francisco «mostró cómo la imagen que en anteriores pandemias había sido sacada en procesión, quedaba inmóvil en el Vaticano».

«Ante estos hechos, ante este cambio de rumbo, las hermanas no podíamos más que preguntarnos qué estaba pasando, tanto fuera de la iglesia, como dentro, sobre todo dentro de ella. Preguntas, investigación, estudio, oración... Poco a poco, algunas de esas preguntas fueron obteniendo respuestas...», se despidieron las monjas,

en un texto que acompañan de una imagen de Santa Clara rechazando a los sarracenos con el Cuerpo de Cristo.

#### **RUPTURA CON LA IGLESIA**

A falta de una intervención oficial de las clarisas de Belorado, una de sus últimas apariciones en público se dio a conocer a través de Pía Unión de San Pablo Apóstol, la organización que dirige el excomulgado Pablo de Rojas Sánchez-Franco, quien ofició una ceremonia el pasado 13 de mayo en la capilla del Monasterio de Santa Clara de Belorado con su ayudante José Ceacero.

Con el canto en latín del Te Deum se percibió la presencia de las monjas clarisas, inmersas en una celebración «por haber abrazado, la comunidad de Clarisas de dicho monasterio, la Fe Católica, abjurado de los errores de la iglesia conciliar, y someterse a (sic) mencionado Obispo Católico».

Con las imágenes compartidas ayer en el perfil de Instagram de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, las clarisas de Belorado reflejaron que mantienen su postura de ruptura con la Iglesia Católica para situarse bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, pese a que en un principio se desvincularon de su organización.

Así, sin preocuparles la amenaza de excomunión que se cierne sobre ellas y lejos de recoger el guante lanzado por distintas instituciones, desde la propia orden a la que pertenecen, hasta la Santa Sede, pasando por el Arzobispado de Burgos y la Conferencia Episcopal, las religiosas del cenobio beliforado explican en el Manifiesto Católico difundido la pasada semana cómo todos los papas posteriores a Pío XII y el Concilio Vaticano II son considerados como usurpadores de la Cátedra de Pedro.



Concentración por la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata . ICAL

## Medio millar de personas exigen la reapertura de la Ruta de la Plata

#### AMOI

Unas 500 personas reclamaron ayer en Zamora la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata, «cuanto antes» y, frente a un plazo tildado de «bochornoso» fijado en 2050, insistieron en que, como muy tarde, la puesta en servicio no superarse la barrera de 2040.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, recordó que la capital zamorana «siempre ha reivindicado» la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata. «Es fundamental para esta ciudad, para toda Castilla y León y para parte de Extremadura pero no solamente como un mero efecto de movilidad, sino también como un factor económico esencial para esta parte de España», aseguró.

«En este territorio, la despoblación es un tema fundamental. Debemos hacer algo entre todos. Es fundamental una línea del tren, además, electrificada porque en esta zona producimos electricidad pero no la consumimos, lo cual es una tragedia para nosotros», añadió, según informó Ical.

En este sentido, Guarido insistió en que se trata de un factor económico «de primera línea, de lucha contra la despoblación y de movilidad, porque no todo van a ser los ejes centrales de España en esos traslados desde Madrid» y apostilló: «Estas rutas alternativas, periféricas pero fundamentales, son esenciales, tanto en el Mediterráneo, como en la Ruta de la Plata, el norte de España y, sobre todo, con las ca-

rencias económicas que tienen este territorio, esta provincia y esta ciudad».

Igualmente, recalcó que la concentración «no es contra nadie, sino a favor de la reapertura del tren» y puso de manifiesto que participan «todos» los partidos políticos e instituciones «de todos los colores, unidas en una lucha que tenemos que lograr a corto plazo».

#### «PARA EL DESARROLLO»

Por su parte, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, Enrique Oliveira, incidió en que la infraestructura es «imprescindible para el desarrollo» económico, social, cultura y turístico del oeste de España. «Influye plenamente en poder paliar los problemas que tenemos en estas zonas despobladas, donde la juventud se marcha de nuestros pueblos, que se abandonan. El proyecto debe llevarse a efecto cuanto antes y insistió

Además, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín, valoró la «tercera» manifestación organizada para reclamar la reapertura del corredor ferroviaria y expresó su esperanza de que «no tengamos que estar en muchas más», mientras que la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González Corral, consideró que la Administración autonómica «tenía que estar» en una reivindicación "histórica» de Zamora.

«No podemos esperar al 2050. Castilla y León, el oeste de España necesita la reapertura de la Ruta de la Plata», concluyó.

#### **ZAMORA**

#### VECINOS DE TRABAZOS EXTINGUEN EL FUEGO EN UN BUS

Vecinos del municipo de Trabazos (Zamora) y efectivos del parque de Bomberos 'Tierras de Aliste', del Consorcio de la Institución provincial, participaron ayer en la extinción del incendio de un microbús, a su paso por ese municipio, sin que se produjeran daños personales en ninguno de los 16 ocupantes, incluido el conductor. Los vecinos de la localidad fueron los primeros que intervinieron para apagar las llamas, entre ellos el alcalde y presidente de la Diputación, Javier Faúndez, según informaron fuentes de la Institución provincial./ICAL

#### **SALAMANCA**

#### DOS HERIDOS POR UN COCHE QUE SE FUGABA DE LA POLICÍA

La huida de un coche en Salamanca dejó dos heridos leves al chocar con otros cinco vehículos cuando intentaba escapar de los agentes de la Policía Local, tras cometer una infracción de tráfico. Los hechos tuvieron lugar a las 23.39 horas del viernes, en la calle Jamaica, cuando el conductor emprendió su huida, colisionando con tres vehículos en circulación y dos estacionados, provocando dos heridos leves. En la carrera, el hombre abandonó el coche en la avenida de la Merced y trató de salir corriendo, pero fue alcanzado por los agentes, dando positivo en alcoholemia y en drogas. / ICAL

#### LEÓN

#### DOS DETENIDOS TRAS ROBAR EL DINERO DE 28 IGLESIAS

La Guardia Civil detuvo, en la denominada Operación Sayos, a un hombre y una mujer como supuestos autores de los delitos de robo con fuerza ocurridos desde mayo del pasado año en el interior de 28 iglesias y ermitas ubicadas en localidades de la provincia de León. Los sujetos sustraían el dinero de cepillos y lampadarios que previamente habían forzado, sin llevarse otros objetos de valor que se encontraban en el interior de los templos. La operación se inició a finales del año 2023, al detectarse la comisión de varios delitos de idéntica naturaleza lo que creó alarma./ICAL



## CASTILLA Y LEÓN LA CAMPAÑA DEL 9-J

LA ENTREVISTA

PORTAVOZ DEL PP EN CORTES Y CANDIDATO A LAS EUROPEAS. Atesora un cuarto de siglo de experiencia política en Castilla y León que llevará con él a Bruselas para afrontar con «ilusión y ganas» una nueva etapa en el Parlamento Europeo para defender los intereses de la Comunidad

## «La desesperación del PSOE enrarece el ambiente, todavía tiene que asumir su rol»

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Las Cortes de Castilla y León no guardan secretos para él pero, con 25 años como procurador, Raúl de la Hoz (Palencia, 1973) dejará atrás la política autonómica para formar parte, si las urnas no dan la sorpresa y se lo impiden, del Parlamento Europeo. Un paso que afronta con «humildad» y para «aprender» antes de cumplir con su objetivo de «defender los intereses de la Comunidad». Sigue los pasos de quienes ya ejercen como representantes de Castilla y León en Europa, aunque se marca el reto de trabajar en beneficio de su tierra porque, defiende, hay quienes no lo han hecho.

Pregunta. Tras 25 años como procurador en las Cortes de Castilla y León afronta sus últimas semanas en el Parlamento autonómico. ¿A qué se debe esta decisión de cambiar las Cortes

Respuesta. Las decisiones en política nunca son estrictamente personales salvo la de irse. Sencillamente surgió una oportunidad porque Alfonso Fernández Mañueco tenía la voluntad de que la comunidad autónoma de Castilla y León tuviera una presencia fuerte en Europa y lo que hizo fue pensar en mí como la persona idónea o con mejores características, digámoslo así, para ocupar esa alta responsabilidad. Acepté, la verdades que con muchísima ilusión, con muchas ganas y sabiendo que ante mí tengo un reto complejo pero altamente importante. Ha llegado al memento de dejar de ver a Europa como esa institución que está ahí, que da fondos europeos y que dicta normas que a veces están alejadas de nuestros intereses e intentar hacer posible que las decisiones que se adopten en Europa sean adaptadas a las necesidades, a las demandas ya los problemas de los ciudadanos de Castilla y León.

P. ¿Le llama directamente Mañueco a usted o es a través de la dirección

R. Hemos dicho la primera parte. La segunda parte que también agradezco es que después quien hace la lista, que es Alberto Núñez Feijóo, haya también apostado por mí. Somos muy pocos los españoles que tenemos el honor de representar a España en el Parlamento Europeo.

P. Con este con este paso lo que está claro es que deja vacía la portavocía de Grupo Parlamentario Popular. ¿Quién le va a sustituir en ese cargo?

R. A mí no me corresponde, le corresponde a Alfonso y yo le ayudaré en lo posible. Tenemos un magnífico grupo de procuradores y estoy seguro de que cualquiera de ellos me superará en el ejercicio de la portavocía. Falta decidir quién será la persona, el hombre o la mujer que lo haga y yo estaré para ayudarle, para hacer su labor lo mejor posible.

P.Se enfrenta a una etapa nueva con bastantes cambios, al menos sobre el papel, con respecto a la que deja usted atrás. ¿Cómo la afronta?

R. Con muchas ganas, con mucha ilusión, con ese propósito de intentar hacer lo posible para acercar a Europa los problemas reales de Castilla y León y para intentar que Europa tenga en cuenta a nuestros jóvenes, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestra industria, a nuestros autónomos, para que el desarrollo de las infraestructuras en Castilla y León sea acorde a las necesidades. Y eso incluye, lógicamente, hablar del Corredor Atlántico y de la necesidad de adelantar plazos en su desarrollo. También para conseguir una política agraria que sea acorde con las necesidades y posibilidades del campo de Castilla y León, para también apostar por la industria de la automoción en Castilla y León, para no dejarse llevar por las políticas radicales ecologistas que castigan a nuestro medio rural y también a nuestra industria. Y para defender a Castilla y León de la ideología socialista también en Europa. Yo espero que cuando venga Teresa Ribera a Castilla y León venga a pedir perdón. Y si no viene a pedir perdón es mejor que no venga. Lo que me sorprendería es que algún castellano y leonés, con estos antecedentes, vote a una persona así. Si a eso unimos que la siguiente en la lista es una persona que sí es de Cas-

**«ESPERO QUE** RIBERA VENGA A PEDIR PERDÓN; SI NO, MEJOR QUE **NO VENGA»** 

«IRATXE GARCÍA **SOLO SERÁ RECORDADA POR** LA FOTO CON **PUIGDEMONT**»

tillay León, que lleva 20 años en el Parlamento Europeo, pero de la cual no se conoce absolutamente nada en favor de esta comunidad autónoma y que únicamente pasará la historia y será recordada por la ignominiosa fo to con Puigdemont en la cual vendió

la dignidad de los castellanos y leoneses, pues creo que el partido socialista está para pocos faroles en esta campaña electoral.

P. Ya hemos visto como con otra serie de demandas de Castilla y León la respuesta o la reacción de Europa no fue la que se esperaba. ¿Se puede hacer desde Bruselas un trabajo que sea efectivo y tenga de verdad repercusión en Castilla y León?

R. Ese mi objetivo, evidentemente. Luego ya el tiempo dirá si he conseguido todo o en parte pero lo que es evidente es que es ahí en lo que voy a trabajar y donde voy a empeñarme. Europa no puede seguir siendo vista como ese ente que da fondos y dicta normas no ajustadas en muchos casos a las necesidades, a las demandas, a los problemas de los ciudadanos de Castilla y León. Tenemos que acercar Europa a Castilla y León y acercamos Europa a Castilla y León si conseguimos que Europa haga o desarrolle políticas y estrategias adaptadas a las necesidades, a los problemas, a las demandas de los ciudadanos de Castilla y León. Y yo humildemente es para lo que voy a trabajar, evidentemente en los sectores que más afectan a Castilla y León. Es necesario que Europa se tome en serio el desarrollo de políticas de lucha contra despoblación afrontando no solo en la teoría, sino también en la práctica, la existencia de un problema real que no solo afecta algunos territorios de nuestro país, sino que afecta también a otros países.

P. La hoja de ruta parece que la tiene usted clara, no obstante, al tratarse de temas como usted mismo reconoce tan concretos y si tan específicos que afectan a la comunidad autónoma, ¿le preocupa que en algún memento estas reivindicaciones sean únicamente de Raúl de la Hoz en lugar de ser del conjunto de los populares europeos?

R. La conformación de los posicionamientos políticos dentro del Parlamento es compleja, porque, por un lado, están los intereses de los partidos políticos globales y por otros los intereses de país. Yo lo que espero es que tengamos todos claro, tanto populares como socialistas, que debe de primar la defensa de los intereses de España frente a la de los intereses de cualquier grupo político. Esto lo debería a aprender muy bien el partido socialista, que votó a favor de las advertencias de cáncer en las etiquetas del vino pero que no ha tenido complejo alguno en defender la amnistía contra los principios fundacionales de la

P. Deja atrás una etapa muy larga aquí en las Cortes de Castilla y León. Imagino que habrá algo que se lleve con usted, algo que recordará con especial cariño de todos estos años.

R. Lo que me llevo conmigo es el recuerdo de la muy buena gente con la que me he cruzado durante estos años en las Cortes de Castilla y León de todos los partidos políticos. Gente entregada al servicio de Castilla y León y gente con la que he coincidido en la idea fundamental de que lo más importante que podemos aportar a esta casa es nuestro amor a esta tierra. También el recuerdo de los grandes acuerdos que en algunos casos hemos podido alcanzar con otros partidos políticos marca una etapa de extraordinario desarrollo de Castilla y León. He sido testigo directo y humildemente he participad en este proceso de construcción de la comunidad autónoma de Castilla y León, de lo cual me siento extraordinariamente orgulloso.

P. Y en el en el lado opuesto, ¿algo que le gustaría que no hubiera pasado nunca o algo que le gustaría quizá olvidar de lo que ha vivido aquí?

R. Quizás los episodios de enfrentamiento más enconado, que creo que no ayudan ni a Castilla y León ni a la clase política. Ahí sería entonar un'mea culpa' pero por parte de todos. Todavía el parlamentarismo español está muy condicionado por la polarización y por el interés que tienen algunos de convertir el Parlamento en un ring de fango en el cual dirimir más sus problemas personales que sus posicionamientos políticos. Eso existe y en ocasiones hemos contribuido a que exista no sabiendo frenarlo.

P. En principio va a terminar usted este periodo de sesiones. ¿Va a dejar el Parlamento en un momento quizá de especial tensión?¿Es esto un alivio para usted o le pesa tener que dejarlo así?

R. Me pesa no terminar algunas de cosas que tenemos sobre la mesa y que no voy a poder continuar y que van a continuar mis compañeros. ¿Sobre la situación del Parlamento? No es esta ni mucho menos la situación peor que eh vivido en las Cortes de Castilla y León. Me sorprendió gratamente la reacción que ha tenido el resto de los grupos parlamentarios con mi propia designación como candidato. Las palabras el otro día de Luis Tudanca que yo le agradezco personalmente, pero también las palabras que tuvo el portavoz de Podemos o el portavoz de Grupo Parlamentario VOX. Esimportante que de vez en cuando dejemos a un lado las diferencias políticas y estemos más unidos. Volviendo a la a la pregunta, es evidentemente que hay cosas que dejo personalmente a medio hacer, pero con la tranquilidad de que quienes me sucedan van a rematar el trabajo seguramente mejor de lo que lo podría haber hecho yo.

P. Sobre estas cosas que van a quedar sin hacer y las que ya deja hechas. No podemos pasar por alto la ley de Concordia. ¿Va a quedar aprobada durante este periodo de sesiones?

R. Es imposible que dé tiempo. Falta todavía la toma en consideración, después el periodo de enmiendas y después de la aprobación final. Lo que yo lamento es la utilización mediocre que algunos partidos políticos están haciendo del contenido del texto. Hemos escuchado críticas furibundas sin ni siquiera haberse leído el texto. Algunos creen que tener el patrimonio exclusivo para hablar de determinadas cosas en este país. Yo a todos les digo lo siempre lo mismo cuando hablo de la proposición de ley de Concordia, que la lean, que la analicen, y estoy seguro que una vez leída y analizada sus conclusiones no pueden ser seguro las que obtiene o las que expresa la oposición en nuestra comunidad autónoma, empeñada no en oponerse a este texto, sino en intentar sacar rédito político de un tema en el que hace tiempo deberíamos de haber pasado página todos en nuestro en nuestro país

P. Es oportuno hablar de este tema en este momento porque con la envergadura y la polémica que ha adquirido esta proposición de ley no va a ser ajena a las instituciones europeas y es posible que allí también se genere debate. ¿Va a ser más difícil defenderla fuera de España donde puede que no se entienda ese enfrentamiento entre Memoria Democrática y Concordia?

R. Estoy seguro que cuando pase la campaña electoral, estos que de forma furibunda se expresan en contra del texto se les pase porque sus posicionamientos no son más que postureos electoralistas para intentar con ello rascar algún voto sobre una materia en la que la sociedad española creo que tiene bastante ya fijado su parecer. Sobre lo que pueda ocurrir en Europa estoy tranquilo porque en la Unión Europeatodas las instituciones tienen el suficiente rigor, la suficiente seriedady el suficiente empaque como para no dejarse llevar por los intereses sectarios de algunos y la manipulación que de la realidad quieran hacer esos mismos partidos políticos.

P. Decía que la situación actual no es lo peor que ha visto en las Cortes. Sin embargo, ¿cómo se resuelve?

R. Si estuviéramos más en la calle y menos mirándonos a los cuellos de la camisa todos los parlamentarios de las Cortes nos daríamos cuenta de lo alejados que a veces están los debates que mantenemos en esta casa con lo que de nosotros esperan los ciu-

#### LA ENTREVISTA

## LA CAMPAÑA DEL 9-J 🔉



## CASTILLA Y LEÓN



dadanos de Castilla y León.

P.¿Se hallegado a esa situación por algún factor en concreto?

R. La desesperación del Partido Socialista en la pasada legislatura, no conseguir la presidencia de la Junta de Castilla y León que arrastró posteriormente con el pacto entre VOX y el Partido Popular pues lógicamente enrarece sobremanera el ambiente y la propia entrada de esos partidos hace que el modo habitual de relacionarnos en estas Cortes cambie por completo. El Partido Socialista todavía tiene que asumir su rol. Después de tantos años en la oposición todavía no lo ha asimilado. Y si algún día asume su responsabilidad y su rol pues a lo mejor cambia su actitud y con ello se hace posible alcanzar más consensos en estas Cortes y pensar más en los ciudadanos de Castilla y León que en no molestar a sus mayores en Ferraz para mantenerse en el cargo en el que el propio Ferraz les ha colocado.

P. Volviendo a su futuro inmediato en Bruselas y a todos esos asuntos a tratar, hay algunos que ya vienen de atrás como pueden ser el régimen de protección del lobo o los problemas a los que se enfrentan los agricultores. ¿Cómo se plantea usted el afrontar, cuando llegue el memento, estas cuestiones? ¿Piensa entrar, si me permite la expresión, de lleno o se lo va a tomar con algo más de cautela?

R. El trabajo allí es complejo, pero sí que tengo que voy a intentar defender

en todos y cada uno de esos ámbitos los intereses de Castilla y León. Lo que no puede ser es que se puedan aprobar textos normativos sin que pasen un filtro de adecuación a nuestros intereses. Y a partir de ahí, si veo que hay confrontación o que no hay adecuación entre los intereses de Castilla y León y determinadas normas que puedan surgir, evidentemente intentaré en la medida de mis posibilidades defender a Castilla y León. Eso lógicamente trasladado al día a día es mucho más complejo, pero ese sería el esquema. En definitiva, se trata de intentar estar cerca de Castilla y León y de que Castilla y León esté cerca también de Europa. En los últimos años nadie ha velado por los intereses de Castilla y León en el Parlamento Europeo de forma directa. Sí a través del Comité de las Regiones, de la presión que se pueda que se pueda hacer a través de nuestro partido político, pero es importante estar ahí. Por eso creo que mi presencia, modestamente, puede contribuir a que en ningún caso nadie tenga la tentación de perjudicar a Castilla y León

P. Hablaba también antes de cuestiones como el Corredor Atlántico o el impulso de la industria de la automoción en la Comunidad. ¿Lo que necesita Castilla y León es exclusivamente impulso por parte de Europa para seguir creciendo?

R. El desarrollo de Castilla y León no solo depende de Europa. Evidentemente Europa es fundamental en el desarrollo de Castilla y León. Lo ha sido en el pasado, lo es hoy y esperamos que lo siga siendo en el futuro. Pero no solo es Europa el responsable del desarrollo de Castilla y León, son las políticas que hemos hecho desde aquí, desde la comunidad autónoma y que seguimos haciendo la Junta, y habría de ser también el respaldo que recibamos de España. El gobierno de España debe de ser un aliado. Lo lógico sería que fuese un aliado en el desarrollo económico de todos los territorios. Pero desgraciadamente en este momento es un enemigo del desarrollo económico y social de algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, porque los pactos del señor Sánchez le impiden desarrollar políticas de solidaridad y de igualdad entre territorios porque está sometido a la voluntad de independentistas y filoterroristas en cuestión tan importantes como la financiación auto-

Castilla y León es la única comunidad autónoma que desde que ha llegado Sánchez recibe en vía Presupuestos Generales del Estado menos inversión de la que recibía en el año 2017. No es que se nos trate igual que como se nos trataba el año que llegó Sánchez a La Moncloa, es que somos la única comunidad autónoma a la que se la trata peor presupuestariamente desde la llegada de Sáncheza La Moncloa. El gobierno español debería de ser un aliado en el desarrollo económico y social de Castilla y León como lo es la Unión Europea y, desgraciadamente, es un freno a nuestro desarrollo.

P. A decir de su experiencia y si se diera el caso en esta nueva etapa en el Parlamento Europeo, ¿se plantearía, por ejemplo, pactar con VOX, llegar a acuerdos con ellos o trabajar de manera conjunta?

R. No tengo inconveniente alguno en decir que pactaré con quien sea para beneficiar a Castilla y León. Porque lo importante no es a qué partido pertenezcamos cada uno, sino si con nuestra actuación en el Parlamento Europeo y en las instituciones estamos o nobene ficiando a los ciudadanos a losque queremos representar. Si eso implica llegar acuerdos con el PSOE, fenomenal; si eso implica llegar acuerdos con VOX, fenomenal; pero que nadie me busque pactando nada contra Castilla y León. Por eso nunca me van a encontrar en una foto como la Iratxe García con Puigdemont para entregarle 15,000 millones a un territorio en perjuicio de Castilla y León.

P. Con respecto de Iratxe García, de-

#### **«EL GOBIERNO ESPAÑOL ES UN FRENO AL DESARROLLO DE CASTILLA Y LEÓN»**

#### «PACTARÉ CON **QUIEN SEA PARA BENEFICIAR A LA** COMUNIDAD, SEA VOX O EL PSOE»

cía usted antes que en 20 años en el Parlamento Europeo no ha hecho nada en beneficio de Castilla y León. ¿Se refiere a las decisiones que se han tomado?

R. A su participación en la toma de decisiones. Pregunte a cualquiera qué aportación tiene Iratxe García al desarrollo de Castilla y León o por qué se la recuerda en su paso por el Parlamento Europeo. La única respuesta es que se la recordará siempre por la foto con Puigdemont pactando no solo la amnistía para este sospechoso de terrorismo sino también la condonación de 15.000 millones para una comunidad autónoma y el pacto de una financiación a la carta para ese territorio. Eso es perjudicial para Castilla y León.

P. Acaba de comenzar la campaña para estas elecciones europeas con usted como candidato y sin embargo es indudable que son de las elecciones que menos interés generan en los ciudadanos. ¿Cómo se afronta una situación así y cómo se busca trasladar el mensaje a los ciudadanos?

R. En España nos quejamos de todo lo que estamos viviendo día a día, de este gobierno que es capaz de generar dos crisis diplomáticas, una con Israel y otra con Argentina más allá de los daños colaterales de nuestras relaciones diplomáticas con Estados

Unidos, para tapar la corrupción de la mujer del presidente del Gobierno; como vemos como con polémica tratan de general polémica y como estamos llegando a una situación límite en nuestro país desde todos los puntos de vista v los ciudadanos de todo esto no tienen oportunidad de opinar. Pues ahora van a tener oportunidad de opinar. Las próximas elecciones van a tener oportunidad de expresarse en relación con todo lo que está sucediendo en nuestro país. Por eso nuestro eslogan es 'Tu respuesta'. Es el momento de que el 9 de junio los ciudadanos respondan ante el espectáculo al que les está sometiendo su gobierno y respondan también a la pregunta de si esto es lo que quieren o no que represente a nuestro país en Europa.

P.No obstante, son argumentos que también se han utilizado en las últimas campañas electorales y sin embargo Pedro Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno.

R. Hasta que quieran sus socios. Es un gobierno que ya no tiene iniciativa legislativa. No ha presentado como es su obligación constitucional el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Hemos visto como su propio socio de gobierno le tumba la ley contra el proxenetismo, proselitismo que ni que ha retirado la respiración la ley de vivienda porque sabía que no iba salir adelante, que es incapaz ya de sacar nada porque ni sus propios socios, los terroristas radicales independentistas ni siquiera le fían ya hasta que no cumpla los compromisos que ha asumido.

P.¿Llega el Partido Popular fuerte a estas elecciones europeas?

R. Llega fuerte, sólido, unido, y con una extraordinaria ilusión y unas ganas de afrontar el presente en forma de elecciones, pero sobre todo el futuro de España. Yo creo que la situación que tiene en este momento es por un lado preocupante, pero por otro extraordinariamente esperanzadora. Ya esa esperanza de que los españoles queremos salir de esta situación es a la que nos acogemos para plantear con absoluto optimismo tanto esta campaña como el resultado electoral poste-

P.¿Esto es un adiós o solo un hasta luego a las Cortes?

R. Esto es un hasta donde mi partido quiera. Yo he estado desde que empecé en política al servicio de mi partido. Así entiendo que se debe de participar y el partido ha querido que estuviera aquí un tiempo largo aquí en las Cortes de Castilla y León. Ahora mi partido quiere que siga en Bruselas, defendiendo los mismos intereses y después en el futuro, pues estaré donde me diga el partido, si quiere que siga, si quiere que me vaya a casa o si quiere que vuelva.

P. Pero tendrá alguna preferencia

R. No, yo mis metas la fijo a muy corto plazo. Tengo cinco años por delante que son muchos años, para primero aprender y después tratar de aportar mi experiencia de mi bagaje político en Castilla y León en mi responsabilidad en el Parlamento Europeo. P. Quizá luego sea positivo también traer el bagaje del Parlamento Europeo de vuelta a Castilla y León.

R. Ya no depende de mí.



**ESPÍRITUS LIBRES.** Cristina Brunet / Empresaria. La familia Brunet, procedente de San Sebastián, ha estado vinculada al Cerrato Palentino desde los años 40. Su abuelo, Eduardo Brunet, construye la finca para recreo de la familia y temporadas de caza. Hoy, Finca El Cercado se ha convertido en uno de los alojamientos con más personalidad de la provincia. Atrás quedan aquellos años en los que, siendo muy joven, Cristina regresó a la finca para rehabilitarla tras un incendio. Ahora, tras dejar el mundo del marketing y la publicidad, se dedica de lleno a su proyecto personal, un pequeño paraíso en el Cerrato Palentino.



La empresaria palentina Cristina Brunet, en su alojamiento Finca El Cercado, en Baltanás. ARGICOMUNICACIÓN

El anterior entrevistado, Juan Carlos Sanz, hizo esta pregunta sin saber a quién iba destinada:

**Pregunta.**-¿Corren buenos tiempos para El Cid?

**Respuesta.** Sí. Siempre será necesaria la gente valiente que luche contracorriente.

- **P.** ¿Qué es para usted ser un espíritu libre?
- **R.** Tener ideas y convicciones propias, saber decir que no.
  - P.-¿Cómo se gana la vida?
- **R.** Sacando adelante un proyecto que, ahora mismo, es emocional. Finca El Cercado.
- P.- ¿De qué se siente más orgullosa?
- R.- De mis hijos.
- **P.** ¿Qué le gustaría ser de mazor?
- R.-Egiptóloga y coleccionista de arte
- P.- ¿Tiene algún sueño por cum-
- R.- Aprender a tocar el violonchelo, viajar...
  - P.- ¿Qué es para usted el amor?
- R.- Entregarse a los demás.
- P.- ¿Qué tal se lleva con Dios?
- R.- Pertenezco al movimiento de Schoenstatt y es ahí donde he encontrado mi camino de crecimiento espiritual.
- P.- Un espíritu libre al que admire.
- . R.-Mi abuela, Eulalia Urcola. Una

## «DE NADA SIRVE TODO TU ESFUERZO EN UN TERRITORIO SI NOS INVADEN CON MOLINOS EÓLICOS»

de las tres primeras mujeres de España en ingresar en la Escuela de Arquitectura. Luchó contra todos los convencionalismos.

- P.- ¿Dónde está Finca El Cerca-
- **R.-** En el Cerrato palentino, cerca de Baltanás.
- P.- Finca El Cercado está algo aislada. ¿No se encuentra muy sola en el proyecto?
- R.- Es uno de los grandes atractivos que tenemos. Disfrutar de los paisajes, del silencio, de la tranquilidad. Finca El Cercado es un oasis de paz
- P.- ¿Y cómo surge la finca familiar?
- R.- En los años 40, mi familia compra unas ruinas cerca de Baltanás, porque ellos venían desde San Sebastián a disfrutar de la caza. Con las piedras de esas ruinas

comenzaron a construir la casa, y ahora hay muchas otras dependen-

- P.- A los 20 años decide replantearse su vida y se va sola a vivir
- R.- Necesitaba meditar y decidí instalarme allí durante un año. Ventura, un pastor que vivía aquí, me enseñó a amar el campo.
- P.- ¿Y cuándo nace el proyecto hostelero?
- R.- Muchas veces los problemas son el germen de una oportunidad. En 2001, la casa se incendia y mi padre no tiene fuerzas para reconstruirlo. Yo fui la única que quiso hacer el esfuerzo de rehabilitarlo todo, así que compro la ruina y llevo más de 20 años trabajando para sacarlo adelante.
- **P.** Pero mantiene el carácter de cimonónico de la casa.

- R.- Se mantiene el carácter familiar y la personalidad. Al entrar en la casa, vives la historia de la familia. Pero hemos sumado todas las comodidades de un alojamiento moderno de calidad.
- P.- Hay cuadros que sitúan a su familia en Davos. ¿Qué hacían allí?
- R.- Davos era un lugar de esquí en Suiza, pero también un sitio de reposo para enfermos. Mi bisabuela pasó sus últimos días allí. En Finca El Cercado tenemos unas acuarelas de escenas costumbristas de Davos realizadas por mi bisabuelo.
- P.-¿Cuántos árboles tiene Finca El Cercado?
- R.- Es una reserva verde en medio de la estepa cerealista. Hay cientos de especies diferentes en nuestras cincuenta hectáreas exclusivas de naturaleza.

- **P.** ¿Qué tal le va?
- R.-Sorprendentemente, cada vez hay más interés por conocer nuestra casa, por su carácter totalmente diferente al de otras ofertas tu-
- P.- ¿Qué se necesita para lleva a cabo un proyecto como el suyo y darle continuidad?
- R.- Lo necesario es que te apasione. Pero quiero hacer una reflexión: de nada sirve poner todo tu esfuerzo en sacar adelante estos proyectos, que ponen en valor el territorio, si las instituciones invaden los paisajes con molinos eólicos. Se están cargando lo poco que queda en esta España vaciada, sus paisajes. Baltanás tendrá 7 parques eólicos. ¿Quién querrá venir a ver torres de metal? Probablemente a mí me perjudicará mucho, o me obligará a cerrar.
- P.-¿Cómo nace Descubre Palen-
- R.- Somos tres amigas hoteleras que hemos creado la asociación para intentar poner a Palencia en el mapa. Ofrecemos alojamientos de calidad y organizamos experiencias de astroturismo, cetrería, micoturismo, rutas de naturaleza, apiturismo, catas de vinos...
- P.-Déjeme una pregunta para el siguiente invitado.
- R.-¿Eres capaz de ser fiel a tu intuición?

### FÚTBOL LA ACTUALIDAD NUMANTINA **DEPORTES**

#### **EL PARTIDO DE HOY ESTADIO** C.D. NUMANCIA Los Pajaritos 8.311 Aficionados **PRESUPUESTO SUPLENTES** De Frutos 2.500.000 euros El entrenador del ÁRBITRO equipo soriano **ENTRENADOR** Alfredo Ramo dará a conocer hoy Javi Moreno Andrés la lista de D. Alf jugadores (C. Aragonés) 49 años convocados para la temporada este partido Puesto en (3 HORA la tabla 18.00 h. **YECLANO** TELEVISIÓN **PRESUPUESTO** -N.D. El entrenador del equipo murciano **ENTRENADOR** desplazará a todos A. Hernández los jugadores disponibles para 42 años **TIEMPO** disputar el 3ª temporada 18 grados Puesto en

## Escalón final

El Numancia recibe al Yeclano en el partido de ida por el ascenso a Primera Federación / Los rojillos buscan un buen resultado para jugárselo todo en el encuentro de vuelta

#### FÉLIX TELLO SORIA

La final por el ascenso a Primera Federación está servida y el C.D. Numancia recibirá este domingo al Yeclano en el partido de ida de un enfrentamiento que levantará pasiones y que dejará a unos con la alegría de ascenso y a otros con la decepción de seguir la próxima temporada en Segunda Federación. Todo o nada en una eliminatoria que pondrá el cierre a una campaña eterna en la que los play off son la guinda a este cóctel de fuertes emociones.

FUENTE: Elaboración propia

El Numancia quiere conseguir un buen resultado en Los Pajaritos y jugárselo todo en el último partido del curso. Máxima igualdad entre los dos equipos que quiere que su destino sea la Primera Federación. Es el penúltimo escalón hacia el edén de una Primera Federación que en la fase regular ya encontró a los primeros cinco conjuntos que lograban el ascenso. Ahora queda conocer los otros cinco equipos que suben y entre ellos quiere estar este Numancia.

Después de la pifia de la última jornada de la fase regular al caer goleado en Cáceres, el Numancia de Javi Moreno se supo sobreponer a las circunstancias para eliminar al Utebo en las semifinales. No fue sencillo para los sorianos, que después de empatar en la localidad aragonesa sentenciaron en Los Pajaritos.

El Numancia hacía la mitad del

trabajo y ahora queda rubricar un ascenso que está teniendo un camino con demasiadas curvas. Los rojillos no se pueden permitir el lujo de estar otra temporada en Segunda Federación y por ello este doble partido ante el Yeclano se antoja como

Primer asalto en un campo de Los Pajaritos que será el gran aliado de los sorianos para lograr el ascenso fundamental para la historia de la entidad. Los rojillos sólo contemplan el regreso a una Primera Federación de la que precisamente el lunes 27 se cumplirá un año de su despedida. El fútbol es de alegrías y de decepciones y el numantinismo necesita volver a festejar como en 2022 cuando se daba el salto de categoría.

Por delante 180 minutos como mínimo en los que los errores se penalizan doble y los aciertos son los que marcan las diferencias para conseguir o no el éxito. El Numancia quiere despedir mayo con una alegría y reafirmarla dentro de siete días en la puesta de largo del mes de junio. La Primera Federación espera a los sorianos

#### **TARJETAS**

#### MOUSTAPHA ESTÁ APERCIBIDO DE SANCIÓN CON DOS AMARILLAS

SORIA.- Moustapha es el único efectivo del C.D. Numancia que está apercibido de sanción y deberá tener especial cuidado el domingo en el partido de ida ante el Yeclano si no quiere perderse el choque definitivo por el ascenso a Primera Federación. El senegalés, un jugador capital en los planes de Javi Moreno, veía el pasado domingo ante el Utebo la segunda amarilla y una más le acarrearía un encuentro de castigo para decir adiós a la temporada. Asier Grande es baja para lo que resta de temporada tras ser expulsado con roja directa en el partido de ida en Utebo tras una acción con Ballarín.

#### ÁRBITRO

#### CON ÉL SE GOLEÓ AL GETAFE B

SORIA.— Alfredo Ramo Andrés, del Comité Territorial Aragonés, será el encargado de dirigir el partido entre el C.D. Numancia y el Yeclano Deportivo. El colegiado zaragozano trae buenos recuerdos al Numancia ya que en el único partido que le ha pitado esta temporada el marcador fue de o-3 ante el Getafe B en la jornada 26 de la fase regular que tuvo lugar el 10 de marzo.

#### **AMBIENTE**

#### SE ESPERA LLENO EN LOS PAJARITOS

SORIA.— Con todo el papel vendido se espera que las más de 8.000 localidades de Los Pajaritos se completen este domingo a partir de las 18.00 horas. El ambiente en las gradas del municipal está asegurado en este compromiso de ida de la final por el ascenso. El Yeclano estará acompañado por más de un centenar de aficionados desplazados desde Yecla.





### DEPORTES FÚTBOL LA ACTUALIDAD NUMANTINA



Oficina, exposición y fábrica: Pol. Mediavega parcela 1.6-1.7 50300 CALATAYUD (Zaragoza) 976 88 19 36 - 616 18 92 98 info.marmolesrodriquez@amail.com

TRABAJOS ÚNICOS EN ARTE FUNERARIO: ESCULTURAS, LÁPIDAS, PANTEONES, CAPILLAS ENCIMERAS DE COCINA Y BAÑO - OBRAS EN GENERAL



El Yeclano, que se clasificó segundo en el Grupo 4, es un rival muy rocoso en todas sus líneas. YECLANO

## A pico y pala

YECLANO. El bloque está por encima de las individualidades en un equipo que fue la única amenaza del Sevilla Atlético para subir

#### SORIA

parafarmacia

El C.D. Numancia se enfrentará al Yeclano Deportivo en la eliminatoria final de la fase de ascenso a Primera Federación. El equipo murciano finalizó en la segunda posición del Grupo 4 en fase regular y se caracteriza por la solidez y el compromiso. Lo colectivo manda sobre las individualidades en una plantilla en la que llama la atención la capacidad goleadora de sus de-

fensas. Peligroso en la estrategia ofensiva tiene en el balón parado a una de sus armas a tener en cuenta. Sólido en defensa, en los dos partidos de play off ante el Lleida no encajó goles. La ida este domingo en Los Pajaritos y la vuelta el primer domingo de junio en el campo de La Constitución, un escenario de césped natural con capacidad para más 3.000 aficionados.

El equipo murciano eliminó en la

ronda de las semifinales del play off de ascenso al Lleida tras ganar los dos encuentros de la fase (o-1 en Lleida y 2-o en Yecla). Se clasificó para el play off de ascenso como segundo con 60 puntos, a seis de un Sevilla Atlético que dominó la competición en el Grupo 4. Realmente, el Yeclano fuela única amenaza que tuvo el filial sevillista para subir directamente, aunque los murcianos se desinflaro en la recta final de la

Liga regular.

En ese Grupo 4 fue el quinto mejor equipo como local por detrás Sevilla Atlético, Betis Deportivo, Ucam Murcia y Marbella. En su campo logró 34 puntos de 52 posibles con 10 victorias, cuatro empates y tres derrotas. En ese grupo fue el segundo mejor visitante por detrás del Orihuela, cosechando 26 puntos. A domicilio ganó 7 partidos, empató 5 y concedió 5 derrotas.

El Numancia se encontrará con un Yeclano atrevido que tiene en Javi Pedrosa a su máximo goleador con seis tantos. En el apartado anotador destaca la aportación de sus defensas, en especial de Olmedo que ha marcado los tres tantos de los de Yecla en lo que se lleva de promoción.

El Yeclano se encontrará en Soria

#### Los murcianos fueron segundos en la fase regular y en las semifinales del play off no encajaron goles

este domingo con viejos conocidos como son Javi Moreno, Alayeto y Soler. Javi Moreno recaló en el Yeclano en la temporada 1997-1998. Lo hizo de la mano de José Víctor, que decidió apostar por este delantero valenciano cuando contaba 24 años. En apenas cuatro meses, Javi Moreno jugó 16 partidos y anotó seis goles, llamando la atención del Alavés, que lo fichó para posteriormente cederlo al CD Numancia. Alayeto llegó al Yeclano en la temporada 2018-2019 procedente del Cirbonero navarro, equipo al que los murcianos eliminaron en su lucha por el ascenso esa temporada. Fue uno de los jugadores más destacados de la temporada que certificó el ascenso, pero todavía más en la campaña posterior.

Junto a Alayeto y Javi Moreno, hay un tercer futbolista que también dejó su sello en La Constitución. Se trata de José Antonio Soler, defensa que jugó media temporada en la 2015-2016. Titular indiscutible con el CD Numancia en la actualidad, Soler recaló en Yecla con apenas 21 años, cuando el equipo todavía estaba en Tercera División, disputando 11 partidos con el equipo azulgrana.

## Tercera campaña en el banquillo

SORIA

Adrián Hernández nunca fue jugador, pero como entrenador es muy conocido en el fútbol murciano pasando por las diferentes categorías modestas de la región. En verano de 2019 fue elegido como entrenador del Real Murcia CF. Aunque estuvo las cuatro primeras jornadas sin ganar y el club llegó a salvar la categoría. Entrenan-



Adrián Hernández.

do al Real Murcia CF logró ser campeón de la Copa Real Federación Española de Fútbol 2019-20, venciendo en semifinales por 3-o al CD Castellón y en la final ganó en penaltis al CD Tudelano con gran parte del equipo de la cantera. El 5 de mayo de 2020, se anuncia la renovación del técnico durante una temporada más, para dirigir al Real Murcia CF en la Segunda División B. El 15 de febrero de 2021, tras ser derrotado por el Linares Deportivo por dos goles a cero, el técnico es destituido debido a los malos resultados del conjunto grana que le alejan de las posiciones de liga Pro. El 8 de junio de 2021, se compromete con el Yeclano Deportivo de la Tercera División RFEF para dirigirlo durante la temporada 2021-22. Entrenador joven, se formó en la escuela deportiva municipal del Churra.

# HIPERMERCADO VINOTECA SUPERMERCADOS MOSKO CULTURA GASOLINERA ELECTRO AREA DE AUTOCARAVANAS





### **DEPORTES**

## Valeránica y San Esteban ganan la Copa Diputación

**FÚTBOL.** Los de Berlanga se alzan con el título al superar al Golmayo Camaretas con un gol de Márquez en el minuto 84 / Las ribereñas vencen en la tanda de penaltis al Uxama

#### SOR

La Valeránica y el San Esteban son los nuevos campeones de la Copa Diputación después de superar, respectivamente, al Golmayo Camaretas y al Sporting Uxama en las finales disputadas en el campo Abel Antón de Tardelcuende. Durante la jornada también se celebró el Campeonato Interpueblos con la victoria de Langa de Duero en fútbol ante San Pedro Manrique y de El Burgo de Osma en fútbol sala contra Muro.

La final masculina fue un toma y daca entre la Valeránica y el Golmayo Camaretas que sólo se decantó al final con un gol de Márquez para los de Berlanga cuando sólo restaban seis minutos para que se cumpliese el 90 reglamentario. Golmayo Camaretas buscó el empate, pero ya faltaban las fuerzas para hacerle daño a la zaga de una bien ordenada Valeránica.

La jornada en Tardelcuende arrancaba con la final femenina en la que el San Esteban iba a ser el gran triunfador como nuevo campeón de la Copa Diputación de fútbol femenino después de vencer en la gran final al Sporting Uxama en la tanda de penaltis por 3-2. Con este título, las sanestebeñas hacen doblete esta temporada ya que hace poco más de un mes se alzaban con el título de la Liga Provincial.

La final copera, celebrada en la mañana del sábado en las instalaciones del Abel Antón del Tardelcuende, estuvo muy igualada y a la finalización del tiempo reglamentario el partido finalizaba en empate. Hubo que acudir a la tanda de penaltis y en este cara o cruz estuvo más acertado el San Esteban para de esta forma levantar el segundo título del curso. Fue una final muy interesante con la rivalidad comarcal entre estos dos equipos que llegaron al choque decisivo después de un brillante recorrido por esta Copa Diputación femenina.

Por otro lado, Langa de Duero se proclamó campeón de la XXVII edición del Torneo Interpueblos en la final ante San Pedro Manrique que se decidió en la tanda de penaltis. El partido ha transcurrido sin ninguna ocasión clara por parte de ningún equipo. Primera parte con bastante control por parte de San Pedro Manrique que dispuso de dos faltas laterales ambas atajadas por el guardameta. En la segunda parte dinámica prácticamente igual con el partido roto en los minutos finales por agotamiento de todos los jugadores de campo.

En el Campeonato Interpueblos de Fútbol Sala el equipo de El Burgo de Osma se hizo con el título después de imponerse por 3-2 en la final al conjunto de Muro.



La Valeránica se alza con el título tras una reñida final ante el Golmayo Camaretas. MARIO TEJEDOR



Doblete de las chicas del San Esteban en el fútbol provincial con el título copero. HDS





Los aficionados disfrutaron de una gran jornada con las finales de la Copa Diputación y del Interpueblos. M.T.

#### **TRAIL**

## Usabiaga y Gómez se Ilevan la Alto Duero

#### SORIA

La burgalesa Bego Usabiaga (quinto triunfo) y el soriano Mauricio Gómez (primero) han sido los más veloces en la décima edición de la Travesía Alto Duero, la carrera de montaña que organiza en Soria capital Banzaii Antártica, con la colaboración de Ayuntamiento de Soria, Untoria Car, Caja Rural, Deporama y Hotel Alameda Centro. Ha sido una Travesía Alto Duero especial, entre otras cosas, por dos circunstancias: el regreso a la Plaza Mayor como centro neurálgico de la prueba y el fuerte calor al que han tenido que enfrentarse también los protagonistas, que se ha sumado al kilometraje (11) y el desnivel (700 metros positivos). Tanto Usabiaga como Gómez se han despegado pronto, pero en ningún momento han podido confiarse del todo, pues por detrás han apretado los otros componentes del podio, Begoña Peña y Cristina Tejedor, y Edgar Val y Sergio Herrero.

#### **ATLETISMO**

### Salvación apurada para Las Celtíberas

#### **SORIA**

Las Celtíberas seguirán la próxima temporada en la División de Honor de la Liga de Clubes después de conseguir la salvación en la jornada por la permanencia celebrada este sábado por la tarde en las pistas de Los Pajaritos. Fue una permanencia apurada para las sorianas ya que hasta el final no pudieron festejar el objetivo marcado cuando comenzó el curso. Finalmente será Tenerife Caja Canarias y Manresa los que bajan de categoría para disputar la próxima campaña la Liga de Clubes en Primera División. A Las Celtíberas les tocó sufrir casi hasta el final, aunque la primera posición en la prueba de relevo 4x400 iba a ser definitiva para alcanzar la quinta posición con un total de 86 puntos. La reunión por la permanencia la ganaba AA Catalunya en una disputada pelea con Hospitalet en las pistas de Los Pajaritos.

## **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

PRECIOSO Ático U25, 2 habitaciones y 1 salón semiamueblado, baño y cocina amueblados, gran terraza. Posibilidad de 1 o 2 plazas de garaje. 225.000 euros. Tfno. 606 433 982.

SE VENDE piso en Almazán, 96 metros, 3 dormitorios dobles, 1 haño dos terrazas huena orien amueblado, reformado, ascensor, 4 piso, pocos gastos de comuni dad. Meior ver, sin compromiso. 70.000 euros. Tel. 626 769 925

> Para publicación de esquelas

> 975 21 20 63

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos v almacenaie, con luz indepenlos eléctricos, 30,000 euros, 629 286 155

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210 000 km 5 000 euros Tel 630070931

Sus anuncios **POR PALABRAS** 

975 21 20 63

**Envía SOY HUMANO** al **28033 Juntos** salvaremos más vidas MEDICOS SIN FRONTERAS www.msf.es/serhumano

#### FARMACIA DE GUARDIA

Ma Jesús Delso Gil

C/ Francisco de Ágreda, 4 Tel. 975.224.645

**EN LA PROVINCIA** 

Del 20 al 26 de mayo

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA, ÓLVEGA SAN ESTEBAN DE GORMAZ, SALAS DE LOS INFANTES (BU) (24 H.)

DURUELOS DE LA SIERRA, SERÓN DE NÁGIMA (HASTA LAS 22.00H.)

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

#### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 86.3% DE SU CAPACIDAD

#### EL TIEMPO / HOY



#### TELÉFONOS DE INTERÉS

**SORIA** EMERGENCIAS
BOMBEROS
POLICÍA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
CRUZ ROJA
POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

#### **PROVINCIA**

GUARDIA CIVIL BOMBEROS

Almazán El Burgo de Osma Şan Esteban de Gormaz **TELE-RUTA** 

CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

900 123 505

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

**CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL** 

#### Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero 976 645 589 975 350 125 975 376 012

975 381 170 975 228 282

975 380 001 975 300 461

Tierras Altas ASESORAMIENTO A LA MILIER

INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES Estación de autobi

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

Mínima

100

Mínima

**VINUESA** 

**▲** 21 ▼8

Martes

**▲** 25 ▼ 6

975 101 064

90

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

#### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

#### NIIMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

#### **TIERMES**

**Montejo de Tiermes** Telf. 975 / 18-61-56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### YACIMIENTO.

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15-51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

MONASTERIO CISTERCIENSE Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: II.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS** Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Villar del Río Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta el 3 de septiembre.

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA'

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octub Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

#### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

#### M. DE LA VENERARI E SOR Mª JESTÍS DE ÁGREDA Llamar previ

#### EL TORREÓN DE NOVIERCAS domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

#### VILLODRES El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parqueromanico.com Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a 15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De 1 de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de miercoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

### **CARTELERA**



|                                                                      | SESIONES |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| SALA 1 - GUARDIANA DE DRAGONES<br>- MENUDAS PIEZAS                   | 18.00    | 20.30 |       |
| - EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS                                 |          |       | 22.30 |
| SALA 2 - LOS BUENOS PROFESORES                                       | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 3 - AMIGOS IMAGINARIOS<br>- FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX         | 18.00    | 20.15 | 22.30 |
| SALA 4 - EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS                          | 17.45    | 20.30 |       |
| SALA 5 - FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX                                 | 17.45    | 20.30 |       |
| SALA 6 - GARFIELD. LA PELÍCULA<br>- CAIDA LIBRE<br>- EL ESPECIALISTA | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 7 - SEGUNDO PREMIO                                              | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 8 - DISCO, IBIZA, LOCOMÍA<br>- TAROT                            | 18.00    | 20.30 | 22.35 |

Martes cerrado por descanso de personal Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.



#### **FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX** Estados Unidos. 2024. Dirección. George Miller. Reparto. Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke y Angus Sampson. **Sinopsis.** Tras producirse un apocalipsis, Furiosa, una joven perteneciente al Lugar Verde de Muchas Madres, es secuestrada por la manada de motoristas que dirige Dementus, Señor de la Guerra. Tras destrozar todo cuanto se ponía ante él en el Páramo, alcanzará la Ciudadela, donde reside el Inmortal Joe.



#### **EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS** Estados Unidos 2024. Dirección. Wes Ball. Reparto. Freya Allan, Kevin Durand y Owen Teaguei. Sinopsis. Ambientada en el futuro, 300 años tras el reinado de César. Los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos estan reducidos a vivir en la sombra. Mientras un tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio se cuestionará todo lo que sabe sobre el pasado y tomará decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual.

**N6:00** Infocomerciales 07:10 Cuentos en la bruma 08:05 El Superclub 09:10 Fl Plato Estrella

10:00 Un paseo por CyL 10:30 Mis ilustres paisanos

**II:30** Con la música a todas partes

13:00 Escápate de viaje 13:50 Flash empresas

13:55 Lo mejor de Naturaleza Viva 14:30 CvLTV Noticias

**15:10** El tiempo 15:25 Clan!

15:52 Diagnóstico 16:19 Nuestras Cortes 16:30 Aventurístico

17:00 El Correvuela

17:50 La grabadora 18:00 Cine. Cazadores de tesoros. 2009.

19:40 Flash empresas 19:45 Nuestras Cortes

20:00 CyLTV Noticias

20:40 El tiempo

**20:55** Grana y oro 22:00 El arcón

22:55 Ultreia. Camino de Santiago

23:45 Gabinete de investigación **00:30** Surcos

**01:00** Infocomerciales

#### CINES MERCADO

| Domingo, 26 de mayo                                                       | SESIONES |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| SALA 1 - DEEP SEA. VIAJE A LAS PROFUNDIDADES<br>- EL ÚLTIMO VERANO (VOSE) | 12.15    | 17.15<br>19.30 |
| - CALLADITA                                                               |          | 21.30          |
| SALA 2 - HISTORIAS                                                        | 12.00    | 19.00          |
| - UN SOL RADIANT (VOSE)                                                   |          | 17.00          |
| - HASTA EL FIN DEL MUNDO                                                  |          | 21.00          |

| Lunes, 27 de mayo                            | SESIONES |
|----------------------------------------------|----------|
| SALA 1 - DEEP SEA. VIAJE A LAS PROFUNDIDADES | 17.15    |
| - EL ÚLTIMO VERANO                           | 19.30    |
| - CALLADITA                                  | 21.30    |
| SALA 2 - UN SOL RADIANT (VOSE)               | 17.00    |
| - HISTORIAS                                  | 19.00    |
| - HASTA EL FIN DEL MUNDO (VOSE)              | 21.00    |

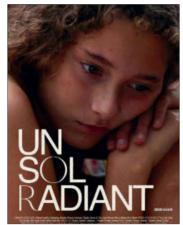

#### **UN SOL RADIANT**

España. 2024. Dirección. Mònica Cambra. Ariadna Fortuny. **Reparto.** Laia Artigas, Núria Prims, Nunu Sales, Jaume Villalta y Mercè Pons. **Sinopsis.** Mila, su hermana mayor y su madre, pasan unos días en una casa de campo. aisladas del mundanal ruido. Sin embargo, se respira en el ambiente una calma cada vez más tensa. Las incómodas miradas, los silencios y las ausencias revelan la inminencia de un hecho irreversible, y para exorcizar todo eso Mila decide organizar una fiesta.

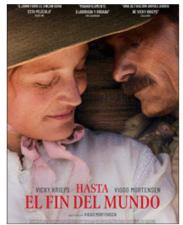

#### HASTA EL FIN DEL MUNDO

Estados Unidos. 2024. **Dirección.** Viggo Mortensen. **Reparto.** Vicky Krieps, Viggo Mortensen, Garret Dillahunt. **Sinopsis.** Vivienne Le Coudy, una mujer tremendamente independiente, se embarca en una relación con un inmigrante danés llamado Holger Olsen. Después de conocer a Olsen en San Francisco. Vivienne accede a viaiar con él a su casa cerca del tranquilo pueblo de Elk Flats, donde comienzan una vida iuntos

07:40 El arcón. Por tierras de Peñaranda de

08:30 Diagnóstico. Colesterol

09:00 Agro en acción.

**09:30** Surcos

10:05 Santa Misa.

10:50 Pelota Mano. Desde el Frontón La Juventud de Soria. Partido de Pelota a Mano, primera semifinal Liga Lenc

12:00 Castilla y León en juego Final Liga Rugby

Retransmisiones denortivas

14:20 Nuestras cortes.

14:30 CvLTV Noticias Fin de semana I

15:10 El Tiempo Fin de semana.

15:55 Cineolé: La reina mora (1954). 17:30 Paseos con encanto. Parques que enseñan

**18:20** El arcón.

19:20 Diagnóstico. Colesterol

**20:00** CyLTV Noticias Fin de semana 2.

20:40 El Tiempo Fin de semana.

20:50 Flash empresas. 21:00 Clap.

21:30 Espacio Abierto.

22:20 Memento Mori. Capítulo 5

23:10 Domingo cine: Purasangre. 2016

00:55 CyLTV Noticias Fin de semana 2 (Red..

**01:25** El Tiempo Fin de semana.

01:35 Mundo natural.

## CARLOS CUESTA ESPECIALISTA EN TEJADOS NUEVOS O REPARACIÓN



- Solución de goteras con total garantía.
- Impermeabilización de terrazas y fachadas.
- Realizamos inspección técnica de tu tejado.
- Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis y sin compromiso.
- Soria y todas sus comarcas.



679421624

Especial descuentos zona del Burgo C/ Leones, 6. Berlanga de Duero (Soria)



## HERALDO DIARIO DE SORIA

ción y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria, 42003

#### LA QUINTA ESQUINA

TAMARA RODRÍGUEZ MARTÍN. Cree Tamara que Valonsadero huele un poco a toro todo el año. Le gusta el olor a monte y a vaca y a caballo a esta directiva de la Asociación de Amigos de la Saca, caballista desde hace 13 años. «Estamos ahí y es parte de nosotros», dice en referencia a Valonsadero, como si le transmitiera una energía telúrica no siempre fácil de calmar. Lo hace Jarana, piel castaña e infinitos ojos negros, preparadas las dos para lo que venga.

## «En estos momentos, todos hacemos equipo en Valonsadero: vacas, caballos y nosotros»



Pregunta.- Usted, que tanto entiende de planos y proyectos, diseñe una Saca diferente en pocas

R. No sé si dibujaría una Saca diferente. Creo que la Saca es la esencia de las fiestas de San Juan en Soria y a mí personalmente me gusta como está. Sí que cambiarían pequeños detalles, pero en general me gusta como es.

P.¿Quién es más inteligente la caballista o su ca-

R. Depende el momento, pero en muchas circunstancias mi caballo reacciona más rápido.

P.¿Qué pasa cuando la quiere llevar por donde

R. Mi caballo y yo solemos entendernos bien. Al final sabe dónde tiene que ir, yo le procuro indicar con sabiduría y hay veces que cuando te hace ese movimiento en el último momento es que ha visto algo que tú no has visto. La cuestión es entenderse, buscar el punto medio.

P.¿Qué ve uno en el monte con los ojos cerrados? R. En estas fechas lo que ves en Valonsadero es adrenalina. Ese momento previo, las celebraciones que estás esperando, esos días de fiesta y de estar con tu caballo, con los toros... es una sensación muy particular que, gracias a Dios, muchos sorianos hemos tenido y tenemos. Es algo especial, no sabría explicarlo con palabras.

P. En mayo Valonsadero huele a vacas, caballos y humanos. ¿Se animaliza o humaniza el mon-

R. Creo en mayo y durante todo el año Valonsadero huele un poco a toro. Es verdad que ahora empezamos a invadir un poco el monte, pero todos entendemos que Valonsadero es nuestro monte, que estamos ahí y que es parte de nosotros. Creo que los sorianos lo tenemos en la men-

P.¿Qué pasará el día en que se rebelen vacas (no hablo de novillos) y caballos en Valonsadero? R. ¿Rebelarse en qué sentido? Al final ellos con-

viven allí en Valonsadero. En estos momentos hacemos todos equipo: vacas, caballos y nosotros. Trabajamos todos juntos. Se trata de que to-P. Oiga, ¿qué añadiría la IA a la Saca?

R. No sé Superson

R. No sé. Supongo que podría apuntar números, estadísticas, información que seguramente no vemos. Pero la Saca trata de personas y animales y en ello la Inteligencia Artificial no creo que tenga mucho que aportar.

P.¿Cuál es la clave para que Europa entienda la

R. Para entender la Saca creo que un europeo tendría que vivirla y estar ahí, compartirla con los sorianos y con quienes estamos más cerca de ella. A través de esa convivencia podría entenderla. Pero hacerla entender con palabras es muy complicado, sobre todo a gente que no vive en estos entornos y no lo ha visto nunca.

P.¿A qué se parece el miedo al toro, si es que lo

R. Es respeto, pero tienes que saber que es un animal que te puede hacer mucho daño. Hay que entenderle y tratarle con respeto y escucha. Es como todo. No sé a qué sería comparable, como el miedo a saltar cuando te tiras en paracaídas. Al final es algo en lo que estás porque quieres y ese miedo lo que hace es impulsarte, hacer que estés ahí y participes en una actividad que a todos nos es muy grata.

P.¿Qué le movió a ser partícipe de la Asociación de Amigos de la Saca?

R. Ha sido muy poco a poco. Yo empecé montando a caballo y al principio a los toros los veía de lejos o desde la valla y poco a poco me he ido metiendo en este mundo. Al principio con vacas, vaquillas... Mi hermano es más joven que yo, pero entró antes en todas estas cosas que a él le encantan y ha sabido transmitirme a mí ese amor por ellas. Todo es poco a poco. El primer día estás de paseo y tienes que mover unas vacas porque hay una romería y no tardando mucho estás en la Saca, entrando en este mundo, en la asociación y ayudando en lo que puedes.

P. Ante un panorama en el que parece que hay que revisar todo espectáculo donde haya toros, se alza la Saca bajo cualquier temor.

R. Todos los sorianos amamos esto con locura y por ahora estamos haciendo por defenderlo, por ponerlo en valor y tratar de evitar que cualquier persona especule al respecto. Al final creo que eso lo conseguimos entre todos.

P. Hablamos también del Viernes de Toros.

R. Sí. Nuestras fiestas son lo que son, en torno al toro. Y todos las queremos. En ese sentido, creo que es nuestra labor defenderlas frente a muchas

P. ¿Por qué ahora en la directiva de la Asociación de Amigos de la Saca, por primera vez con muje-

R. Hemos entrado Miriam y yo. Nos ofrecieron formar parte del equipo de la directiva. La gente consideraba que teníamos cosas que aportar y lo hemos cogido con mucha ilusión, intentando ayudar en todo lo posible. Tradicionalmente es cierto que hemos sido pocas, o no tantas, pero creo que cada vez hay más chicas que se animan, tanto a caballo como en cualquier evento. Todo

P.¿De quién es la culpa-responsabilidad si los 12 novillos no entran a corrales?

R. Tema complicado. Depende de a quién preguntes te dirá uno u otro. Influyen muchas cosas, lo que está claro es que nosotros, desde la asociación, ponemos todo de nuestra parte, y con la ayuda de los sorianos. Todos participan en este evento, intentaremos que lleguen los más posibles. No es cuestión de buscar culpables, sino de remar todos e intentar hacerlo lo mejor posible. P. Dénos una idea. ¿Cómo conseguir que los toros de San Juan se hagan virales?

R. No sé si es necesario que los novillos de San Juan se hagan virales. Creo que es una fiesta muy nuestra, que tenemos que disfrutarla y a la que todo el mundo es bienvenido. Pero el que se haga o no viral no es algo que necesitemos.

P. Hablamos de Amigos de la Saca, ¿tiene enemi-

R. Quiero pensar que no, que la labor que hacemos es para el bien de las fiestas, dentro de organizar un evento, y lo hacemos siempre desde las mejores intenciones

P. El otro día me enseñaron una palabra inventada que me encantó: 'sanjuanazi'. ¿Conoce algu-

R.¿Sanjuanazi? No sé... Cuando alguien defiende algo muy a fuego se ha puesto de moda añadir la palabra nazi al final. Todos vivimos y defendemos las fiestas con intensidad y a mí mencionar a los nazis en ese contexto no me parece acertado.

P.¿Le sale a cuenta a la asociación velar por que todo vaya bien el día más grande de las fiestas?

R. Más que a cuenta lo hacemos todo desde la ilusión, el querer participar y ayudar en ello. Creo que las cuentas no las buscamos. Buscamos hacer nuestro festejo, vivirlo y ayudar a que todos los sorianos puedan disfrutar de ello.

P.¿Qué le dice a la yegua?

R. Intento tranquilizarla o transmitirle la tranquilidad que a veces me aporta ella a mí, porque la verdad es que es una yegua muy tranquila. Es la sensación que te aporta. A ella no le sube los nervios nada. De las cosas que más recuerdo es el año pasado con los cohetes, cuando todos los caballos suelen moverse un poco. Su respuesta fue mover la cabeza como diciendo '¿empezamos?'. Casi me aporta más ella de tranquilidad y de es-





EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

Cuota desde 169 €/mes

SKODA Kamiq 1.0 TSI 81kW 110CV Ambition 5p.

■ Gasolina 📾 2021 🖊 38341 km 🛛 1 año de garantía



Madurga Selection C/ Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50

